# LARAZON 25 años

DIARIO INDEPENDIENTE DE INFORMACIÓN GENERAL · VIERNES 12 DE ABRIL DE 2024 · AÑO XXVI · 9.217 · PRECIO 2,00 € · EDICIÓN MADRID

12

Tratos de favor: ¿se salta la embajada española la legalidad en el «caso Sancho»? P.47



«Sangre en los labios»: Kristen Stewart y la musculosa Katy O'Bryan rompen normas p. 36-37



Robert Graves sufrió neurosis de guerra y quedó tocado por las trincheras P. 42-43

# ERC retrocede y Puigdemont ultima su «golpe final»

El PSOE teme que irrumpa en la recta final de la campaña y fuerce su detención

> censo de Junts- el protagonismo lo acapara el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont. Los datos que manejan en La Moncloa apuntan en esta dirección

La amnistía da al expresident un colchón de seguridad que no tuvo en los últimos comicios

y abren un agujero de incertidumbre sobre hasta dónde puede estar dispuesto a llegar para conseguir regresar por la puerta grande a la Generalitat. La amnistía abre ahora un marco político que le permitiría «montar el número» de volver en la recta final de la campaña para ser detenido e intentar cambiar el signo de las elecciones. P.8-9

oé

#### La gabarra del Athletic volvió a surcar la ría de Bilbao 40 años después

Ante la sombra del descalabro de

ERC en las elecciones de mayo -de-

bilidad que podría favorecer a Sal-

vador Illa, salvo que también se

confirmen los temores sobre el as-

Los campeones de la Copa del Rey congregaron a casi un millón de aficionados

La gabarra Athletic volvió a surcar la ría del Nervión 40 años después. Los campeones de la última Copa del Rey recibieron el homenaje de casi un millón de aficionados de toda Vizcaya en un recorrido de 13 kilómetros que partió de Las Arenas en Guecho y llegó al corazón de Bilbao. Desde primera hora de la mañana los hinchas rojiblancos se apostaron a ambas orillas de la ría y convirtieron el trayecto en una fiesta blanca y roja que concluyó con la llegada al ayuntamiento de la capital vasca. La comitiva se detuvo en San Mamés para homenajear a las leyendas del club en una tarde histórica para la ciudad. P. 63



Los campeones de la Copa del Rey, en la gabarra Athletic

#### Máxima alerta: EE UU avisa a Israel de un ataque iraní con misiles

Biden envía a un general ante los temores de una inminente represalia de Teherán P. 18-19

La cesta de la compra se dispara de 100 a 150 euros en cuatro años <sub>P.23</sub>

El Gobierno apela a los caseros para el problema del alquiler P. 24

El Parlamento Europeo pide que el aborto sea un derecho fundamental P. 30



2 OPINIÓN
Viernes. 12 de abril de 2024 • LA RAZÓN

Las correcciones

## El Estado palestino, sí; pero ahora no



Rocío Colomer

n «las dos tardes» en las que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha explicado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, las dinámicas del conflicto palestino-israelí se le ha debido olvidar mencionar la teoría de las siete y media. En política exterior es importante calcular bien los tiempos y proponer las iniciativas en el momento adecuado para obtener los respaldos necesarios, sobre todo el de los países con bastón de mando. Si llegas a las siete y veinticinco, llegas demasiado pronto; si lo haces a las siete y treinta y cinco, vas tarde; hay que hacerlo a las siete y media.

El presidente del Gobierno compareció esta semana en el Congreso de los Diputados para explicar su gira por Jordania, Arabia Saudí y Qatar. Defendió el reconocimiento del Estado de Palestina «por el interés geopolítico de Europa» y con esa letanía viajará a Portugal, Irlanda, Eslovenia y Noruega para convencerles de dar el paso y reconocer conjuntamente el Estado palestino. Obtener el respaldo de estos países periféricos no está de más (todo suma), pero no dejará de ser un logro más simbólico que efectivo. ¿Por qué? La respuesta es muy sencilla. De los 193 Estados miembro de Nacionales Unidas, 137 ya reconocen el Estado palestino sin que eso haya impedido la última guerra de Gaza. Mientras no se consiga que



El reconocimiento no puede producirse mientras dure la guerra y el secuestro de los civiles israelíes por Hamás

Estados Unidos se una a la iniciativa y se consagre la fórmula de los dos Estados en una resolución de la ONU, no hay nada que hacer.

Con israelíes y palestinos sumidos en una de las guerras más mortíferas desde la creación del Estado de Israel en 1948, existe un consenso generalizado en Occidente de que asegurar la autodeterminación palestina es la mejor garantía de paz y seguridad para ambas partes. Pero la pregunta es cuándo y cómo debe darse este reconocimiento. Mientras, el presidente del Gobierno aboga por que sea inmediato. Durante la mini gira por Oriente Medio aseguró a los periodistas que la declaración podría llegar «muy pronto» y fijaba como horizonte este próximo semestre. Washington y las principales capitales europeas prefieren esperar hasta el final del conflicto armado. Piensan que hacerlo antes sería premiar a Hamás por los atroces atentados del 7 de octubre.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ya está estudiando la posibilidad de reconocer un Estado palestino tras el cese de los combates. La postura tradicional de EE UU es que el acuerdo se resuma en una resolución de la ONU en la que se reconozcan los dos Estados basados en las fronteras de 1967. La capital de Israel en Jerusalén Occidental y la de Palestina en Jerusalén Oriental. Deberán contemplarse acuerdos de seguridad mutua, incluido el posible despliegue de fuerzas internacionales de paz, y de refugiados. Esta resolución, sin embargo, está lejos de materializarse.

Sánchez, también, se equivoca en el tono, que dista de ser diplomático. El presidente del Gobierno se ha convertido en uno de los líderes más hostiles hacia Israel. Lo atestiguan las sucesivas tensiones y crisis diplomáticas producidas entre los dos países a lo largo de estos seis meses de conflicto. Los ataques a Israel le posicionan en uno de los bandos y reducen las posibilidades de que pueda presentarse como un mediador creíble para un enfrentamiento que dura décadas y que me temo que seguirá sin resolverse cuando no esté en La Moncloa.

#### Las caras de la noticia



Carlos Mazón
Presidente de la Generalitat
valenciana

#### Insta a la UE a proteger la agricultura.

Mazón, ha instado a la
Unión Europea a cultivar
el futuro de la agricultura
reivindicando el valor
del sector agrario en
la vertebración del
territorio, la lucha
contra la despoblación,
la desertificación y la
protección del paisaje y
la cultura.



Raúl Ilustrador

#### Presenta su último libro «Aldeas globales».

Raúl, ilustrador de LA RAZÓN, presenta mañana «Aldeas globales», más de 300 creaciones seleccionadas de entre sus últimos trabajos. El evento coincide con la muestra de originales de sus caricaturas «Raúl avant la lettre».



## La mujer del presidente



Abel Hernández

e ser ciertas la mitad de las informaciones, insinuaciones y suposiciones que se están publicando sobre los negocios de intermediación de la mujer de Pedro Sánchez, el «caso Begoña Gómez» exigiría, por sísolo, una comisión de investigación parlamentaria, que aclarara responsabilidades. Lo que se está publicando es de tal gravedad que, de comprobarse, debería provocar la dimisión fulminante del presidente del Gobierno. En cualquier país de

nuestro entorno democrático y a habría sucedido, con los hechos que se conocen, sin esperar a más confirmaciones. Pero en esto España es diferente. Lo mismo que en la seriedad, imparcialidad y fiabilidad de este tipo de comisiones, convertidas aquí en altisonante medio de propaganda partidista.

En el Gobierno y en la sede del PSOE aseguran que no hay caso, que todo son infundios de la oposición. Indican que sus gestiones satisfactorias, por escrito, a favor de determinados empresarios amigos son actuaciones inocentes que no comprometen a su marido, el presidente, que apoyó esas millonarias ayudas en el Consejo de ministros. Nada tiene que ver una cosa con otra, aunque lo parezca. Por eso desde La Moncloa han dado instrucciones a los medios de comunicación cercanos y a otros que no lo son tanto para que ignoren el caso y no den pábulo a la campaña promovida por los grupos reaccionarios y antisanchistas. Pero no han conseguido silenciarlo. Al contrario. La divulgación de informaciones sobre la mujer del presidente aumenta sin parar y está provocando gran preocupación y una inusitada irritación en las alturas del poder.

Parece conveniente aclarar las cosas de una vez y salvar, si se llega a una conclusión favorable, la honorabilidad del presidente del Gobierno y de su mujer. Y, en caso contrario, aceptar el error y actuar en consecuencia. Todo menos ignorar el caso echando tierra encima. Hay errores que, aunque no tengan necesariamente consecuencias penales, presentan una dimensión política con una fuerte carga ética, a la que hay que hacer frente con determinación. El delicado caso de la mujer del presidente no puede tratarse de refilón, casi a escondidas, con insinuaciones más o menos maliciosas, en las comisiones parlamentarias en marcha sobre las corrupciones de la pandemia, como parece que pretende el principal partido de la oposición. Merece atención específica y resultados concluyentes. Las apariencias importan. No conviene olvidar que España, como escribió Josep Pla, es el país de Europa en que las apariencias tienen más fuerza, y nunca se gobierna por algo sino contra algo. «En España -dice también el escritor catalán-no hay leyes ni reglamentos; hay amigos, hay favores». Pues eso.



Concepción Cascajosa Presidenta de RTVE

#### Cumple con su papel al servicio de La Moncloa.

Como no podía ser de otra manera, la presidenta interina de RTVE, impuesta por Moncloa, ha forzado al Consejo de Administración a firmar la escandalosa contratación de Broncano como le exigía Pedro Sánchez. Para eso le nombraron presidenta.

LA RAZÓN • Viernes, 12 de abril de 2024

**Editorial** 

## No hay una política nacional de vivienda

Gobierno ha prometido a promotores inmobiliarios, constructores y representantes de la banca, con quienes Pedro Sánchez mantuvo ayer una reunión de trabajo en La Moncloa, aprobar la modificación de la orden ECO 805 de 2003 para introducir la licencia básica de construcción, que permitirá iniciar las obras a la espera de obtener la licencia de obra, así como abrir el mercado a las nuevas técnicas de construcción en fábrica, además de facilitar líneas de crédito y subvenciones destinadas al desarrollo tecnológico del sector a partir de los fondos europeos. De llevarse a cabo, lo que todavía está por ver, nos hallaríamos ante un cambio sustancial a la hora de encarar el problema de la escasez de viviendas, en la estela de las propuestas de presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con el impulso a la colaboración público-privada y, sobre todo, la descarga sobre los promotores de una burocracia asfixiante, que condicionaba en gran manera la financiación bancaria. Se nos dirá, y es cierto, que no es la primera vez que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tira de la propaganda con la vivienda cuando se acerca una cita electoral -de hecho, nada se sabe de la promesa que hizo en abril de 2023 de promover la construcción de 180.000 nuevos pisos de titularidad pública-, pero lo cierto es que las propuestas sobre la mesa son una rectificación a esos prejuicios

clásicos de la izquierda, que siempre ha contemplado el mercado inmobiliario como instrumento para la especulación y que no concibe otra solución que no pase por el intervencionismo estatal. A esa obsesión, trasladada al corpus legislativo y con el pronto recurso paralizante a los tribunales de Justicia, con hitos como la «operación Chamartín» de Madrid, hoy «Madrid Norte», que ha estado paralizada más de tres décadas, hay que sumarle la falta de diagnóstico sobre la evolución de las sociedades modernas, con una visión lastrada ideológicamente, que llevó a errores de bulto como el de el socialista Eduardo Mangada -«Madrid no crece ni crecerá porque el capitalismo está dando sus últimas boqueadas»- que llevó a diseñar una M-40 con solo dos carriles. Salvando las distancias, hablamos de la misma izquierda que con sus políticas urbanísticas ha llevado a la gentrificación del centro de las grandes ciudades y ahora, como hizo ayer el presidente del Gobierno, se sorprende por la multiplicación de los pisos turísticos. La realidad es que España necesita abordar una política nacional de vivienda, que solo tendrá éxito desde la leal colaboración entre la Administración y las autonomías, porque no se trata solo de levantar torres de pisos, sino de planificar estratégicamente las redes de transporte y las vías de comunicación. Lo demás, es trasladar a los ciudadanos la responsabilidad de que los jóvenes no tengan una casa asequible.

#### **Puntazos**

#### Koldo, agente electoral de éxito

El último barómetro del CIS, elaborado en medio del estallido del «caso Koldo», de sus repercusiones en la gestión socialista de la pandemia en Baleares y Canarias, y del fuerte rechazo social a la ley de amnistía impulsada por el Gobierno, proclama que el PSOE, de celebrarse hoy elecciones generales, recuperaría más de un punto con respecto a marzo, mientras que el PP, aunque sería el ganador, experimentaría un caída de medio punto, del 34 por ciento, al 33,5. Es decir, que según el organismos demoscópico que dirige el veterano socialista José Félix Tezanos, cuanta más corrupción en el entorno del PSOE sale a la luz, más crece la intención de voto hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Lástima que Koldo y compañía no estuvieran todavía en el candelero mediático y judicial en febrero pasado porque los socialistas hubieran barrido en las elecciones gallegas, según el CIS.



4 OPINIÓN
Viernes. 12 de abril de 2024 • LA RAZÓN

#### **Fact-checking**

Volodimir Zelenski Presidente de Ucrania



#### La información

El presidente de Ucrania ha adquirido una mansión en Reino Unido que perteneció al actual monarca británico, Carlos III.

Se trata de la residencia Highgrove House, en Cornualles, que servía de residencia secundaria para el príncipe de Gales. La información la publica el periódico en red «The London Crier», que apunta que el presidente ucraniano habría pagado por el edificio, más los terrenos circundantes, unos 20 millones de libras. Zelenski, que termina su mandato el próximo mes de mayo, estaría preparando su retiro.

#### La investigación

La especie, recogida en una publicación británica que no aporta prueba alguna y difundida por el servicio de Prensa de la Embajada rusa en Suráfrica, ha sido oficialmente desmentida por el gobierno del Reino Unido a la web verificadora de bulos «Maldita.es». La mansión, sigue siendo propiedad del Ducado de Cornualles, se mantiene como residencia secundaria del príncipe de Gales, que es el heredero de la corona, y sirve para sus actividades públicas y privadas.

#### El veredicto



FALSO. No es la primera vez que los servicios de desinformación rusos acusan a Zelenski de lucrarse con la ayuda occidental. También le endosaron la compra de varios yates lujosos pertenecientes a magnates rusos.

#### Parresía

## Problemas internos



Sandra Golpe

n un periódico digital que prefiero omitir, leo que el individuo que el otro día asesinó en El Prat a sus hijos mellizos y a su mujer – antes de arrojarse al tren– sufría depresión. Me molesta que justamente eso, su depresión, se resalte en el titular porque, de alguna manera, se nos induce a justificar su conducta. Ya imaginamos todos que aquel que comete un triple crimen con su propia familia no está en su sano juicio. Y si él estaba enfermo, imaginad a su pobre mujer y a esos niños, en el día a día.

No se me ocurre expresión más cruel de violencia que la denominada «vicaria», y se nos están acumulando los casos de madres e hijos asesinados. Inmediatamente después de cada crimen se multiplican las condenas políticas, los pésames, los minutos de silencio, pero el problema sigue ahí, enquistándose, creciendo como nunca, y el sistema de protección de las miles de víctimas que conviven con ese peligro, visto lo visto, no acaba de funcionar.

Tampoco acaba de solucionarse el acceso a la vivienda. El Gobierno, de momento, ha eliminado las Golden Visa y poco más, aparte de reunirse con el sector y de pedir a los pequeños propietarios que ayuden, que alquilen sus inmuebles a precios asequibles. La frase «les necesitamos» de la ministra Rodríguez a los caseros españoles sonó este jueves exótica, cuando menos.

España tiene que hacer frente a muchos problemas domésticos, empezando por los próximos espectáculos en el Congreso y en el Senado, a cuenta de los contratos sanitarios firmados durante la pandemia.

Vistas las listas de comparecientes en una y otra cámara, parece que los dos principales partidos han pactado no tocar a sus respectivos primeras espadas, de momento. También llamativo que Ábalos –ministro y número 3 del PSOE por entonces– no sea llamado a declarar en el Congreso. Se ve que existe otro pacto de no lesión entre el PSOE y el ahora diputado del Grupo Mixto, y que los socialistas no están por la labor de darle protagonismo al caso Koldo en el hemiciclo.

Pedro Sánchez ha creído conveniente, con tanta comisión de investigación y tanta cita electoral a las puertas, salir unos días por Europa para impulsar el reconocimiento del Estado Palestino. ¿Qué nos aporta ese viaje? Él se ve beneficiado, porque vuelve a potenciar su liderazgo internacional. Pero aquí, por una vez, el reconocimiento de Palestina es algo que comparten PSOE y PP. Más allá de lo que La Moncloa apruebe en el próximo Consejo de ministros, convendría que alguien especificara el papel que jugaría Hamás en ese Estado, cuál sería su capital o qué pasaría con los refugiados palestinos. Ahí, España ni pincha ni corta.

#### El trípode

## Ante el derecho al aborto: ¡Europa cristiana, sé tú misma!



Jorge Fernández Díaz

l pasado año las dos presidencias «pro tempore» semestrales de la UE, le correspondieron a Francia la primera y la segunda a España, según el orden rotatorio establecido como norma consuetudinaria de funcionamiento. Comienza el ejercicio de la misma con una comparecencia del representante del Estado -su Presidente o Primer Ministro- en el Parlamento Europeo, en enero y julio, para finalizar asimismo en junio y diciembre respectivamente, haciendo balance de lo realizado durante el semestre. Durante esos meses, se reúnen los ministros de los gobiernos delos 27 Estados dela UE, con sus respectivos Comisarios sectoriales de la Comisión europea, y lo hacen en Consejos que se celebran en localidades del país propuestas por la presidencia. En enero del pasado año compareció Macron en el PEyen su discurso marcó la inclusión del aborto en la Carta Europea de Derechos Fundamentales como objetivo político prioritario. En marzo de este año, lo incluyó en la Constitución de la VRepública francesa, previa reforma de la misma y por una gran mayoría parlamentaria. Ayer, el Pleno del PE aprobó una Resolución por

la que hizo suya esa iniciativa de Macron instando a su vez a los Estados miembros a eliminar las legislaciones restrictivas de ese «derecho» y a restringir la objeción de conciencia a practicarlo por parte del personal sanitario. Muy representativa esa Resolución, de la gran mutación experimentada en la Europa fundada en 1955 por políticos humanistas cristianos, basada en los principios y valores surgidos de las profundas raíces cristianas del continente, que durante un milenio fue denominada la Cristianda dy que ahora es una Europa en absoluta decadencia. No le faltarazón a la joven política francesa Marion Maréchal, nieta de Jean Marie Le Pen, que en un debate sobre el desafío de Europa ante la crisis migratoria y demográfica afirmó «me despierto a los 34 años en una UE que se ha convertido en una colonia digital de EE UU, una colonia económica de China, una colonia demográfica de África y que va camino de convertirse en colonia religiosa del Islam». Considerar como un derecho eliminar la vida de un ser humano concebido aunque todavía en gestación en el seno de su madre, es una inversión absoluta de los valores que hicieron a Europa. El gran papa San Juan Pablo II pronunció un memorable discurso que ya está en la Historia, desde la catedral de Santiago de Compostela dirigido a Europa en 1982 al despedirse de España: «¡Europa sé tú misma! ¡Aviva tus raíces» ¡Revive los valores que hicieron gloriosa tu historia y beneficia tu presencia en los demás continentes...!

#### **LA RAZÓN**

© Copyright Audiovisual Española 2000, S.A. Todos los Derechos Reservados. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública, tratamiento o utilización comercial, total o parcial, de los contenidos de esta publicación, por cualquier sistema o medio, sin autorización expresa y escrita del editor, incluida su utilización para hacer reseñas, recopilaciones, resúmenes o revistas de prensa con fines comerciales a las que el editor se opone expresamente conforme a los artículos B y 32.1 de la L.P.I. Presidente: Mauricio Casal

Mauricio Casals

**Director:** Francisco Marhuenda

Director adjunto: Sergio Alonso Subdirectores: Pedro Narváez, Alfredo Semprún, Aurelio Mateos

Adjunta al director: Carmen Morodo Delegaciones: Andalucía:

José Lugo; Castilla y León: Raúl Mata; Valencia y Murcia: Alicia Martí y Mari Cruz Guillot Jefes de redacción:

C. L. Lobo, E. Cascos, A. L. de Santos, A. Clements, E. Estival, R. Colomer, M. Ruiz, J.R. Platón, E. Villar

Secciones: J. A. Alonso, R. Coarasa, P. Navarro, C. Bernao, E. Arroyo, R. Ruiz, J. M. Martín, E. Montalbán, P. Rodríguez, II. Carrasco Consejero Delegado: Andrés Navarro

Director de publicaciones: José Antonio Vera Directores: Juan Castro (Técnica), Rafael López (Marketing), Javier Pérez Parra (Publicidad), Manuel Torres (Publicidad), Noemí Herreruela (Distribución) y Miguel Ángel Martínez (Financiero). LA RAZÓN • Viernes. 12 de abril de 2024

# La satisfacción de saber que estás invirtiendo

- Iberdrola es la mayor eléctrica de Europa y una de las dos mayores del mundo por capitalización bursátil.
- En los últimos 10 años la rentabilidad total del accionista de Iberdrola ha ascendido al 303 % frente al 49 % del IBEX 35.

No solo el futuro es brillante. El presente también.

(\*) Datos a cierre del año 2023. (\*\*) La rentabilidad total del accionista incluye la reinversión del dividendo.





Junta General de Accionistas 17 de mayo 2024 6 TRIBUNA
Viernes. 12 de abril de 2024 • LA RAZÓN



## Hispanofagia



Emilio de Diego

medida que pasa el tiempo, en época carente de certezas, nos vamos aferrando a alguna, con mayor fuerza a aquellas referencias que sustentan nuestra confianza. Cada vez son menos, pero más firmes, unas en el ámbito de la fe, otras en el de la experiencia empírica, sin que ambos dominios se excluyan, o se reduzcan recíprocamente, de forma obligada. Cuando me pregunto en qué creo, para contestar honestamente me digo, en pocas cosas. Ahora, a la vuelta de Semana Santa, con la Resurrección como cima, creo en Cristo inevitablemente. En cualquier otro momento a esa creencia, añado la experiencia que he ido acumulando en mi vida profesional, como historiador, la seguridad de que todo sistema corrupto muere, más bien pronto que tarde.

La corrupción es el peor de los tumores malignos que podemos padecer, porque lleva en sí misma los gérmenes de su autodestrucción. Acaba provocando metástasis en la mayoría de los casos. Tardan, más o menos, en manifestarse alguna muestra de esta patología. Casi siempre, los primeros síntomas se combinan pronto entre sí y terminan por transmitir a la sociedad, en resumen, la imagen de «la Administración y la Hacienda como pasto de la inmoralidad y el agio». Este lenguaje decimonónico se acoge, en nuestros días, a otras palabras, diferentes en la forma, pero igualmente denunciadoras de un estado de salud moral y material tan preocupante

como insostenible, por mucha que sea la «resiliencia» de la sociedad que la padece.

El proceso se acelera, de modo exponencialmente llamativo, cuando alcanza el punto en el cual la mayoría siente «hollada la ley fundamental». Un panorama que genera desconfianza y desorientación colectivas, extendiendo el temor entre los ciudadanos, cuando los causantes de esta degeneración son aquellos elementos cuya función social, la que los sitúa en la posición de «poder», les exige la obligación de defender la Constitución. Y sin embargo, llegan a agredirla, sistemáticamente, con alevosía y premeditación. La falta de pudor de tales sujetos conduce a los ciudadanos, por mucha que haya sido la propaganda para anestesiar su sensibilidad democrática, a exigir la regeneración social y política. Perciben entonces la contumacia y el voluntarismo extremo de quienes se resisten por todos los medios, y no pocos enteros, es decir sin límites, a cambiar su conducta, atados al afán de mantenerse en su privilegiada posición a costa de todos. A partir de ahí es la hora de acudir a todas las armas de la democracia.

La gente, el pueblo en su formulación más repetida, demanda la recuperación moral y política, por muchos que sean los subterfugios empleados por los responsables del fraude. Los amaños con los que intentan ocultar la gravedad de la situación acaban siendo contraproducentes, para los mismos agentes de la corrupción, que abusan de ellos sin respeto alguno, ni siquiera, o en primer lugar, a sí mismos. El escándalo contamina entonces el ambiente, de modo irresistible. Huele mal, tanto que el aire de la corrupción se hace irrespirable. Paralelamente no hay signo alguno de que, la última ratio del poder aparezca por ninguna parte. El bien general resulta absolutamente desconocido. Un clamor va llenando con sus ecos de protesta todos los espacios: «queremos vivir la vida de la honra y de la libertad».

La misma estrategia de ir ocupando todos los espacios de la vida pública empleada hasta ahora se vuelve en contra de quienes han emprendido la vía hacia la autocracia. Señal inequívoca de una forma de «poder», enemiga de la salud colectiva. Los mismos que aseguran cuidarla. Los muros y las trincheras que les servían de manto encubridor de sus indignidades, presentan ahora la mentira desnuda. La Fiscalía General del Estado, pone de manifiesto que «l'etat c'est Pedro». El Tribunal Constitucional deja al descubierto la responsabilidad absoluta del Poder Ejecutivo. Pedro puede suspender las iniciativas espurias, de quienes atentan contra la unidad de España y lo hacen, en un juego complicado de intereses electorales, después de haber incitado a los mismos independentistas a caminar por ese sendero que, de pronto, les corta abruptamente.

Sánchez puede y debe frenar cualquier proceso inconstitucional. Pero lo hace, sobre todo, en el momento en que lo estima favorable para sus objetivos partidistas, que es lo mismo que decir absolutamente personales. Malbarata la dignidad de España sin más necesidad que la suya. Alienta el separatismo con discursos lobomáquicos y de dar pie a que, más allá de la hispanofobia, aumente una insufrible hispanofagia. Asílegitima, además futuras reclamaciones de estos secesionistas implacables capaces de presentarse, a sí mismos, una vez más como víctimas del engaño de España.

Los esfuerzos para provocar la confusión general alcanzan a todos los sectores de la sociedad. Los laberintos electorales, cuyos resultados parecen inconjugables con los afanes del sanchismo y lo conveniente para España, acentúan su estrategia defensiva a ultranza. Un síntoma más del estado comatoso en que se encuentra.

Emilio de Diego. Real Academia de Doctores de España

## Mar en calma Garantía vital



Irene Villa

a cifra de menores que consumen ansiolíticos y antidepresivos en España crece de forma preocupante. Muchos adultos optan por resolver los problemas emocionales cotidianos con ansiolíticos o antidepresivos y esta tendencia está afectando también a la salud mental de los jóvenes. La medicación ante la angustia y la tristeza, emociones que muchas veces son generadas por los dispositivos móviles y las redes sociales, no deja de extenderse. Varios estudios señalan la adicción a los teléfonos inteligentes como potencial factor desencadenante del consumo de antidepresivos.

La generación Z se enfrenta a una serie de circunstancias que implican cambios significativos en el estilo de vida. Nuestros hijos ya no se crían en la calle, jugando con otros niños al rescate o el balón prisionero, sino que las relaciones sociales se suelen mantener a través de una pantalla.

El hecho de pasar menos tiempo en actividades al aire libre y sobre todo la dependencia cada vez mayor de las pantallas, especialmente agravada por el contexto post-pandemia, está derivando en un aumento en los problemas de salud mental entre los jóvenes, que buscan alivio en la medicación. Creo que a este drama generalizado le podemos poner remedio si desde pequeños les animamos a poner en práctica ansiolíticos naturales como el deporte, la naturaleza, la sociabilidad y el agradecimiento. La gratitud es el imán de todos los milagros.

Y es que la solución no reside únicamente en la prescripción de fármacos. También es necesario fortalecer el contacto familiar y social ya que aumentar la interacción con seres queridos y la participación en actividades con los demás, ayudan a contrarrestar los efectos negativos de la ansiedad y la depresión. Es precioso promover la salud mental desde una edad temprana. Para ello fomentemos la resiliencia y el bienestar emocional de los más jóvenes. Priorizar su salud mental y brindarles el apoyo necesario para prosperar, es una garantía vital para toda la sociedad.

# \*Pago en 6 meses: para reservas restizadas en agencias de Viajes El Corte Inglés o en el 91 33 00 732. Financial reservas hasta el 21 de abril Indiuye wielos ida y vuelta en clase kirista desde Madrid (saivo indicado), tasas aéres pensión, PC: peresde completa C.I.C.MA 58, Hermanilia 112 - Madrid.

## Un circuito, muchos viajes







DESDE 15€

HASTA 500€ EN CUPÓN REGALO DE El Corte Inglas



SI ENCUENTRAS UN MEJOR PRECIO TE LO IGUALAMOS



6 MESES\*

#### Gran tour de los Balcanes

Hoteles 4" • AD + X 8 días | 7 noches Incluye 13 comidas o cenas y 9 visitas.

Bulgaria medieval 1.334€

Hoteles 4\* • AD + X 1.444€ 8 días | 7 noches Incluye 11 comidas o cenas y 12 visitas.

Italia multicolor Hoteles 4" • AD + X 1.648€ 8 dias | 7 noches

Incluye 12 comidas o cenas y 8 visitas.

Tesoros de Escocia

#### Sicilia mágica

Hoteles 4\* • AD + X 8 días | 7 noches Incluye 8 comidas o cenas y 12 visitas.

Alsacia, Selva Negra y El Rin Hoteles 3\*/4\* • AD + X 1.358€

8 días | 7 noches

1.461€

Hoteles turista SUP / primera • AD + 🛪 8 días | 7 noches 1.884€ Incluye 3 cenas y 10 visitas.

#### Maravillas de Benelux

Hoteles 4" • AD + X 7 días | 6 noches Incluye 9 comidas o cenas y 12 visitas. 1.382€

#### Ciudades Imperiales

Hoteles 4\* PLUS . AD + X 8 días | 7 noches Incluye 11 comidas o cenas y 7 visitas.

Incluye 7 comidas o cenas y 8 visitas.

1.597€

#### Tesoros de Irlanda e Irlanda del Norte

Hoteles turista superior / primera • AD + 🛪 8 días | 7 noches 1.927€ Incluye 8 comidas o cenas y 10 visitas.







Carmen Morodo, MADRID

obre ERC empieza a instalarse la sombra de que sufrirá un importante descalabro en las próximas elecciones de mayo. Una debilidad que podría favorecer al exministro de Sanidad Salvador Illa, salvo que también se confirmen los temores sobre el ascenso de Junts en unos comicios en los que el protagonismo lo acapara inevitablemente en todo momento el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont. Los datos que manejan en La Moncloa apuntan en esta dirección y abren un agujero de incertidumbre sobre hasta dónde puede estar dispuesto a llegar Puigdemont para conseguir su objetivo de regresar por la puerta grande a la Generalitat.

Elecciones catalanas. El PSOE teme que el expresident irrumpa en la recta final de la campaña y fuerce su detención circunstancial para llegar a la Generalitat

## ERC se descalabra y Puigdemont ultima su «golpe final»

Hasta ahora, siempre se ha impuesto el criterio de su seguridad personal en todas sus decisiones, v los rivales de ERC le han caricaturizado como un «cobarde», pero la amnistía abre ahora un marco político que está haciendo que en el círculo de poder socialista se instale el miedo a que Puigdemont llegue a «montar el número» de regresar a Cataluña en la recta final de la campaña del

12M para de esta forma ser detenido e intentar cambiar el signo de las elecciones. El expresidente ya ha dicho que este examen electoral se lo juega a un todo o nada: supuestamente dejará la política

si no vuelve a tomar el mando de la Generalitat, y la amnistía le abre un colchón de seguridad que no tuvo en las dos anteriores elecciones autonómicas, en las que concurrió como candidato, pero sin poder pisar terreno español porque tenía por delante la amenaza de someterse al mismo recorrido judicial que Oriol Junqueras y demás líderes independentistas juzgados por el Tribunal Supremo.

En el nuevo contexto político y judicial que surge de la tramitación de la ley de amnistía hay interpretaciones jurídicas que apuntan a que, en el caso de que se produjese esa entrada de Puigdemont en Cataluña, y en plena campaña, podría ser detenido, pero que «en cuestión de 24 horas» saldría a la calle porque no habría manera de sostener su mantenimiento en prisión en plena contienda electoral y cuando

ESPAÑA 9 LA RAZÓN • Viernes. 12 de abril de 2024

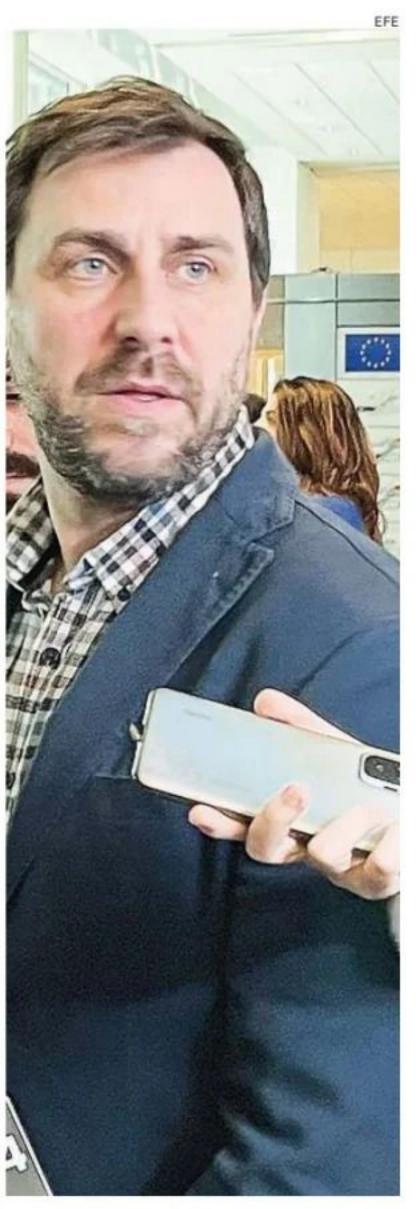

Carles Puigdemont y Toni Comín, ayer, en Bruselas

#### Autobuses para la campaña en el sur de Francia

La campaña electoral de Junts transcurrirá en su práctica totalidad en Argelers de la Marenda (Francia) con la intención de celebrar todos los actos de manera presencial con Puigdemont. La única excepción será el acto final de campaña, que se celebrará en Barcelona y en el que, si finalmente no decide cruzar a España, Puigdemont participará de forma telemática. Y para arropar al candidato de la formación independentista, Junts fletará cinco o seis autobuses diarios con militantes desde Cataluña. La candidatura prevé celebrar actos sectoriales durante las mañanas y que los mítines empiecen alrededor de las 19:00 horas. Una decisión que obedece a la voluntad de Puigdemont de que sea una campaña electoral sin pantallas.

sería ya cuestión de días que entrara en vigor la polémica norma, por mucho que se alarguen los plazos en el Senado. En todo caso, sería una decisión competente al Tribunal Supremo.

En el PSOE ven en este hipotético marco todo un golpe de efecto de consecuencias hoy incalculables en el ámbito demoscópico, porque todavía queda mucho hasta la campaña y porque no se puede tampoco adelantar cómo evolucionará emocionalmente el electorado.

Desde la línea más oficial del socialismo, con base en la realidad de una parte del electorado catalán, sostienen que el pragmatismo y la utilidad del programa que representa Salvador Illa sorprenderá con un apoyo mucho mayor del esperado en las urnas. El empresariado catalán quiere pasar página del «procés» y cree que el «entierro» político de exAragonès cada vez sufre más para hacer creíbles los órdagos que le lanza al Gobierno de Sánchez

La amnistía le da al expresident un colchón de seguridad que no tuvo en los anteriores comicios

president fugado ayudaría mucho a dar ese paso de manera definitiva. Pero esta comunidad es mucho más que su poder económico y empresarial, y en el recuento de la noche electoral se verá si en el voto ha pesado más la Cataluña real, con sus problemas de sequía y de funcionamiento de la Administración sanitaria, o, por el contrario, la que sigue instalada en la ensoñación del 1-O y sus derivadas.

#### Riesgo de bloqueo

Ahora, el PSOE es consciente de que se enfrenta a un riesgo real de bloqueo, que únicamente desgastaría todavía más al presidente Sánchez y en el que tiene una capacidad de negociación muy reducida si Illa gana en las urnas, pero con un Puigdemont al alza aunque no haya mayoría del independentismo. ERC y Junts se han sumergido ya en una batalla descarnada de descalificaciones y de acusaciones, la cual puede llegar a ser contraproducente para sus propios intereses porque agrande la desafección de los ciudadanos con la causa soberanista. Esquerra, dentro de sus guerras internas, ha desplazado a Junqueras de la campaña y del control del partido, con un Pere Aragonès al que se le ve que cada vez sufre más para conseguir hacer creíbles sus órdagos al Gobierno de Sánchez

Desde Junts avisan de que Puigdemont «ya ha ganado a Junqueras», que está inhabilitado por el Tribunal Supremo, y resaltan también que han estudiado todas las opciones de que el expresidente catalán pueda ser encarcelado, y «son escasas». Por el «procés» no ha sido juzgado, por lo que es poco probable que un juez decida decretar su prisión provisional por un delito que se encuentra en vías de ser amnistiado, ni siquiera aunque, una vez aprobada la medida de gracia, se presente una cuestión prejudicial ante el Tribunal europeo, porque lo lógico es que se imponga la prudencia y no se adopte una medida que podría ser desproporcionada en caso de que la UE le dé luz verde.

Siempre queda el miedo a que algún juez, apuntan, actúe por su cuenta, sobre todo en la causa de traición, que se lleva en Barcelona, y de terrorismo, en el Supremo. No está tan claro que estos dos delitos se vean amparados por la ley de amnistía, pero desde Junts entienden que el argumento para no decretar prisión provisional es el mismo que en el caso del «procés».

## La Justicia europea da una victoria moral al fugado

El abogado general cree que Puigdemont debió tener acceso a su escaño europeo

M. Arroqui/I. Navarro.

BRUSELAS/MADRID

El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dio ayer una victoria simbólica y moral, pero no definitiva, a Carles Puigdemont y a Toni Comín. En su dictamen, se pronunció en contra de la negativa del anterior presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, a reconocerles su condición de diputados europeos en junio de 2019. Esta medida fue avalada en una sentencia del Tribunal General contra la cual Puigdemont y Comín presentaron un recurso de casación que todavía está pendiente de resolución por parte del TJUE. Algunos juristas consultados por este periódico señalan que el tribunal de Luxemburgo suele tardar en torno a un mes o mes y medio después de que lo haga el abogado general y en un alto porcentajes sus sentencias suelen coincidir con lo resuelto por él. Por lo tanto, habrá que esperar a la sentencia definitiva del TJUE, aunque existe una elevada probabilidad de que lo haga en el mismo sentido que el abogado general.

En su dictamen, considera que algunas de las alegaciones planteadas por los políticos catalanes carecen de fundamento, pero propone al TJUE que anule la sentencia del Tribunal General en lo referente a la negativa del expresidente del Parlamento Europeo a que asumieran sus funciones como eurodiputados, una medida que se plasmó en un escrito de 27 de junio de 2019.

Para el abogado general, el principal error en que incurrió la sentencia recurrida del Tribunal General consiste en no haber considerado que aquel documento contenía la decisión definitiva del presidente del Parlamento Europeo de hacer caso omiso de la proclamación que se oficializó el 13 de junio de 2019.

Ese día, la Junta Electoral Central adoptó un acuerdo por el que se procedió a la proclamación de los diputados electos al Parlamento Europeo. En la lista consignada, figuraban nominativamente tanto Carles Puigdemont como Toni Comín.

Sin embargo, la Junta Electoral destacó entonces que los candidatos electos debían cumplir con un requisito fundamental para formalizar su condición de eurodiputados que consiste en jurar o prometer el acatamiento a la Constitución, tal como establece la Ley Electoral. Esta ceremonia tendría lugar el 17 de junio de 2019, pero ninguno de los dos acudió, por lo que comunicó que sus escaños estaban vacantes. El abogado general alude a la sentencia de Junqueras, que se dictó con posterioridad a estos hechos. En base a la resolución, sostiene que los dos políticos catalanes habían adquirido la condición de miembros del Parlamento el 13 de junio, por lo que la decisión del expresidente Tajani puso en cuestión los resultados electorales válidos y oficialmente proclamados ese día. Cuando dio curso a las notificaciones de la autoridad electoral nacional, considera que el entonces presidente del Europarlamento no reflejó de forma fiel y completa esos resultados, subraya el abogado.

Los juristas consultados por este periódico señalan que se trata de la opinión del abogado general y que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea puede acogerla o no. «Hay que esperar a la sentencia. Esta es la propuesta del abogado general. Normalmente el TJUE sigue su opinión, entre el 79 y el 80% de los casos, pero no siempre», señala Teresa Freixes, catedrática de Derecho constitucional.

Por su parte, el catedrático de Derecho internacional privado Rafael Arenas señala que «hasta ese momento, el debate que había era si la condición de diputado europeo se adquiere cuando sale elegido o cuando cumple los requisitos. Hasta la sentencia de Junqueras, el criterio era que había que cumplir los requisitos establecidos en la normativa nacional». Con esa resolución, el criterio legal cambió.

10 ESPAÑA
Viernes. 12 de abril de 2024 • LA RAZÓN

## Más de la mitad de los imputados por Tsunami han huido de España

investigación por terrorismo, los miembros de Junts y ERC se han instalado en Suiza

D. Riaño, BARCELONA

La mitad de los investigados por las protestas de Tsunami Democràtic tratan de eludir el cerco de la Justicia española refugiándose en Suiza, un país donde no rigen las euroórdenes y que hasta ahora se ha resistido a colaborar con la Audiencia Nacional en la causa abierta por terrorismo.

El dirigente de Òmnium Cultural Oleguer Serra, el escritor y empresario gerundense Josep Campmajó y el periodista del digital «La Directa» Jesús Rodríguez son los tres últimos imputados en la causa de Tsunami que anunciaron en las últimas horas que se han instalado en Suiza, por lo que en principio no tienen previsto comparecer ante el juez de la Audiencia Nacional cuando se les cite a declarar.

Esos tres imputados han elegido

el mismo camino que el diputado del Parlament Rubén Wagensberg, que el pasado mes de febrero hizo público que, ante el temor de una «detención arbitraria», había fijado su residencia en Suiza, país en el que desde 2018 vive la secretaria general de ERC, Marta Rovira, huida de la Justicia española en el «caso procés».

También fuera de España se encuentra el principal investigado en el caso, el expresidente catalán Carles Puigdemont, quien tras siete años en Bélgica acaba de trasladar su residencia a Perpiñán (Francia) con motivo de la campaña de las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo. El pasado lunes, el Tribunal Supremo le emplazó a declarar por videoconferencia, entre el 17 y el 21 de junio, junto a Wagensberg, ambos aforados. Por su parte, el exconseller de ERC Xavier Vendrell, imputado por Tsunami y también en el «caso Volhov» de presunto des-

En Suiza no rigen las euroórdenes y se resisten a colaborar con la Audiencia Nacional

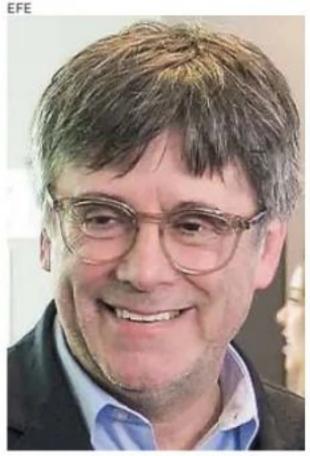

**Carles Puigdemont** 

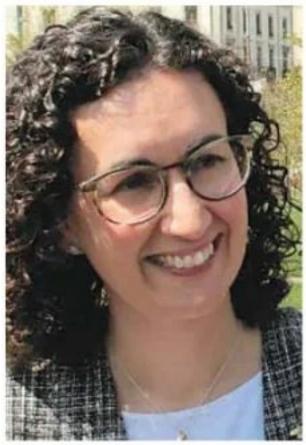

Marta Rovira



Rubén Wagensberg



Oleguer Serra



Jaume Cabani

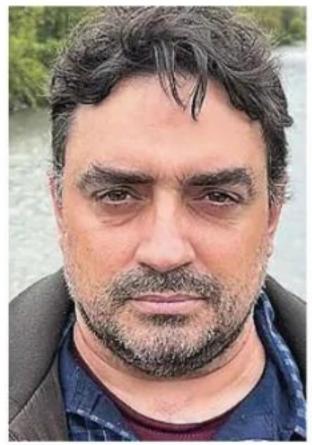

Jesús Rodríguez

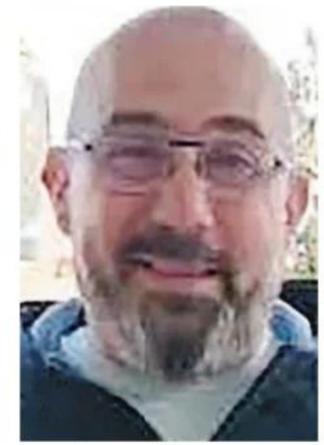

Josep Campmajó



Nicola Foglia

El Gobierno insiste en la vía política ▶El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, respaldó ayer la labor judicial desarrollada en la instrucción del «caso Tsunami Democrátic», sobre presunto terrorismo en el «procés», después de conocerse que más de la mitad de los 12 investigados han huido de España a la espera de la aplicación de la ley de amnistía. Eso sí, resaltó que «los conflictos políticos se resuelven con política». «Yo apoyo, por supuesto, toda la labor judicial que se hace en la instrucción de este caso o de cualquier otro», comentó Bolaños a la pregunta de si cree que los investigados que se han marchado de España tienen algo que temer al no estar aprobada todavía la amnistía o si piensa que esto se produce por la proximidad de las elecciones.

vío de fondos al procés, vive entre España y Colombia, donde lidera varios negocios.

Otros dos de los investigados no han podido ser localizados de momento por la Audiencia Nacional: es el caso del italiano Nicola Foglia, titular de una cuenta Suiza desde la que se podría haber financiado Tsunami Democràtic, y el informático Jaume Cabani, quien durante un tiempo residió con Puigdemont en Waterloo y cuyo paradero trata de averiguar ahora la Guardia Civil. Por el momento, el que sí permanece en territorio español es Josep Lluís Alay, director de la oficina de Puigdemont y que aún se recupera de la hemorragia cerebral que sufrió el pasado mes de febrero, por la que tuvo que ser intervenido de urgencia.

Distinta es la estrategia por la que han optado los investigados Oriol Soler -editor y miembro del «estado mayor» que organizó el 1-O- y la militante de ERC y empresaria Marta Molina, quienes sí piensan responder al requerimiento de la Audiencia Nacional v facilitar sus direcciones, sin descartar acudir a declarar como investigados, según fuentes jurídicas. El juez de la Audiencia Nacional que en 2019 inició la causa de Tsunami Democràtic emprendió el pasado lunes los trámites para llamar a declarar a los investigados no aforados, por lo que pidió a sus defensas que faciliten sus «direcciones inequívocas» con el fin de enviarles la citación. No obstante, a la vista de sus recientes movimientos, la mayoría de los investigados por la Audiencia Nacional plantarán al juez instructor, que podría dictar órdenes de detención para arrestarlos.

Ante esa situación, Suiza se antojaría un refugio seguro para los investigados que quieran eludir la acción de la Justicia española: en el país helvético no rigen las euroórdenes-mecanismo previsto para agilizar los detenciones entre los países de la Unión Europea-, sino los procesos ordinarios de extradición mediante órdenes internacionales. Además, las autoridades suizas no parecen dispuestas de momento a colaborar con la Audiencia Nacional en la investigación de Tsunami Democràtic, según se desprende de sus respuestas a los requerimientos del juez García-Castellón. El pasado mes de febrero, la Oficina Federal de Justicia de Suiza suspendió la tramitación de la comisión rogatoria que le remitió la Audiencia Nacional para que su Policía aportara datos para localizar a Rovira, aduciendo podía tener carácter «político».

ESPAÑA 11



El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y Alejandro Fernández, ayer, en Lérida

## Feijóo llama al regreso del centrismo en Cataluña

Pide a Puigdemont acatar también las resoluciones adversas

C. S. M. MADRID

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, reivindicó ayer que su formación es la única capaz de resolver los problemas y corregir tanto «la desidia» de la Generalitat como la desatención del Gobierno en Cataluña, comunidad en la que cree que «el principal problema es su clase política».

El presidente de los populares visitó ayer una granja de la Cooperativa de Ivars d'Urgell (Lérida), donde manifestó que el problema de Cataluña «no es el "procés", sino la sequía», así como su «clase política», y acusó al nacionalismo de generar los principales problemas de la región.

En este sentido, el presidente popular denunció al Govern de la Generalitat por dejar sin ejecutar 700 millones de euros del presupuesto de 2023 que estaban destinados a infraestructuras hídricas.

Además, acusó al Ejecutivo au-

tonómico de haber creado «seis nuevas embajadas» en el extranjero, mientras que «no ha construido ni una sola desalinizadora».
«Mientras algunos políticos se enzarzan en discusiones, no ven lo
que ocurre en los campos y las
granjas de Cataluña», indicó Feijóo, que lamentó «la falta de rigor
y la desidia de los nacionalistas
con los problemas de su gente».

Feijóo criticó además la «pésima gestión» de la Generalitat en educación. «Los catalanes son los que pagan más impuestos en España y el sistema educativo es uno de los mayores fracasos del nacionalismo», dijo recordando la baja tasa de comprensión lectora y el alto índice de abandono escolar en Cataluña.

Las acusaciones del líder popular también fueron dirigidas al Gobierno, del que lamentó que «está mucho más preocupado por contratar programas millonarios de televisión en vez de hacer las infraestructuras básicas para hacer frente a la sequía», en alusión al fichaje del comunicador David Broncano por TVE. Feijóo insistió en criticar la actitud del Gobierno central que tildó como «una falta de respeto a los problemas urgentes de Cataluña». Por todo ello,

defendió al PP y su candidatura para las próximas elecciones catalanas del 12 de mayo, «porque nosotros venimos a gestionar y a ponernos a disposición de los ciudadanos».

Por otro lado, el presidente del PP dedicó también unas palabras a valorar que el abogado general de la Unión Europea diera ayer jueves la razón al expresident Carles Puigdemont en el caso que le enfrenta al Parlamento Europeo por no dejarle acceder a su escaño en julio de 2019, y pidió que se anule la decisión del expresidente de la Eurocámara Antoni Tajani de impedirle entrar al edificio. «Felicito a todos aquellos que tengan resoluciones favorables», indicó. Sin embargo, añadió que Puigdemont «debe someterse también a las resoluciones que no les sean favorables». Núñez Feijóo agregó que su partido acata las resoluciones de cualquier tribunal: «Me gustaría que el independentismo catalán hiciera lo mismo», apuntó al tiempo que pidió que «no se insulte a los jueces».

Durante su visita a las comarcas

leridanas estuvo acompañado por el candidato popular a las autonómicas catalanas, Alejandro Fernández, y por la cabeza de lista en la provincia de Lérida, Montse Berenguer.

Por otro lado, Feijóo se mofó del último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de Félix Tezanos. «Quiero felicitar al Partido Socialista hoy, desde Cataluña, por sus excelentes resultados del CIS del último mes. Cuanto más "caso Koldo" y cuanta más corrupción en el Partido Socialista, parece ser que más suben en las encuestas. Les animo a que prosigan por estos senderos del "caso Koldo" para que los señores del CIS les aplaudan en las encuestas», ironizó. Además, el Partido

Ironizó con el

CIS: «Cuanta más

corrupción en el

PSOE, más sube

en las encuestas»

Popular considera que este organismo está «colonizado» por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque, recuerdan, Tezanos fue miembro de la Ejecutiva Fe-

deral del PSOE y es presidente del Patronato de la Fundación Sistema, que está vinculada a los socialistas. Por ello, en las filas populares no dan crédito a su barómetro: «Esto no se lo creen ni ellos».

Por su parte, Alejandro Fernández reclamó un mayor reequilibrio territorial en Cataluña, denunciando que «tenemos una sociedad que concentra todos los servicios en las ciudades». También manifestó su apoyo a las protestas agrarias de los últimos meses, tachó de «ayatolás» a los medioambientalistas «que pretenden decir cómo lo tienen que hacer» los agricultores, con prácticas «que hacen inviable su actividad». Además, el candidato del PP pidió la libertad de agricultores y ganaderos, pero también la igualdad de condiciones, acusando la entrada en Cataluña de «productos de otros países que no se permiten producir aquí».

#### El CIS aúpa al PSOE pese al «caso Koldo»

Reduce su distancia con el PP y se confirma la caída de Sumar, que aprovecha Podemos

#### Rocío Esteban. MADRID

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) echa un nuevo capote al PSOE en tiempo de descuento. En el ecuador de la campaña electoral para las elecciones en País Vasco, donde el propio instituto reconoce la victoria de Bildu, y con la vista puesta en los comicios en Cataluña, el director del organismo aúpa al partido del presidente del Gobierno, quien reduce su distancia con el Partido Popular.

Si hoy se celebrasen elecciones,

sería el PP el partido más votado y obtendría el 33,5% de los sufragios, pero lo haría con menos ventaja de la que tenía sobre el PSOE el pasado mes de marzo, según adelanta la encuesta del CIS. Los socialistas quedarían segundos, con un punto menos, el 32,5%, mientras que el mes pasado la diferencia entre PP y PSOE se situaba en 2,7 puntos. Los socialistas comienzan a recuperarse, a pesar de que todo el foco se sitúa en su partido, en medio de la corrupción a causa del «caso Koldo».

Vox seguiría en la tercera plaza

con el 10,1%, recuperándose también respecto al mes anterior en un punto. Y mientras que el PSOE mejora posiciones, su socio principal en el Gobierno de coalición, Sumar, continúa desplomándose, coincidiendo con la advertencia de los de Yolanda Díaz de que deben de dejar los socialistas de tratar de «achicar» su espacio. Se deja un punto respecto al último barómetro y se queda como cuarto partido más votado, por detrás de Vox, con un 8,2 por ciento en estimación de voto. Esa pérdida de Sumar la aprovecha Podemos,

que sube un punto, alcanzando el 3,1% por ciento.

En cuanto a la valoración de líderes, el presidente del Gobierno es el mejor puntuado con un 4,22, seguido de Alberto Núñez Feijóo, con un 4,14; Yolanda Díaz, con un 4,07, y Santiago Abascal, con un 2,81. El CIS también pone nota a los ministros. Solo aprueba la titular de Defensa, Margarita Robles, con un 5,06. Le sigue el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, con el 4,73. Por detrás, el responsable de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, obtendría un 4,66.

12 ESPAÑA
Viernes. 12 de abril de 2024 • LA RAZÓN

#### «Caso Koldo»

R. Esteban/C.S.Macías. MADRID

Pacto de no agresión entre PSOE y PP en medio de toda la crispación que asola al Congreso y al Senado. Si el miércoles sí se activó el choque entre instituciones a causa de la amnistía, los principales partidos rebajan la tensión en lo que atañe a la investigación del «caso Koldo».

El PSOE ha renunciado a citar al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo en la comisión del «caso Koldo» que tendrá lugar en la Cámara Baja. Lo hizo después de que, en el Senado, los populares repitieran la misma operación esta semana y excluyeran de su lista de comparecencias al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su esposa, Begoña Gómez. De esta manera, los dos grandes partidos, que controlan sendas cámaras, evitan un debate crispado con sus principales espadas en el foco. Un órdago con el que habían amenazado en ambas formaciones, pero que han abandonado en un gesto de cortesía parlamentaria con el fin de no desgastarse políticamente.

Los socialistas centrarán su ofensiva en el Congreso en la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la que sí llamarán a comparecer. Isabel Díaz Ayuso es citada también por parte de Sumar, ERC y Bildu. Mientras, el PSOE no llamará al novio de la presidenta del PP en Madrid, acusado por un presunto fraude fiscal. Tampoco lo hace ERC, aunque sí Sumar. La lista del PSOE es la que tiene más visos de salir adelante la próxima semana en la Cámara Baja y por eso, finalmente, han tratado de incluir a algunos de los ministros o altos cargos más solicitados en las listas de ERC, Bildu, o Sumar -como guiño ante el desprecio de sus socios a la corrupción- y han renunciado a Feijóo, que sí aparece en la lista de todos sus socios. El PSOE llamará también a la expresidenta de Baleares y actual presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, al expresidente de Canarias y actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y al exministro de Sanidad, Salvador Illa. También citarán al alcalde de Madrid, Jose Luis Martínez-Almeida, a la presidenta de Baleares, Marga Prohens o al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Todos ellos reclamados por sus principales aliados, aunque, los socialistas salvan in extremis a la exvice presidenta de Economía, Nadia Calviño o al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Llama la atención que los socialistas no incluyen al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, a



## Pacto en las «comisiones Koldo»: ni Feijóo ni Sánchez

▶El PSOE cita a Ayuso y desiste con su pareja. Llama al exasesor de Ábalos, pero evita el choque con el exministro en Congreso y Senado

pesar de que no dudaron en pedirle responsabilidades políticas por medio de la entrega de su acta con el objetivo de salvar las siglas del PSOE. Evitan, con esta decisión, el choque con Ábalos y que éste pueda dar detalles que implique a más socialistas, como ya hizo con Francina Armengol. Sí llaman al exasesor de Ábalos y pieza clave que detonó la investigación sobre el fraude de las mascarillas, Koldo García. Sus socios, sin embargo, sí citan al también exsecretario de Organización. El PSOE también excluye de su lista a Joseba García, hermano de Koldo García, Víctor Aldama, presidente del Zamora CF y supuesto comisionista; y Juan Carlos Cueto, que según la investigación controlaría la compañía investigada en la trama. Tampoco nombra a José Luis Rodríguez, subteniente de la guardia civil destinado en el ministerio de Transportes, y Álvaro Sánchez Manzanares, ex secretario general de Puertos del Estado. Todos estos nombres sí son incluidos por parte de sus socios. Así, el

PSOE busca de este modo que en la comisión de investigación no se centralice en el «caso Koldo» y, menos, todavía en las filas de su partido, al estar todos los excluidos relacionados con el Ejecutivo. Y es que el PSOE ha optado por incluir multitud de nombres más técnicos en la comisión. El PNV es el único de los socios del Gobier-

ESPAÑA 13

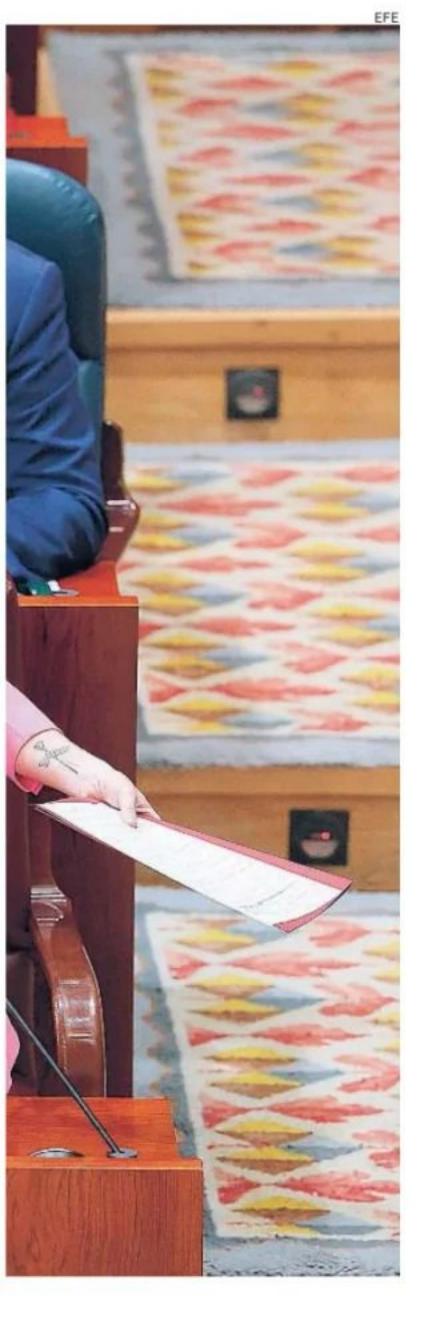

#### El Tribunal de Cuentas abrió 60 procedimientos

La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, explicó en la comisión mixta del Congreso que de los 60 procedimientos que abrió la fiscalía por asuntos contables solo hay dos abiertos. También destacó que Sanidad fue el ministerio que más dinero gastó en 2020, con 513 millones de euros. De ellos, 217 fueron a una única empresa mediante cuatro contratos. La máxima responsable del tribunal contable explicó que en los siete informes sobre los contratos de emergencia durante la pandemia que aprobaron entre 2021 y 2023 no se han podido incluir los nombres de las empresas involucradas en irregularidades debido a la jurisprudencia y porque los adjudicatarios no tienen la posibilidad de plantear alegaciones, «Nosotros estamos actuando en el sector público», reiteró sin mencionar directamente el «caso Koldo».

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso

no que no reclamaba la presencia de Salvador Illa, Francina Armengol e Isabel Díaz Ayuso.

El PSOE citará al portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, y a varios de los colaboradores más cercanos de Ayuso en la Comunidad o en su gabinete como Enrique Ruiz Escudero y Miguel Ángel Rodríguez, nombres que también se repiten en las listas de sus socios.

El PP, por su parte, incluyó ayer a las exministras Nadia Calviño y Reyes Maroto y solicita un centenar de peticiones de documentación, en especial más datos sobre la actuación profesional de la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. En concreto, el PP va a solicitar «los certificados de acuerdos de Consejo de Ministros relacionados con las ayudas que se aprobaron allí que generan una clara colisión de

intereses», para saber si realmente el presidente se inhibió en asuntos en cuya gestación pudo participar su esposa. Como ya hiciera en el Senado, también incluye en la comisión al exministro Salvador Illa, a la presidenta del Congreso, Francina Armengol y los ministros Ángel Víctor Torres, Óscar Puente y Fernando Grande-Marlaska.

Entre las solicitudes de comparecencias figuran también el primer denunciante del caso, Ramiro Grau, y los miembros del famoso chat de «los cuatro mosqueteros», que son Víctor Aldama, Ignacio Díaz Tapia, Javier Serrano y César Moreno, todos incluidos en informes de la UCO de la Guardia Civil

Vox, por último, es el único partido que incluye el nombre de la esposa del presidente y a exministros y actuales ministros.

## «Preocupación» en Bruselas por la trama corrupta

La Guardia Civil requisa expedientes sobre las mascarillas en Baleares y Canarias por orden de la Fiscalía Europea

B. García. MADRID

El pleno del Parlamento Europeo expresó ayer su «gran preocupación» por el «presunto uso
indebido» de algo más de 17 millones de euros en fondos europeos por la trama investigada
por posibles comisiones ilegales
en la compra de mascarillas durante la pandemia y conocida
como «caso Koldo», por el nombre de uno de los implicados que
ejerció de asesor del entonces
ministro de Transpor-

tes, José Luis Ábalos.

La referencia aparece en una enmienda promovida por el Partido Popular Europeo (PPE) al informe anual sobre la gestión del gasto por parte de la Comisión Europea y que salió adelante en la sesión celebrada en Bruselas con 367 votos a favor, 230 en contra y 10 abstenciones.

El texto aclara que le preocupa la posible malversación de 14,6 millones de euros procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y de 3,1 millones del Fondo de Solidaridad; al tiempo que critica que la

Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés) recibiera información «relevante» para investigar el caso de un particular y no de manos de las autoridades competentes.

De manera general, los eurodiputados recuerdan a los gobiernos europeos que las reglas de la Fiscalía Europea establecen que deben «informar sin demora» a la propia Fiscalía Europea cuando tengan «cualquier sospecha de malversación» de fondos procedentes de las arcas comunitarios. Además, piden a la Comisión Europea que recurra a «expertos externos» para llevar a cabo auditorías de los fondos si detectan una «falta severa de capacidad» por parte de los Estados miembros que reciben los recursos y advierten de que en el «caso Koldo», las irregularidades no fueron descubiertas por Bruselas a pesar de haber auditado el proceso.

También defienden la necesidad de una «verificación en múltiples pasos» para proteger mejor los fondos cuando se deben decidir adjudicaciones de contratos en situaciones de crisis si no se pueden seguir los métodos habituales por la emergencia. En la enmienda recuerdan también que se han dado situaciones «similares» en otros países socios en donde se investiga el uso indebido de fondos europeos, como Portugal o República Checa.

Desde que se destapó la trama del «caso Koldo» se ha conocido que la Fiscalía Europea investiga el presunto fraude con fondos comunes y también la Comisión Europea ha remitido información a la Oficina Europea Antifraude (OLAF) para que se ocupe.

Por otro lado, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha recogido en el Servicio de Salud de Baleares (IbSalut) documentación para la Fiscalía



Francina Armengol, expresidenta balear y hoy presidenta del Congreso

Apoya la necesidad de una «verificación en múltiples pasos» para proteger los fondos europeos

La Fiscalía ha pedido información sobre qué personas intervinieron en las fases de tramitación Europea en relación al contrato del «caso Koldo», según han indicado a Europa Press fuentes próximas a la investigación.

En concreto, el pasado martes funcionarios de la Guardia Civil visitaron la sede del IbSalut en la calle Reina Esclaramunda de Palma para llevarse documentación del expediente del contrato a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, dentro de unas diligencias declaradas secretas.

Asimismo, la Fiscalía Europea ha requisado nuevos expedientes sobre compras de material sanitario por parte del Servicio Canario de la Salud (SCS) durante los primeros meses de la pandemia de covid, añadidos a los dos asuntos que ya tenía bajo instrucción (el «caso Mascarillas» y el «caso Koldo»).

14 ESPAÑA
Viernes. 12 de abril de 2024 • LA RAZÓN



Margarita Robles, en el lugar en el que fallecieron los dos militares durante las maniobras

# Cesan al capitán al frente del ejercicio de Cerro Muriano

El Gobierno justifica la decisión por la «pérdida de confianza» tras la muerte de dos militares

F. M. CÓRDOBA

El Ministerio de Defensa cesó ayer al capitán del Ejército de Tierra Ignacio Zúñiga Morillas, quien dirigía los ejercicios en los que murieron dos militares en la localidad de Cerro Muriano (Córdoba) el pasado mes de diciembre. De esta forma, tal y como publicó el Boletín Oficial de Defensa (BOD), este mando pasa ahora a la situación de servicio activo «pendiente de asignación de destino». Una decisión que el Gobierno justifica por la «pérdida de confianza».

La medida adoptada por el Ministerio que dirige Margarita Robles se conoce días después de que la familia del soldado Carlos León Rico, uno de los fallecidos junto al cabo Miguel Ángel Jiménez, remitiera una carta a la ministra en la que demandaba información sobre si el capitán
investigado «aún manda» sobre
tropas, después de ser anunciado
que sería apartado del mando, tal
y como confirmó el abogado Luis
Romero después de que el pasado
viernes compareciesen como investigados ante el Juzgado Togado Militar número 21 de Sevilla el
capitán Zúñiga, el teniente Tato y
el sargento Estupiñán.

En ella también se pedía esclarecer si el capitán y el teniente tienen o han «tenido bajo su mando a militares testigos de los hechos del día 21 de diciembre en el lago», así como información sobre si el capitán Zúñiga «ha tenido anteriormente algún expediente disciplinario abierto y ha sido sancionado por ello» o sobre «qué medidas de seguridad se cumplían» en el ejercicio.

Según este abogado, en la maniobra le fue ordenada a la tropa atravesar un lago artificial de la base de Cerro Muriano «sin contar con las más elementales medidas de seguridad, asumiendo» los citados mandos militares «el riesgo extremo que con ello se podría ocasionar, a sabiendas de forma consciente y contemplando que lo más probable es que en caso de que ocurriera una situación como la que ocurrió, no se contaba con las medidas de seguridad adecuadas», informa Ep.

Al respecto de esta decisión, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, se refirió ayer a la «pérdida de confianza» como motivo del cese del capitán responsable de las maniobras. Así se pronunció desde Córdoba, donde explicó que el cese ha sido una «decisión de los mandos militares» que tiene su origen en los «lamentables y trágicos sucesos» que ocurrieron en Muriano. Y añadió que se trataba de «un puesto de confianza que dejó de tener esa confianza», de tal forma que, por parte de los «mandos superiores», se articula «un cese del destino».

Sin embargo, tras el suceso se abrió un «expediente» que culmina con «esa pérdida de confianza», una medida «que viene prevista en la Ley de Defensa» y que se concreta con ese «cese del destino», detalló el delegado.

## La Audiencia ampara a la fiscal afgana que acusó al líder talibán

El tribunal ordena al embajador en Pakistán que active su traslado a España

Ricardo Coarasa. MADRID

La fiscal afgana que acusó al líder del Estado Islámico en su país, liberado por los talibanes el pasado agosto, está un poco más cerca de sortear el «gravísimo riesgo» que para su vida y la de su hijo supone ser repatriada a Afganistán. La Audiencia Nacional ha activado el procedimiento para trasladarla con urgencia a España y ha ordenado al embajador de España en Pakistán que proporcione a la fiscal y a su hijo menor de edad la documentación necesaria para que puedan llegar a nuestro país.

En la resolución en la que acuerda la medida cautelar, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso ampara así la petición efectuada por la Fiscalía después de que el embajador español desestimara la solicitud de protección internacional efectuada en base al artículo 38 de la Ley 12/2009 reguladora del derecho de asilo, que permite una decisión de estas características cuando exista peligro para la integridad física del solicitante de asilo.

La beneficiaria de la medida estuvo destinada en la Fiscalía Antiterrorista de Afganistán y participó como fiscal antiterrorista en la investigación al entonces líder del Estado Islámico en su país, que salió de prisión después de que los talibanes asumieran el poder. Su marido, abogado, murió en un atentado suicida en los juzgados de Kabul, dejándola viuda con un niño de pocos meses a su cargo, y su hermana, que huyó con ella a Pakistán, fue deportada a Afganistán.

La Sala pone en valor la existencia de un «riesgo de persecución» por alguna de las razones que justifican la concesión de asilo y hace hincapié en que la mujer, que ha justificado que como fiscal intervino en relevantes procesos de terrorismo internacional, tuvo que huir a Pakistán por la situación política en Afganistán, «ante el temor de ser represaliada por su labor profesional». Los magistrados han tenido en cuenta también un informe policial aportado por la Fiscalía que pone de relieve la «seriedad y verosimilitud del temor» de la fiscal por su integridad física y el «riesgo real y efectivo» de que pueda ser deportada a Afganistán, con el «riesgo vital» que eso supondría para ella y su hijo.

La Audiencia Nacional ha ponderado igualmente la Nota de Orientación de ACNUR sobre la necesidad de protección internacional de las personas que huyen de Afganistán, de febrero de 2022, que a partir de diversos informes sobre violaciones generalizadas de los derechos humanos en ese país hace un llamamiento a la comunidad internacional para permitir que la población civil que huye de Afganistán pueda ingresar en

La Fiscalía solicitó la medida cautelar ante el «grave riesgo» para su vida si es repatriada

Su marido fue asesinado en un atentado en Kabul y huyó del país con su hijo y su hermana

sus territorios para garantizar así su derecho a solicitar asilo. En ese documento, aboga específicamente por facilitar y agilizar los procedimientos de reunificación familiar.

Tras ser alertada por Maurici Pérez Simeón, vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Pompeu Fabra y director de la Clínica Jurídica de la UPF (que tramitó ante la embajada española su traslado a nuestro país), la Fiscalía de la Audiencia Nacional –en coordinación con la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática que dirige Dolores Delgado– reclamó el traslado a España de la fiscal antiterrorista afgana.

ESPAÑA 15



El «Una, Grande, Libre» que figura en una de las pinturas de Ramón Stolz que han sido tapadas

## Mil objetos «franquistas» de Exteriores irán destinados a «reciclaje»

El proceso de retirada, que arrancó en 2018, no ha supuesto un coste extra

#### Andrés Bartolomé. MADRID

Objetos con «simbología franquista» como piezas de vajilla, cuberterías, cristalerías, escudos, metopas, retratos o bustos, así como cuadros, hasta un total de 1.121 objetos retirados por el Ministerio de Asuntos Exteriores desde 2018, serán destinados a «reciclaje en el ámbito local», mientras que el resto serán depositados en el Archivo de Salamanca, según una resolu-

#### Audiencia a los Franco por Cornide

El Ayuntamiento de A
Coruña ha anunciado la
revisión de oficio para la
declaración de nulidad del
proceso de venta de la Casa
Cornide a Carmen Polo, para
lo que dará audiencia a los
Franco y pedirá al Gobierno
que revise la permuta con la
que el edificio acabó en
manos municipales. Este

palacete ejemplo de la arquitectura residencial de la Ilustración en Galicia, del siglo XVIII que en 1962 pasó a ser propiedad de Carmen Polo y, por su matrimonio en gananciales, también de Franco, tras haber sido patrimonio del Ministerio de Educación y luego del Consistorio coruñés.

ción de Transparencia a la que ha tenido acceso LA RAZÓN.

Así lo ha asegurado la directora general del Servicio Exterior de la cartera de Albares a petición de un ciudadano, que solicitó por la Ley de Transparencia, en fecha del 4 de abril, la «relación de todos los vestigios franquistas que ha eliminado ese ministerio desde elaño 2018 (año incluido) hasta el momento presente», así como la «descripción del vestigio retirado», «lugar de la retirada», «fecha», «motivo», «coste» y «actual ubicación».

De acuerdo con la respuesta proporcionada, y en base a la Ley de Memoria Histórica de 2007, «en noviembre de 2021 se procedió a cubrir los frescos existentes en la sede de la Plaza del Marqués de Salamanca que contenían un lema de exaltación de la dictadura». Se trata de tres pinturas, aunque no se mencione, obra del pintor valenciano Ramón Stolz Viciano, un reconocido artista de los años cuarenta en España, considerado como el mejor muralista del siglo XX, según Enrique Lafuente Ferrari, uno de los historiadores del arte español más importantes del pasado siglo.

De acuerdo con la información recibida, «para garantizar la conservación y la preservación» de estas pinturas, «un equipo de restauradores llevó a cabo la instalación, también debidamente documentada, de un sistema de telas colgadas con espacios de ventilación». Además, en febrero de 2022 se tapó «el escudo franquista existente en la fachada del Colegio de Nuestra Señora del Pilar de Jerusalén».

Asimismo, «en octubre de 2022 se remitió al Ministerio de Cultura el repostero con simbología franquista retirado de la Embajada de España en la Santa Sede en 2020 para su almacenamiento».

A tenor del documento, ya con la Ley 20/2022 en vigor se produjo, en diciembre del mismo año, la retirada de los retratos de ministros de Asuntos Exteriores que ocuparon sus cargos entre 1939 y 1945. Por una parte, en el Palacio de Santa Cruz, los de Francisco Gómez-Jordanay Sousa; Juan Luis Beigbeder y Atienza; Ramón Serrano Súñery José Félix de Lequerica Erquiza. Además, en la Escuela Diplomática se quitó el de Francisco Gómez-Jordana y Sousa.

«Estas acciones no se circunscriben a la sede central del ministerio, sino que se extienden a todas las representaciones en el exterior», reza el texto. Así, el 9 de diciembre de 2022 «se remitió un telegrama» a todas las legaciones «con instrucciones para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 35.5. de la Ley de Memoria Democrática».

De acuerdo con la información registrada, «tras este envío se han identificado 113 elementos con simbología contraria a la memoria democrática, mayoritariamente piezas de vajilla, cubertería y otros enseres, aunque también varios escudos y retratos».

«Con anterioridad al telegrama a las representaciones de 9 diciembre de 2022, se remitieron otros dos el 18 de diciembre de 2018 y el 25 de noviembre de 2020. En este periodo comprendido entre 2018 y 2021 ya se identificaron y remitieron a Servicios Centrales 994 piezas de vajilla y cubertería procedentes de las delegaciones en el exterior».

«Dentro de esta relación de elementos con simbología franquista se encuentran algunos custodiados en diversas representaciones en el exterior». Según la respuesta, «la Subdirección General de Asuntos Patrimoniales está contactando con estas representaciones individualmente e impartiendo instrucciones sobre su remisión a servicios centrales para su traslado al Archivo de Salamanca o su reciclaje en el ámbito local».

Por último, y respecto al coste que ha tenido este proceso, el departamento que dirige Albares aclara en una pregunta parlamentaria que hizo el PP que «esta actividad no ha supuesto la creación de una partida presupuestaria adicional para el Ministerio de Asuntos Exteriores», según ha informado Europa Press.

16 ESPAÑA
Viernes. 12 de abril de 2024 • LA RAZÓN

#### ...y más



El embajador de España ante Italia, Javier Elorza, (derecha) saluda a varios asistentes a la presentación celebrada ayer en Madrid

#### Estudio

## Un informe insta a España a ganar peso como socio clave en la UE

Javier Elorza desgrana las reformas a impulsar en la próxima legislatura

#### Álvaro Olloqui. MADRID

El embajador de España en Italia y San Marino, Javier Elorza, presentó ayer junto a Francisco Fonseca, director del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid (UVa), y la vicerrectora de Relaciones Internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), María Luisa Humanes, el informe «Una visión española de la UE: 2024-2029», el primero de este tipo que se hace aunando a la sociedad civil y expertos de largo recorrido en instituciones comunitarias.

Elorza, que es director del estudio y autor del primer capítulo dedicado a las cuestiones de la gobernanza institucional en el seno de la Unión, señaló que este trabajo ha definido «qué pasos debe dar» España como socio y «hacia dónde» deben ir sus exigencias de reformas durante los cinco años de la próxima legislatura europea que comenzará tras las elecciones al Parlamento Europeo del próximo 9 de junio.

Las claves, explicó el diplomático, son que nuestro país «no permita la revisión de los tratados sin que se produzca previamente una ampliación» de los Veintisiete, tampoco «medidas involucionistas» impulsadas por el eje franco-alemán, y reivindicó como imprescindible el centrarse en los problemas de «globalización y reales a los que nos enfrentamos, como la salud, el cambio climático o la robotización».

Asimismo, Javier Elorza apuntó a la importancia que tendría para el Gobierno español lograr que «decisiones clave» puedan ser aprobadas por mayoría cualificada y no con la unanimidad en el voto que actualmente se exige.

Seguidamente, Francisco Fonseca presentó el segundo capítulo del informe, un «Estudio temático sectorial», en el acto de ayer celebrado en la sede de la Comisión Europea en Madrid, exponiendo el peso que tiene nuestro país para imponerse como «socio estratégico» dentro de la UE y la oportunidad que tiene España en un momento como el actual, «con una guerra en la frontera oriental», para influir en cómo abordar los desafíos que tiene enfrente y en «la Europa que queremos ser en el año 2029».

La vicerrectora de la URJC, María Luisa Humanes, expuso

Rechazó que se «revisen» los tratados europeos sin que antes «se amplíe» la Unión

el tercer y último bloque del informe, un «Análisis prospectivo» con el que se pudo certificar en base a encuestas a ciudadanos que existe un «fuerte apoyo» de la población a caminar para que haya una «mayor integración» con el resto de Estados miembros, así como la visión positiva que de la UE albergan al considerarla garantía de democracia, solidaridad e inclusión con capacidad para hacer frente a venideras crisis económicas, geopolíticas y a los retos de carácter mundial.

Intervino, asimismo, el director de la delegación de la Comisión en España, Lucas González
Ojeda, para ponerle nombre a
los asuntos sobre los que deberá tomar «decisiones decisivas»
el conjunto de la Unión: «La no
dependencia de fuentes energéticas de terceros países», «autonomía estratégica», «competitividad», y «si queremos
continuar» con una financiación de las necesidades de los
Veintisiete a través de los presupuestos comunitarios.

Tomaron también la palabra Yago González, CEO de la empresa que impulsó el informe, Prestomedia, para agradecer el «trabajo altruista» de los autores, y el director de Canal Europa, Jesús González, ante la mirada del excomisario europeo de Energía Arias Cañete.

#### Opinión

#### Más exilio

#### Pepe Lugo

Pedro Sánchez le vuelve a faltar la «baraka» de los buenos tiempos, cuando ante cualquier nubarrón en su porvenir sacaba de debajo de la chistera un rayo de luz para iluminar su realidad. Ya no, porque se acercan las elecciones catalanas y los señores de Junts aprietan de lo lindo, cada vez más, para sacar el mayor rédito posible a la estrategia del secuestro gubernamental. Aunque el presidente piense que no nos damos cuenta, negocia con unos bandoleros que le sacan la navaja de los siete escaños cuando les conviene. Por eso la palabra referéndum, ese mantra del que se alimenta el independentismo, la colocan sobre la mesa, provocando sudores fríos en la Moncloa, dónde esperan que se les aparezca la Virgen. No lo hará y saben que esta senda lleva, otra vez, a la declaración de independencia que acabó con el «Señor del Capó» y sus amiguetes huidos de la Justicia y cagados de miedo, o a lo mejor no tanto, como los siete ca-

#### Sánchez sabe que el límite de sus apoyos alcanza la consulta

guetas de Suiza que ya gozan el «exilio» para no rendir cuentas por el «caso Tsunami». «¡Qué romanticismo, tú!». Los pobres que han cruzado la frontera para encontrar asilo en aquel paraíso fiscal decorado con vacas alpinas, chocolate y relojes caros, torpedean el Gobierno de tenguerengue que depende de Puigdemont, porque un referéndum, por mucho que pacten una amnistía, en su propia naturaleza, queda al margen de cualquier legalidad y les colocará en el punto de partida del famoso 1-O, otra vez, con urnas, votos y porrazos retransmitidos. Sánchez sabe que el límite de sus apoyos alcanza la frontera de una consulta en las urnas que la Justicia no permite. Yano depende de su alargada mano ni de las necesidades de su partido para mantener el Gobierno. No caben conchabamientos, y eso lo saben en Junts, que ya usa el habitual victimismo del exilio político.

LA RAZÓN • Viernes. 12 de abril de 2024



#### Escalada en Oriente Medio 😥



▶ Máxima alarma. Biden confirma su «inquebrantable» apoyo a su aliado y envía a un general ante los temores de una inminente represalia de Teherán

## EE UU alerta a Israel de un ataque iraní con misiles

Maya Siminovich. TEL AVIV

stados Unidos cree que un gran ataque iraní contra Israel es inminente y podría ocurrir en los próximos días, según un informe de Bloomberg. Mientras, Irán reiteró su promesa de tomar represalias por un presunto ataque israelí en Siria que mató a siete miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), entre ellos, dos comandantes, el pasado 1 de abril.

Israel, por boca de su ministro de Asuntos Exteriores, Israel Katz, amenazó a la República Islámica con que más le valdría que ese ataque no saliera de su propio suelo si no quería represalias dentro de Irán. Bloomberg citaba en su informe a personas familiarizadas con las evaluaciones de inteligencia de Estados Unidos e Israel, diciendo que no se trataba de si Teherán atacará a Israel, sino de cuándo lo hará. Israel vive una tensísima calma. Tel Aviv está tan silenciosa como si fuera un día de fiesta. Aunque el tráfico aéreo se ha multiplicado.

El comandante del Comando Central de Estados Unidos (CEN-COM), Michael Kurilla, aterrizóen Israel ayer para reunirse con el jefe del Estado mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF), Herzl Halevi, y otros altos cargos, incluido el ministro de Defensa, Yoav Gallant.

En una conferencia de prensa con el primer ministro japonés, Kishida Fumio, en el jardín de rosas de la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos Joe Biden, dijo a los periodistas el miércoles: «Abordamos la amenaza iraní, ya que amenazan con lanzar un ataque significativo contra Israel. Como le dije al primer ministro Netanyahu, nuestro compromiso con la seguridad de Israel contra estas amenazas de Irán y sus representantes es férreo». Y añadió: «Déjame decirlo de nuevo, férreo.

Haremos todo lo que podamos para proteger la seguridad de Israel».

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, también aseguró a Gallant en una llamada telefónica que apoyarían a Israel contra las amenazas de Teherán. Y algo más tarde, un alto cargo estadounidense dijo a Al Yazira que los comentarios de Biden no venían de la nada, sino que

su país ayudará a defender a Israel si es atacado por Irán o uno de sus representantes.

El oficial dijo que si el ataque involucra misiles y drones, las fuerzas estadounidenses podrían ayudar a derribarlos, y también que su país no ha descartado lanzar una respuesta conjunta con Israel contra la República Islámica o sus aliados si atacan a Israel.

En medio de las tensiones, la

agencia de noticias semioficial Mehr de Irán informó el miércoles por la noche que la República Islámica había suspendido todo el tráfico aéreo sobre la capital, Teherán, a partir de la medianoche, hora local, debido a «ejercicios militares», citando al ministro de Defensa.

Sin embargo, la agencia de noticias eliminó rápidamente el informe de su canal oficial en X y negó en una nueva publicación haber publicado tal noticia.

Desde hace unas 24 horas, corren por las redes sociales especulaciones de todo tipo de posibles ataques, probablemente con origen iraní, para poner más de los nervios a los israelíes. Como si los medios de comunicación locales no fueran suficientes.

«Sin embargo, los iraníes tendrán que responder a Israel y esa no es una decisión fácil para ellos», explica Meir Javendafar, analista irano israelí. «El régimen iraní está en una situación de gran impopularidad, la inflación está altísima, un 60% en lo que respecta a alimentos, un 84% en la vivienda, cada año viven peor y el régimen no tiene mucha legitimidad. Y si empieza una guerra contra Israel puede que veamos manifestaciones en Irán».

Aun así, Javendafar asegura que el régimen de los ayatolás está bajo presión para actuar contra su ar-



INTERNACIONAL 19

chienemigo: «Si no responde a Israel, la gente de Irán va a decir que tiene miedo. Este régimen que desde hace 45 años paga a cualquiera para que eliminen israelíes, que lleva 45 años diciendo que Israel debe ser eliminado. Si no hace algo, esto dañará su imagen frente a la oposición y al pueblo iraní, parecerá un conejo miedoso. Tiene que responder. Pero con cuidado, porque la economía no lo podrá manejar», concluye.

Según los analistas israelíes, la primera e inmediata reacción podría provenir de Siria, donde la Fuerza Quds iraní opera la División Imam Husein. Esta división cuenta con miles de combatientes chiíes bajo mando iraní. También incluye un batallón móvil que porta misiles tierra-aire y una unidad para operar drones.

Los iraníes podrían lanzar misiles y vehículos aéreos no tripulados contra Israel desde zonas libanesas, yemeníes, iraquíes e Washington no descarta lanzar una respuesta conjunta con Israel contra la República Islámica

EE UU alerta de ataques con cohetes de crucero, balísticos y drones contra objetivos israelíes

> Benjamin Netanyahu, ayer durante la visita a la base aérea de Tel Nof



incluso desde el mar. También podrían usar cualquiera de estos recursos para atentar contra intereses y personas israelíes en el mundo, como ha sucedido en el pasado.

Un ataque iraní en el frente interno israelí, en bases de las FDI, centros de población o instalaciones estratégicas e infraestructuras nacionales con misiles de alta precisión probablemente llevaría a Israel a responder con dureza.

Israel se enfrentará al siguiente dilema: ¿responderá a un ataque con víctimas o daños a las infraestructuras nacionales y militares contra Irán o contra países de origen como Siria, Yemen y Líbano?

Por el momento, el Ejército israelí ha decidido reforzar todas las formaciones en las áreas de detección, control y defensa aérea desde tierra, aire y mar. Las fuerzas de reserva reforzarán las distintas formaciones en turnos de 24 horas. «Nadie sabe cómo van a atacar, misiles, drones, quién sabe, pero Israel va a responder y creo que la mayor parte de los países occidentales van a apoyarlo», concluyó Javendafar.

Mientras, en la franja de Gaza, al menos 63 personas murieron en las últimas horas, entre ellas cinco en el bombardeo de un colegio y un edificio residencial en el campamento de Nuseirat, centro del enclave, lo que aumenta el número total de víctimas a 33.545 fallecidos desde el comienzo de la guerra entre Israel y el grupo isla-

#### Ultraortodoxos protestan contra su reclutamiento

Miles de judíos ultraortodoxos iniciaron ayer nuevas protestas ante una de las oficinas de alistamiento del Ejército de Israel en Jerusalén para protestar por el fallo del Tribunal Supremo que les obliga a ser reclutados. Los manifestantes aseguraron que están dispuestos a morir antes de ser reclutados. «Las autoridades israelíes están persiguiendo a los eruditos de la Torá», protestaron en un acto, en el que estaba prevista la participación de dirigentes de la organización política ultraortodoxa Facción de Jerusalén. Algunos de los manifestantes han protagonizado enfrentamientos con la Policía, según «The Times of Israel». Los ultraortodoxos y los árabes israelíes son actualmente los grupos que están exentos de realizar el servicio militar obligatorio. Ambos son el 30% de la población israelí.

mista palestino Hamás, el pasado 7 de octubre. «(En total) 63 mártires y 45 heridos llegaron a los hospitales durante las últimas 24 horas como resultado de la agresión de la ocupación israelí contra la Franja de Gaza», informó el Ministerio de Sanidad gazatí del Gobierno de Hamás.

Los heridos aumentaron a 76.094, mientras que las autoridades estiman que al menos 7.000 cuerpos siguen bajo toneladas de escombros. Estas cifras pueden ser conservadoras dada la dificultad de transportar los cuerpos o llevarlos a un hospital en funcionamiento.

El Ejército israelí confirmó una ofensiva militar en el campamento de Nuseirat durante la noche, con fuerzas terrestres y tanques, precedida por los ataques aéreos contra infraestructura de Hamás, según un comunicado militar. Los tanques israelíes penetraron en el norte del campamento, lo que junto a bombardeos de helicópteros destrozaron «un gran número» de edificios residenciales. Al menos dos mezquitas, localizadas en este campamento, fueron también bombardeadas junto con una de las torres Salhi, y las tropas israelíes recrudecieron sus combates en Mughargah y Zahra.

Los aviones de combate intensificaron también sus ataques contra la ciudad de Gaza, en el norte, dejando heridos y una «alta destrucción», según la agencia palestina de noticias Wafa.

#### **Análisis**

#### Mucho que perder en la confrontación directa

#### Ariel I. Ahram

#### ¿Tiene Irán más que ganar o más que perder con un ataque a Israel?

Irán ha tenido mucho cuidado de no comprometerse directamente con Israel. Ha dependido de fuerzas afines para atacar a Israel, como Hizbulá, Hamás y los hutíes. Israel también ha evitado una confrontación directa. Ambas partes ven mucho que perder.

### ¿El presidente Joe Biden ha perdido la capacidad de presionar a Benjamin Netanyahu?

Biden todavía tiene una influencia sustancial, pero aún no la ha utilizado.

#### ¿Cómo cree que puede terminar esta guerra: con un acuerdo con Hamás o con una derrota de Hamás?

La mayoría de las guerras del siglo XXI terminan en algún tipo de punto muerto. La victoria absoluta (o la

derrota) es muy rara. Israel ha tenido seis meses para someter a Hamás. Ha fracasado, con consecuencias catastróficas para el pueblo de Gaza. Es poco probable que se alcance un acuerdo formal entre Israel y Hamás, pero podría haber un acuerdo tácito que atraiga a un actor externo, como la Autoridad Nacional Palestina o la ONU, a Gaza.

#### ¿Qué planes tiene el Gobierno de Netanyahu para la Franja de Gaza cuando termine la guerra?

Estados Unidos ha estado presionando a Israel para que acepte algún tipo de control de la Autoridad Palestina con supervisión internacional en Gaza. Netanyahu se ha negado a tolerar cualquier reanudación de la autoridad de la ANP en Gaza y parece decidido a degradar la autoridad palestina también en Cisjordania. Esto deja muy pocas opciones aparte de la reanudación del control israelí directo.

Ariel I. Ahram es profesor de Asuntos Internacionales en la Virginia Tech School

#### Guerra en Europa 🍕





Miembros del «Batallón Siberiano» durante un entrenamiento a las afueras de la capital ucraniana

## Ucrania clama por más defensas antiaéreas frente a Rusia

Moscú aumenta sus ataques a las infraestructuras térmicas de las principales ciudades

#### Rostyslav Averchuk. LEÓPOLIS

Decenas de sistemas modernos de defensa aérea están inactivos en toda Europa, dicen funcionarios ucranianos, mientras Rusia ha desatado otra ola de ataques con misiles y drones contra el sistema energético y las ciudades de Ucrania. Más de 40 misiles y unos 40 drones apuntaron durante la noche a Jarkiv y las regiones de Kyiv, Lviv, Zaporiyia y Odesa, reveló el jueves el presidente Volodimir Zelenski. «Algunos de los misiles y drones fueron derribados. Lamen-

tablemente solo algunos de ellos», subrayó. «Es un día oscuro en nuestra historia», añadió. Centroenergo, un importante productor de electricidad, informó que una central térmica clave de Trypillia fue «completamente destruida» en la región de Kyiv por misiles rusos. Una central térmica volvió a sufrir daños en Jarkiv, lo que llevó a la segunda ciudad más grande del país a detener el funcionamiento de su sistema de transporte subterráneo. A medida que Rusia continúa destruyendo las centrales térmicas e hidroeléctricas, el riesgo de apagones aumenta aún más en todo el país. El operador de red eléctrica Ukrenergo ha instado a los consumidores a reducir su consumo en las horas punta de la tarde. Cinco civiles, entre ellos una niña de 10 años, fallecieron en el ataque con misiles contra la región de Odesa el miércoles, mientras cuatro murieron en un ataque ruso a Mykolaiv

#### El coste de enviar las armas demasiado tarde

Los retrasos en el suministro a Ucrania de sistemas de defensa aérea y otras armas tendrán un coste enorme, advirtió la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2022, Oleksandra Matviichuk. «Los ucranianos se enfrentan a un invierno muy difícil. Europa y otros países se han enfrentado a un nuevo flujo de refugiados», explicó. Mientras tanto, el parlamento de Ucrania aprobó una nueva ley sobre movilización que busca aumentar el grupo de reclutas potenciales, en medio de informes sobre unidades careciendo de personal en la primera línea. Rusia ha podido avanzar lentamente en el este por la escasez de proyectiles de artillería, defensas aéreas y otras armas.

el jueves. En la región de Leópolis, uno de los mayores depósitos de gas de Europa fue atacado por misiles hipersónicos «Kinzhal», provocando un aumento en los precios del gas en la UE, según Bloomberg. «Cada uno de nuestros vecinos en Europa, cada uno de nuestros otros socios, ve cuán crítica es la necesidad de defensa aérea de Ucrania», subrayó Zelenski. Si a Rusia se le permite continuar haciendo esto, advirtió, equivaldrá a emitir «una licencia global para el terrorismo». «Putin ha estado intentando destruir nuestra industria energética por tercer año. Tiene objetivos completamente civiles, intenta acabar con la vida de la gente. Queremos romper consusintenciones», concluyó el presidente.

Ucrania espera recibir 7 baterías del sistema moderno de defensa aérea Patriot lo antes posible y está considerando alquilarlas, según reveló el ministro de Asuntos Exteriores, Dmytro Kuleba, en una entrevista al Washington Post. El jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores reveló que su equipo encontró más de 100 baterías Patriot «libres», incluso en países vecinos. Kyiv ha identificado cuatro países de Europa y Asia que tienen Patriots que podrían ser transferidos a Ucrania de inmediato, informó.

También espera que Estados Unidos pueda superar por fin el bloqueo de la asistencia militar en su Congreso.

#### Análisis

#### Una guerra de desgaste permanente

#### David R. Marples

#### Trasla ocupación de Avdivka, ¿cree que el Ejército ruso ha recuperado la iniciativa?

Creo que muchas suposiciones sobre esta guerra son hipotéticas y buscan respuestas donde en realidad no las hay. Adviivka está a medio camino entre Donetsk y Horlivka, que han estado bajo control separatista durante nueve años. Su ocupación es un paso menor en una zona bajo control principalmente ruso. La guerra es ahora de desgaste, ambos bandos han cavado sus trincheras y las ganancias son pequeñas y muy costosas. Debemos recordar que Rusia sólo ha capturado una ciudad importante en Ucrania, que fue Jersón. Y los ucranianos lograron recuperarla.

#### ¿La falta de municiones impedirá que el Ejército ucraniano lance una contraofensiva esta primavera?

Sí, no veo cómo es posible en este momento ningún tipo de ofensiva por parte de Ucrania. Las defensas son demasiado seguras y cualquier avance traería pérdidas catastróficas. Pero Ucrania puede seguir debilitando a la flota rusa del mar Negro, y las ciudades fronterizas rusas ya no son seguras, como lo ilustra Belgorod.

#### ¿Qué opina de los recientes cambios en el mando militar ucraniano?

Irónicamente, Oleksandr Syrskyi recibió su entrenamiento militar en Rusia y nació en Rusia. Anteriormente fue comandante de las fuerzas terrestres ucranianas y tenía mucha experiencia. No sé si la destitución de Zaluzhny fue resultado de algún altercado con Zelenski, pero sus declaraciones públicas fueron menos optimistas de lo que el presidente hubiera deseado. El ejército ucraniano ha mejorado considerablemente como fuerza de combate en una década.

David R. Marples es profesor de la Universidad de Alberta (Canadá) INTERNACIONAL 21



Kate Gallego, la alcaldesa de Phoenix, tras la sentencia del Tribunal Supremo de Arizona

# Arizona: el aborto solo si la madre puede morir

El Tribunal Supremo estatal restaura una ley del siglo XIX que penaliza con cárcel la interrupción en casos de violación e incesto

Anderson Simanca. WASHINGTON

Un nuevo paso en dirección al endurecimiento de las medidas contra los derechos reproductivos se ha activado en Estados Unidos en plena campaña electoral. Los abortos pronto serán ilegales en Arizona, excepto en casos donde la vida de la persona embarazada esté en riesgo. Asílo ha dictaminado el Tribunal Supremo del Estado, que respaldó seguir con una ley restrictiva sobre el aborto que data de la década de 1860.

Desde diciembre de 2022, se ha permitido alos médicos de Arizona realizar abortos hasta las 15 semanas de embarazo, según la interpretación de las leyes estatales por parte de un tribunal inferior. Pero la Corte Suprema del Estado ahora dice que Arizona debería seguir una ley que prohíbe el aborto en casitodos los casos. No hace excepciones para violación o incesto y castiga con dos a cinco años de pri-

sión la realización de un aborto.

En el fallo, los jueces escribieron que suspenderán la aplicación durante 14 días, posiblemente más, permitiendo que los abortos continúen durante ese tiempo. Planned Parenthood Arizona, el proveedor de abortos más grande del Estado, ha dicho que planea continuar brindando abortos mientras se lo permitan y que buscarán como intentar revertir la medida a nivel legal.

Al tiempo que esto avanza, ya

#### Trump se desmarca del veto judicial

El expresidente de Estados Unidos y precandidato republicano Donald Trump (2017-2021) se desmarcó de la decisión del Tribunal Supremo del Estado de Arizona de prohibir el aborto en casi todos los casos y consideró que ha ido demasiado lejos. Trump opinó ante la prensa que la gobernadora de Arizona, la demócrata Katie Hobbs, y otras personas van a devolver la situación a un «ámbito razonable». «Eso se arreglará. Como saben se trata de los derechos de los Estados», dijo a su llegada a Atlanta (Georgia), donde participó en un acto de recaudación de fondos. Arizona se unió así a las casi dos docenas de Estados que han prohibido y restringido el acceso al aborto desde que el Tribunal Supremo de EE UU tumbó en 2022 la sentencia «Roe contra Wade», que protegía el aborto a nivel federal. Esta misma semana, Trump opinó que la legalidad del aborto debería quedar en manos de cada Estado.

está en marcha un esfuerzo para incluiruna medida en las papeletas de votación de 2024 que consagraría los derechos al aborto en la constitución del Estado.

Por su parte, el presidente demócrata Joe Biden criticó la prohibición de Arizona en un comunicado, instando al Congreso a aprobar protecciones federales al aborto. «Millones de arizonenses pronto vivirán bajo una prohibición de aborto aún más extrema y peligrosa, que no protege a las mujeres incluso cuando su salud está en riesgo o en casos trágicos de violación o incesto», dijo. «Este fallo es el resultado de la agenda extrema de los funcionarios republicanos electos que están comprometidos a arrebatar la libertad de las mujeres».

La vicepresidenta Kamala Harris -que hace campaña por todo el país con este tema como bandera de cara a las elecciones de noviembretiene previsto viajar a Tucson hoy para un evento centrado en la «libertad reproductiva». Es el segundo viaje de Harris a Arizona este año para impulsar la ampliación del acceso al aborto. No está claro todavía que el Gobierno haga algo más allá de la retórica electoral.

Esta decisión llega poco más de una semana después de que la Corte Suprema de Florida decidiera permitir que la prohibición de 6 semanas de ese Estado entre en vigor el 1 de mayo, y un día después del anuncio del expresidente Donald Trump de que el aborto debería ser decidido por los Estados, lo que enfureció a algunos de sus seguidores antes de las elecciones de 2024. De hecho, esa posición más «suavizada» de Trump le está costando más críticas de las esperadas al interior de su partido. El senador republicano de Carolina del Sur, Lindsey Graham, por ejemplo, se sumó a otros conservadores que creen que el exmandatario debería mantenerse firme sobre el aborto.

Trump respondió diciendo que las prohibiciones federales del aborto no son populares entre los votantes y podrían costarle a los republicanos elecciones, incluyendo su enfrentamiento de noviembre con el presidente Joe Biden, quien ha convertido los derechos al aborto en el centro de su campaña. «Personas como Lindsey Graham, que son implacables, están entregando a los demócratas su sueño de la Cámara, el Senado y quizás incluso la Presidencia», respondió Trump en Truth Social.

Este tema tiene detrás el antecedente de 2022, cuando el Supremo revirtió devolvió las decisiones sobre el aborto a los Estados, lo que resultó en un mosaico de leyes en todo el país.

Catorce Estados prohíben el aborto con excepciones muy limitadas, según el Instituto Guttmacher, un grupo que apoya esta práctica. Otros 15 Estados protegen los derechos al aborto de diversas maneras, según datos de la misma organización. La incertidumbre sobre el futuro de los derechos al aborto hallevado a una mayor movilización tanto de defensores como de opositores de estas políticas. Este panorama fragmentado ha generado tensiones sociales y políticas significativas.

Los demócratas, por ejemplo, se burlaron del intento de Trump de equilibrar la cuerda floja en el aborto, diciendo que sólo está fingiendo oponerse a una prohibición nacional. «Si Donald Trump es elegido y los republicanos en el Congreso ponen una prohibición nacional del aborto sobre el escritorio resolutivo, Trump la firmará en ley», dijo Biden en un comunicado.

22 INTERNACIONAL
Viernes. 12 de abril de 2024 • LA RAZÓN

#### Radar



Truong My Lan durante el juicio en la Corte Popular de Ho Chi Minh City, la capital de Vietnam

#### Escándalo

## Condenada a muerte por el mayor fraude en la historia de Vietnam

Truong My Lan es una de las empresarias inmobiliarias de más éxito

M.Sánchez-Cascado. HONG-KONG

La magnate inmobiliaria vietnamita Truong My Lan fue condenada a muerte el jueves, después de que un tribunal declarara que es culpable de malversación, soborno y violación de la normativa bancaria, en un juicio por fraude en el que fue acusada de saquear más de 12.500 millones de dólares - casi el 3% del PIB de Vietnam en 2022- de un banco, utilizando cientos de empresas ficticias.

En un juicio de cinco semanas celebrado en la ciudad de Ho Chi Minh y que ha conmocionado al país, Lan, de 67 años, fue acusada junto con decenas de personas más de orquestar un fraude masivo perpetrado en el Saigon Commercial Joint StockBank(SCB), que drenólos ahorros e inversiones de decenas de miles de personas. En este mediático proceso han participado cientos de juristas, se han presentado toneladas de pruebas y se ha citado a declarar a miles de personas. Los fiscales solicitaron la pena de muerte para la multimillonaria - casada con el inversor hongkonés Eric Chu, también procesado-debido a la gravedad del delito, que afectó al corazón de la industria financiera de Vietnam.

La familia Lan fundó la empresa Van Thing Phat (VTP) en 1992, después de que el pais abandonara su economía estatal en favor de un enfoque más orientado al mercado y abierto a los extranjeros. Con el tiempo, VTP se convirtió en una de las promotoras inmobiliarias más prósperas nacionales, con proyectos que incluían edificios residenciales de lujo, oficinas, hoteles y centros comerciales. Todo ello la convirtió en una pieza clave de la industria financiera vietnamita.

Asimismo, en 2011 impulsó la fusión de SCB, en dificultades, con otros dos bancos, «una estrategia que le sirvió para retirar dinero en efectivo, malversarfondos y financiar sus negocios personales a través de empresas fantasma», alegó un juez, según los medios de comunicación estatales. De acuerdo con los documentos gubernamentales, fue propietaria indirecta de más del 90% de la entidad, acusación que ella negó, y aprobó miles de préstamos a empresas fantasma, que finalmente fueron a parar a sus manos, según informó el medio de comunicación estatal VNEx-

En su declaración final afirmó que fue una «insensata» por adentrarse en el sector bancario press. Al parecer, en su declaración final la empresaria expresó un profundo remordimiento: «Fui una insensata al aventurarme en el duro mundo de los negocios, en un sector bancario que no domino», lamentó.

Esta sentencia, que también incluye 40 años de cárcel y la obligación de indemnizar al banco con 27 millones de dólares, es inusualmente estricta para una mujer condenada por un delito financiero en Vietnam, y se especula con que es un intento de recuperar todo el dinero posible de la acusada.

El arresto de Lan en octubre de 2022 fue uno de los más sonados de una campaña anticorrupción que se recrudece. En los últimos años, la política vietnamita se ha visto afectada por la campaña «Blazing Furnace» (Horno ardiente) y, de hecho, el ex presidente Vo Van Thuong presentó su dimisión en marzo tras verse implicado en la misma operación. Este proceso conmocionó a la nación, ya que la magnitud de la estafa suscitó dudas sobre si otros bancos o empresas cometieron errores similares, lo que empañó las perspectivas de Vietnamy puso nerviosos a los inversores extranjeros en un momento en el que el país trata de posicionarse como el lugar ideal para las empresas.

#### Opinión

#### Fracaso exterior de Noboa

#### Alejandro G. Motta

a Organización de Estados Americanos (OEA) firmó una declaración conjunta para condenar «la intrusión» y los «actos de violencia perpetrados en contra de la integridad del cuerpo diplomático mexicano» por parte del Gobierno ecuatoriano que preside Daniel Noboa. La acción se hizo con el propósito de capturar al exvicepresidente de la República Jorge Glas -aliado de Rafael Correacondenado por los delitos de asociación ilícita (2017) y cohecho agravado (2020) en conexión con la trama Odebrecht.

Desde el punto de vista diplomático, el presidente ecuatoriano cometió un grave error; se equivocó y sienta un precedente preocupante. El respeto a las leyes internacionales no puede ser objeto de flexibilización. Lo ocurrido en la Embajada de México en el Ecuador podría estimular a otros países de la región y, so pretexto de combatir a la corrupción, una incur-

#### Confía en rentabilizar su popularidad interna en un referéndum

sión del mismo estilo. Sin embargo, Noboa gana en la política interna doméstica. El próximo domingo 21 de abril, los ecuatorianos acudirán a las urnas para participar en la consulta popular y referéndum convocado por el mismo presidente ecuatoriano. Las once preguntas del plebiscito abordan temas como el combate a la delincuencia y la inseguridad, el empleo y la justicia. El 80% de los ecuatorianos aprueban la gestión de Noboa después de tres meses de mandato. Ciertamente, un número envidiable para el resto de los líderes en América Latina. Así, el primer mandatario se vio con la fuerza necesaria para dar un «golpe en la mesa». A pesar de su derrota diplomática, Noboa se asegura estimular el voto a su favor en el próximo plebiscito. En un país polarizado, quien gana más es este joven mandatario que apuesta a convertirse en una estrella al estilo Bukele.

El dato

36%

suben los pasajeros de la alta velocidad ferroviaria

La alta velocidad ferroviaria fue en febrero el modo de transporte con mayor crecimiento, un 36,2%, hasta sumar 2,7 millones de viajeros, según las cifras que ha publicado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE). 2,7 millones de viajeros en febrero



La empresa



La aseguradora de salud Sanitas, del grupo británico Bupa, obtuvo un beneficio operativo de 210 millones de euros en 2023, un 2% más que el año anterior, al tiempo que facturó 2.637 millones de euros, un 12 % más. La balanza



La gasolina toca su precio más alto en seis meses: 1,66 euros el litro. Acumula tres repuntes consecutivos y se encarece un 0,9% respecto a la semana anterior. El diésel, por su parte, sube por segunda semana, esta última con un incremento del 0,64%, hasta 1,551 euros.



Repsol ha completado la construcción de la que es su mayor planta fotovoltaica hasta la fecha, Frye Solar, de 637 megavatios (MW), en Estados Unidos, de la que 570 MW ya están en operación. Situada en Texas, consta de casi un millón de paneles solares.

Inma Bermejo. MADRID

a inflación ha hecho mella en todas las partidas del hogar, pero especialmente en la cesta de la compra. Según un informe de Kantar Worldpanel, la cesta básica de la compra, formada por aceite, arroz, café, detergente, galletas, entre otros productos, se ha encarecido un 47% en los últimos cuatro años. Es decir, una compra que en 2019 costaba 100 euros, en 2023 rondaba los 150 euros.

Para evitar que el presupuesto destinado a alimentación se dispare, las familias han entrado en modo ahorro, comparando precios, buscando ofertas y, sobre todo, renunciando a las marcas. Ante la inflación de este último año, que ha afectado principalmente a los segmentos de la alimentación (11,9%) y las bebidas (8,9%), el consumidor se ha intentado proteger con la marca del distribuidor, más conocida como marca blanca, impulsada también por las propias cadenas de supermercados. «Ya supone la mitad del gasto de la cesta de la compra de los españoles, con Lidl, Mercadona y Dia, en este orden, convertidos en sus principales estandartes, principalmente en droguería, donde alcanza el 58% y en alimentación (54%)», revela Kantar.

Sin embargo, solo el 10% de las cestas son exclusivas de marca del distribuidor, seguidas por un 30% de las de marca de fabricante, dado que las primeras están en tendencia ascendente, las segundas descienden, pero la mayoría (60%) combinan ambas y determinan cestas variadas donde «no todo es precio». De este modo, el formato, el envase o el uso que se vaya a dar a ese producto siguen pesando «enormemente» en la compra.

Se ha encarecido un 47% desde 2019. La marca blanca supone la mitad del gasto de la cesta, con Lidl, Mercadona y Dia a la cabeza

## La cesta de la compra se dispara de 100 a 150 euros en cuatro años



Las ofertas están presentes en el 34% de las cestas de la compra

El ahorro también pasa por aprovechar al máximo las promociones que ofrecen las diferentes cadenas de supermercados. Aldi, Lidly Carrefour fueron las que más aumentaron sus ofertas entre 2019 y 2023, elevándolas un 62%, un 23% y un 11%, respectivamente. No obstante, aunque ocupa el tercer lugar en el podio de incrementos, Carrefour lidera en promociones, con un peso del 30,7% sobre el conjunto de sus ventas en los últimos cuatro años.

El estudio detalla que las ofertas están presentes en el 34,3% de las cestas de compra frente al 33,9% de 2019, siendo el «precio especial» la oferta favorita de los consumidores (34,8%). En cuanto alas categorías que están mostrando una mayor actividad promocional destacan la protección e higiene femenina (25,4%), las papillas y harinas (24,4%), los detergentes y el aceite (23,5% en ambos casos). No obstante, las mayores alzas se registraron en protección e higiene femenina (+58%), aceite (57%) y papillas y harinas (+53%).

En otros casos, las ofertas están condicionadas a las tarjetas de fidelidad, que ya están presentes en uno de cada cinco actos de compra. El análisis de Kantar también revela la conexión de la marca del distribuidor con la promoción. Mientras las promociones de marcas del distribuidor han crecido un

#### Las promociones de marcas blancas han crecido un 27% ; las de fabricantes han caído un 11%

27% en el periodo 2019-2023, las de marcas de fabricantes han decrecido un 11%.

El estudio también pone de manifiesto un cambio en la forma de hacer la compra: el consumidor acude menos (2,8 veces por semana). Las compras anuales por hogar han pasado de 238 en 2019 a 231 en 2023. La caída es aún mayor si se compara con 2014, cuando ascendían a 264. En cuanto al tamaño de la compra, las cestas pequeñas son mayoritarias (54%), aunque pierden peso respecto a 2019 (56%) y 2014 (60%); las medianas ocupan el segundo lugar (26%) y las grandes suponen el 20%. Asimismo, el cliente orienta su compra hacia hipermercados y supermercados (75%) en detrimento del canal tradicional -frutería o charcutería-(17%).

24 ECONOMÍA

Viernes. 12 de abril de 2024 • LA RAZÓN

## El Gobierno apela a los caseros para solucionar el problema del alquiler

La ministra pide a los pequeños propietarios que arrienden sus viviendas a precios asequibles

#### R. L. Vargas. MADRID

La solución del Gobierno al problema de la vivienda pasa en parte por algo ajeno a su control: la buena voluntad de los caseros para que alquilen sus viviendas. La ministra del ramo, Isabel Rodríguez, afirmó ayer que necesitan «a todos los pequeños propietarios de vivienda en alquiler, que son el 95% del mercado» para que arrienden sus casas de forma asequible. Es decir, con rentas que no supongan más del 30% de los ingresos de los inquilinos. «El Gobierno va a trabajar en aportar certeza, seguridad jurídica y garantías para que pongan más vivienda en alquiler asequible», aseguró Rodríguez.

La petición de la ministra llegó tras una reunión en Moncloa con promotores y banca en la que, junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abordó la problemática del acceso a la vivienda en España y cómo solucionarla con ayuda del sector privado.

En la reunión, que la ministra aseguró que ha sido muy productiva, el Gobierno trasladó al sector el gran esfuerzo que va a realizar para lograr su objetivo de promover 184.000 viviendas sociales esta legislatura y le pidió que contribuya a ese esfuerzo. El Ejecutivo trasladó a la banca y al sector inmobiliario la gran cantidad de recursos que van a poner para promover vivienda, y que ronda los 8.000 millones de euros, y que está trabajando para que haya fondos «Next Gen» más allá de 2026 para mantener un esfuerzo inversor en el sector que se han comprometido a sostener.

Rodríguez también reseñó que el Ejecutivo va a introducir cambios normativos para agilizar la construcción de vivienda. En este sentido, recordó que el Consejo de Ministros ha enviado al Congreso de los Diputados para su tramitación la modificación de la Ley del Suelo, para que trabas burocráticas no sean obstáculo para promover vivienda. También destacó que se van a llevar a cabo de forma inmediata cambios legales con el objetivo de modernizar y agilizar las licencias rápidas, la gestión urbanística, introducir las nuevas técnicas constructivas –especialmente en industrialización–y factores de sostenibilidad.

#### ¿Amenaza a Madrid?

La reunión vino precedida de unas confusas declaraciones de Rodríguez sobre las áreas de alquiler tensionadas y la posibilidad de que el Gobierno pudiera actuar en ellas sin autorización autonómica como fija la Ley de Vivienda.

«Cuando se declara una zona tensionada, el Gobierno puede intervenir de manera diferenciada con otras zonas. Si ellos no lo hacen, yo intervendré de manera diferenciada con las zonas que cumplan con la ley, no con otras zonas», dijo textualmente en un momento de una entrevista en la Cadena Ser en el que estaba hablando de la Comunidad de Madrid y de estas áreas.

La afirmación dio pie a varias preguntas aclaratorias al respecto en la rueda de prensa que ofreció tras la reunión en Moncloa. La ministra de Vivienda explicó entonces que para que el Consejo de Ministros pueda declarar una zona tensionada, han de ser las comunidades autónomas las que lo soliciten. «Para poder hacerlo, necesitamos primero la disposición de la Comunidad de Madrid», dijo. Por ello, la ministra hizo «un llamamiento a que ejerza su competencia y asuma las leyes y, sobre todo, que atienda a la ciudadanía. La presidenta de la Comunidad Madrid debería atender la vida de los madrileños».



Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE)

## El BCE mantiene tipos, pero abre la puerta a un recorte

Lagarde asegura que hay consejeros que han pedido reducir ya el 4,5% actual

#### Mirentxu Arroqui. BRUSELAS

El Banco Central Europeo decidió ayer mantener los tipos de interés en el 4,5%, a pesar de la debilidad económica de la zona euro. Esta es la quinta vez que la institución monetaria deja el precio del dinero sin ningún cambio, después de un periodo de diez alzas consecu-

tivas para luchar contra la inflación, pero por primera vez, la entidad monetaria deja la puerta abierta a un recorte. «Si la evaluación actualizada del Consejo de Gobierno de las perspectivas de inflación, la dinámica de la inflación subyacente y la intensidad de la transmisión de la política monetaria reforzase en mayor medida su confianza en que la inflación está convergiendo hacia el objetivo de forma sostenida, sería apropiado reducir el actual nivel de
restricción de la política monetaria», asegura el comunicado difundido por la entidad, que también ha eliminado la expresión de
que los actuales niveles de tipos de
interés deben «ser mantenidos
durante un tiempo lo suficientemente largo». Unas palabras que
se habían repetido comunicado
tras comunicado durante meses.

En rueda de prensa, la presidenta de la entidad, Christine Lagarde, no quiso comprometerse sobre los próximos movimientos, pero todo indica que la primera bajada de los tipos de interés llegará en junio. La propia Lagarde reconoció que una minoría de los miembros del Consejo de Gobierno creían que ya había llegado el momento de dar este paso, pero que la gran mayoría prefiere esperar hasta junio, cuando habrá más datos. La entidad monetaria no quiere dar pasos en falso y necesita recopilar más información como la evolución de los salarios, los márgenes empresariales y los acontecimientos geopolíticos. Lagarde no quiso dar pistas sobre si la previsible reducción de los tipos de interés en junio marcará una nueva senda decreciente y recortes sucesivos o después habrá una nueva pausa.

Los últimos datos suponen una importante presión para la entidad. La inflación de la zona euro se situó en el mes de marzo en el 2,4% interanual, dos décimas por debajo de la subida de febrero. LA RAZÓN • Viernes. 12 de abril de 2024



La implementación del nuevo modelo implica problemas y riesgos, pero dinamizará completamente el sector



#### Jorge de la Vega

a irrupción de la inteligencia artificial generativa ha marcado un punto de inflexión en la manera en que concebimos y ejecutamos la función de compras en las empresas. Este avance tecnológico ha desatado una ola de transformación que está redefiniendo los procesos tradicionales, llevando la eficiencia y la agilidad a niveles sin precedentes. Primero, en las grandes compañías, y no tardando mucho, en el resto del tejido empresarial.

En Aquanima Grupo Santander fuimos pioneros cuando nos aventuramos en el terreno de la inteligencia artificial hace ya casi tres años (se dice pronto). En ese momento, no había precedentes en el sector, ni existían casos de éxito sobre los que poder basarnos. Entendíamos que las empresas líderes para poder, de verdad, abanderar el camino hacia la innovación de la función de Compras, tenían el deber de ser «banco de pruebas como en la Fórmula 1» y atreverse a invertir en tecnologías avanzadas. Para que, posteriormente, el resto de las empresas pudieran hacer uso de ellas.

Hoy lideramos la conversación. Y lo hacemos con resultados tangibles obtenidos durante este tiempo mediante el uso de la IA y de la IA Generativa (en este último año), a través de nuestro doble role de función de compras de Grupo Santander y consultora global de servicios estratégicos de «procurement». Posición privilegiada que nos proporciona una Opinión

## La IA impulsa una nueva era en la función de compras de las empresas

El enfoque de Autoservicio o Autonomous Sourcing proporciona más agilidad, transparencia y eficiencia

«En Aquanima creemos

que las empresas líderes

deben marcar el camino»

ventaja competitiva significativa respecto al resto de compañías del mercado.

Junto a uno de nuestros partners digitales, Globality, Scale Up ubicada en Silicon Valley, hemos desarrollado el nuevo concepto del Smart Model de Compras. Un modelo que surge de la clara apuesta por la contri-

bución de valor a Santander y resto de empresas del Grupo, a través de esta revolucionaria tecnología.

ElejecentraldelSmart Model de Aquanima es

un «Comprador Virtual (Bot)» disponible 24/7, capaz de asistir a todos los usuarios de Santander, en todo el proceso de compras, en cualquiera de las geografías donde el Grupo opera. Este enfoque de «Autoservicio o Autonomous Sourcing» redefine la experiencia de compra, proporcionando más agilidad y transparencia, al tiempo que aumenta la eficiencia. Además. desde la perspectiva de los CFO, el «Autonomous Sourcing» permite gestionar más gastos con los mismos recursos, lo que se traduce en eficiencias que impactan directamente en el P&L.

En Aquanima estamos convencidos de que el futuro (para nosotros ya presente) de las compras pasa por el «Autonomous Sourcing o Abastecimiento

Autónomo». Y no solo nos basamos en la experiencia y los logros conseguidos en estos casi tres años. Gartner también respalda esta visión en su informe «Hype Cycle for Procurementand Sourcing Solutions, 2023», señalándolo como uno de los detonantes para la innovación del sector por aumentar la capacidad, velocidad y agilidad de los departamentos de compras.

Sin duda, la IA Generativa y su «Autonomous Sourcing» son elementos transformadores que han llegado para quedarse en el sector. No obstante, como todo proyecto de transformación, su implementación implica desafíos significativos en términos de cambio cultural para las empresas. Por ello, es fundamental contar con un programa integral de transformación que contemple tanto los aspectos técnicos del despliegue e integración de una plataforma de compras asistida con GEN AI, como un metodológico y cuidado plan de comunicación, adopción y entrenamiento de esta nueva forma de trabajar en Compras.

Hacer algo por primera vez supone un gran reto, lo sabemos. Somos un selecto y reducido número de empresas las que hemos apostado por dar ese primer paso y ya contamos con casos de uso reales. Pero, como decía antes, en Aquanima creemos que las empresas líderes tenemos la obligación de marcar el camino tanto para otras empresas (de tamaños y sectores diferentes), como para el sector en general. Por eso, junto a Santander, nos hemos posicionado como un punto de referencia en esta (r)evolución de la función. Impulsándola más allá de lo meramente operativo, para convertirla en motor fundamental de crecimiento y eficiencia empresarial que todas las corporaciones demandan hoy, dado el momento socioeconómico global en el que nos encontramos.

Jorge de la Vega es CEO de Aquanima-Grupo Santander 26 ECONOMÍA

Viernes. 12 de abril de 2024 • LA RAZÓN

#### Claves para posicionar a España como referente en innovación tecnológica

Alfonso Casas. MADRID

Un año más, LA RAZÓN organizó esta semana una mesa redonda sobre startups en colaboración con Startup Valencia (Asociación del ecosistema startup de la Comunidad Valenciana), con el lema «Claves para posicionar a España como referente en innovación tecnológica». En la misma, se abordaron aspectos sobre cómo las grandes organizaciones, con modelos de negocio ya consolidados, entienden la innovación y necesitan de la sabia nueva de emprendedores y startups.

Lamesa, celebrada en la sede del periódico de Madrid, tuvo como moderadora a la periodista especializada Arantxa Herranz, quien durante aproximadamente hora y media condujo la mesa de debate. En la misma participaron Alejandro Banegas, vicepresidente y responsable de Partners Digitales de MasterCard España; Ana Faba, subdirectora general adjunta de Transformación de negocio de Mutua Madrileña; Valle del Águila, Startups director de Microsoft EMEA; y Nacho Mas, CEO de Startup Valencia.

Fueron muy numerosos e interesantes los temas abordados en la misma, destacando especialmente la importancia de la conexión y sinergias que deben existir entre las grandes empresas y las startups. También se habló de las claves para posicionar a España como referente en innovación tecnológica, la necesaria colaboración público-privada para fomentar la creación de nuevas startups, las inversiones, así como la necesidad de apostar por la educación para propiciar que haya más talento y desarrollo tecnológico en favor de la supervivencia de las empresas.

#### Innovación como eje central

Arantxa Herranz, como moderadora, abría el turno de debate preguntando sobre cómo adoptan la innovación cada una de las compañías presentes. Según palabras de Alejandro Banegas, de MasterCard, «tenemos un compromiso máximo con la innovación, ya que es el motor que mueve a toda la compañía y que nos ha permitido transformarnos en una organización que opera a nivel mundial en más de 200 países, siendo líderes allí donde estamos desplegados». El directivo señalaba que la innovación y la transformación digital han sido claves para facilitar la vida a comercios y usuarios que en su día a día ejecutan transacciones financieras.



De izquierda a derecha, Valle del Águila, Nacho Mas, Ana Faba y Alejandro Banegas, los participantes en la mesa

## Startups: el «plus» de talento que necesitan las empresas

LA RAZÓN, en colaboración con Startup Valencia, organiza un debate sobre este nuevo modelo económico

Ana Faba, de Mutua Madrileña, destacaba que la compañía no solo dispone de un equipo 100% dedicado al área de innovación, sino que tiene ésta embebida en todas las áreas de la organización a través de la cultura, lo que les permite seguir creciendo. La innovación es parte de el ADN de la compañía, cuyo éxito se debe en gran medida a esa colaboración llevada a cabo con otras empresas y startups. La directiva recuerda que Mutua Madrileña es patrocinadora de eventos prestigiosos como el South Summit, a lo que añade que «hace año y medio lanzamos un fondo de Venture Capital dotado de hasta 30 millones de euros para realizar inversiones en startups. Gracias a esta colaboración, podemos seguir transformándonos, creando nuevas propuestas de valor, desarrollando nuevas líneas de

negocio, así como ofreciendo el mejor servicio a los mutualistas para ser líderes en el sector y adquirir el talento que busca la compañía», puntualizaba Faba.

Para la representante de Microsoft, la innovación está en el ADN de la compañía, de manera que nunca han tenido que integrarla en los procesos, ya que está presente en todos ellos. Así lo corrobora Valle del Águila, Startups director de Microsoft EMEA, quien destaca que «cualquier startup, por pequeña que sea, depende hoy en día de la Inteligencia Artificial para poder innovar, crear nuevas soluciones, así como escalarlas para que sean aprovechables en todas las partes del mundo». Sobre las startups opina que son un ecosistema ágil e inspirador que sabe reaccionar muy rápido a los cambios. «De alguna

ECONOMÍA 27 LA RAZÓN • Viernes. 12 de abril de 2024



talento y la integración posterior en las corporaciones». Además, cuanto más cerca estén las empresas de las startups y de los proyectos disruptivos, mejor les irá con los desarrollos corporativos. «Pagamos impuestos y generamos riqueza, con lo que estamos encantados de aportar negocio y valor al sistema», destacó Mas en una de sus intervenciones.

#### La cuna del talento

A lo largo del debate, los participantes coincidieron en aspectos como el hecho de que las startups son las principales aceleradoras del desarrollo de las grandes empresas. De hecho, todas ellas acaban integrando soluciones tecnológicas que previamente han sido desarrolladas por startups. Fruto de esta integración es cómo surgen modelos de negocio con una altaviabilidad. Es el caso de Mutua Madrileña que, según palabras de Ana Faba, «cuando hacemos una inversión e integramos una startup, traemos talento a la organización para transformarnos más rápido y ser capaces de adoptar todas las nuevas tecnologías, algo que a una gran empresa le suele llegar a costar más más tiempo».

En la misma línea se mostró Alejandro Banegas en representación de MasterCard España, quien opina que «apoyarnos en las startups nos permite adaptar procesos y poner foco en determinadas áreas de negocio donde estamos investigando. Es enriquecedor estar muy cerca de ellas por su gran agilidad a la hora de acometer proyectos».

Valle del Águila, de Microsoft EMEA, afirmó al respecto que «apoyamos el mundo startup desde dos puntos de vista clave. Por un lado, con la tecnología, ofreciendo todo nuestro portfolio de productos y servicios de forma gratuita, desde el clásico Excel, a la herramienta más avanzada de inteligencia artificial. Después, las apoyamos en la comercialización («go to market»), para que tengan una buena estrategia de marketing y pueden llegar a comercializarla».

Del lado de las startups, Nacho Mas destaca que «los emprendedores tenemos claro que estas grandes empresas nos aportan mucho valor, como es posible ver en eventos tecnológicos internacionales como VDS, que cada año reúne en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia a las startups, inversores y corporates más destacados del mundo. Promovemos actividades y acciones que faciliten la interconexión entre los diferentes agentes, ya sean univer-









Apoyarnos en las

áreas de negocio»

Vicepte. y responsable de partners

digitales de MasterCard España

Alejando Banegas

startups nos permite

enfocarnos en nuevas



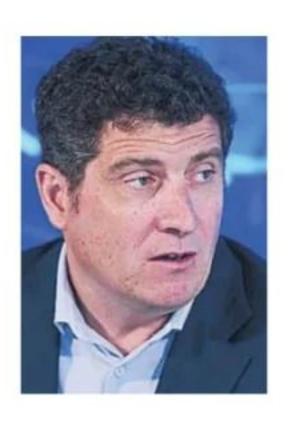



Las empresas deben acercarse a las startups para saber lo que está pasando»

Nacho Mas CEO de Startup Valencia

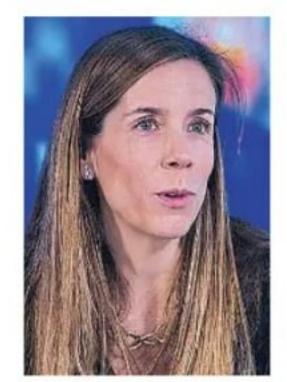



Mutua Madrileña tiene embebida la innovación en todas sus áreas de negocio»

#### Ana Faba

Subdirectora general adjunta de transf. de negocio de Mutua Madrileña



A modo de conclusión, los asistentes coincidieron en afirmar que

tes para fomentar la innovación, ya que estamos por delante de muchos países de Europa. «Dentro del ecosistema español, tenemos la ventaja de que a pesar de no contar con grandes fondos de inversión capital riesgo, la forma de crecer o acceder a mercados por parte de las startups es a través de las colaboraciones con las compañías. Es una relación mucha más sana, más allá de poder conseguir rondas por capital riesgo», destacó el CEO de Startup Valencia.

«Es un tema de educación de base que permita que se extienda a toda la sociedad», afirmó Alejandro Banegas, quien destacó que «la dinamización de ecosistemas que ofrecen organizaciones como Startup Valencia permite identificar proyectos comunes con programas para que España pueda ser un referente en innovación. Vemos ejemplos claros en los clusters generados en torno a la innovación o las energías renovables. El que existan grandes inversiones genera que haya muchas empresas que aporten esa cadena de valor relacionada con la inversión directa y económica», apunta el directivo.

Ana Faba añadió que «tenemos mimbres con mucho talento, así como un ecosistema de compañías, tanto nacionales como internacionales, con base en España, que están muy involucradas con las startups. La colaboración público-privada y dar mayor visibilidad de los proyectos de éxito entre corporaciones y startups nos permitirá posicionarnos mucho mejor». Por su lado, para Valle del Águila es necesario perder el miedo a crear negocios y startups: «el talento que fracasa también está supervalorado, puesto que son experiencias increíblemente válidas. Es algo que culturalmente se ha visto con malos ojos en nuestro país y tenemos que cambiarlo», concluyó.

Nacho Mas ponía el broche final a la mesa de debate animando a todos aquellos que se lanzan a emprender a que tengan ambición de pensar en grande. «No podemos permitirnos que toda la evolución tecnológica esté desarrollándose fuera de España. Tenemos que fomentar que en Europa también haya espacio para desarrollar las tecnologías del futuro. A las del presente ya llegamos tarde. Es un tema de innovar o desaparecer. La educación debería propiciar que hubiese más desarrollo tecnológico en favor de la supervivencia», comentó el CEO de este proyecto.

Nacho Más señaló también a modo de conclusión que las diferentes organizaciones y administraciones deben ser las grandes facilitadoras de nuestras startups: «Es importante que entre todos demos visibilidad a los casos de éxito que se producen en España, con una cultura y mentalidad de ser el mayor tejido empresarial de nuestro país».



Del Águila añadió además que «España es un país en el que merece la pena invertir». Microsoft está trabajando en la construcción de un nuevo data center que estará ubicado en Zaragoza y que dotará de tecnología e innovación a todas las empresas españolas, incluyendo el ecosistema de la Pyme.

Nacho Mas, CEO de Startup Valencia, tiene claro que «la innovación debe ser abierta. Solo por saber lo que está pasando, las grandes organizaciones deben aproximarse a las startups, pues es algo que tiene que ver con el

#### España, país de startups

España tiene todos los ingredien-

28 ECONOMÍA Viernes. 12 de abril de 2024 • LA RAZON

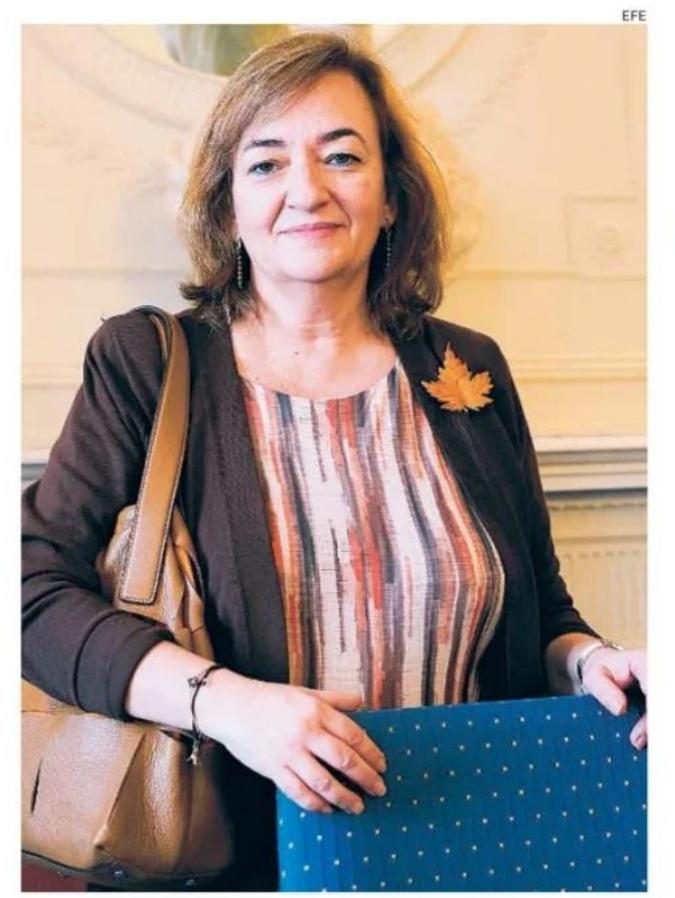

Cristina Herrero, presidenta de la Autoridad Fiscal

#### Juzgado Mercantil nº2 Alicante

Abierto plazo por 10 días para licitar, alización 25 de abril de 2023, 15:00 hor

Autos 556/19

"SIERRA DE QUIBAS I SECCION A) Y LA CUEVA

Y DEMASIA LA CUEVA": 142.741,13 euros Información: luissanchezdiez@auditiberica.es

Precio de salida de la Unidad Productiva:

JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 7 DE MADRID

Societarios Agrupados

LARAZON

**Financieros** 

#### PROCEDIMIENTO ORDINARIO 795/2021

SENTENCIA Nº 27/2024

#### FALLO.

Estimo la demanda interpuesta por la representación procesal de MIGUEL ARROYO IZQUIERDO contra. LICINIA WINE MADRID, S.L., por lo que:

I.- Declaro que MIGUEL ARROYO IZQUIERDO, en su condición de titular de la marca registrada "MUS", tiene derechos exclusivos y excluyentes sobre dicha marca o signo para distinguir productos de la clase 33, es decir, bebidas alcohólicas excepto cerveza.

II. - Declaro que Licinia Wine Madrid S.L. ha infringido la marca M2948996 "MUS".

III.- Condeno a Licinia Wine Madrid S.L. a cesar de inmediato en el uso del signo "MUSS" sólo o en combinación con otros elementos , así corno de cualquier otro que pueda considerarse confusamente similar, ya sea nombre comercial, marca, razón social, nombre de dominio, correo electrónico o perfil de cualquier red social, absteniéndose de usarlo en el futuro y adoptando las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación, en particular, la condena a que se retire del tráfico económico el producto con embalajes, etiquetas envoltorios o similares que contengan el signo MUSS y cualquier material publicitario, catálogo u otros documentos, físicos o digitales, en los que se haya materializado la violación del derecho de marca.

IV.- Condeno a Licinia Wine Madrid S.L. a pagar al actor en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por 100 de la cifra de negocios realizada con los productos ilícitamente marcados, a determinar en ejecución de sentencia, desde la fecha de notificación de la contestación a la demanda hasta, al menos, la fecha de 11/10/2023 y, en todo caso, hasta el cese efectivo de la actividad infractora.

V.- Condeno a Licinia Wine Madrid S.L. a pagar al actor las indemnizaciones coercitivas previstas en el artículo 44 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre hasta el efectivo cese de la violación de la marca en cuantía no inferior, pero si, en su caso, superior, a fijar en ejecución de sentencia, de 600 euros diarios por cada día de retraso. VI. - Condeno a Licinia Wine Madrid S.L. a que publique el fallo de la sentencia, a su costa, en el periódico de

mayor tirada nacional de su elección y en su página web www.liciniawines.com.

VII. - Condeno a Licinia Wine Madrid S.L. al pago de las costas procesales. Notifiquese la presente resolución a las partes personadas.

Dedúzcase testimonio y únase a la presente causa, registrándose el original en el Libro de Sentencias del

Esta sentencia no es firme. Contra la misma cabe interponer recurso de apelación en el plazo de veinte días (artículos 455 y ss LEC) previa la constitución y acreditación del correspondiente depósito en la cuenta de consignaciones del Juzgado.

Por esta mi sentencia, asi lo acuerdo, mando y firmo,

En Madrid, a 2 de marzo de 2024.-

Juan Carlos Picazo Menéndez, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid.

## La Airef avisa de que Sánchez incumplirá la regla de gasto

Tampoco se cree el pleno empleo prometido y deja el paro por encima del 10% hasta 2028

#### Javier de Antonio. MADRID

Las dudas se ciernen sobre las previsiones macroeconómicas. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) mostró ayer sus reservas sobre el impacto que la prórroga presupuestaria ordenada por el Gobierno puede tener en el crecimiento, la deuda y el déficit, tanto en el corto como en el medio plazo, pese a mantener el objetivo de que se alcanzará la rebaja del déficit exigida por la UE del 3% en 2024. También ha desestimado el objetivo marcado por el propio presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de alcanzar el pleno empleo durante esta legislatura, ya que no prevé que la tasa de paro se reduzca por debajo del 10% ni en 2028. Así lo constata en su «Informe sobre los presupuestos iniciales de las Administraciones Públicas para 2024», en el que ha actualizado las previsiones macroeconómicas y fiscales y sus escenarios a medio plazo.

En esta revisión ha elevado el crecimiento del PIB este año hasta el 2% por las mejores perspectivas tras lo visto durante el primer trimestre, aunque ya advierte de que en el medio plazo el avance va a ser muy limitado y apenas se elevará una décima sobre el horizonte de 2028, con un crecimiento medio que se estancará en el 1,3%. Pese a que mantiene la citada previsión de déficit del 3% para este año, no augura que la ratio continúe bajando los próximos ejercicios y estima que se estabilizará sobre esa marca a medio plazo, por lo que «se agota el margen para reducirlo sin medidas adicionales», advirtió la presidenta de la Airef, Cristina Herrero.

La Autoridad mantiene que esta estabilización del déficit en entorno del 3% se conseguirá básicamente gracias a una «mayor recaudación gracias al crecimiento económico», que compensará el mantenimiento de algunas medidas antiinflación. En concreto, cifra en casi 4.400 millones el coste de estas medidas en 2024, unas tres décimas de PIB. De cumplirse estas previsiones, España volvería este año al margen europeo de déficit, aunque incumpliría la recomendación específica formulada por la Comisión Europea en materia de gasto.

En este sentido, aunque mejora el saldo de déficit previsto para la Administración Central y la Seguridad Social, lo empeora tanto para las comunidades autónomas y las entidades locales. La Airef apunta a que el culpable es el aumento de gasto, ya que en el cierre de 2023 han tenido un incremento del déficit de tres décimas, lo que «va a dificultar» ya cualquier intento de ajuste para este año, «deteriorando su posición fiscal a medio plazo. También incidirá sobre estas cuentas el crecimiento del gasto primario neto sobre los ingresos, del 4%, por lo que se incumplirá «la recomendación específica para España de la UE, que limita el crecimiento de ese gasto muy por debajo, en el 2,6%».

Asimismo, Herrero apuntó que el crecimiento económico «no será suficiente para seguir reduciendo la ratio de deuda», que terminará en torno al 104% del PIB 2028. En cuanto a la tasa de paro, la Airef prevé que descienda hasta el 11,6% en 2024, pero proyecta una contención progresiva de esta bajada hasta el 10,3% en 2028.

#### La mitad de las facturas se paga con 20 días de retraso

#### J. de Antonio. MADRID

La morosidad ahoga a las pymes españolas. La mitad de las facturas se abonaron por encima del límite legal, con un periodo medio de pago (PMP) de casi 82 días durante el último trimestre de 2023, 20 días por encima del plazo máximo fijado por la ley 15/2010. Esta persistente morosidad ha tenido un especial impacto sobre las empresas más pequeñas, cuyo retraso de los pagos en el último año les ha supuesto un coste financiero de 2.600 millones de euros, un 50% más que en el mismo período del año anterior. Según se desprende de los datos del Observatorio de Morosidad, elaborado por Cepy-

me-con datos de Cesce e Informa D&B-, este coste financiero de la deuda comercial tiene dos componentes: la que no está en mora y la morosa. El coste de la primera ascendió a casi 1.500 millones de euros en el cuarto trimestre en cómputo anualizado y el de la segunda, rondó los 1.200 millones, un 44% más que un año antes. Este esfuerzo financiero es consecuencia de una deuda comercial del conjunto de pymes que a finales de 2023 rondaba los 177.000 millones, de los cuales, 67.800 millones corresponden a firmas medianas y los restantes 109.200 millones, a empresas pequeñas. Cepyme achaca la evolución negativa del PPM a la inflación y a la subida de tipos.

#### SACOM SERVEIS GERIATRICS, S.L. (SOCIEDAD ABSORBENTE) SERMO VALLES, S.L. (SOCIEDAD ABSORBIDA)

Se hace público que las Juntas Generales Extraordinarias y Universales de socios de las citadas sociedades, celebradas todas el día 4 de abril de 2024, aprobaron, por unanimidad, la fusión de dichas sociedades mediante la absorción por SACOM SERVEIS GERIATRICS, S.L. de SERMO VALLES, S.L., con disolución y sin liquidación de la sociedad absorbida, transmitiendo en bloque, a título de sucesión universal, la totalidad del patrimonio a la sociedad absorbente, con efectos contables desde el 1 de enero de 2024, conforme a los términos y condiciones del proyecto común de fusión suscrito por los miembros de los órganos de administración de las sociedades

La fusión se realiza de conformidad con lo previsto en el artículo 53 del Real Decreto-Ley 5/2023 de 28 de junio, al tratarse de una fusión por absorción en que la Sociedad Absorbente es titular de forma directa de todas las participaciones sociales en que se divide el capital de la Sociedad Absorbida, considerándose como un supuesto de fusión por absorción de sociedades integramente participadas, pudiendo acogerse, por tanto, al procedimiento simplificado de las fusiones

Se hace constar el derecho que asiste a los socios y acreedores de ambas sociedades a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los balances de fusión en los términos del artículo 10 del Real Decreto-Ley 5/2023, documentos que están a disposición de los interesados en el domicilio social de las mismas, donde podrán consultarlos o solicitar su entrega o envío gratuito.

Lo aquí expuesto se pone de igual modo en conocimiento de los trabajadores, para el ejercicios de los derechos que legalmente les corresponden. Así como, se hace constar el derecho de protección que los acreedores de las sociedades que se fusiona podrán ejercitar, especialmente lo previsto en los artículos 12 y 13 del Real Decreto-Ley 5/2023 que regula las modificaciones estructurales.

Les Franqueses del Valles, 4 de abril de 2024. Administradora única, Maria del Mar Torrado Palacios LA RAZÓN • Viernes. 12 de abril de 2024

|          | IBEX 35<br>Madrid | 9      | CAC 40<br>París |               | TSE 100<br>Londres | DAX<br>Fráncfort | Nueva Yo   |        | NASDA                   |        | NIKKEI<br>Tokio | PETRÓLE<br>Brent | 0          | EURÍBOR<br>12 meses |          | ORO<br>Dólar/onza |             |
|----------|-------------------|--------|-----------------|---------------|--------------------|------------------|------------|--------|-------------------------|--------|-----------------|------------------|------------|---------------------|----------|-------------------|-------------|
| Cotiz.   |                   |        | 8.023,74        |               | 7.923,80           |                  | 38.459,08  |        | Nueva York<br>18.307,98 |        | 39.442,63       | 89,92            |            | 3,689               |          | 2.343,81          | Cotiz.      |
| )ía      | -1,16%            | _      |                 |               | -0,47%             | -0,79%           | -0,01%     | ~      | 1,65%                   | _      | -0,35%          | -0,56 %          | <b>V</b>   | -0,16%              | <b>V</b> | 0,46%             |             |
| Año      | 5,42%             |        | 6,37%           |               | 2,46%              | 7,18%            | 2,00 %     |        | 8,10 %                  |        | 17,87%          | -0,62%           |            | 5,01%               |          | 13,1196           | Año         |
| BEX 35   | 5                 |        |                 |               |                    |                  |            |        |                         |        |                 |                  |            |                     |          |                   |             |
|          | Última            | Ayer   |                 | in the second |                    | Última           |            | Ayer   |                         |        | Última          |                  |            |                     | Ayer     |                   |             |
|          | Cotización        | % Dif. | Máx.            | Min.          | Volumen €          |                  | Cotización | % Dif. | Máx.                    | Min.   | Volumen €       |                  | Cotización | 96 Dif.             | Máx.     | Min.              | Volumen €   |
| CCIONA   | 107,600           | 0,84   | 110,200         | 106,200       | 17.475.506         | CELLNEX          | 30,460     | -0,39  | 31,100                  | 29,900 | 36.168.122      | LOGISTA          | 25,040     | 80,0                | 25,200   | 24,880            | 5.390.379   |
| CCIONA E | NERGÍA 19,830     | 2,43   | 20,280          | 19,480        | 11.841.403         | ENAGAS           | 13,600     | 0,74   | 13,770                  | 13,510 | 29.425.960      | MAPFRE           | 2,280      | -1,38               | 2,322    | 2,262             | 5.856.624   |
| CERINOX  | 10,520            | -0,19  | 10,690          | 10,450        | 5,419.746          | ENDESA           | 16,935     | 0,09   | 17,160                  | 16,890 | 56.194.568      | MELIA HOTELS     | 7,420      | 2,27                | 7,455    | 7,320             | 6.938.690   |
| CS       | 37,600            | 0,16   | 37,840          | 37,300        | 43.350.675         | FERROVIAL        | 34,200     | -0,93  | 34,500                  | 33,940 | 44.327.335      | MERLIN           | 9,910      | 0,87                | 9,910    | 9,700             | 8.007.187   |
| ENA      | 172,800           | -2,81  | 177,900         | 171,000       | 29.986.579         | FLUIDRA          | 19,920     | -0,40  | 20,060                  | 19,770 | 5.997.031       | NATURGY          | 20,460     | 0,49                | 20,920   | 20,240            | 34.611.638  |
| MADEUS   | 57,920            | -0,31  | 58,600          | 57,460        | 64,279,753         | GRIFOLS-A        | 8,712      | -4,28  | 9,260                   | 8,418  | 40.085.804      | RED ELECTRICA    | 15,510     | 0,45                | 15,670   | 15,380            | 23.991.362  |
| RCELORM  | IITTAL 25,530     | -0,47  | 26,170          | 25,480        | 5.839.883          | IBERDROLA        | 11,125     | 1,04   | 11,230                  | 10,990 | 105.296.588     | REPSOL           | 15,360     | -1,92               | 16,010   | 15,290            | 102.953.983 |
| SABADEL  | 1,469             | -3,13  | 1,527           | 1,448         | 79.944.715         | INDITEX          | 43,440     | -0,41  | 43,800                  | 43,100 | 61.060.169      | SACYR            | 3,340      | -1,42               | 3,380    | 3,266             | 12.226.684  |
| SANTANI  | DER: 4,456        | -2,63  | 4,589           | 4,412         | 179.314.476        | INDRA            | 18,400     | 0,16   | 18,470                  | 18,200 | 4.686.632       | SOLARIA          | 9,650      | 2,33                | 9,905    | 9,340             | 11.285.157  |
| ANKINTER | R 6,906           | -1,88  | 7,066           | 6,822         | 19.756.541         | INMOB. COLONIA   | 5,445      | 1,59   | 5,470                   | 5,325  | 6.855.665       | TELEFONICA       | 3,930      | -0,25               | 3,964    | 3,903             | 38.764.698  |
| BVA.     | 10,120            | -2,93  | 10,395          | 9,986         | 151.302.176        | IAG              | 1,973      | -3,85  | 2,049                   | 1,956  | 79.076.868      | UNICAJA          | 1,134      | -2,91               | 1,175    | 1,126             | 9.778.154   |
| AIXABANI | K 4,640           | -3,11  | 4,805           | 4.624         | 114.012.778        | LAB. ROVI        | 81,900     | 0.37   | 82,200                  | 80,300 | 4.948.188       |                  |            |                     |          |                   |             |

#### **Empresas**



El presidente de Ferrovial, Rafael del Pino (izquierda), y su consejero delegado, Ignacio Madridejos

#### Junta de accionistas

## Del Pino: «El mercado respalda el traslado a Países Bajos»

Las acciones se han disparado un 31% desde febrero de 2023, cuando se anunció el cambio

#### J. Sanz. MADRID

El consejo de administración de Ferrovial propuso ayer el reparto de un dividendo de 0,75 euros por acción a lo largo de este año, lo que supone un incremento del 7% respecto a los 0,7 euros distribuidos el año pasado. La propuesta la presentó su presidente, Rafael del Pino, durante la celebración de la junta de accionistas de la compañía, la primera que celebra la empresa en Ámsterdam desde el traslado de su sede social a esa ciudad de Países Bajos en junio del año pasado. Una decisión que, según Del Pino, ha respaldado ampliamente el mercado con una fuerte subida en bolsa del 31% desde febrero de 2023.

A diferencia de la atracción mediática de la junta de hace un año en Madrid, en la que se aprobó esa operación frente a la oposición del Gobierno, la cita de este año tuvo lugar en una sala de un museo del centro de Ámsterdam, con mucha menos asistencia y en la que ningún accionista ha hecho preguntas, a diferencia de hace un año.

La principal novedad es el aumento del pago que la compañía hace a sus accionistas, que este año volverá a dividirse en dos pagos, el primero de 0,3 euros (previsiblemente en julio) y el segundo de 0,45 euros (en noviembre), en ambos casos en formato «scrip dividend», es decir, con la opción de recibirlo en efectivo o en nuevas acciones, según informa Ep.

En su discurso, Del Pino volvió a defender la decisión de la empresa de trasladar su sede a los Países Bajos para cotizar primero en Ámsterdam y posteriormente en Nueva York. El ejecutivo defendió que los inversores han respaldado esta decisión, después de que la empresa haya subido un 31,5% en Bolsa desde el anuncio de esta operación en febrero de 2023, pasando a ocupar el octavo lugar del Ibex 35.

## La investigación a las turbinas chinas abre una crisis con Pekín

El gigante asiático acapara el mercado de aerogeneradores, un 20% más baratos

Mar Sánchez-Cascado.

HONG KONG

China ha cargado contra la Unión Europea por la investigación prevista por la Comisión Europea (CE) sobre las subvenciones concedidas por Pekín a sus proveedores de turbinas eólicas, afirmando que distorsiona la definición de subvención, carece de transparencia y es un comportamiento proteccionista que perjudica la competencia leal. Las autoridades chinas han expresado además su preocupación acerca de las posibles consecuencias negativas de tantas pesquisas llevadas a cabo por la Unión Europea en los esfuerzos globales contra el cambio climático y la transición ecológica.

Las autoridades chinas aseguran que seguirán de cerca estas acciones y no descartan tomar

medidas para defender los derechos legítimos de sus empresas. Además, destacan el rápido desarrollo de sus compañías de energías renovables, incluyendo la industria eólica, «que ha logrado una posición de liderazgo a nivel global gracias a la continua innovación tecnológica y a un sólido sistema de producción y suministro». La vicepresidenta ejecutiva de la CE, Margrethe Vestager, recordó el poderío chino en el sector de la energía solar, dado que «menos del 3% de los paneles solares instalados en la UE se producen en Europa», por lo que la ejecutiva anunció que la economía europea no puede absorber esto y que no solo es peligroso para la competitividad, también para la seguridad económica. De acuerdo con BloombergNEF, los aerogeneradores producidos por empresas chinas son un 20% más baratos.



La UE investiga si China distorsiona el mercado eólico europeo

30 SOCIEDAD

Viernes. 12 de abril de 2024 • LA RAZÓN

Mirentxu Arroqui. BRUSELAS

l Parlamento Europeo votó ayer una resolución no vinculante para incluir el aborto dentro de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea por 336 votos a favor, 163 en contra y 39 abstenciones. Este texto pide enmendar el artículo 3 de la carta para incluir que «toda persona tiene derecho a la autonomía física y a un acceso libre, informado, pleno y universal a la salud y a los derechos sexuales y reproductivos, así como a todos los servicios sanitarios conexos, incluido el acceso a un aborto seguro y legal sin discriminación».

Los socialistas, liberales e izquierda europea votaron a favor del texto mientras que los conservadores -donde se encuadra Voxlo han hecho en contra. El PP Europeo votó dividido y la delegación española se ha pronunciado en contra del texto ya que, según fuentes del grupo, «el aborto es una competencia de los Estados miembros donde cada Estado tiene diferentes planteamientos legislativos sobre este asunto. Por lo tanto, no se puede incorporar a la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE».

Durante la pasada presidencia francesa en el año 2022, el presidente del país, Emmanuel Macron, propuso incluir el aborto dentro dela Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En el mes de marzo, Francia se convirtió en el primer país del mundo en blindar el aborto, después de que la Constitución del país fuera reformada para que la interrupción voluntaria del embarazo fuera recogida oficialmente en la Carta Magna.

Para incluir el aborto en la carta de derechos fundamentales se necesita la unanimidad de los países europeos, algo que parece prácticamente imposible de conseguir ya que hay países como Hungría y Malta con legislaciones restrictivas. Precisamente levantó gran polvareda la elección como presidenta de la Eurocámara de la eurodiputada maltesa del Partido Popular Roberta Metsola, conocida por sus posiciones contrarias a la interrupción del embarazo en consonancia con la normativa de su país.

El anterior Ejecutivo de Ley y Justicia en Polonia también promulgó una legislación contraria al aborto, pero el nuevo gobierno del popular Donald Tusk ha prometido cambiarla. A pesar de esto, las



La Eurocámara votó ayer una resolución no vinculante para incluirlo dentro de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea por 336 votos a favor, 163 en contra y 39 abstenciones

## La UE pide que el aborto sea derecho fundamental

discrepancias en el seno de la coalición no están haciendo fácil esta reforma. La Eurocámara también pide en su resolución que Polonia y Malta deroguen sus leyes actuales

Además, los eurodiputados condenan la negativa de los médicos en algunos estos miembros a practica abortos, en algunos casos por instituciones médicas enteras, sobre la base de una cláusula de conciencia ya que creen que a veces la invocación de esta cláusula puede poner en peligro la vida o la salud de la paciente.

Este texto también muestra su preocupación por el auge de los grupos antiaborto en el mundo y SOCIEDAD 31



Antiabortistas sostienen pequeñas figuras de fetos en una protesta frente al parlamento polaco

#### Libertad de conciencia para los médicos

Sobre la posibilidad de que los médicos ejerzan la libertad de conciencia y se nieguen a practicar abortos, el texto reconoce que «por razones personales, los médicos de manera individual puedan invocar esta cláusula de conciencia», pero subraya que ésta no debe «interferir en los derechos de los pacientes a la hora del pleno acceso a los servicios de salud» y hace un llamamiento a los Estados miembros «a tener en cuenta estas circunstancias en sus disposiciones geográficas de los servicios de salud». Así, cualquier profesional sanitario es libre para no realizar esta práctica pero la mujer debe poder ejercer su derecho.

el aborto seguro y legal» en EEUU. Además, en junio de 2021, la Eurocámara votó el denominado informe Matic, en referencia a su ponente, el social demócrata de
origen croata, Pedrag Fred Matic,
que considera el aborto como un
«derecho humano». En este texto
se hace un llamamiento «a los Estados miembros a la hora de descriminalizar el aborto, así como a
eliminary combatir los obstáculos
al aborto legal».

#### «Etapa temprana»

El texto también invita a los «Estados miembros a revisar sus disposiciones sobre el aborto para que estén de acuerdo con los estándares de legalidad internacional y las mejores prácticas para asegurar que el aborto sea legal en la etapa temprana del embarazo y, cuando sea necesario, más allá de este periodo, si la salud de la persona embarazada o su vida está en peligro». Además recalca que «una prohibición total del aborto o una negativa a los cuidados del aborto son una forma de violencia de género ejercida sobre la mujer».

# El nuncio alaba la labor de las escuelas católicas

Les anima a trabajar «en red con un renovado esfuerzo evangelizador»

#### E. Caballero. MADRID

«El Papa describe la labor de las escuelas católicas como una labor coral, un trabajo en red, que es lo que ustedes hacen. Como profesores y maestros lo habéis estado desarrollando en vuestros centros». Así se pronunció ayer el nuncio apostólico del Papa en España, Bernardito Auza, durantela inauguración de la Asamblea General de Escuelas Católicas 2024, donde aprovechó, según recogió Ep, para destacar que estos centros están «comprometidos en elevar la luz del Evangelio a los jóvenes y a las familias», ya que la escuela católica «ofrece un enfoque vivo para la vida».

También destacó que «mi presencia es expresión de agradecimiento y de aliento de parte del Papa Francisco. Quiero expresar el agradecimiento del Santo Padre. ¡Cuánto hacen ustedes! Durante su discurso insistió en que la educación «es una labor coral que pide siempre colaboración y trabajo en red». «La educación no es posible sin apostar por la libertad, abriendo paso a la cultura del encuentro, así nos dice el Papa», para después apostillar que «la palabra sinodal es importante, pero hay que reconocer que está en la entraña de la misma dedicación educadora desde siempre»

Luego llegó el turno del secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Francisco César García Magán, que pidió al Estado que apoye la libertad de enseñanza de cada ciudadano y de cada familia. «El derecho a la libertad religiosa da garantía de libertad democrática

en una sociedad y el derecho a la libertad de enseñanza, donde cada uno pueda elegir el de tipo de enseñanza y el Estado tiene que estar ahí para apoyar esa

opción fundamental de cada ciudadano y de cada familia».

De igual modo defendió la «realidad plural, rica, de la Iglesia en en sistema educativo». «Caminar conjuntamente no es solamente un programa de marketing para las escuelas sino que es una exigencia que brota de la naturaliza y la misión de las escuelas católicas». Y dirigiéndose a los presentes, representantes de las escuelas católicas apuntó: «Estáis siendo como los apóstoles, testigos del resucitado y llevando vida, alegría, paz a las esferas de las vidas de los hombres donde hay muerte, hay guerra y hay lucha. Sentíos miembros de la Iglesia que anunciáis, que proclamáis».

En representación del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, la subdirectora general de Centros del Departamento subrayó que las escuelas católicas tienen «siglos de tradición, historia y experiencia comprometidos con la educación» y las a que sigan con ese compromiso con la educación.

La Iglesia Católica

de Portugal

indemnizará a las

víctimas de

abusos

Por otra parte, ayer la Iglesia Católica portuguesa anunció que indemnizará a las víctimas de abusos que soliciten una compensación, a través de un

fondo monetario que será financiado por «contribuciones solidarias» de todas las diócesis en el país. «Esta medida tiene un título positivo: por unanimidad los obispos aprobaron compensaciones financieras, pero después, en lo concreto, sabe a muy poco, porque luego queda a la espera de las solicitudes y nosotros no somos mendigos», dijo a Efe el cofundador de Corazón Silenciado, António Grosso, la principal asociación de estas víctimas.

en la UE, y solicita al Ejecutivo Comunitario a garantizar que estas
asociaciones no reciban financiación de la Unión ya que, según los
eurodiputados, trabajan contra los
derechos de las mujeres, incluidos
los derechos reproductivos.

A pesar de que las instituciones europeas no tienen poderes sobre este tema, la Eurocámara se ha pronunciado a favor del aborto en diversas ocasiones. Antes de que el tribunal Supremo de EE UU anulase el histórico fallo «Rose versus Wade» de 1973 que consagra el acceso al aborto sin restricciones durante el primer trimestre de gestación, el Parlamento Europeo votó a favor de «salvaguardar



Las escuelas católicas juegan un papel fundamental en el sistema educativo

32 SOCIEDAD

Viernes. 12 de abril de 2024 • LA RAZÓN

# Sanidad solo salva al taichí de las pseudoterapias

El Ministerio da a conocer ocho nuevos informes para desmontar técnicas sin base científica

#### A. Abizanda. MADRID

Los ministerios de Sanidad y Ciencia, Innovación y Universidades han dado a conocer el resultado de nuevos informes para combatir las pseudoterapias, en los que abordan la eficacia de ocho técnicas «que se venden como terapias, pero que se tienen que considerar pseudoterapias porque no están avaladas por la evidencia científica», señaló la ministra de Sanidad, Mónica García. La titular del departamento recomendó al respecto a la ciudadanía que «haga uso de todo el arsenal terapeútico y no se ponga cosas que no funcionan». García recalcó que el Ministerio «pone la información» para que «nadie se lleve a engaño», aunque insistió en que «luego cada uno puede hacer buenamente lo que quiera o considere que es positivo para su propio bienestar».

Informes anteriores habían

abordado técnicas como elyoga, la terapia floral o la musicología. En esta ocasión han sido estas:

La vacuoterapia (o terapia con ventosas) en patología osteomus-cular: consiste en la aplicación de copas, habitualmente de cristal o plástico, calentadas sobre la piel o mediante otras técnicas de hacer ventosa, en diferentes puntos del cuerpo. El informe concluye que «no se puede considerar una terapia segura debido a los riesgos inherentes a la aplicación de la técnica sobre el cuerpo humano».

▶ El taichí: es un tipo de ejercicio con el que se pueden trabajar todos los músculos del cuerpo, potenciando fuerza, flexibilidad y equilibrio. Como actividad física realizada en diversas patologías «resulta beneficioso respecto al bienestar percibido y a diversas funciones como la reducción del dolor».

Laluminoterapia en problemas de salud mental. Usa la luz con fines terapéuticos. La fototerapia se puede administrar durante períodos de tiempo variables y en diferentes momentos del día. El informe señala que «debido a distintas limitaciones metodológicas de los estudios incluidos, no es posible extraer conclusiones definitivas sobre su eficacia y seguridad» en este campo, y concluye que «no existe evidencia suficiente que apoye su uso».

▶ La respiración consciente: Esta práctica «podría aliviar la sensación de angustia o estrés a la persona que la realiza», ya que disminuye el ritmo cardíaco y la frecuencia respiratoria. En base a la actual evidencia y a sus limitaciones, «los estudios sobre la respiración consciente deben ser interpretados con cautela».

PEl chi-kung/qigong: ejercicios de respiración y movimiento con posible beneficio para la salud por la práctica de ejercicio físico y la educación de la respiración. Puede tener «el beneficio propio de una actividad física de bajo impacto en personas con enfermedades osteomusculares». Sin embargo, la evidencia que sustenta esta afirmación «es de baja calidad».

García pide que se haga uso de todo el arsenal terapéutico y no se recurra a «cosas que no funcionan» ▶El zerobalancing: es una modalidad de trabajo corporal y manual mente/cuerpo que busca un equilibrio en el individuo. «No existe evidencia científica sobre la seguridad y eficacia de la técnica en ninguna condición clínica», según el informe.

La aromaterapia: utiliza aceites esenciales para mejorar el bienestar, reducir la ansiedad y otros síntomas clínicos, tanto emocionales como físicos. La baja calidad metodológica de muchos estudios sobre ella «no permite extraer conclusiones definitivas». El informe considera que «puede ser un recurso complementario para el tratamiento de síntomas físicos y psicológicos en enfermedades cardiovasculares y dismenorrea». No obstante, hay que tener en cuenta que «los aceites esenciales son naturales, pero no inocuos, y se han identificado eventos adversos leves asociados a su uso».

Las técnicas de relajación basadas en la inducción de sensaciones corporales: este entrenamiento «podría resultar beneficioso en la mejora de síntomas psicológicos y físicos», pero las conclusiones «no pueden ser definitivas debido al bajo número de estudios», por lo que «es necesario seguir evaluando la seguridad de estas técnica».

Los informes han sido realizados por la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud.

La práctica
del taichí
propociona
«bienestar»
y es útil en
diversas
funciones,
como la
reducción del
dolor, según
el informe
dedicado a
este ejercicio



#### Detenido por retener 6 días a una mujer que conoció por internet

R. S. MADRID

Agentes de la Policía Nacional detuvieron ayer a un hombre que había sido denunciado por retener durante seis días en su casa de Zaragoza y agredir sexualmente a una mujer de Madrid, alaque había conocido a través de internety que se desplazó ala capital aragonesa para conocerle.

Segúninformaron fuentes de la investigación, la alerta fue dada el pasado día 8 desde un bar de la calle Princesa de Zaragoza por un trabajador de la construcción que llamó al servicio de emergencias policiales del 091 para informar de que una mujer que presentaba la cara amoratada había llegado corriendo al establecimiento y se había encerrado en el servicio al tiempo que gritaba que había sido secuestrada, informa Efe.

Con los datos aportados por la denunciante, que fue trasladada a un centro hospitalario tras activarse el protocolo por violencia machista, los agentes policiales procedieron a localizary detener al sospechoso, un vecino de Zaragoza de 38 años, en su domicilio del barrio de Montañana.

Las fuentes citadas destacaron que la situación aislada de lacasa del presunto agresor, con antecedentes anteriores por malos tratos a otras parejas, dificultó la huida de la víctima.

Al parecer, poco después de llegar a este domicilio, la mujer y el hombre iniciaron una discusión durante la que el sospechoso la golpeó, reteniéndola además cuando trató de irse de la casa.

Seis días después, y tras sufrir una agresión sexual, la mujer fue conminada por su presunto agresor a llevarle en su coche hasta el centro de la capital aragonesa ya que él no disponía de vehículo propio.

Las fuentes referidas han explicado que la denunciante aprovechó un momento de descuido del detenido para salir del coche y huir por la calle Princesa, hasta entrar en un bar de la zona para pedir ayuda y buscar refugio. LA RAZÓN • Viernes. 12 de abril de 2024



34 SOCIEDAD

Viernes. 12 de abril de 2024 • LA RAZÓN

# La escasez de profesionales pone en jaque a la sanidad pública

Los desequilibrios entre especialidades médicas y la escasez de enfermeras, dos claves

Raquel Bonilla. MADRID

La sanidad pública española tradicionalmente ha podido presumir de ser una de las más sólidas del mundo, pero lo cierto es que hace agua y tiene muchas grietas que reparar. Buena prueba de ello son los desequilibrios de médicos en España, la escasez de enfermeras y los retos de la gobernanza de los Recursos Humanos (RR HH), temas que ahora centran el primer bloque del Informe de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas) 2024, publicado ayer.

En esta primera entrega se han dado a conocer cuatro artículos elaborados por cerca de una decena de profesionales en salud, y centran la atención en la crisis de RR HH en la Sanidad Española, analizando la situación actual y proponiendo posibles soluciones a los problemas más recurrentes en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

En España, al igual que en otros muchos países, es un reto atraer a un número suficiente de graduados en medicina para cubrir las plazas MIR de Medicina Familiar y Comunitaria, apuntan los estudios del Informe Sespas 2024 «Experiencias de planificación de recursos humanos para la salud. El caso de los médicos» y «¿Qué sabemos y qué deberíamos saber sobre los desequilibrios de médicos en España?».

Para paliar este déficit de médicos de familia se llegaron a tomar algunas medidas como el aumento de plazas en Medicina, financiado por el Gobierno, y el de plazas MIR en esa especialidad, así como los incentivos económicos a la jubilación demorada de los médicos de Atención Primaria. Sin embargo, los investigadores avisan de que el atractivo de plazas debe ser compensado con incentivos no solo monetarios, y que hay que revisar el marco regulatorio

#### Financiación para la Atención Primaria

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), en vistas a que hoy se conmemora el Día de la Atención Primaria, reclama a Sanidad que impulse un pacto nacional que incluya, entre otros puntos, un incremento de la financiación y de las plantillas para proteger este pilar fundamental del derecho a la salud, que ha sufrido especialmente las consecuencias de la pandemia. En el cuarto día de adjudicación de plazas MIR apenas 61 personas habían elegido la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, pese a que es la de mayor volumen con un total de 2.431 plazas.



Hacen falta 41.000 enfermeras más

para adaptarse a las preferencias individuales de los médicos.

Otro de los principales retos del SNS en España es el estado de la red privada en la Medicina. «Aproximadamente el 30% de los médicos en ejercicio (sin contar a los residentes) ejerce únicamente en la red privada. En las últimas dos décadas se ha intensificado la competencia del sector privado por captar profesionales sanitarios, compitiendo con la red pública, sometida a un marco regulatorio excesivamente rígido», apunta el informe.

En España es necesario un debate sobre cómo regular el acceso a la carrera de medicina, ya sea produciendo médicos a nivel nacional o permitiendo la homolo-

#### El Informe Sespas recomienda que el atractivo de las plazas médicas no sea solo económico

gación de títulos extranjeros. Asimismo, hay que abordar la actual diferencia entre universidades privadas y públicas que provoca problemas de igualdad entre estudiantes del grado de Medicina.

En 2019 y 2020 había 27,9 millones de enfermeras en el mundo, aproximadamente el 90% de éstas eran mujeres. Las enfermeras son el colectivo de profesionales de la salud más numerosas en el mundo y, sin embargo, no son suficientes para satisfacer las demandas de los servicios sanitarios.

Según el estudio «Escasez de enfermeras en España», «en España existe déficit de enfermeras dado que, según las estadísticas de la OCDE de 2021, España hubiera necesitado incorporar 41.000 enfermeras más para llegar a la ratio de Portugal, que cuenta con un sistema sanitario comparable».

#### Terapia para niños con síndrome de Down

La estimulación del nervio hipogloso puede ser eficaz para su desarrollo cognitivo L. Cano. MADRID

La apnea obstructiva del sueño afecta a un 5% de la población pediátrica. En el caso de los niños y niñas con síndrome de Down, la cifra aumenta al 80%. La apnea continuada provoca problemas de salud, incluidas patologías graves como infarto de miocardio, ictus, trastornos neurológicos como el alzhéimer y un mayor riesgo de cáncer. Pero, además, también puede causar trastornos del desarrollo y el funcionamiento cognitivos, especialmente en pacientes

de corta edad. Esta situación ha llevado a los investigadores de la red de médicos y hospitales Mass General Brigham (Estados Unidos) a buscar nuevos métodos más efectivos para tratar a estos pacientes lo antes posible y maximizar sus resultados de salud. En esta línea, un nuevo estudio de caso publicado ayer en la revista científica «Pediatrics», anuncialos prometedores resultados de un implante experimental.

Según el ensayo, este tratamiento ha logrado mejorar el desarrollo cognitivo y la apnea en un niño con síndrome de Down. Los mé-

dicos informan haber sometido a Theo Scott, de 4 años con síndrome de Down y apnea obstructiva del sueño, a un procedimiento para implantar un dispositivo de estimulación del nervio hipogloso. «Los niños con síndrome de Down se ven afectados de forma desproporcionada por la apnea obstructiva del sueño y a menudo no se benefician de las intervenciones tradicionales y las investigaciones demuestran que esto repercute en su desarrollo cognitivo y en sus puntuaciones de CI», advierte el doctor Christopher Hartnick, autor del estudio.

En la actualidad, las adenoidectomías y amigdalectomías se encuentran entre los tratamientos de primera línea para la apnea pediátrica. Sin embargo, no siempre son eficaces para los niños con síndrome de Down. Además, los tratamientos con CPAP, que consisten en introducir aire a presión a través de un dispositivo de ventilación mecánica, no son bien tolerados por esta población.

En este escenario aparece el dispositivo de estimulación del nervio hipogloso de Inspire, una opción cada vez más utilizada para tratar la apnea en adultos. LA RAZÓN • Viernes. 12 de abril de 2024



#### El libro del día «Poeta en Nueva York» Federico García Lorca AUSTRAL

176 páginas, 8,95 euros

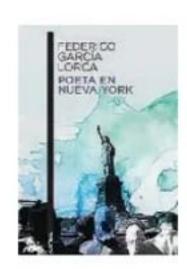

Considerada por muchos de los críticos como la mejor obra del autor, en «Poeta en Nueva York» llegan a su punto culminante los procedimientos formales lorquianos, que sirven de base a una radical protesta social y a una penetrante indagación metafísica. Una dura crítica al capitalismo en el título más surrealista del autor de Fuente Vaqueros. Lorca dejaría España en 1929 para impartir unas conferencias en Cuba y Nueva York. Aun así, tuvo mucho peso en la decisión del viaje el querer cambiar de aires y huir del ambiente que le rodeaba y que le oprimía.



Alberto San Juan, ayer, en Carabanchel (Madrid) recitando textos y diálogos de Federico García Lorca sobre una escultura hiperrealista del poeta

# Medicina lorquiana contra los bulos

#### Julián Herrero

o de ayer en la Galería Memoria de Carabanchel, para algunos, será algo cercano a un aquelarre. Así lo llamarán aquellos que, en 2021, dijeron que Federico García Lorca les votaría porque «amaba España». Y no les faltaba razón, al menos, en lo de «amar» a su país: «Yo soy español integral, y me sería imposible vivir fuera de mis límites geográficos», confesaba a Luis Bagaría en «Diálogos de un caricaturista salvaje». El problema está en que, quizá, yendo un poco más allá, solo basta con avanzar en esa misma línea, el mensaje empieza a dispersarse con el de aquellos: «(...) pero odio al que es español por ser español nada más. Yo soy hermano de todos y execro al hombre que se sacrifica por una idea nacionalista abstracta por el solo hecho de que ama a su patria con una venda en los ojos. El chino bueno está más cerca de mí que el español malo».

O esa prosa joven lorquiana del 29 de octubre de 1917 en la que se refería al patriotismo, «un sentimiento que tiene por espíritu a un trapo de colores, por voz una corneta desafinada y por fin defender las tumbas, las casas etc., etc., de nuestras familias».

Sería difícil que aquellos que se llenaban la boca con la palabra «Lorca» estuvieran de acuerdo lo más mínimo con el buen hombre cuando, de nuevo Bagaría, le preguntaron si fue acertado devolver las llaves de su tierra granadina: «Fue un momento malísimo, aunque digan lo contrario en las escuelas. Se perdieron una civilización admirable, una poesía, una astronomía, una arquitectura y una delicadeza únicas en el mundo, para dar paso a una ciudad pobre, acobardada; a una "tierra del chavico", donde se agita actualmente la peor burguesía de España».

Quedaban dos meses para el asesinato cuando se pro-

nunciaron estas palabras que repitió Alberto San Juan sobre la representación del poeta muerto. Medio metro bajo tierra, yacía inmóvil. Los ojos cerrados y las manos una encima de otra, como en ese ataúd en el que nunca estuvo y en esa postura que jamás le dejaron estar y que Eugenio Merino ha recogido en una escultura hiperrealista.

El «Sobre Lorca» que se marcó San Juan en una plaza demasiado significativa como es Carabanchel –tierra de trincheras y no muy lejos de la demolida cárcel– dista mucho de ser un recital o una obra de teatro; es más bien un grito contra todos esos aspavientos de apropiación. Una denuncia que se aparta de la mera figura del artista de Fuente Vaqueros para reivindicar, en concreto, su compromiso social. Junto al intérprete y Merino, el periodista Víctor Fernández ha completado la terna responsable de este «acto», aclara el último. Un acto que, como reconoce, nace del hartazgo de escuchar «bulos como que Lorca fue amigo de José Antonio».

El poeta, de reconocida familia votante de Azaña, solo quería cultura, igual que «uno de los labios más verdaderos de Europa [Menéndez Pidal]: «Cultura porque solo a través de ella se pueden resolver los problemas en que hoy se debate el pueblo lleno de fe, pero falto de luz».

#### Cine

Rose Glass dirige a Kristen Stewart y Katy O'Brian en un thriller lésbico que cruza «Thelma y Louise» con algo digno de Cronenberg

# **«Sangre en los labios»**: saludos a la nueva reina «queer»

Matías G. Rebolledo. MADRID

iempre superiores al español en aquello de la mercadotecnia, los sajones han convenido en llamar «roid rage» a los episodios violentos que, desde hace décadas, la ciencia ha relacionado con el consumo reiterado de esteroides y demás hormonas que propician la atrofia o el desarrollo muscular. Común entre culturistas, luchadores profesionales y jugadores de fútbol americano, este fenómeno se viste de largo para salir a jugar (y a divertirse) en la valiente y loca «Sangre en los labios», que dirige Rose Glass, responsable de la impresionante «Saint Maud» de 2019, y que protagonizan en perfecta armonía lésbica Kristen Stewart y la musculosa Katy O'Brian.

«Mi idea siempre fue contar la historiay deriva de una culturista en su camino al éxito, quizá convirtiéndose en algo monstruoso en él, pero no quería sentirme tan sola escribiendo como en mianterior película», explica Glassa LARAZÓN sobre un guion que ha firmado a cuatro manos junto a su compañera de universidad Weronika Tofilska. Y sigue: «Ella le aportó el elemento fantástico. Me obligó a llevar la película hacia un lugar mucho más sorprendente, divertido y, sobre todo, liberador», completa la directora.

#### Química explosiva

Si bien «Sangre en los labios», que levantó aplausos en la última Berlinale, funciona de maravilla al mezclar una historia alineable con «Thelma y Louise» (1991) y una pesadilla propia de David Cronenberg, gran parte de su éxito radica en su dúo protagonista. «Fantaseaba contener a Kristen Stewart cuando todavía estábamos escribiendo el guion. Por suerte, ella vio "Saint Maud" en su momento, así que aceptó subirse al barco desde el primer borrador que le enviamos. Eso facilitó mucho las cosas, sobre todo, desde el punto de vista de la financiación», confiesa Glass, antes de explicar cómo en-

#### **«SANGREENLOS LABIOS»**

\*\*\*\*

Directora: Rose Glass. Guion: Rose Glass y Weronika Tofilska.

Intérpretes: Kristen Stewart, Katy O'Brian, Ed Harris, Dave Franco.

Reino Unido, 2024. Duración: 104 minutos. Thriller.

#### Mi amante culturista

«Ahora se habla tanto del arte del cine que corremos el peligro de olvidar que la mayoría de películas que nos gustan no son obras de arte». En su mítico artículo «Trash, Art and the Movies», Pauline Kael defendía placeres culpables como «Camino de la venganza» o «El presidente» frente a títulos presuntamente incontestables como «Petulia» o «2001: Una odisea en el espacio». Ese elogio del «arte termita», o del «trash» para diletantes del gusto, seguro que habría incluido en su canon «Sangre en los labios». En estos tiempos en los que el cine «queer» tiende a activar sus mensajes desde la militancia, es admirable ver una película «queer» que lo es hasta la médula, en su esencia, de una manera natural, sin abanderar sus logros, presentando, por ejemplo, una relación lésbica de una forma directa, espontánea, sin explicarla en términos programáticos, y que, por extensión, entiende lo «queer» como una poética de la transformación que afecta a su propia estructura narrativa, que está en constante movimiento, buscando ser otra para

#### Lo mejor

▶ Practica el cine «queer» sin hacer bandera de ello desde la mezcla de géneros

#### Lo peor

▶ Tal vez alarga demasiado sus excesos, sobre todo, en el tramo final sorprenderse a sí misma, incluso corriendo el riesgo de fracasar en el camino, más enfangada en el material de derribo que en el arte activista. Ese camino emparenta, de forma inteligente, el cine «exploitation» con el «neonoir» posmoderno de los 80, pasando por el primer cine de los Coen y detonando en el territorio de las «monster movie», mientras toma como hilo conductor el romance «queer» de las protagonistas: Lou (Kristen Stewart) regenta un gimnasio en medio de Nuevo México, en 1989, y se enamora de Jackie (Katy O'Brian), culturista vagabunda que acaba de conseguir trabajo en un campo de tiro propiedad, cosas del azar, del padre de Lou (impagable Ed Harris), aficionado a los insectos y los negocios sucios. El tramo final está concebido desde la distancia irónica y ese desbordamiento de las formas propio de las cintas de serie B a las que no se les caen los anillos por decapitar a sus enemigos. La ironía se extiende, por supuesto, a la iconicidad «queer» que explota Kristen Stewart, con un personaje que aprovecha para hacer una relectura de sus orígenes como chica prodigio del cine «teen» y convertirla en una antiheroína de sexualidad abierta y liberada, capaz de cometer crímenes atroces para proteger a esa amante que revienta cráneos como si fuera su más preciado superpoder.

Sergi SÁNCHEZ

contró a los bíceps por los que respira realmente su filme y que tienen la cara de ángel de O'Brian: «Fue extremadamente difícil, porque no encontrábamos a nadie que diera la talla a nivel dramático. Necesitábamos una cierta vulnerabilidad, una soltura frente a la cámara que ninguna de las actrices nos había dado. Por suerte, una dos semanas antes del rodaje, uno de los productores puso un tuit al que respondió un fan de Katy, mencionándola. Fue una casualidad increíble, porque solo tuvieron una tarde para construir su química y lo hicieron probándose vestuario», añade.

Y es que, vista la química explosiva que ambas actrices desatan en la película, consciente de sí misma, excesiva y barroca, uno jamás diría que «Sangre en los la-

«Es tan importante que sean dos mujeres como que una sea la hija de un mafioso», explica Rose Glass

«Ed Harris no tenía necesidad de hacer un filme así, en el que básicamente hace de un gilipollas»

bios» estuvo a punto de no rodarse, entre las complicaciones mencionadas y las que se derivaron de encontrar al gran villano en la huida hacia la libertad de las protagonistas: un imponente Ed Harris que es mitad mafioso mitad calavera del desierto, personaje casi caricaturesco, pero profundamente turbio. «Me invitó a su casa de Malibú antes de aceptar el papel. Yo creo que me estaba calibrando, midiendo como directora. Al fin y al cabo, Ed Harris no tiene ninguna necesidad de hacer una película así, tan libre y tan loca en la que básicamente hará de gilipollas. Pero por suerte le gustó lo que había leído y le convencí de algún modo. La película no funcionaría sin él. Ya no me imagino a nadie más», añade Glass.

Cuento sáfico y fábula de la insinceridad, «Sangre en los labios» utiliza el «roid rage» para compararlo con el «amour fou» en una mezcla insólita de géneros que acabafuncionando por puro músculo (sin pretensión cómica). Es ahí donde Glass brilla como autora, presentando lo romántico como vehículo y no como excusa. La película es lésbica, sí, pero como es atrevida y explícita: «Desde el principio, queríamos que la homosexualidad se cocinara den-





LA INFORMACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE LA RAZÓN

# El callejón del gato



# \* «App» para taxis y VTC adaptados



El Gobierno de la Comunidad de Madrid va a crear una aplicación móvil específica para canalizar todas las reservas de desplazamiento de las personas con movilidad reducida que necesitan contratar un vehículo VTC o un taxi adaptado. Esta mesa de trabajo, para dar respuesta a esta necesidad de movilidad, empezará a trabajar el próximo 15 de abril, y se estudian también ayudas a los transportistas para facilitar su trabajo.



Un grupo de jóvenes se divierten en el madrileño parque del Retiro en un día como el de ayer, en el que se registraron altas temperaturas

# Ciudadano M

# Y tan contento de vivir en Madrid

# Rafael Fdez. MADRID

Sin duda hay problemas. Está claro que no es color de rosa. Y sin embargo, la satisfacción existe. La ciudadanía puntúa con un 7,8 la satisfacción de vivir en Madrid, según los datos de la última Encuesta de Calidad de Vida y Satisfacción con los Servicios Públicos, de los que la vicealcaldesa y alcaldesa en funciones, Inma Sanz, hainformado a la Junta de Gobierno. Un notable alto que se mantiene estable y coincide con la nota que otorgaban en la anterior encuesta. «Son datos objetivos que nos ayudan a mejorar y nos hacen ver aquellas cuestiones con las que los vecinos están más y menos satisfechos, pero en general, la valoración que hacen de la gestión del Gobierno es muy positiva», ha destacado Sanz.

Donde más sube la satisfacción de vivir en Madrid frente a 2022 es en los distritos de Moratalaz (pasa de un 7,7 a un 8), Villaverde (del 7,5 al 7,8), Vicálvaro (de 7,3 a 7,6), Hortaleza y Retiro (de 7,7 a 7,9, ambos). No obstante, la satisfacción más alta se da en el barrio de Salamanca (8,1) y la más baja en Villa de Vallecas (7,4). La encuesta se realizó a 8.509 personas de todas las edades (a partir de los 16 años), aproximadamente 400 por distrito, entre el 28 de noviembre de 2023 y el 12 de enero de 2024. Un 54% de quienes respondieron eran mujeres.

En cuanto a los atributos mejor valorados relativos a la calidad de vida destacan la oferta cultural, ocio y diversión, con una puntuación de 8, seguidos por la imagen internacional de Madrid y la movilidad y el transporte público (7,5) o la facilidad para hacer deporte (7,4). Esto último, junto a la educación y los centros educativos son aspectos que mejoran respecto a 2022. Por el contrario, las únicas dos cuestiones que suspenden son el coste de la vida y la facilidad para encontrar una vivienda en el marco de sus posibilidades. Según la encuesta, los Bomberos y SAMUR-Protección Civil son los servicios municipales mejor vistos por los madrileños, a los que dan una nota de 8,3 y 8, respectivamente. El problema de la vivienda, con todo, sobrevuela esa felicidad que no se alcanza totalmente. Y no es baladí, pese a las buenas notas.

# En foco



# La caballería de la Policía al nivel «Champions»

Acompañamos a la Unidad Especial de Policía Nacional durante los dos partidos de esta semana frenética

# Rodrigo Carrasco. MADRID

Esta era la semana clave para la Unidad Especial de Caballería de Policía Nacional en Madrid. Los dos equipos de la ciudad vivían su partido más importante de la temporada, contra clubes ingleses y alemanes. El protocolo de seguridad para partidos de gran trascendencia se duplicaba y de forma consecutiva. La inspectora jefe de la Unidad Especial de Caballería de Madrid, Cristina Vesteiro, atiende a LA RA-ZÓN solo unas horas antes de uno de los días más cruciales del año. «Las probaturas se hacen en los ensayos y los campos de entrenamiento, mañana tienes que montarte en el caballo con el que tengasmásseguridadynoimprovisar». Ella lidera un equipo de más de una decena de jinetes experimentados, con una cuadra capaz de

atravesar aros de fuego y no reaccionar al ruido de disparos disuasorios. Tampoco les afectan los botes de humo, las bengalas o el sonido de las sirenas de policía. Son caballos de élite, entrenados para rendir entre la humareda y la masificación.

En la era de los drones y las tecnologías más punteras, Vesteiro reconoce que «se tiende a menospreciar esta unidad, como si fuese algo del medievo, pero es una uni-

dad muy versátil y más útil que ninguna para dividir a las masas». También recuerda que intervienen en «operativos de ayuda humanitaria, como búsquedas de desaparecidos en campo abierto». Entre sus capacidades más desconocidas, destaca su inteligencia y su gran instinto: «Los caballos detectan el miedo a kilómetros. Por eso es tan importante la simbiosis entre animal y jinete, conocer sus debilidades o manías, como también sus virtudes». Simplemente el sonido de los cascos de los corceles contra el asfalto acelera el ritmo cardíaco.

Pero más allá de su gran capacidad de intervención en situaciones de tensión, esta unidad también requiere de una gran preparación: «Antes de cada partido somos informados de las características de MADRID 3

MADRID 3

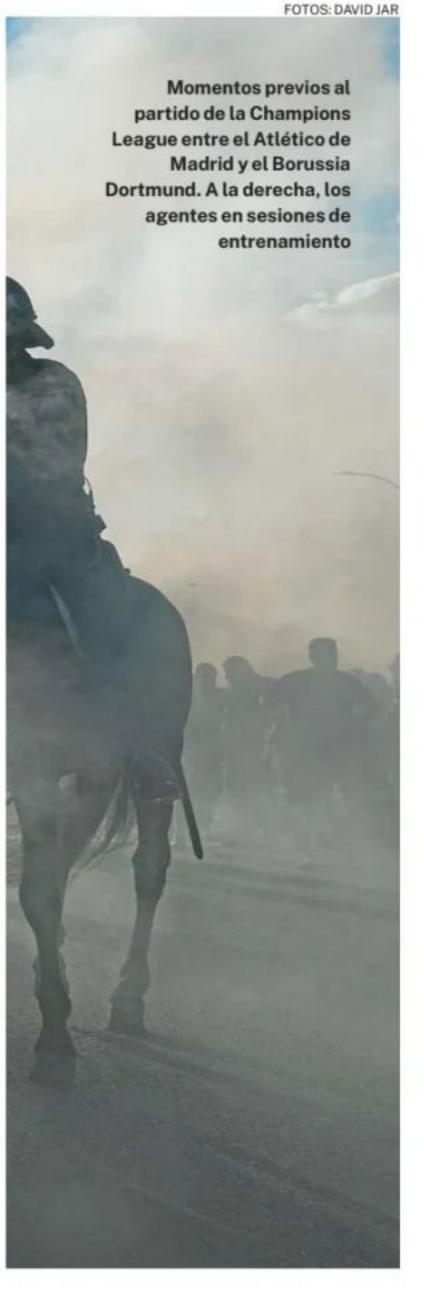

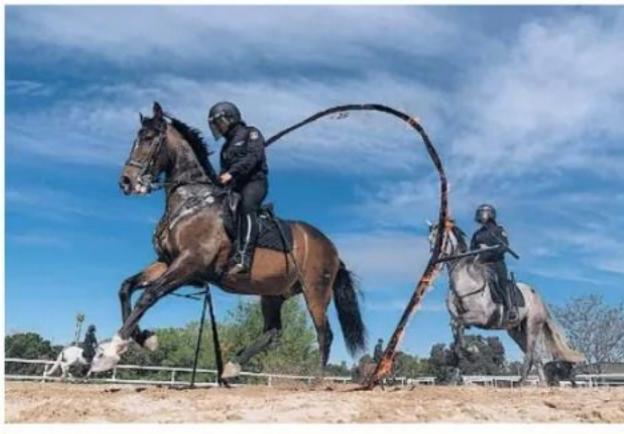

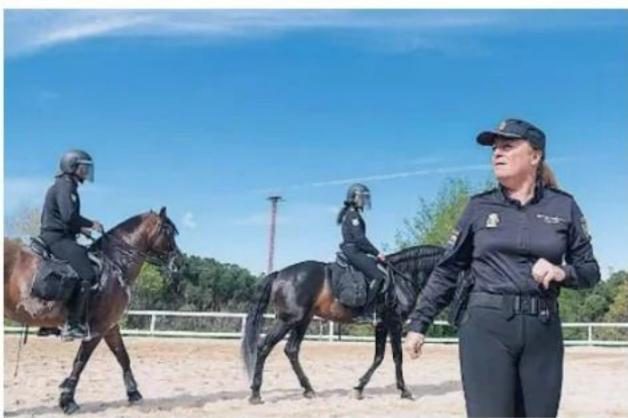



las aficiones visitantes, así como del volumen de hinchas que vienen sin entrada o los altercados ocurridos en sus enfrentamientos más recientes».

Junto a la de Valencia y Sevilla, esta es de las únicas Unidades de Caballería que hay en España. Por ello, su intervención se reclama más allá de Madrid, para reforzar la seguridad de eventos como la reciente Copa del Rey. También son recurridas para escoltar a coches oficiales durante cumbres internacionales o para desfiles y actos conmemorativos.

La preparación de estos caballos requiere de tantas condiciones, que la Policía Nacional, con sede en Casa de Campo, cuenta con su propio equipo de potreros. «Aquí los preparamos desde que tienen tres años y pueden llegar a servir Cristina Vesteiro: «Se tiende a menospreciar esta Unidad, como si fuese algo del medievo»

«Tienen un instinto extremo. Detectan el miedo, pero con confianza son capaces de todo» en la Policía durante unos 15 años. En este trabajo la experiencia es un valor seguro», cuenta Cristina, que cumple su octavo año como máxima responsable de la Unidad. Precisamente, este año se cumple el 200 aniversario de esta Caballería, motivo que lucen en cada uno de sus uniformes. Es la Unidad más antigua de la Policía Nacional, aunque Guardia Civil también cuenta con unidades de caballería.

Entre las diferencias de los operativos del Metropolitano y el Santiago Bernabéu, la Policía destaca el embolsamiento que se ejecuta en el estadio del Atleti y el masivo y acalorado recibimiento de la afición colchonera para estos partidos: «Solo respiras humo, es como estar en el infierno». En cambio, la estrechez de las calles aledañas al

Estadio Santiago Bernabéu es el gran desafío durante los partidos del Real Madrid, produciéndose los famosos embotellamientos en la calle Marceliano Santa María.

### 200 años de legado

Al igual que su primera unidad especial, la Policía Nacional celebra este año dos siglos de historia, y lo hace a través de distintas conmemoraciones. Con este motivo se convertía el pasado 12 de marzo en el primer cuerpo policial español en contar con una moneda de dos euros de curso legal. Podrá ser utilizada en cualquier transacción económica realizada en los diferentes países de toda la zona euro. En total se han emitido un millón y medio de monedas. De hecho, en esta nueva moneda acuñada por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre aparece el escudo oficial del Cuerpo y, sobre él, una leyenda circular en la que puede leerse el nombre de la institución y sus años de trayectoria. En la parte inferior del emblema aparece la leyenda «España», también en sentido circular y en mayúsculas, todo ello rodeado por las doce estrellas de la Unión Europea, situadas en la cara exterior de la moneda.

Esta moneda conmemorativa posee las mismas características, propiedades y cara común que las demás monedas de dos euros emitidas por España y por el resto de países de la Eurozona. Lo que la diferencia es el motivo que figura en la cara nacional, que en esta ocasión se dedica a dicho aniversario del cuerpo.

De la misma forma, coincidiendo con el día en el que se celebrará el 200 aniversario de su creación, el cupón de la ONCE conmemoraba el pasado 13 de enero, el Bicentenario de la Policía Nacional. Un total de cinco millones y medio de cupones para el sorteo del «Sueldazo del Fin de Semana» conmemoraron esta efeméride por toda España. El cupón, que fue presentado en un acto que contó con la presencia del director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, y el vicepresidente del Grupo Social ONCE, Alberto Durán López, incluía el lema «Comprometidos contigo». Los cupones, en los que aparecía el logo del Bicentenario y la imagen de dos agentes sobre fondo azul, fueron comercializados por los más de 19.000 vendedores de la organización. Durante la presentación Francisco Pardo quiso destacar que «este 2024 queremos compartir con todos, que acumulamos una historia ininterrumpida de trabajo al servicio de España y de los españoles, para consolidar espacios de seguridad, de justicia y de libertad».

El 13 de enero de 1824 nacía la Policía Nacional. Fue el rey Fernando VII quien dictó la Real Cédula por la que se creaba la Policía General del Reino ante la necesidad de dotar a las ciudades españolas de una estructura de seguridad moderna. Dos siglos después la Policía cuenta con una gran diversidad de unidades, ajustadas a las nuevas amenazas.

AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES
URBANISMO
EXPEDIENTE: 21 05 009 (EE X2023000436)
PROMOTOR: MERLIN LOGISTICA S.L.U.
ASUNTO: INFORMACIÓN PÚBLICA PROYECTO DE
REPARCELACIÓN DEL ÁMBITO DE LA UG-15.1, CON LAS
MODIFICACIONES INTRODUCIDAS.
SITUACIÓN: UNIDAD DE GESTIÓN 15.1 (UG-15.1)

EDICTO

En la sesión extraordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de San Fernando de Henares el día 21 de marzo de 2024, a propuesta de la Concejalía de Planificación y Desarrollo Sostenible, se ha adoptado el siguiente acuerdo:

Someter al trámite de información pública el PROYECTO DE REPARCELACIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN UG-15.1, con las modificaciones introducidas, durante el plazo de veinte días, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), en un periódico de los de mayor circulación de la Comunidad, en el Tablón de Anuncios y página web del Ayuntamiento, con notificación individualizada al propietario, a los colindantes, a la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid y a titulares de derechos afectados.

Lo que se hace público para general conocimiento, comunicando que el citado proyecto de reparcelación se podrá consultar en la Web Municipal https://www.aytosanfernando.com/ y en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento, de Lunes a viernes en horario de 9 a 14 horas, durante el plazo de VEINTE DÍAS a partir del siguiente a la publicación del presente edicto en el BOCM.

San Fernando de Henares, a 8 de abril de 2024. Santos Rozalén Rodrigo, Concejal Delegado De Planificación Y Desarrollo Sostenible (Urbanismo, Industria Y Vivienda).

### VAUGHAN SYSTEMS, S.L.U. (Sociedad absorbente) VAUGHAN PRODUCTIONS, S.L. (Sociedad absorbida)

De conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, por el que se transponen las Directivas de la Unió Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles (en adelante, el Real Decreto-ley 5/2023), se hace público que, por el socio único de la sociedad absorbente, la entidad VAUGHAN INTENSIVOS RESIDENCIALES, S.LU., el día 1 de abril de 2024, se aprobó la fusión por absorción, por VAUGHAN SYSTEMS, S.L.U. de la sociedad VAUGHAN PRODUCTIONS, S.L. con extinción de esta última sociedad y el traspaso a título universal de su patrimonio íntegro a la sociedad absorbente, subrogándose ésta en los derechos y obligaciones inherentes al patrimonio social adquirido de la sociedad absorbida, todo ello en los términos del Proyecto Común de Fusión, emitido con fecha 23 de enero de 2024 por el Consejo de Administración de la sociedad absorbente y la Administradora Única de la

Se hace constar que, dado que las dos sociedades participantes en la fusión están integramente participadas, de forma directa o indirecta, por la entidad VAUGHAN INTENSIVOS RESIDENCIALES, S.L.U., se formula como fusión especial, por tratarse de un supuesto asimilado a la fusión por absorción de sociedad integramente participada, regulada en el artículo 53, por remisión del artículo 56, del Real Decreto-ley 5/2023, no habiendo sido necesario:

 (i) la inclusión en el Proyecto de Fusión de las menciones previstas en el artículo 53.1. 1º del Real Decreto-ley 5/2023;

 (ii) los informes de administradores y expertos sobre el proyecto de fusión.

(iii) la ampliación del capital social de la sociedad

(iv) la aprobación de la fusión por la junta general de la sociedad absorbida.

Habiéndose adoptado el acuerdo de fusión en la sociedad absorbente, por decisión de su socio único, ejerciendo las competencias de la Junta General, éste se adoptó de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 9 del Real Decreto-ley 5/2023, sin necesidad de publicar o depositar previamente los documentos exigidos por la Ley para otro tipo de fusiones.

Se hace constar, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto-ley 5/2023, los socios y acreedores de las sociedades participantes en la fusión tienen derecho a obtener el texto íntegro de los acuerdos de fusión y los balances de fusión.

Se hace constar, asimismo, el derecho que asiste a los acreedores de las sociedades participantes en la fusión de oponerse a la fusión en los términos previstos en el artículo 13 del citado Real Decreto-ley, en el plazo de un mes a contar desde la fecha del último anuncio del acuerdo de fusión.

Madrid, 8 de abril de 2024. D. Iñigo Erlaiz Cotelo, Secretario del Consejo de Administración de VAUGHAN SYSTEMS, S.L.U. y Dº Virginia Fernández-Valdés Garteiz-Gogeascoa, Administradora Única de VAUGHAN PRODUCTIONS, S.L. 4 MADRID

# Bilingüismo: historia de España, en español; la Universal, en inglés

Educación hace una «puesta al día» del programa, casi veinte años después de su implantación, con más refuerzo

### Rocío Ruiz. MADRID

La Comunidad de Madrid está dispuesta a hacer una «puesta al día» de su Programa de Bilingüismo, casi veinte años después de que lo pusiera en marcha Esperanza Aguirre, «para garantizar su continuidad y su éxito para las próximas generaciones». Lo hace después de detectar «un empobrecimiento del lenguaje y dificultad en los alumnos para expresarse por escrito» en una generación que «con el "tía" y con el "bro" se arregla todo», dijo ayer el consejero de Educación, Cienciay Universidades, Emilio Viciana, durante su comparecencia en la Asamblea de Madrid para hablar de los cambios en el sistema de bilingüismo, a petición de Más Madrid.

Viciana reflexionó sobre la necesidad de saber inglés y, al mismo tiempo, conocer el español y desarrollar la capacidad lectora en la era de la inteligencia artificial. Pero el problema es que «a los estudiantes les faltan las palabras, el concepto, han perdido el nombre de las cosas...». Por que «lo que no puede ser es que un chico sepa los nombres de los minerales en un idioma y no en otro o el de los accidentes geográficos...Han de co-



El programa de colegios bilingües de la Comunidad de Madrid se inició en el año 2004

nocerlo en los dos idiomas porque se van a mover en un mundo bilingüe», dijo a modo de introducción antes de lanzarse a detallar los cambios que se han abordado «tras escuchar a familias y profesores». Acto seguido, entró en materia: así, el estudio de la Historia de España en Bachillerato se hará en español en los centros educativos de la región a partir del próximo curso 2024/25, mientras que la Historia Universal se seguirá impartiendo en inglés.

En la ESO, se combinará el español y el inglés en la asignatura de Geografía e Historia y se creará una nueva optativa para los cuatro cursos de esta etapa sobre «Hitos, Héroes, Genios y Obras Maestras de la cultura en inglés», impartida en inglés por los profesores habilitados y en la que se trabajará con prensa, fragmentos de libros, películas y todo tipo de materiales audiovisuales.

También habrá un refuerzo del programa al incorporar como optativa «Ampliación de inglés» de 1º de la ESO a 2º de Bachillerato, que se centrará en el uso práctico de esta lengua. De lo que se trataría, además, es de afianzar la expresión oral y de que se adapte al

Creará una nueva optativa en inglés sobre «hitos, héroes y genios de la cultura en inglés»

La optativa «Ampliación de inglés» se cursará de 1º de la ESO a 2º de Bachillerato nivel de cada alumno. Asimismo, la optativa de Proyecto también se hará en inglés y permitirá a cada alumno elaborar y defender al menos un proyecto de manera individual o en grupo ante su clase.

Se recuperará el programa de intercambios y se utilizará la inteligencia artificial con aplicaciones desarrolladas para mejorar las destrezas orales y de escucha en inglés. «Nos mueve el interés de todos y el entusiasmo por nuestro legado cultural y por enseñarlo cada día mejor», sentenció Viciana.

A todo esto hay que sumar que se incluye un examen de inglés y de historia en las pruebas diagnósticas, que se amplían a dos cursos más: 6º de Primaria y 4º de la ESO, lo que permitirá tener una visión más clara de cómo avanzan los alumnos en su aprendizaje. Mientras, el equipo de evaluación de la Universidad de Cambridge se encargará de evaluar la implantación del programa, un contrato que se adjudicó hace ahora un año. «No hay ninguna medida improvisada», remachó Viciana.

Por su parte, la diputada de Más Madrid, María Pastor, criticó el modelo vigente por que «ha empeorado la calidad educativa de la Comunidad y ha jugado un papel fundamental en la segregación escolar que sufre Madrid».

El portavoz de Vox, José Antonio Fuster, defendió la necesidad de que todas las asignaturas troncales se estudien en español y que se impartan clases extraescolares de inglés gratuitas y que se fomente el uso del idioma en el entorno familiar. Esteban Álvarez León, del PSOE, abogó por que el inglés sea enseñado por profesionales y la necesidad de hacer grupos más reducidos con desdobles o la creación de laboratorios de idiomas para que «se democratice la enseñanza de inglés».

# La Fiscalía pide 12 años de inhabilitación para Posse

Responsabiliza a la exalcaldesa de Móstoles y a su equipo de un delito de prevaricación R. R.. MADRID

La Fiscalía ha presentado un escrito de acusación en el que solicita un total de doce años de inhabilitación para la alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, por un delito de prevaricación por el «caso ITV» por el que se perdonó una deuda de 2,5 millones a una ITV de la localidad. La petición se hace extensiva a su antiguo equipo de Gobierno y el secretario municipal, Francisco Javier Tornero. Se da la circunstancia de que cuatro de ellos siguen ocupando un puesto como concejales en el Ayunta-

miento de la segunda localidad más grande de Madrid. Además de la exalcaldesa Noelia Posse, que es portavoz del Grupo Municipal Socialista y presidenta del partido en Móstoles, la petición afectaría a David Muñoz que, además de concejal, es secretario de organización del PSOE en la localidad, lo mismo que Alejandro Martín, que ocupa el puesto de secretario general. También afectaría a las concejalas socialistas Rebeca Prieto y Marisa Ruiz.

La petición de la Fiscalía supondría el paso previo a la apertura del juicio oral que, según el Código Ético del PSOE, implicaría la expulsión del partido de Posse y todos los implicados en el caso.

Una vez presentados los escritos de acusación y de defensa, la jueza de Instrucción número 1 de Móstoles tendría que poner fecha a la apertura del juicio, un trámite que podría ocurrir en pocos meses.

En el escrito de acusación, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la Fiscalía considera que los acusados «ocasionaron un perjuicio económico al Ayuntamiento de Móstoles» al aprobar, mientras estaban en el Gobierno y mediante el procedimiento de urgencia, una quita del 50% de la deuda que mantenía con el Consistorio la

empresa ITV Móstoles ITV, la reducción del canon anual a 60.000 euros y el aplazamiento hasta 2040 del resto de la deuda, sin intereses ni recargos, a razón de 30.000 euros anuales y una última anualidad de 15.000 euros. El Fiscal puntualiza que el acuerdo se adoptó por los acusados «a pesar de contar con un informe desfavorable del interventor, que alertaba de la contrariedad al ordenamiento jurídico del mismo y con una clara consciencia de ilegalidad del mismo, puesto que habían sido advertidos de que los créditos de derecho público son indisponibles por ley».

MADRID 5



Un centro de salud de Madrid

# Los médicos de Primaria cobrarán 500 euros más al mes

El incentivo irá dirigido a los que presten asistencia en centros de salud de difícil cobertura

# R. Ruiz. MADRID

Los médicos de Madrid estarán mejor pagados. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ayer anunció un nuevo incentivo mensual de 500 euros para todos los médicos de los centros de salud de difícil cobertura, que en la región son entre 20 o 25 y que son aquellos que tienen el 20% o más de las plazas vacantes sin cubrir y aquel cuyo porcentaje de población atendida está por encima del 80%. Este incentivo, que entrará en vigor a partir del próximo mes de mayo, se aplicará tanto a los profesionales ya establecidos en estos complejos públicos como a los de nueva incorporación.

El anuncio fue realizado por Díaz Ayuso durante su comparecencia en la Asamblea de Madrid, donde destacó que este complemento adicional está diseñado «para mejorar la asistencia a los usuarios, independientemente del horario de consulta, ya que se implementará en todos los turnos».

Esta medida se suma a las mejoras retributivas aprobadas por el Ejecutivo autonómico en el Plan Integral de Mejora de Atención Primaria de 2023. Dicho plan incluye la creación de la productividad fija por ruralidad, con un aumento medio mensual de 310 euros por facultativo, así como un reconocimiento de 450 euros mensuales por población atendida, entre otros beneficios. Con estas mejoras, los médicos de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid podrán alcanzar entre 56.000 y 63.880 euros anuales.

Además de las mejoras económicas, la Comunidad de Madrid también ofrece a estos profesionales sanitarios la oportunidad de participar en proyectos de investigación y docencia, así como contratos estables de tres años de duración para residentes que finalicen su formación en septiembre, con el objetivo de fidelizarlos. También se han puesto en marcha una serie de iniciativas para retener las plazas de difícil cobertura en el primer nivel asistencial de la sanidad pública madrileña. Entre ellas se encuentran la priorización en la oferta formativa de cursos de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, el incremento del 50% de la puntuación por mes trabajado para la bolsa de contratación y la propuesta de aumentar los puntos por haber prestado servicios en estos centros para futuras Ofertas Públicas de Empleo (OPE) u otros procesos selectivos.



# **Palacios**

Un edificio barroco tras una fachada neoclásica

El palacio de don Juan de Goyeneche, de Churriguera, es la actual Academia de Bellas Artes de San Fernando

### Ángel Luis de Santos. MADRID

La calle de Alcalá fue, hasta la inauguración de la Gran Vía y aun hoy, el gran escaparate de Madrid, el lugar en el que se levantaron algunos de los edificios más bellos de la ciudad, sobre todo en su tramo entre Cibeles y la Puerta del Sol, el centro neurálgico por antonomasia de Madrid.

Es precisamente en el número 13, en el tramo inicial de la calle, donde se encuentra el palacio de don Juan de Goyeneche, ocupado actualmente por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

Juan de Goyeneche y Gastón (1656-1735) fue un acaudalado industrial navarro y tesorero de las reinas María de Neoburgo, María Luisa de Saboya e Isabel de Farnesio, durante los reinados de Carlos II y Felipe V.

En 1697 obtuvo de Carlos II el privilegio de impresión de la Gaceta de Madrid, convirtiéndose en el primer empresario periodístico de España. Fundador y promotor de lo que hoy es el municipio madrileño de Nuevo Baztán, en recuerdo de la tierra que lo vio nacer, trabajó allí de la mano del arquitecto José Benito de Churriguera, que llevó a cabo el trazado urbano y todas las edificaciones.

Para el que habría de ser su palacio en Madrid compró seis casas en la manzana 290 que mandó demoler. Contrató para su construcción a Churriguera, ya una de las figuras más representativas del barroco madrileño.

Aunque la fecha exacta de su construcción no está clara, en 1731 ya estaba terminado. Se conoce la imagen que tuvo la fachada principal diseñada por Churriguera, porque Diego de Villanueva, el arquitecto elegido para su reforma,

> Fachada de la actual Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

la dibujó al proyectar la reforma del edificio para instalar la Academia de Bellas Artes. Era una fachada plenamente barroca y única en Madrid, evocaba a la que Bernini, el gran maestro italiano del Barroco romano, había concebido para el palacio Montecitorio.

A la muerte de Juan de Goyeneche heredó la casa madrileña su hijo primogénito, que falleció en 1761. Probablemente entonces el edificio fue alquilado por la Hacienda Real para establecer el Estanco de Tabaco.

La Academia de Bellas Artes de San Fernando, la institución artística de más larga trayectoria y mayor vigencia cultural en España, lo adquirió con la idea de transformarlo, ya que, por aquel entonces, su fachada barroca «no era correspondiente a la que había de ser morada de las Bellas Artes».

El encargado de «afeitar» y darle un aire neoclásico a dicho frontis, como explica la propia Academia en su web, fue el mencionado Diego de Villanueva, el cual colocó una portada de orden dórico en su fachada.

En cuanto al interior, la reforma se llevó a cabo «sin derribar muro, techo ni otra cosa», lo que nos ha permitido conocercómo fue en el siglo XVIII, porque mantuvo la distribución de palacio barroco dispuesto simétricamente en torno al eje principal, a pesar de tener un solar de forma muy irregular. Modificó la decoración exterior e interior, eliminando los elementos barrocos y compartimentó algunos espacios. Así, en el sótano y plantas baja y principal fue instalada la Academia de Bellas Artes y en la segunda y tercera se acomodó el Gabinete de Ciencias Naturales. Hasta finales del siglo XIX ambas instituciones convivieron juntas. El arreglo interior del edificio duró más de un año.



Benito José de Churriguera (proyecto barroco original) y Diego de Villanueva en la reforma neoclásica.

Arquitecto

Año de construcción
Primera mitad del siglo XVIII
Nivel de Protección
Monumento Nacional
Uso actual

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando La Academia, desde su creación, luchó por implantar el Neoclasicismo frente a la corriente

barroca tan arraigada en nuestro país. Diego de

Villanueva eliminó de la fachada los elementos barrocos, como la rocalla, la portada y las esculturas que remataban el edificio para adaptarla al nuevo estilo oficial, añadiendo un pórtico de entrada clásico sobre columnas dóricas, pasando a ser el símbolo de la institución.

Desde entonces, todos los arquitectos que han intervenido en el edificio han estado vinculados a la Academia. Así, Pedro Muguruza hizo una serie de reformas entre 1918 y 1933. En 1958 se añadió la planta ático y hubo una serie de reformas interiores.

El palacio fue declarado Monumento Nacional en 1971 y tres años más tarde se cerró para emprender una restauración y remodelación total a cargo del arquitecto y académico Fernando Chueca Goitia que duró hasta 1984. Finalmente las últimas reformas se iniciaron en 1999 y concluyeron en el 2002, permitiendo organizar nuevas salas para el Museo.



MADRID 7

Turismo Mercado de Motores

# Zúrich celebra el arranque de su verano en la capital



En el stand se celebrarán actividades cada veinte minutos

B.P. MADRID

Con puntualidad suiza, este fin de semana, Zúrich celebrará el comienzo de su temporada de verano en el Mercado de Motores. El sábado y domingo, 13 y 14 de abril, Zúrich Turismo tendrá un stand en el que cada hora hará sonar «virtualmente» el reloj de St. Peter, con una esfera de 8,7 metros de diámetro que le convierte en el más grande de Europa. En cada hora se sucederán diferentes actividades gratuitas, como un taller de collage «dadaísta» para niños a partir de 6 años -en varios turnos, con una duración de veinte minutos- o divertidos juegos y competiciones, como la de pelar la tira de patata más larga posible con el pelador Rex, que muchos tenemos en casa, y que fue diseñado por Alfred Neweczeral en 1947, en esta ciudad suiza. Todos los juegos implican regalos chulos, como el

propio pelador Rex, o las bolsas náuticas herméticas que utilizan los zuriqueses para ir a nadar a los ríos que atraviesan la ciudad (Sihl y Limago; Limmat en alemán) o en el propio lago Zúrich. En ellas meten su ropa y pertenencias y se tiran con ellas al agua. Pero sin duda, los mayores regalos que podrán recibir serán las personas que participen en el gran sorteo. Uno de ellos, podrá llevarse el gran regalo que no es otro que un fantástico viaje a Zúrich para dos personas de un fin de semana de duración, entre otras cosas. El momento culminante llegará a las 18:00 horas de ambos días, cuándo se celebrará la «quema» virtual del Böög, que, en la realidad, arderá en Zúrich el lunes 15 de abril a esa misma hora, para dar por finalizado el invierno. En la fiesta más importante de la ciudad, la conocida como Sechseläuten y que significa «suenan las seis», que es cuando tocaban tradicionalmente las campanas para que los trabajadores terminasen su jornada laboral. El famoso Böög es un simpático «muñeco de nieve» que, en función de la velocidad a la que arda y explote la pólvora de su cabeza, nos dará un pronóstico del tiempo en el verano en Zúrich. Cuando más rápido arda, mejor tiempo habrá en la ciudad en verano. Su quema se lleva a cabo en la plaza de la ópera. Toda la ciudad se congrega allí. Y con las ascuas que quedan, los zuriqueses se montan una espectacular barbacoa.

Dónde Paseo de las Delicias, 61

Cuándo sábado y domingo, 13 y 14 de abril

¿Sabías que Zúrich reúne lo mejor del verano en un espacio urbano relativamente pequeño? Alberga más de veinte zonas de baño al aire libre, así como el mayor museo de arte de Suiza, el mayor desfile de música tecno del mundo, las mejores universidades del país y la mayor densidad de fuentes con el agua potable de la máxima pureza. Este fin de semana podrás descubrir por qué esta ciudad suiza es poco menos que superlativa.

# Bodegones Automáticos en la Sala Siroco

Dentro del programa Fast Expos, Babi Bensusan expondrá sus nuevas obras esta noche

# L.R. MADRID

La exposición de las nuevas piezas de la colección Bodegones Automáticos. I será en la Sala Siroco, hoy a partir de las 21h, con motivo del programa Fast Expos de la Sala Siroco. En la presentación de la primera entrega, que se celebró el pasado mes de noviembre en este mismo espacio, cinco de las seis obras presentadas fueron adquiridas por coleccionistas privados. En esta ocasión se presentarán ocho nuevas obras originales y otros proyectos artísticos. «Automático»: Aquello que se hace sin pensar o

involuntariamente. Bodegones Automáticos. I tiene como objetivo redimir a la artista de sí misma y de sus constricciones. La intuición se vuelve protagonista; la soltura de trazo y la libertad de contenido, se convierten en requisitos inexorables. Una oda al hedonismo y a la «joie de vivre». Juega con la yuxtaposición de la quietud característica de un bodegón y el dinamismo implícito en un movimiento automático. Esta es una serie colorida, que busca reconectar a la artista con la parte más feliz del proceso creativoy de su memoria, y con ello transmitir esa emoción a su espectador. Esta segunda entrega explora nuevas paletas de colory diferentes texturas.

Babi Bensusan, es licenciada en Ciencias Políticas por el Instituto de Estudios Políticos Sciences Po Bordeaux.Los comienzos de su formación artística estuvieron dirigidos a la danza, cursando hasta séptimo grado de la Royal Ballet of London. Autodidacta en las artes plásticas, ambos campos de expresión, baile ypintura, le permiten manifestar la dinámica de la semociones a través de sus vivencias. Inspirada en artistas como Frida Kahlo o Julieta Abdon persigue contar experiencias personales, buscando la universalidad de ellas.

# Madrileñear



Javier Ors

# Política-retro

os de Arizona se han puesto vintage, como los nostálgicos de los vinilos, y han reactivado una ley de 1864 para prohibirelaborto. Estados Unidos, que ha hecho mucha cinematografía como aventajados de la democracia, ahora se ha puesto a la vanguardia de la política-retro. Es como si a Duchamp le hubiera entrado una inesperada fiebre por la figuración, en plan Rodin, Canova y en esa línea. Vivimos en una abundancia de países que se han apuntado a hacer futuro con el pasado, en lugar de hacer futuro con el progresismo, que, más que una ideología, como sostienen algunas militancias erradas, es estar pautado con la época que toca, estar al día de sutiempo, y no andar desbocado en añoranzas y abanderamientos de acentos caducados. Pero hoyes como si a la modernidad le hubiera salido un sarpullido de nostalgia y hubiera renunciado los vaqueros por el miriñaque, lo que habla de los retrocesos que vienen pespunteando la centuria.

Se ve que hay mucho enardecido del ayer, de esos que consideran que para avanzar hacia el mañana debemos fijarnos en el pasado. Uno stradicionalistas «fashion» y muy puestos en lo «online», como estos que hay en EE UU que pretenden legislar el presente con normas de la época de su Guerra Civil, que, aunque algunos no se lo crean, la semilla del fratricidio no es un exclusivismo nuestro. A los derechos nuevos, los de la mujer y otros varios que van abriendo sendero, ahora se les pretende deslegitimar con jurisprudencias trasnochadas porque apenas existen argumentaciones con peana que sustente las críticas. Se recurre a la melancolía, a los atavismos, que son muy emocionales, porque con las cartas de la razón no hay manera de descabalgarlos. Lo que sucede es que cuando un pueblo comienza a mirar a su historia para resolver su futuro es que ya no tiene nada que aportar al mundo.

# MADRID VIVR

Viernes 12.4.2024



# Cómo llegar



Semilla Food Studio Dónde: C/ José Ortega y Gasset, 67. Madrid. Precio del menú: 250 euros (maridaje incluido).

Genie Kwon y Tim Flores están al frente de Kasama, espacio situado en Chicago

# Gastronomía

# Un fin de semana para probar alta cocina filipina

Tim Flores y Genie Kwon cocinan en Madrid hasta el domingo

Dirigen Kasama, con panadería de día y restaurante por la noche



# Tatiana Ferrandis. MADRID

In Residence llega a su octava edición de la mano de Rioja. Se trata de una cita anual que nos acerca a cocineros internacionales, quienes por unos días cocinan en la capital para darnos a conocer su culinaria. Apúntense, porque hasta el domingo tienen la oportunidad de descubrir la cocina de los filipinos Tim Flores y Genie Kwon, al frente de Kasama (Chicago). El mes que viene quien se instalará en Madrid será Osip (Reino Unido) mientras que la experiencia de Kadeau (Copenhague) la viviremos en noviembre. Pero vayamos por partes, ya que con quienes hemos conversado es con Genie Kwon y con Tim Flores, cuyo curioso establecimiento es una panadería de día, así que para probar su menú es necesario reservar por la noche. Situado en East Ucrania Village, de Chicago, desde hace dos años se ilumina con su primera estrella, que lo convierte en el primer local filipino del mundo con esta distinción: «Creo que es difícil distinguirse en una ciudad tan competitiva, grande y diversa como es Chicago, pero sí hemos logrado ganar un reconocimiento global». Dicho esto, el «pop-up», puesto en marcha por Mateo & Co, ofrece nueve servicios para 16 personas hasta el domingo y el precio del menú es de 250 euros. Que Kasama sea pastelería de día y restaurante de noche tiene su por qué: «Genie se formó en pastelería, pero ambos sabíamos que queríamos abrir un restaurante, pero también una panadería informal a la que la gente pudiera acudir varias veces al día. Contamos con dos horas cada día para transformar el comedor de una cafetería en un restaurante de alta cocina». De ahí que ofrezcan un «brunch» y un menú por la noche formado por 13 platos. Flores explica que el

# No te pierdas Danish

Entre los platos destacan el «Kare», con cordero, cacahuete y bagoong XO; «Pulutan», con lumpia, salmón y ostra Kusshi; «Nigala», con col, tuétano y arroz redondo; el «Truffle Croissant», una delicia de queso Bourgogne, trufa y miel. Y de postre, «Halo», crema de ube, flan y genmai.

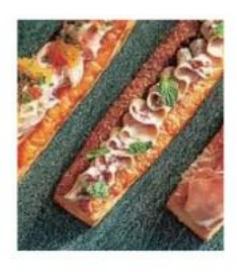

pan más popular, que se come du-

rante el desayuno se llama «pan de

sal»: «La mayoría de nuestros pa-

nes se parecen a un brioche ligero». ¿Cuál es la filosofía de Kasa-

ma? Preguntamos: «Queremos

proporcionar la mejor experiencia

posible a quien viene a tomar una taza de café por la mañana y tam-

bién a quien viaja a Chicago para

disfrutar de un menú degustación

de alta cocina. Durante el día po-

demos atender a más de mil clien-

tes, pero en el servicio de cena, sólo

tenemos capacidad para 42 co-

mensales. Si cuidamos a nuestro

equipo es más capaces de cuidar a los clientes». Lo cierto es que los

madrileños conocemos poco la

gastronomía filipina y echamos de

menos establecimientos donde

disfrutarla y conocerla: «Algunas

de las características importantes

de nuestra cocina incluyen los áci-

dos, el ajo y el humo. Asimismo,

nuestra comida callejera a la parrilla es muy interesante», apunta al tiempo que nos aclara que en Kasama «hacemos versiones modernas de la comida filipina que Tim comía de pequeño. De hecho, hemos actualizado algunas recetas de su madre para la elaboración del adobo, del kare kare, del inasal y del sinagang», matiza Genie, quien reconoce en nombre de los dos que lograr la estrella fue completamente inesperado: «Fue un honor increíble y el reconocimiento al trabajo tan duro que realiza nuestro equipo».

# Influencia española

Durante el proceso de elaboración de los platos, abogan por el desperdicio cero y, añaden, su ingrediente fetiche es el azúcar perlado para otorgar dulzory textura tanto a las preparaciones dulces como a las saladas. Y lo es también porque «soporta altas temperaturas». Preguntados por sus platos estrella, no lo dudan: el croissant de trufa negra y el kare kare (estofado de maní filipino). La cocina española es una de sus favoritas gracias a los productos que aquí disfrutamos. De hecho, aseguran que «existe una influencia de la historia española en la cocina filipina. Los españoles introdujeron ingredientes, como el tomate y el maíz, así como numerosas tradiciones, que se saborean en los platos filipinos».



tro de la película, no como su tema central. Esa me parece la vía más obvia de representación "queer", porque es la manera en la que las personas "queer" perciben el amor, exactamente igual que las personas heterosexuales, no es el centro de su vida ni mucho menos lo más importante. Es tan importante que sean dos mujeres como que una sea hija de un mafioso y la otra, una trabajadora de ese mafioso», apunta Glass, entregada al manierismo más telenovelesco para acabar triunfando por destreza: «Sangre en los labios», que bien podría convertirse en un clásico instantáneo de culto por cómo

# De la serie «Crepúsculo» a la Croisette: la reinvención de Kristen Stewart

Por mecanismos industriales que jamás llegaremos a comprender del todo, la saga «Crepúsculo», además de regalarnos a Kristen Stewart (en la foto) y Robert Pattinson como intérpretes a tener en cuenta en el futuro, nos privó de verles imbuidos en el género, todo pese a lidiar con vampiros, hombres lobo y eternas juventudes. La casualidad quiso que fuera el propio «pope» Cronenberg el que rescatara a Pattinson del cine más comercial, haciéndole debutar en lo autoral en su siempre recomen-

dable «Cosmópolis» (2012); y, casualidad también, es en el fantástico donde más ha brillado su otrora compañera de reparto. Stewart, que tenía más experiencia que Pattinson en el cine, no se encontraría con Cronenberg hasta 2022, cuando apareció en «Crímenes del futuro», pero antes había trabajado en «Underwater» (2020) y, con más éxito, en «Personal Shopper» (2016), dirigida por Olivier Assayas y que le valió su primer paseo por la célebre Croisette de Cannes, un camino que ha repetido hasta en tres ocasiones más.

retoza en venas hinchadas, cabezas reventadas y alguna que otra secuencia onírica, es la confirmación de una nueva voz a tener en cuenta en el cine de género global. Además, el acercamiento de la directora a la sexualidad fortuita, que se lleva a mitad de los ochenta por una cuestión más estética que narrativa, también cuestiona la hegemonía romántica de lo que tiene que ser el amor sobrevenido en la gran pantalla, elevando su «Sangre en los labios» desde un sofisticado homenaje a la serie B hasta un ensayo mucho más sesudo sobre el amor, la obsesión y todo lo que queda en medio.

# Cine

# Cine en casa

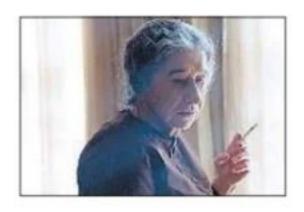

# «Golda»

Helen Mirren se pone a las órdenes del cineasta Guy Nattiv para mostrar las responsabilidades y decisiones intensamente dramáticas a las que se enfrentó Golda Meir, también conocida como la «Dama de Hierro de Israel», durante la Guerra del Yom Kippur.

### Prime Video

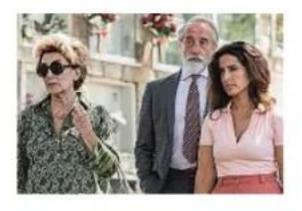

# «El favor»

En esta comedia de enredo dirigida por Juana Macías, un elenco capitaneado por Inma Cuesta y Gonzalo de Castro, entre otros, se pone al servicio de la historia familiar de los Gallardo y las últimas voluntades de Amparito, la «Tata» cuidadora que trabajó siempre para ellos.

# Movistar+

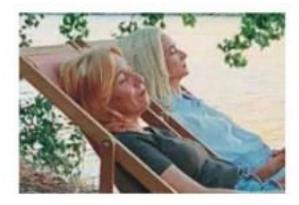

# «Sobre todo de noche»

Llega a Filmin una película de Víctor Iriarte tremendamente enigmática cuyo estreno pasó injustamente desapercibido y en la que Lola Dueñas y Ana Torrent abordan la terrible herida que supuso los más de 300.000 bebés robados durante el franquismo.

# Filmin

# El peligroso salto de Benito Zambrano

El director de «La voz dormida» aborda el drama de la migración en su nuevo filme

Marta Moleón. MADRID

enito Zambrano, de naturaleza humildey desprejuiciada, de involuntaria vocación humanista, hijo de jornaleros y el menor de siete hermanos, reivindica sus paupérrimos orígenes con la dignidad que solamente puede otorgar la vinculación directa con la clase trabajadora: «Como andaluz, me siento muy cercano a África y emocionalmente muy próximo a la costa. Pero, después, hay que tener en cuenta también que yo vengo de una familia pobre. Hemos trabajado toda la vida en el campo, y cuando en el campo trabajaban los españoles, nosotros éramos temporeros que íbamos a coger aceitunas o algodón. Mis dos hermanas mayores han sido empleadas de hogar e internas cuando las propias españolas eran las internas de las señoritas españolas, ¿me entiendes? Resulta que yo tuve la suerte de poder desarrollarme y convertirme en director de cine, pero de es de donde vengo. ¿Por qué puedo estar aquí? Porque he tenido, hemos tenido, la suerte de nacer a este lado de la valla», reconoce rotundo el cineasta sevillano en entrevista con LA RAZÓN cuando hablamos de su posicionamiento como director y, en consecuencia, como agente externo del señalamiento social que lleva a cabo en su último trabajo, «El salto».

# Éramos los mismos

Habituado como está el autor de la extraordinaria «Solas» -cinta galardonada en el Festival de Berlín con unas María Galiana y Ana Fernandez sublimes-ola meritoria y sensible «La voz dormida» al acercamiento intencionado a realidades complejas necesitadas de una justicia social que las subraye, Zambrano sentía que este era el momento oportuno para abordar la problemática de un tema como la migración en España desde la perspectiva de los que vienen y no desde la de los que receptan a través de la historia de Ibrahim, un joven procedente de Mali que reside y trabaja en Madrid como albañil con su pareja hasta que de manera repentina le deportany se ve obligado a saltar la valla de Melilla para regresar junto a su amor y la hija que está en camino. «Para todos los que han nacido al otro lado de la valla o en países pobres o medio pobres, sus posibilidades de desarrollo disminuyen. Y ya ni te cuento si eres negro, musulmán y pobre o mujer. Es decir, los tres grandes temas de la historia de la humanidad: la raza, la religión y la economía. El pobre que viene de África digamos que alberga todos los elementos necesarios para que se genere un prejuicio en su contra nada más llegar aquí.

¿Quiénes eran los negros de Europa en los años 50, 60 o 70? Los españoles pobres que emigraron a Francia, Alemania, Suiza. ¿Quiénes eran los que estaban haciendo los trabajos que el resto no quería hacer o para los que sencillamente faltaba mano de obra? Éramos nosotros. ¿Y dentro del propio Estado español, quiénes eran los que iban a trabajar a Cataluña, País Vasco, Madrid y las grandes ciudades? La mano de obra migrante procedente de otras comunidades autónomas. Esto ha existido siempre y seguirá existiendo por mucho que algunos se empeñen en lo contrario. Se llama necesidad», sentencia este oriundo de Lebrija antes de rematar con una reflexión conclusiva: «Sigo sin entender qué es exactamente lo que le molesta y le violenta a la extrema derecha de este país de la inmigración. Es de vergüenza que hayan radicalizado tanto el mensaje. Me pregunto de qué tienen miedo».



# «EL SALTO»

**Dirección:** Benito Zambrano. **Intérpretes:** Moussa Sylla, Edith Martínez Val, Nansi Nsue, Mariola Fuentes, Mari Paz Sayago, Vicky Peña, Vicenta N'Dongo. España, 2024. **Duración:** 90 minutos. **Drama.** 

# Maldito regreso a Melilla

Ellos también están solos, aunque la soledad sea distinta, o quizá no tanto, a la de aquellos tres personajes que protagonizaron en 1999 la excelente ópera prima de Benito Zambrano. Todos parecen olvidados, o repelidos, por la sociedad, como Ibrahim, que llegó a España desde Guinea y trabaja, sin papeles, en Madrid junto a su pareja embarazada. Un día es detenido por la policía y deportado a su país de origen por carecer del permiso de residencia. Pero el protagonista hará cuanto sea posible para volver de nuevo. Y lo logrará no

sin antes recorrer África, instalarse en un campo de refugiados donde las mujeres sufren violaciones, y no únicamente por parte de los soldados

# Lo mejor

▶Lo hemos visto mil veces en el cine y la vida real, pero siempre impactan las escenas de la valla

# Lo peor

▶Que, sobre el tema que trata, existen ya películas aún más duras y redondas marroquíes, acabar convertido, como tantos otros, en ganado tras pagar centenares de euros a los traficantes (o esclavistas, sería más idóneo el término) y conocer a una joven con un pasado muy duro obsesionada con saltar la valla de Melilla. Sí, consigue lo que buscaba, regresar. Aunque el futuro siga dibujándose igualmente duro e incierto. Un nuevo filme sobre la inmigración, sobre estos seres que intentan escapar de la pobreza y las guerras, y las, por lo común, durísimas condiciones de vida que encuentran luego en Europa, que parece, sin embargo, seguir demasiado a pie juntillas un patrón no exento ya tampoco de ciertos estereotipos. No hay sorpresas en la humana y verdadera película de Zambrano, pero continúan existiendo las mismas incertidumbres.

Carmen L. LOBO

LA RAZÓN • Viernes. 12 de abril de 2024

# «MONKEY MAN»

\*\*\*\*

Director: Dev Patel. Guion: Pol Angunawela, John Collee y Dev Patel. Intérpretes: Dev Patel, Pitobash, Vipin Sharma, Ashwini Khalsekar, Sikander Kher. Estados Unidos, 2024. Duración: 121 minutos. Acción.

# Y Dios se hizo gorila



«Monkey Man» coquetea con la mitología hindú, iniciando su relato con la historia de Hanuman, el dios mono que representa la fuerza, la rectitud y la devoción a lo sagrado, y utilizando la sabiduría ancestral de un hijra (la comunidad transgénero en la India) para abrir del todo las heridas del pasado de nuestro héroe con una raíz alucinógena (la alucinación, qué pena, es un simple flashback), pero lo cierto es que Dev Patel la reduce a una

# Lo mejor

Ciertos hallazgos visuales en las escenas de acción nos hacen albergar esperanzas

# Lo peor

▶Su falta de sentido del humor y un montaje que atomiza el sentido de la puesta en escena cuestión de color local, un truco decorativo para distinguirse de sus modelos, especialmente de la saga «John Wick». A sus políticos despiadados y a sus policías corruptos los encontramos en Mumbai (aquí bajo el nombre ficticio de Yatana) como podríamos escupirles en Nueva York o Gotham City. «Monkey Man» cuenta la típica historia de venganza que, desde los tiempos de Bruce Lee hasta los de Liam Neeson, ha atravesado los códigos de honor del

cine de acción. En su debut como director, Dev Patel interpreta a un boxeador que, embutido en su máscara de gorila, se deja machacar cada noche en un ring clandestino por unas pocas rupias. Entre K. O y K.O, está urdiendo un plan para infiltrarse como lavaplatos en un hotel y acabar con los que incendiaron su infancia. Nada más sabemos de él, aunque Patel cree que eso es suficiente para que su héroe tenga más profundidad emocional que los que interpretaba en su época Van Damme o Chuck Norris. Convertirlo en una abstracción no sería un problema si la película lo asumiera con más sentido del humor, pero la ironía brilla por su ausencia. Entonces, solo quedan las secuencias de acción. Una de las virtudes de «John Wick» y sus secuelas era el virtuosismo coreográfico de la planificación de tiroteos, persecuciones y luchas cuerpo a cuerpo. Chad Stahelski aprendió de John Woo que la claridad es mejor consejera que la aceleración, algo que Dev Patel no parece haber entendido. El montaje no tiene ningún sentido espacial, con lo que la acción se desborda en una sucesión frenética de cortes que entretienen, pero no sitúan, la mirada. Ahí permanecen restos, ráfagas fugaces de un cineasta que podría parecerse a Takashi Miike -ese cuchillo rematado con la boca en la garganta del rival- si aprendiera a reírse un poco más de sí mismo.

# Sergi SÁNCHEZ

«MENUDAS PIEZAS»
★★★★

**Director:** Nacho G. Velilla. **Guion:** David S. Olivas, Marta Sánchez, Nacho G. Velilla. **Intérpretes:** Alexandra Jiménez, María Adánez, Francesc Orella, Luis Callejo, Miguel Rellán. España, 2024. **Duración:** 98 minutos. **Comedia.** 

# ¿Y si el peón se come al rey?

Aquí, en este colegio de élite, eso del lema «Disciplina y honestidad» brilla por su ausencia.

Sobre todo, lo que atañe al segundo término, porque el mandamás del centro, de íntegro, tiene poco. Candela, su pareja, acaba de enterarse de que el señor lleva tiempo con una amante, de ahí que, tras montarle un pifostio considerable y firmar un divorcio que prácticamente la deja con lo

puesto (a mí este punto, por mucho que ella le propine algún golpetazo más una desafortunaca «caída» de busto honorífico no me quedó claro), la pija profesora decide volver al barrio donde nació y que tanto repelús le da, pedir ayuda a la familia, aunque haga años que los mira por encima del hombro, y casi mendigar un puesto para dar clases en su antiguo instituto a estudiantes con problemas de

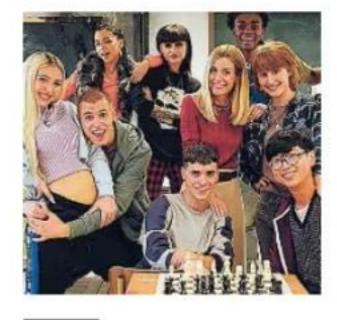

# Lo mejor

▶Se trata de una comedia apta para todos los públicos bienintencionada y festivalera

# Lo peor

 Hay tantos personajes que es casi imposible que se pueda profundizar en todos

integración. Pero, vaya, que este grupo de inadaptados son más cándidos e inofensivos que cualquiera con el que ahora mismo puede cruzarse usted por la calle. Una pandilla de perdedores a los que solo consigue ganarse por medio del ajedrez, deporte que les enseña pronto y que, de paso, le demuestra a Candela que la vida es muy parecida, ya que, seas la pieza que seas, todos terminamos en el mismo sitio, o sea, en una caja. Una simpática comedia familiar, una blanquísima y bienintencionada «Rebelión en las aulas» que no da ni más ni de menos de sí. Ahora bien, yo quiero un bolso como el de Candela.

# Carmen L. LOBO

# «Emma y el jaguar», o el mayor alegato en defensa de la selva

Marta Moleón. MADRID

Dirigida por Gilles de Maistre
-cuya vocación animalista ya
ha dejado clara en anteriores
ocasiones con cintas como
«Mía y el león blanco» o «El
lobo y el león»- y protagonizada por Lumi Pollack, Emily
Bett Rickards y Paul Greene,
«Emmay el jaguar negro» surge como un alegato en favor
de la protección de la selva y
su fauna salvaje revestido con
la consiguiente pátina de humor y didactismo que suele
acompañar al cine familiar.

# Viaje aventurero

El escenario escogido en esta ocasión por el cineasta francés se divide en dos espacios diferenciados por el ritmo de sus habitantes. La selva amazónica donde ha crecido Emma le proporciona una amistadúnica, la que mantiene con Hope, una jaguar que

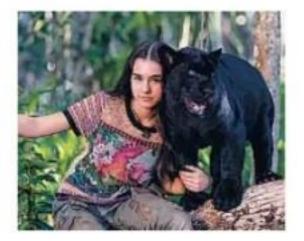

ella misma encontró siendo tan solamente una cría. Un acontecimiento trágico hace que Emma tenga que trasladarse a la ciudad de Nueva York y dejar atrás a Hope.

Los años pasan, pero Emma no deja de soñar con volver a la selva y estar con su amiga. Con 14 años, hecha una urbanita, Emma descubre que el pueblo de su infancia vive bajo la amenaza de traficantes de animales y decide que ha de volver a la Amazonia con su querida jaguar. Un plan descabellado del que Anja, su excéntrica y encantadora profesora de Biología, intenta disuadirla sin éxito. Junto a Anja, Emma se embarca en un emocionante viaje para reunirse con Hope y salvarla de aquellos que buscan destruir la selva y su fauna salvaje.

# Cine



# «UN DÍA CUALQUIERA»

\*\*\*\*

Dirección y guion: José Texeira. Intérpretes: Ariane Gaisán, Alberto Trejo, Fran Ofrecio, Mila Villalba, Raquel San Felipe. Fotografía: Alberto Muñoz. España, 2024. Duración: 90 minutos. Terror.

# A ver quién se muere antes

Cinco amigos (dos parejas y el que va de carabina, un chico, por otra parte, sumamente misterioso y marisabidillo del que poco sabe el resto, solo que se trata del anfitrión) deciden pasar juntos un fin de semana en una casa de campo extremeña perdida de la mano de Dios, donde llegan de noche cerrada y en la que, apenas unos minutos después de que comience «Un día cualquiera», alguien muere de manera más o menos accidental y un secuestro se va, desde ese momento preciso, a tomar por saco. Lo malo es que, apenas pasan otros veinte de largometraje, algún espectador espabilado podrá imaginar en qué acaba la cosa, aunque no

sepa bien por qué. A partir de ahí, el asunto se embrolla bastante, aparece la hermana de uno reclamando verlo, una mujer que da la impresión de que es inofensiva aunque un poco con «cara de caballo» y que pone en

# Lo mejor

▶La idea de la que parte tiene su gracia, con ese muerto «sin querer» casi en el prólogo

# Lo peor

Los actores, la mayor parte del tiempo excesivamente histriónicos

un brete mortal a los cuatro que quedan con vida a partir de una serie de dilemas que ni «Saw», un título que, por cierto, como el amor, está en el aire de esta cinta. El asunto resulta, la verdad, retorcidillo e ingenioso, tanto como que el director José Texeira haya conseguido realizar una película con cuatro euros y un oscuro encanto «made in» serie de Netflix. Sin pasta, claro. Lo peor reside en los intérpretes, que a veces, muchas, se pasan de histriónicos y otras, las menos, parecen como petrificados. Sin mencionar una banda sonora que, de vez en cuando, y, literalmente, flipa. Tiene asimismo gracia el recurso de los amarraderos para caballos dentro de la propia y destartalada residencia y su inspiración en ese cine terrorífico rural hollywoodiense; tal y como acaba el filme, esto en EE UU tendría hasta una segunda entrega, no exagero.

Carmen L. LOBO

# **Otros estrenos**



# «El milagro de la Madre Teresa»

Desde Suiza, y de la mano del director Kamal Musale, nos llega la historia de Teresa y Kavita, dos mujeres de integridad incondicional entretejidas a través de varias generaciones. La película cuenta cómo ambas lograron llevar a cabo su vocación a pesar de serias dudas personales. Y es así como descubrimos una nueva dimensión de la Madre Teresa más allá del mito. La pérdida de su fe inspira a la impetuosa Kavita, una joven inglesa de ascendencia india, a descubrir el amor y la compasión verdaderos en la Calcuta actual.

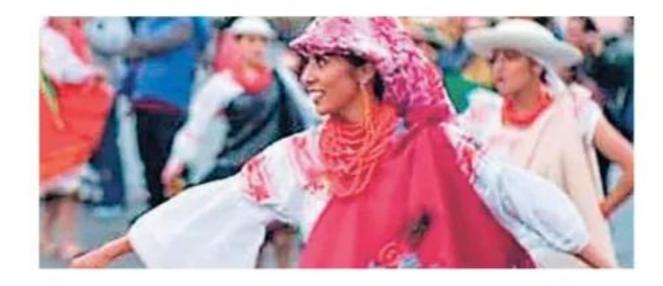

# «Hispanoamérica»

El director, guionista y montador ganador del Goya José Luis López-Linares le ha cogido el gusto a la exploración del documental histórico y, tras el éxito inapelable de «España, la primera globalización», ahora se centra en los lazos que unen nuestro país con América a través del Atlántico. El director, que en

la última Seminci presentó otro filme consagrado a los vinicultores, muestra ahora la historia compartida de Hispanoamérica durante más de 300 años a través del esplendor visual que constituye el patrimonio arquitectónico, pictórico, escultórico y musical de la época, aún vigente a día de hoy.

# «Tiziano, el imperio del color»: el origen de un genio **Giulio Boato y Laura Chiossone** dirigen un documental dedicado al pintor

M. G. R. MADRID

Según cuenta la leyenda, la mayor parte de los casi treinta meses que le llevó a Tiziano rematar «La Asunción de la Virgen» en Santa María dei Frari fue ocupada por el icónico artista veneciano para dar con la expresión que su «madonna» tenía que transmitir a los parroquianos. La obra, llevada a cabo en su etapa madura y más célebre, y el detalle, uno de esos

que nos habla del genio que corría por sus venas, nos sirven para entender por qué este hijo de la burguesía militar pudiente del norte de Italia merece un documental propio.

Así lo creen los directores Laura Chiossone y Giulio Boato, que, junto a las intervenciones de la actriz Sara Lazzaro, recorren la historia y la producción de uno de los pintores más longevos de la historia (la versión oficial reza que vivió hasta los 103 años, pero

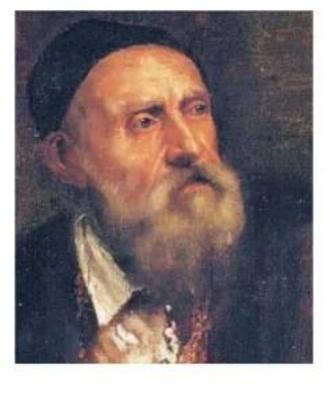

es imposible dar con su fecha exacta de nacimiento) en «Lázaro, el imperio del color».

el Ducado de Venecia, a principios del siglo XVI, el filme nos cuenta cómo el joven Tiziano Vecellio bajó de las montañas para llegar a la ciudad dorada y hundida. De Ferrara a Urbino, de Mantua a Roma, pasando por la España de Carlos V y de su hijo Felipe II, Tiziano recorrió el siglo iluminándolo con sus pinturas. Maestro del color y brillante emprendedor de sí mismo, innovador tanto en la composición de un cuadro como en la forma de venderlo, se convirtió en pocos años en el pintor oficial de la Serenísima, el artista más buscado por las cortes influyentes.

Así, y alineándose con la decena larga de documentales monográficos dedicados a pintores que han llegado últimamente a nuestras carteleras, «Tiziano, el imperio del color» se convierte en una opción perfecta para aquellos que quieran escapar de los convencionalismos de la ficción empapándose de historia y, de paso, de belleza pictórica. LA RAZÓN • Viernes. 12 de abril de 2024

# Disfruta de la oferta editorial completa de LARAZON 25

Llévate una revista los sábados y domingos con tu periódico



# Sábados

Revista **Mía**, para la mujer práctica

# Domingos

Fiel a tu cita de siempre, la revista **Diez Minutos** 

Revistas de venta opcional con el periódico La Razón. Oferta válida para todo el territorio nacional excepto Baleares, Canarias, Melilla, Navarra, País Vasco, Soria, Tarragona, Lérida y Gerona.

Disfruta más del fin de semana con



# Cultura

J. Ors. MADRID

illiam Graves espera en la recepción de un hotel. Está sentado en un sillón. Hace calor, pero viste una camisa clara y un jersey beige, y, al hablar desprende el vivo entusiasmo de esos hombres que han saldado deudas con la vida y viven en paz con ella. Sus ojos son glaucos y redondos y se iluminan al traer al presente días del pasado. Todavía recuerda una anécdota de su padre. «Cuando nos bañaba nos hacía tocar un diminuto fragmento de piedra que todavía conservaba bajo la piel. Era un pedacito de granito que se había desprendido de una piedra cuando un obús explotó y voló por los aires las sepulturas de un cementerio. Se le había incrustado en el cuerpo y todavía lo conservaba». El 20 de julio de 1916 no fue un gran día para el escritor Robert Graves. Participaba en la Batalla del Somme. Con apenas 21 años ya disfrutaba del grado de capitán. No era una excepción. Era lo corriente. Lo normal es que, en un periodo de seis semanas, un soldado de infantería de la Primera Guerra Mundial ya hubiera sido herido o que estuviera muerto. Ese era el plazo de tiempo. Los oficiales caían tan rápido como la tropa y aquel aspirante a escritor se encontró de repente con galones de mando en el uniforme a una edad que no le correspondía. «Eran niños los que luchaban en las trincheras», señala su hijo.

El joven Robert Graves ya había sido herido en un dedo en la Batalla de Loos, pero la suerte no le acompañó en aquella fatídica retiraday mientras pasaba al lado de la iglesia de Bzentin-le-petit, una bomba cayó a su espalda y un trozo de metralla lo atravesó desde atrás hacia adelante, perforándole un pulmón, mientras, por delante, recibía el impacto de esa lasca que ya permanecería con él el resto de su vida. «Estuvo quince meses en las trincheras. Aquí es donde él fue herido de gravedad cuando estaban retrocediendo. Ellos estaban en un valle y los alemanes tenían una posición ventajosa. Él era responsable de un batallón cuando comenzaron a caer proyectiles de ocho pulgadas. Lo dieron por muerto. De hecho, tardaron un día en darse cuenta de que todavía respiraba. Entonces lo recogieron y se lo llevaron a al hospital de campaña. Desde ahí lo trasladaron a Ruan en tren. Lo movían en camilla porque apenas podían

William Graves, hijo del célebre autor de «Yo, Claudio», evoca la figura de su padre con el relanzamiento de «Adiós a todo aquello», un libro donde cuenta sus vivencias en la contienda de 1914

# **Robert Graves** padeció neurosis de guerra y quedó muy tocado por las trincheras»

moverlo. A mis padres, de hecho, les notificaron su fallecimiento, pero él les pudo decir enseguida que continuaba con vida».

Robert Graves volcó todas estas vivencias en un libro que supuso un verdadero aldabonazo en el mundo literario y en la tradicionalista sociedad británica. Cuando frisaba los 33 inviernos, y se encontraba hundido en una crisis, en medio de un momento de enorme fragilidad anímica, decidió zanjar con el ayer y publicó un volumen de memorias, que está considerado en Gran Bretaña como una de las cien mejores, que tituló «Adiós a todo aquello». Una obra que recupera Alianza en una nueva traducción de Alejandro Pradera.

Estas páginas suponían un punto y aparte y daba cuenta de que no existían héroes en las contiendas bélicas y que el patriotismo perdía todo su sentido cuando uno estaba sentado en el fondo de las trincheras. «No había patriotismo en las trincheras. Se trataba de un sentimiento demasiado remotoy era rechazado por considerarlo solo adecuado para civiles». En la obra da cuenta de cómo un tercio de los compañeros de colegio que le acompañaron acabó muerto y otro tercio, herido. La fotografía donde él posa junto a sus amigos es la prueba de lo que significó la confrontación de 1914. «Al acabar no estaba bien. Padecía neu-



El escritor en su juventud, cuando estuvo en la guerra

«Robert Graves no era un rebelde, solamente no le gustaba mentir», comenta su hijo

El novelista sufrió la Guerra del 14 y vivió la pérdida de uno de sus hijos en Birmania en 1943 rosis de guerra. Quedó muy tocado. Padecía pesadillas y no podía apenas dormir. Fue bastante duro para él. El promedio de vida en las trincheras era muy breve. Pero, sin embargo, él siempre estuvo muy unido a su regimiento. Cuando había comida de veteranos, ya en los sesenta, y le invitaban, asistía. Siempre tuvo mucho afecto a sus compañeros».

Sin embargo, la lectura de este libro levantó ampollas. «Cuando describe la batalla, es un caos, parece que no hay orden en su escritura. Pero lo hizo aposta. Era así. Unos aparecían, por un lado, se iban por otro. Nunca se sabía lo que estaba ocurriendo». Pero la controversia que lo rodeó no procedía solo por la visión descarnada y desencantada que daba del frente, sino porque también contó las barbaridades que los ejércitos cometen: violaciones, ejecuciones, asesinatos de prisioneros en retaguardia, abusos de todo tipo, los bombardeos indiscriminados contra civiles... Aquí no hay nada de heroísmo. «No es que fuera un rebelde, es que no le gustaba contar mentiras. Fue sincero. Cuando iba a Londres se daba cuenta de que lo que ocurría en los campos de batalla estaba muy lejos de allí. Había familias afectadas por los hijos que combatían, pero a otros muchos no les incumbía». Para que les importara, Graves entregó a las imprentas un manuscrito que no dejó a nadie indiferente. Una obra donde también denunciaba el homoerotismo de los internados británicos y los sentimientos que prevalecían hacia el otro sexo en esos centros.

# La sombra de la guerra

Lo que sucedía es que Robert Gra-

ves pertenecía a otra generación distinta. A unos hombres y mujeres que cuestionaban los valores dominantes y que traían consigo otros distintos, como el pacifismo, una mayor relajación en las relaciones y un desencanto hacia la religión. Pero la guerra no fue algo solo puntual en su vida. Cuando años más tarde estalló la Segunda Guerra Mundial, también le afectó. «Ahí perdió a su hijo David. En Birmania, contra los japoneses, en 1943. Durante muchos días no supo si estaba vivo o muerto. Lo único que le había notificado era una palabra: "Missing". Más adelante, un amigo de mi hermana hizo una fotografía de la tumba. Hayallí un cementerio de británicos», comenta William. La otra decisión que Robert Graves tomó en este tiempo fue retirar los poemas que escribió inspirándose en sus experiencias bélicas. Poco a

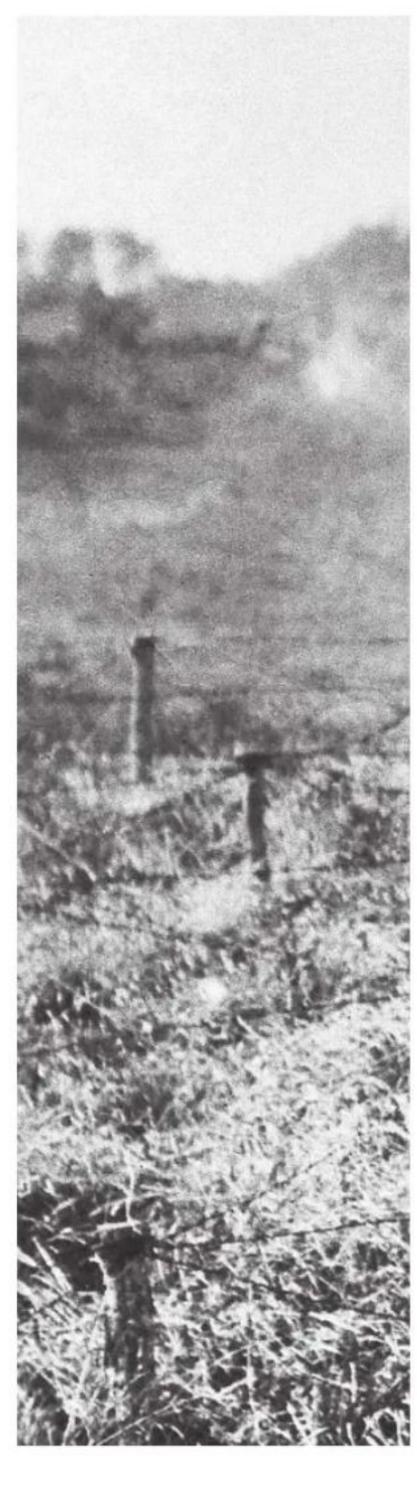

poco los fue quitando de la disposición pública. El argumento era que a él no le parecían suficientemente antibelicistas.

La guerra lo marcó. En su juventud despuntó como un gran montañero. Uno de sus profesores de lengua inglesa era nada menos que el escalador George Mallory, que todavía está pendiente de conocerse si fue el primer hombre en alcanzar la cima del Everest. «Él lo introdujo en el alpinismo junto a unos profesionales. Era muy bueno y tenía un enorme sentido del





La batalla del Somme, donde el célebre novelista fue herido de gravedad

equilibro. Es cierto que, debido a la guerra, no quiso arriesgarse en expediciones en montaña, pero nunca dejó de practicarlo. En Deià, Mallorca, donde se fue a vivir, se bañaba y solía trepar por las paredes de piedra que hay en la costa». William enseña una imagen que todavía conserva de él. El novelista, en bañador, con el pelo blanco y seis décadas a la espalda, aparece trepando en un áspero acantilado de piedra.

En la isla española, Robert Graves disfrutó de un breve paraíso que perduró hasta finales de los años cincuenta y principios de los sesenta. Disfrutaría aquí de la fama que le iban dando sus novelas históricas. «Yo, Claudio», la más célebre; «Los mitos griegos», el más vendido hoy junto a «La diosa blanca», «El conde Belisario», una propuesta inédita porque, por entonces, habían sido muy pocos los que se habían atrevido a escribir desde un plano literario sobre Bizancio. «Poseía una memoria tremenda. Su abuelo, que fue historiador, Leopold

von Ranke, tenía la convicción de que cuando escribías historia tenías que contar la verdad, lo real. Robert Graves siguió esa idea. Además, tenía una biblioteca estupenda y era muy minucioso en su trabajo. Cuando no encontraba un dato escribía a sus amigos historiadores, que eran muchos, o, como sucedió en una ocasión, acudió a su hermano. Este, una vez, tuvo que ir a una parte de Inglaterra para descubrir el camino que siguieron los romanos cuando entraron en la isla siguiendo

las órdenes del emperador Claudio». Robert Graves, que estuvo de candidato al Nobel –junto a Lawrence Durrell, aunque la partida se la llevó al final John Steinbeck–«se levantaba temprano a escribir. Lo hacía hasta la una y si tenía algo que rematar lo hacía por la tarde. Daba preferencia a la poesía. De hecho, tomaba notas sobre ella. Apenas lo veíamos porque siempre estaba trabajando. Luego también escribía cartas. Tiene un epistolario de unas 10.000 misivas», comenta William

Graves, que ahora está concentrado en su transcripción. Lleva 3.000 y, aunque se pueden consultar «online» no hay publicada ninguna antología de momento de este legado.

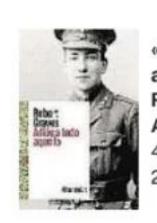

«Adiós a todo aquello» Robert Graves ALIANZA 456 páginas 25,95 euros

# Cultura

# CRÍTICA DE CLÁSICA TEATRO DE LA ZARZUELA

Obras de Haydn, Schumann-Liszt, Loewe y Rossini. XXX Ciclo de Lied. Mezzo: Vivica Genaux. Piano: Marcos Madrigal. Teatro de la Zarzuela, Madrid, 8-IV-24.

# Un pálido recuerdo

Vivica Genaux se presentaba en el XXX Ciclo de lied. La hemos escuchado tiempo atrás en conciertos con repertorio barroco, que es en lo que ella destacó. Para esta ocasión preparó un programa que recordaba mucho a los de otra mezzo sin duda a años luz de ella: Teresa Berganza. Las cantatas «Arianna a Nexos», de Haydn, o «Giovanna d'Arco», de Rossini. las ofreció en sus recitales la madrileña, como también piezas del de Pésaro como «Canzonetta spagnuola». Pero en eso se quedó la cosa, ya que los actuales medios vocales de Genaux distan mucho de ser los de Berganza. Para colmo, ella misma se refirió a su antecesora para recordar que la última vez que pisó la Zarzuela fue para un homenaje a su admirada compañera y lo hizo un día antes de que la familia Berganza hiciese entrega de sus archivos a la Escuela Superior de Canto de Madrid, acto al que, por cierto, acudió Plácido Domingo. Genaux se mostró insegura en Haydn y cantó la cantata sin entrar en su de por sí limitado interés. En la de Rossini no pudo evitar que se marcasen sus actuales defectos: agudos faltos de limpieza, graves forzados y agilidades ya problemáticas. En las canciones «La viuda andaluza». «A Granada» y la ya citada apenas se la pudo entender y, por poner otro ejemplo, si no era la Berganza, tampoco era la Horne. Llegó con la propina «Cruda sorte, amor tiranno», de «La italiana en Argel», y hubo una frase inicial que, personalmente, me emocionó porque me recordó enormemente a la eximia.

J. Herrero. MADRID

n el Festival de Aviñón no existen las fronteras ni las nacionalidades. «Miramos al mundo conectado por lenguas». Así es como Tiago Rodrigues –actual director– entiende el legado que dejó Jean Vilar, fundador de la cita en 1947: «Un proyecto curioso, pasional y abierto que conecta dos valores

como son la fuerza de las palabras y la mirada internacional de la creación artística». Y es ahí donde, en esta ocasión, el festival cruza los Pirineos y el Atlántico para darle todo el protagonismo al castellano. En palabras de la directora general del Inaem, Paz Santa Cecilia, «una fiesta del idioma hablado a los dos lados del océano» que ocupará el 30% de la programación. La Ribot & Asier Puga, Mariano Pensotti, Gabriel Calderón, Tiziano Cruz, Tamara Cubas, Lola Arias, Chela de Ferrari, Alfredo Sanzol, Yinka Esi Graves, Malicho Vaca Valenzuela... y ella, Angélica Liddell, habitual de una cita francesa que, en la edición de este año, le tocará abrir con «Dämon. Elfuneral de Bergman». Eso será el 29 de junio y la creadora de Figueras pisará el Palacio de los Papas por primera vez con una pieza que celebrará la vida y obra del cineasta.

Apuesta así Rodrigues por el personalísimo estilo de Liddell como primera bala de una muestra de teatro que se extenderá hasta el 21 de julio. «Esto es un festival de creación y el fin es apoyar a los artistas», defiende un director que programa casi a ciegas: «La mayoría de los montajes son promesas, el 80% se están creando cuando las programamos. Por eso deposito la confianza en ellos. El público, los verdaderos propietarios de esto, nos lo permite y pide que compartamos ese riesgo». Aviñón dicta la norma, legitima carreras, apunta tendencias y apuesta por lenguajes propios.

Rodrigues entiende el festival que lidera como «un tesoro que pasa de generación en generación», pero no quita la vista de su creador, un Vilar que dejó escrita «la partitura inicial» y que sus sucesores deberán interpretar a su antojo. «Debe hacerse de manera diferente en cada tiempo, aunque la música siempre está ahí. Luego las notas puedes sonar más fuertes o ligeras». Asegura haber comprendido el «código genético de su fundación» tras la Segunda Guerra Mundial, cuando el objetivo fue el lograr un encuentro alrededor de las artes para que fuera la propia sociedad la que diese con esas imágenes que permitieran la cohesión dentro de la «rica controversia de la democracia», apunta. «La imagen de asamblea colectiva donde gentes

Angélica Liddell, en «Liebestod», una pieza inspirada por Juan Belmonte

El CDN realizará un estreno absoluto fuera de nuestras fronteras por primera vez

«Que La Ribot no hubiera estado en Aviñón es un escándalo», clama Tiago Rodrigues

# El **Festival de Aviñón**habla español

El castellano será el idioma invitado en una edición que inaugurará

en una edición que inaugurará Angélica Liddell el 29 de junio

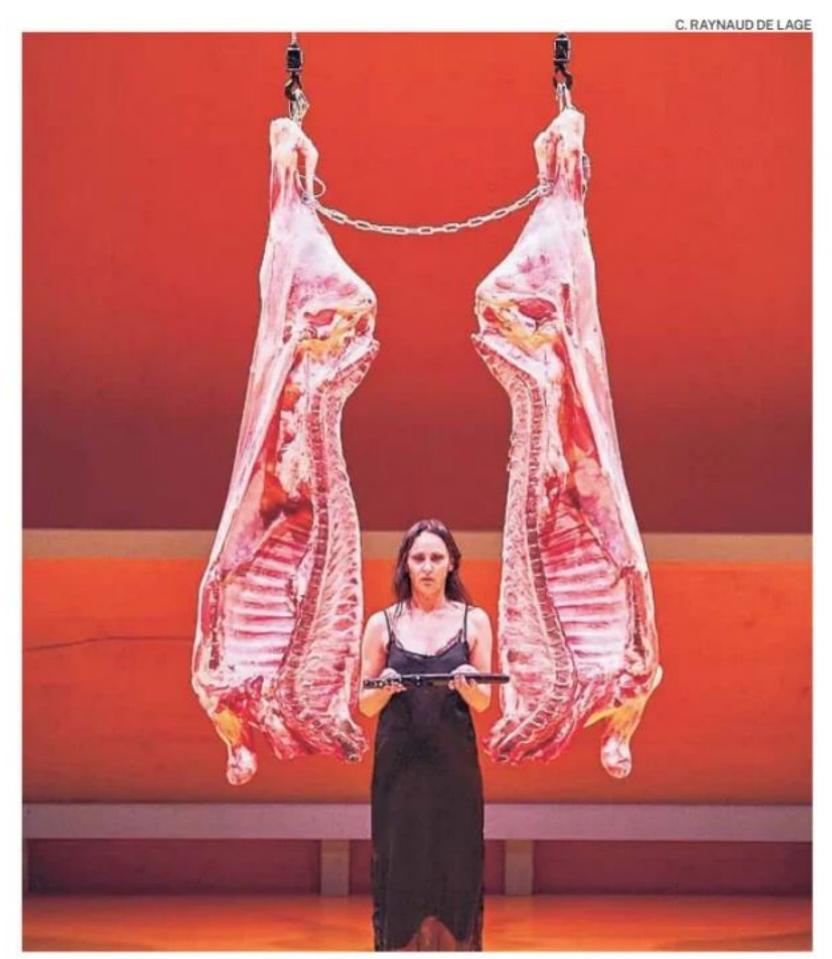

muy diferentes estarían en las mismas butacas y viendo la misma obra». Como Vilar dijo, y el director lisboeta sigue a pies juntillas, «si el teatro no sirve para nada si no es una manera de abrir puertas al futuro».

Su futuro (y presente), el de Rodrigues, está en Aviñón, donde los primeros días de verano «todo es teatro». La villa de la Provenza se convierte cada año en «el país del teatro», remarca el director de una «utopía efímera, pero palpa-

> ble. Se recuerda a la gente que estamos juntos y que hay que proteger los lugares de la sociedad donde las artes nos permiten buscar las palabras para hablar del mundo».

> Aviñón se convierte en un escenario gigante. Monumentos, espacios naturales, liceos, gimnasios, cafeterías... absolutamente todo se transforma y se pone al servicio de un arte que este año hablará bien alto en español por expreso deseo de Tiago Rodrigues desde el primer momento que asumió el cargo. Confesó su voluntad de darle «más peso» al castellano y ha cumplido: «Que La Ribot no haya estado nunca en Aviñón es como descubrir que un pescador no sabe nadar. Es un escándalo», se sorprendía. Así que descolgó el teléfono para «resolver este problema histórico». ¿Resultado? María La Ribot y Asier Puga unen música y danza en «Juana Ficción» para hablar de Juana I de Castilla, «la reina olvidada del Siglo

de Oro español», denuncian.

También el Centro Dramático Nacional (CDN) ha captado las miradas del portugués como «ejemplo europeo en el trabajo con la inclusión». ¿Resultado? La institución que dirige Alfredo Sanzol realizará por primera vez un estreno absoluto fuera de su sede: una versión libre de Chela de Ferrari de «La gaviota», de Chéjov, donde la directora y dramaturga peruana se acercará al clásico junto a un grupo de intérpretes con discapacidad visual. Además, el CDN ofrecerá las lecturas dramatizadas de «Grrrl» y «El bar que se tragó a todos los españoles», de Sara García Pereda y Sanzol, respectivamente.

LA RAZÓN • Viernes. 12 de abril de 2024

# Restaurantes 50

Es la decana de las sidrerías de Madrid, y posiblemente de todas las existentes en España, ya que abrió sus puertas en 1888.

La historia tan dilatada de este establecimiento sólo puede explicarse por la continuidad en dicha tradición que mantiene la cuarta generación de su fundador. Ven a conocernos, estamos en: El Paseo de La Florida nº 34, (junto a los frescos de Goya situados en la vecina Ermita de San Antonio)..



"Disfruta en nuestra terraza de nuestra Sidra de elaboración artesanal y nuestros platos tradicionales todos los días de la semana"

> Paseo de la Florida, 34 91 547 79 18 www.casamingo.es

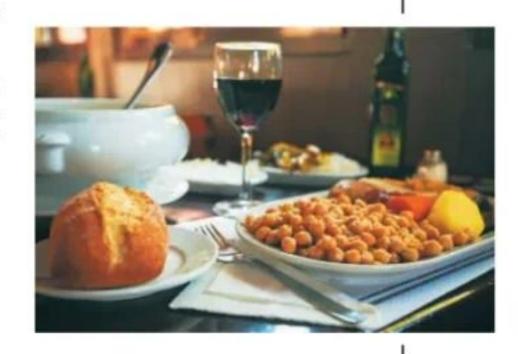

Casa Mingo

# c/ Espronceda, 14 91 442 22 44 www.restaurantegala.com

Restaurante Gala se encuentra en la calle Espronceda, en el castizo Barrio de Chamberí de Madrid. Un pequeño restaurante en el que desde su inauguración, en el ya lejano año 1989, ha mantenido sus señas de identidad: cocina de mercado elaborada en la que la calidad de los ingredientes y el mimo al cocinarlos saltan a la vista y al gusto en cada plato.

Han sido galardonados por quinto año consecutivo (2018-2022) por la Guía Michelin con la distinción de ser uno de los restaurantes Bib Gourmand de la Comunidad de Madrid. Así como recomendados por segundo año consecutivo por la Guía Repsol.





La Mejor Marisquería calidad-precio de todo Madrid, gran variedad de pescados y carnes. Especialidad Ostras de Arcade, nécoras, gambas, langostinos de Sanlúcar, Percebe Gallego y Centollo de la Ria, cigalitas y cigalas de Tronco...

ATENCIÓN PERSONALIZADA

Menus para grupos.

LOPEZ DE HOYOS 198, SAN NAZARIO 3. www.restaurantecriado.com 914160637 • 914133551

El sabor del Mar llevado a la mesa, ven a degustar nuestra riquísima merluza de pincho, pulpo a feira, empanadas caseras, carnes gallegas, pescados salvajes y los mejores mariscos de nuestras rías. Sabores gallegos traídos directamente a tu mesa. Abrimos de martes a domingo.

Calle del Nardo 2 915711724 www.restauranteburela.es





Cocina tradicional mediterránea con toques modernos donde cada plato se elabora minuciosamente con los mejores productos de tierra y mar. Una acogedora barra donde se pueden degustar raciones, medias raciones y tapas, un cálido y espacioso comedor, además de una amplia terraza climatizada, siempre con un trato exquisito para que se sientan como en casa. En L'Abbraccio se respira la pasión y el profesionalismo de un gran equipo dedicado a la atención del cliente.

Salones para eventos con proyector, entrada para personas con movilidad reducida y aparcacoches.

Abierto de lunes a domingo Ven a disfrutar de nuestra acogedora terraza este verano

Capitán Haya, 51 91 579 08 49 • 91 571 86 64 www.labbraccio.com

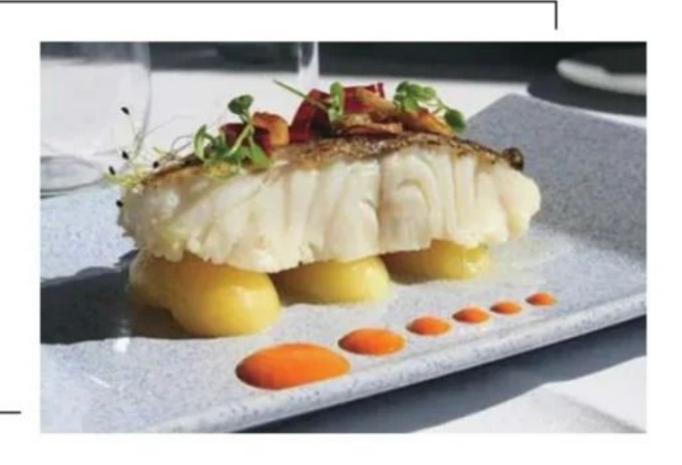

# **Toros**



Segundo paseillo de Morante de la Puebla esta temporada en Sevilla y segunda decepción con su lote, volverá a la Maestranza el lunes

**Deslucido encierro de Juan Pedro Domecq,** que echó por tierra una de las tardes que cuelga el cartel de «no hay billetes» en la Feria de Abril de Sevilla

# Un fogonazo de **Morante**, el suspiro de Aguado y se apagó la tarde

SEVILLA. Feria de Abril. Lleno de «No hay billetes». Se lidiaron toros de Juan Pedro Domecq, desiguales. El 1º, noblón; 2º, sin entrega; 3º, muy noble, con ritmo y a menos; 4º, deslucido; 5º, noble, al paso y con poco brío; 6º, rajado.

Morante de la Puebla, de rosa y azabache, estocada caída (saludos tras petición); pinchazo, media (silencio).

José María Manzanares, de sangre de toro y oro, estocada baja, descabello (silencio); pinchazo, estocada, dos descabellos (silencio).

Pablo Aguado, de grana y oro, pinchazo, metisaca, buena estocada (silencio); casi entera, (silencio). Patricia Navarro. SEVILLA

orante volvió a Sevilla después de Resurrección, ya sinlluviay concalor.LaMaestranza estaba resplandeciente y con los embudos tradicionales que nos trae el revuelo y los ruidos como si la historia se repitiera. Un bucle año tras año. Hasta los comentarios. «Hay que venir antes». La vida en orden. O en desorden. Porque en verdad de las pocas cosas que pone sentido a este sindiós en el que vivimos es la locura de la tauromaquia en la que en diez minutos, siendo exagerados, que en esta patria nuestra nos gusta, se pueden dar cita los valores más auténticos de la existencia, los que de verdad no se pueden perturbar, alterar, corromper porque no pertenecen a nadie. El resto es un degenerar en manos ajenas. Es una vergüenza que en este país nuestro no haya dinero para cuestiones tan necesa-



# Feria de Abril

Vuelve Daniel Luque

volverá a pisar la Maestranza de Sevilla esta tarde y lo hará para lidiar la corrida de Núñez de Cuvillo. El torero de Gerena lo hará junto a dos toreros veteranos: el diestro de La Rioja Diego Urdiales y el extremeño Alejandro Talavante. Luque fue uno de los diestros que triunfó la campaña pasada con un éxito rotundo en la feria, como lo fue la temporada que firmó. rias, tan desgarradoras como las enfermedades que se cobran no las vidas, qué decir, sino lo más terrible que es la degradación humana, pero hemos visto cómo nuestro presidente del gobierno ha impulsado a través de nuestra Televisión Pública (pagada por nuestro bolsillo) un contrato inaudito, el de Broncano, blindado como nunca, solo por saldar sus fobias personales. Eso pasa en este país, señores nuestros y se permiten después cuestionar lo ajeno. Cuando Morante, en la verticalidad más absoluta, en esa quebradiza irrealidad presentaba la muleta al toro, verdadyentrega, la vida era otra. Curro Javiery Zayas se habían desmonterado antes. Pureza, lentitud, no cabían fuegos cruzados con Morante. Todo era un nosotros, como dice mi hijo Martín con los misterios del Yin y el Yang. Aquello es un todo que puede cambiar el mundo en esa fusión de las fuerzas opuestas. La nobleza del Juampedro se encontraba con una muleta tersa, con un cuerpo enredado en supropia condición de torero. Era todo tan fácil y tan bonito que solo había que disfrutarlo. Fue un fogonazo antes de que la tarde se nos apagara, a plomo.

El cuarto no valió ni para pasar el rato, algo tuvo que decir en eso su paso por el caballo, y Morante volvió por sus fueros de no perder el tiempo e irse de la suerte. Un pleno.

Apretó en el capote el toro de Manzanares y ahí le encontró el lío y la expresión. Fue lo mejor. Los dos extraños que le hizo el Juampedro condicionaron una faena desconfiada e intentando aliviar tanto al animal, que era todo feo. Una sucesión de trallazos inaceptables. La espada también fue abajo. Descentradísimo con un quinto, que acudía al paso.

Aguado hizo lo que sabe hacer: torear minuciosamente despacio con el capote. Tiene estilo propio: la manera de componer la figura, de agarrar el capote, es seda pura, cualquier derrote, tirón o latigazo es un puñetazo a los sentidos. No se estila. Es como si toreara al susurro. Pablo con la capa es otra cosa. Abundó por chicuelinas a ese toro depelo brillante y lustroso. A Aguado el toreo le fluye, es algo innato. La putada es que se conformó con no sacar al noble toro de entre las rayas, y aliviarse en la línea recta mientras el animal perdía el fuelle, el gas y las ilusiones. Lo hizo bonito entretanto hasta la cruz de matar. Si quisiera... Apretó el toro con alegría en la muleta de Pablo. Qué expresión. Entre las rayas, cómo no, yenseguida se rajó el animal. Pena. Se nos había fundido la tarde.

**Egos** 

El asesino confeso de Edwin Arrieta goza de ciertos privilegios que le diferencian de otros reclusos en su misma situación

# La embajada española bordea la legalidad en el caso de Daniel Sancho

Joaquín Campos. KOH SAMUI

xiste otro preso español, Carlos Alcañiz, sentenciado hace un par de años por asesinato, que en la misma prisión donde Daniel Sancho duerme relajado, también pasa la mayoría del tiempo en la enfermería, fuera de las aglomeraciones. En el caso de este último, la bondad viene asociada a un problema psíquico certificado por los médicos y por el que tiene tratamiento a perpetuidad. Y según las últimas informaciones, ambos reos españoles llevan semanas haciendo migas.

Continuando con los beneficios adquiridos por Daniel Sancho, en agosto del pasado año, y cuando rompía audiencias por lo mediático, además de toda su familia, lla-

mó mucho la atención la actuación del representante de la diplomatura española en Bangkok, Vicente Cacho, que el primer día que Silvia Bronchalo,

madre de Daniel,

visitaba a su hijo en el presidio, no solo le acompañó hasta la sala de visitas, donde los reos atienden a sus cercanos a través de un teléfono desvencijado, sino que a la salida del centro penitenciario conversó con los medios de comunicación allí congregados de manera dicharachera. Debe ser sabido que el cuerpo diplomático español no es conocido por su apoyo consular cuando de presos y detenidos estamos hablando, por lo que aquello cayó como un jarro de agua fría entre los ninguneados. A posteriori, Vicente Cacho recibió una reprimenda de sus superiores. Como no

existen los diarios diplomáticos espejos de los deportivos, nunca pudimos saber la absoluta verdad, aunque nos la imaginemos.

Pero no queda ahí la cosa, ya que este reportero ha tratado de visitar no solo a Daniel Sancho, del que ya me advirtieron que sería completamente imposible alcanzar -solo el delegado de Efe en Tailandia, Ramón Abarca, lo ha conseguido varias veces-, sino a Carlos Alcañiz, recibiendo siempre negativas porpartedelaembajadadeEspaña en Bangkok, cuando Alcañiz ni es famoso ni jamás nadie del cuerpo diplomático ha acompañado a su familia o amigos a visitarle.

# Compatriotas encarcelados

El mismo procedimiento -acudir a un presidio tailandés a tratar de ver a compatriotas encarceladosrealicé para visitar a Artur Sega-

Cuando Daniel

sea transferido a

Bang Kwang, sus

tratos de favor se

esfumarán

rra, que cumple en el presidio de Bang Kwang en Bangkok cadena perpetua por el asesinato y descuartizamiento del empresario español David Bernat, siéndo-

me esgrimidas mis intentonas por parte de la autoridad diplomática española, argumentando las mismas excusas que cuando quise visitar a Alcañiz, que como decía no tiene un padre ni actor ni famoso: «Usted no está en la lista de visitas; debe pedirle a la familia del reo que le incluyan», esgrimieron. Pero hay algo que chirría. Indiferentemente de esa lista que sí que existe, cualquier persona puede visitar en Tailandia a cualquier preso. Por ejemplo, yo mismo me acerqué al módulo 6 de la prisión de Bang Kwang, donde purga sus excesos Artur Segarra. Y con una



Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, ayer, a su llegada al juicio en Samui

fotocopia de pasaporte además de siguiendo los horarios de visita de ese módulo, uno accede sin el menor problema. Sin embargo, es completamente imposible realizar la misma acción para poder darle ánimos a Carlos Alcañiz en el penal de Koh Samui, cuando el también egarense, por cierto, jamás asesinó premeditadamente ni mucho menos descuartizó.

Trabajadores del presidio de Koh Samui me confirmaron, mostrándome un papel fotocopiado que aseguraron era un documento legal, que la embajada de España había prohibido que nadie que no esté en la lista visite no ya a Daniel Sancho, meta de todo periodista y medio de comunicación, sinoincluso a Carlos Alcañiz, un completo desconocido salvo entre su familia y amigos, que ve mermadas sus posibilidades de recibir visitas gracias al celo con el que se trata al protagonista de este muy mediático caso, al que aún le ha caído una condena en firme.

Cuando el 2 de agosto la sentencia sea efectiva, Daniel Sancho, si fuera condenado a la pena capital o a cadena perpetua, será transferido al peligroso penal de Bang

Kwang en Bangkok, donde los tratos de favor se esfumarán como un azucarillo recién introducido en medio del océano Índico, y donde tendrá que compartir celda -estas sí que atestadas y alejadas de cualquier atisbo de humanidad-, con presos realmente peligrosos, muchos de ellos acusados de asesinatos y tráfico de estupefacientes, y donde los cuerpos diplomáticos, donde se incluye a los de España, no suelen acudir en demasía.

# Acusaciones al cónsul

Como anécdota, en el día de ayer Daniel Sancho reprochó en pleno juicio al cónsul de España en Tailandia Ignacio Vitórica, la utilización del traductor, que según el nieto de Sancho Gracia, era ineficaz y lo era por su culpa. Vitórica Hamilton es el cónsul de España en Bangkok, conocido entre otros asuntos por no contestar peticiones de reporteros y que cuando lo hace es a través de su secretaria, y que durante los primeros tres días de este juicio ha ignorado las preguntas de los reporteros -casi todos compatriotas-congregados a la puerta de un tribunal convertido en circo.

# Diario de un viejo que le grita al televisor

**EUROPA PRESS** 

# Broncano le cura el grano

# Jesús Amilibia

Me imagino que Él nunca se lo agradecerá bastante a Cascajosa, la interina de la Casa. Y a Broncano, Oso Hormiguero que tratará de merendarse a las hormigas motoristas por lo menos durante dos temporadas. Dicen las malas lenguas y los sabios analistas del negociado televisivo que Pablo Motos es para Él un grano en el ano, y para reducir un grano en el ano, nada como la crema Broncano. Es un presentador plurinacional: nació en Galicia, creció en Jaén, vivió en Vallecas y ahora dicen que anda buscando chalet en La Finca. Aparte de la estatura y su sentido del humor, tiene algo más en común con Él. Ambos pueden presumir de hermanos músicos: el de Broncano es clarinetista y dirige la orquesta de Tenerife, y el del presi es director de orquesta, gestiona dos conservatorios en Badajoz y recientemente ha sido nombrado asesor del Teatro Real. Atención, Feijóo.

Leo: «Elfichaje de Broncano blinda el poder de Moncloa en RTVE». Las cosas se hacen bien o no se hacen. Todo poder debe de ser blindado para protegerlo del fuego enemigo e incluso del fuego amigo. Así, blindada la Moncloa, blindado el coche oficial, blindado el Falcon, blindado el móvil contraposibles «Pegasus», blindada la Bego y blindado Broncano, todo parece bien dispuesto para las guerras que se aproximan: Él contra Ayuso, Ayuso contra los que no gustan de la fruta, Puchi y Otegui contra el castellano, Tamara Falcó contra los vientres de alquiler, Vinicius contra las gradas racistas, Bertín Osborne contra los preservativos y El Hombre de Sánchez contra El Hombre de las Hormigas. Ahora, cuando David pregunte a sus invitados por el dinero que tienen en el banco, la mayoría podrá responderle: «Seguro que no tanto como tú». A menos que invite a Amancio Ortega, claro. El circo se anima.



# Anécdotas de la Historia

Jorge Vilches. MADRID

uinto Navarro salió de la casa. Cerró con cuidado la puerta. No hacía mala tarde en Predappio, en la Emilia Romaña. Encendió un cigarrillo y fue calle abajo. No le había dejado buen cuerpo la visita a Rachele Guidi, la viuda de Benito Mussolini. Su casa era miserable. Ni una pobre pensión para una de las esposas del Duce. «Al menos, ella estaba viva», pensó Navarro. Ida Dalser, la otra esposa de Mussolini, lo pasó peor. Recordó entonces la veces que Ida se había presentado en la residencia presidencial con el hijo de la mano para reclamar su puesto. Ay, esa bigamia del Duce no fue buena idea. Para entonces Benito ya se había casado con Rachele y tenía otro niño. «Se portó muy mal», dijo Navarro entre dientes mientras tiraba la colilla al suelo. El líder fascista metió a Ida en un manicomio, y al chico lo dejó morir de hambre en un asilo de Limbiate, en Lombardía.

No estaba muy orgulloso de su trabajo. Navarro había sido chófer, secretario y hombre de confianza de Benito Mussolini. «Cuánto tiempo empleado en satisfacer la vida sexual del Duce», pensó. Todos los días llegaban cientos de cartas de mujeres que querían conocer en persona al dictador. Navarro había dispuesto un grupo de funcionarios que distribuían la correspondencia en dos grupos. Uno con las féminas que ya conocía, y otro con las nuevas. Luego la policía investigaba a las candidatas más ansiosas. Navarro recordaba a Mussolini pasando fotos, como si fuera un catálogo.

Las elegidas eran llevadas a la Sala del Mappamondo, del Palazzo Venezia. Era la habitación favorita del Duce. Había hecho colocar una enorme mesa junto a la chimenea, encima de una alfombra. Sin quitarse las botas, las poseía allí mismo, con rapidez, como si firmara una declaración de guerra. Ellas quedaban agradecidas, y él no volvía a verlas. «Bueno, a alguna sí», reconvino Navarro. Si el Duce quería repetir iban a la Sala dello Zodiaco, más íntima y colorida. «Por allí debieron pasar unas 600 mujeres», conjeturó el secretario del dictador.

La actividad sexual de Mussolini era frenética. «Tuve que comprar un afrodisíaco», pensó Navarro. Le costó encontrarlo. Llegó incluso a consultar aquel libro famoso sobre estimulantes masculinos de ese médico judío,

# La batalla entre las 600 amantes de Mussolini

Por la Sala del Mappamondo, del Palazzo Venezia, pasaron centenares, pues el Duce tuvo una vida sexual frenética y promiscua

Clara Petacci lee un libro escrito por Benito Mussolini

aquel tipo, el defensor de los homosexuales. «¿Cómo se llamaba? Sí, ese que escapó de los nazis», barruntó Quinto mientras buscaba el coche que le iba a recoger. «Ah, sí. Magnus Hirschfeld», concluyó. «Encontré Hormovin. Lo tomaba todos los días. Qué cambio. Tecnología alemana». Ja. Navarro sonrió un momento y se metió las manos en los bolsillos. «Fue Clara Petacci la más interesada en el tema. En cuanto ganó la batalla entre las amantes del Duce –recordó–, consiguió que su tío le enviara las dichosas pastillas vigorizantes».

### Guerra sexual

Petacci llevó mal la promiscuidad de Mussolini. No soportaba a Rachele Guidi, la legítima. Cada vez que «Ben», como le llamaba en la intimidad, yacía con su esposa, reventaba de celos. «Pero acabó ganando la guerra sexual», pensó de nuevo Navarro. Desplazó a Margherita Sarfatti, esa intelectual judía que escribía los discursos del Duce, que instruía a los redactores de «Il Popolo d'Italia», el periódico del partido. «¿A dónde se exilió Sarfatti tras las leyes raciales de

1938? Espera. Sí. A Buenos Aires. Vaya jugada de Petacci», recordó Quinto al tiempo que abría las puertas del un Fiat 1400.

«Buenas tardes, señor, dove andiamo?», preguntó el taxista. «A la estación de Fiorì, por favor», contestó Navarro. El automóvil se puso en marcha. «Petacci las desplazó a todas -siguió recordando-. Se quitó de enmedio a Bianca Ceccato, la chiquitina, una cría de 19 años. Y a Romilda, que tuvo un hijo con el Duce. Y después a Alice de Fonseca, que le dio otros dos niños. Cuántas estuvieron en las manos de Mussolini, mamma mía». Por su mente pasaron muchos episodios cómicos y grotescos, de perversión, propios de un cabaret barato. No estaba seguro de si el Duce tuvo un lío con María José de Bélgica, la esposa del rey Humberto. Ella fue antifascista, pero Benito era tan fanfarrón que cualquiera sabe.

«¿Le ha gustado Predappio, señor?», preguntó el taxista sacando a Navarro de sus recuerdos. «Sí, claro», contestó. «Ahora la gente no dice nada y prefiere callar -siguió el conductor-, pero en este pueblo nació Benito Mussolini, ¿sabe? La llamaban la Città del Duce. Hoy nadie quiere saber ni pío de aquello». Navarro asintió con la cabeza y volvió a mirar por la ventana. «¿Se acuerda usted de los tiempos de Mussolini? Estábamos todos locos», soltó el taxista. «No lo sabe usted bien, amigo», contestó Quinto con una media sonrisa.



AÑO V / N 213

# D: CIENCIA

Javier Santaolalla, físico y divulgador de ciencia en redes sociales habla en la contra sobre su experiencia en el CERN: «Me sorprendió la humildad de Higgs»



# D: VIAJES

Bergen se convierte en el destino perfecto para los viajeros que quieran empaparse de naturaleza, gracias a la idílica estampa de mar, montaña y glaciares que dibujan fiordos espectaculares



os científicos del Laboratorio del Colisionador de Hadrones (LHC), el acelerador de materia más potente del mundo, también conocido como «Máquina de Dios», fue reactivado el pasado lunes 8 por el Centro Europeo de Física de Partículas (CERN) con motivo del eclipse solar, al objeto de buscar moléculas invisibles, cómo atrapar materia oscura, cómo acceder a la «partícula divina» y cómo abrir «portales degusano» para entrar en otras dimensiones, mediante pruebas para crear las condiciones del Big Bang.

El LHC se encuentra entre Francia y Suiza, a cien metros bajo tierra. Es un anillo gigante de 27 kilómetros, dentro de cuya estructura los protones, electrones o iones son acelerados en un túnel a la velocidad de la luz. Sus colisiones generan una energía que permite estudiar las partículas fundamentales del Universo, donde solo el 5% de la materia es visible (estrellas, planetas y galaxias ), siendo el otro 95 % desconocido (el 27 % materia invisible oscura y el 68% energía opaca).

El Acelerador, en el que trabajan 1.900 científicos, fue reiniciado con la idea de descubrir el misterio de la materia oscura, formada por partículas invisibles que intentarán observar por vez primera al colisionar protones a velocidades sin precedentes. Entre ellas las fracciones subatómicas más abundantes del Cosmos (neutrinos), que podrían revelar información sobre cómo fue el origen de todo.

La materia oscura es difícil de medir. De su composición

# **BUSCANDO EL ORIGEN DE TODO**

Viajar en el espacio-tiempo o determinar si hay uno o múltiples universos son algunos de los retos del Colisionador de Hadrones de Ginebra



José Antonio Vera

no se sabe nada, aunque su existencia se comprobó al detectarse cómo se curvan las imágenes en el espacio remoto, dado que esa materia opaca impide el paso de la luz.

El Colisionador también pretende explicar el misterio de cómo viajar en el espacio-tiempo, la famosa teoría de los «agujeros gusano», que permitiría conectar el presente con el pasado o el futuro. Einstein dijo que el espacio es flexible y puede doblarse, torcerse, deformarse, permite túneles o portales eclipsados que atraviesan el espacio conectando dos puntos entre sí de manera inmediata, con zona de partida y destino, pero en trayecto desconocido. Los investigadores dicen que atravesar un agujero-gusano implica exponerse a radicación extrema y contacto con materia extraña.

Otro de los campos de estudio es el de la denominada «partícula del demonio», teorizada David Pines hace 67 años, entendiendo como «demonio» los problemas del Cosmos que no tienen solución, diferente a la «partícula de Dios» o «Bosón de Higgs», teorizada hace una década por el nobel Peter Higgs-fallecido esta semana-, y que constituye la masa de fracciones subatómicas de que está compuesto el Universo, o los universos, pues la Teoría del Multiverso sostiene que hay múltiples universos, cada uno con sus leyes.

El Colisionador de Hadrones (LHC) del Centro Europeo de Física de Partículas (CERN) de Ginebra produce colisiones de protones a velocidad jamás alcanzada, lo que le permitirá recrear el Big Bang o inicio del Universo, de ahí que sea también conocida como «Máquina De Dios».



# Ciencia



# A la caza de la materia oscura

El Colisionador de Hadrones del CERN reinicia su actividad en busca de pistas sobre la materia oscura, uno de los grandes enigmas que quedan por resolver del universo tras el bosón de Higgs

Eva M. Rull. MADRID

sta semana dos noticias han puesto el foco en el Gran Colisionador de Hadrones (LHC) del Laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN). Una es el fallecimiento de Peter Higgs, premio Nobel y descubridor del bosón de Higgs, popularmente conocida como «la partícula de Dios». Otra es el eclipse solar. Este ha generado una lluvia de especulaciones por su coincidencia con el reinicio de operaciones del LHC (Gran Colisionador de Hadrones. Sin embargo, «hay que aclarar que no existe ningún vínculo entre el eclipse solar y lo que

hacemos en el laboratorio, que tiene poco que ver directamente con la astrofísica. Cada año, después de una breve parada técnica invernal, reiniciamos nuestro complejo de aceleradores y este trabajo requiere de un tiempo de puesta en marcha para comprobar que todo el equipo funciona correctamente. Después de realizar todas las comprobaciones, las primeras colisiones de este año se produjeron efectivamente hace unos días y continuarán durante todo el año», dice el portavoz del laboratorio.

El LHC no es el único acelerador del CERN pero sí el mayor. Está situado a cien metros de profundidad en un punto del mapa entre Suiza y Francia y tiene 27 km de diámetro. Está formado, dice El bosón de Higgs (partícula de Dios) confiere masa al resto de partículas y se descubrió en 2012 el portavoz del CERN, por «imanes superconductores que impulsan la energía de partículas
como los protones dentro del acelerador. Dos haces de estas partículas de alta energía viajan a una
velocidad cercana a la de la luz
antes de chocar. Estas partículas
son tan diminutas que la tarea de
hacerlas colisionar es similar a
disparar dos agujas a 10 kilómetros de distancia con tal precisión
que se encuentran a mitad de camino».

En los experimentos del laboratorio participan miles de investigadores de más o menos una veintena de países del mundo. «Aquí se crea materia a partir de energía, siguiendo postulados que tienen su origen en la teoría de la relatividad de Einstein», dice Aurelio Juste, investigador del Instituto de Física de Altas Energías (IFAE) de la Universidad Autónoma de Barcelona. Sus investigaciones actuales se centran en el experimento Atlas, uno de los grandes detectores de partículas construidos en el LHC, porque aparte de producir partículas, estas tienen que ser observadas para poder determinar cómo son, por ejemplo, cuál es su masa...

# La partícula divina

En resumidas cuentas el acelerador de partículas de Suiza reproduce las condiciones en el universo inmediatamente después del Big Bang de manera que se pueda entender por qué es tal y cómo lo conocemos, es decir, cómo es la materia, su estructura y las fuerzas





El acelerador se encuentra a cien metros de profundidad

# El efecto gravitacional de la luna

El funcionamiento del acelerador es complejo y delicado. No solo, como dice el CERN, porque unas pocas de entre las miles de colisiones que tienen lugar cada segundo darán lugar a hallazgos, sino también porque hay fenómenos naturales y lejanos que le afectan como el efecto gravitacional de la luna. El acelerador es tan grande que la fuerza gravitacional que ejerce nuestro satélite no es la misma en todos los puntos, lo que crea pequeñas distorsiones dentro del

túnel. La máquina los percibe debido a su alta sensibilidad. Esto ocurre a medida que la luna sale en el cielo; la fuerza que ejerce va transformándose lo suficiente como para requerir una corrección periódica de la órbita de los haces de partículas en el acelerador: «cambian las órbitas, y no solo eso, lo hacen de distinta manera a lo largo del paso de las partículas», dicen desde el CERN y añaden que todos los experimentos necesitan de estas correcciones.

fundamentales de la naturaleza, «Una física que no es accesible en condiciones normales. Gracias al LHC podemos analizar esos procesos físicos que han tenido consecuencias a lo largo de la evolución del universo como la creación de la materia oscura», apunta Aurelio Juste del IFAE.

Parte de lo que ocurrió en el momento del Big Bang se ha explicado con el llamado modelo estándar. «Gracias a los experimentos se sabe que los protones y neutrones que conforman el núcleo de los átomos se pueden dividir en partículas todavía más pequeñas. El descubrimiento de estas partículas subatómicas fue el comienzo del desarrollo de una de las teorías más importantes de la física, el modelo estándar. Este contempla 17 partículas fundamentales que al interactuar entre ellas mediante la influencia de unas fuerzas conforman el universo que conocemos. La última pieza que faltaba para completar este modelo era el Bosón de Higgs descubierto finalmente en 2012», detalla la doctora Raquel González Arrabal del Instituto de Fusión NuEl LHC alcanzó
una energía de
1,18 TeV en 2009
convirtiéndose en
el acelerador de
partículas más
potente del
mundo entonces.
Actualmente
sigue
aumentando la
potencia (ahora
en torno a 14 TeV)

El modelo estándar solo explica el 4% del universo. Ahora se busca un modelo unificado de física

De los experimentos en el CERN han surgido internet o las terapias médicas con protones clear «Guillermo Velarde» y del departamento de Ingeniería Energética de la Universidad Politécnica de Madrid.

Se han detectado todas las partículas del modelo estándar que lo conforman incluido el bosón de Higgs. En los 60 Peter Higgs, fallecido esta semana, empezó a trabajar en una teoría sobre una partícula elemental que permitiría entender el origen de la masa en el universo. Algo que no pudo demostrarse hasta la aparición del LHC (en operación desde 2008). En 2012 se detectaron evidencias de esa partícula capaz de dotar de masa al resto, motivo por el que se la bautizó popularmente como «La partícula de Dios». En 2013, los científicos François Englert y Peter Higgs fueron reconocidos con el Premio Nobel de Física por este hallazgo.

# Materia oscura y un universo de 10 dimensiones

El modelo estándar, sin embargo, ha llegado a su límite y no sirve para conocer, por ejemplo, qué sucede dentro de un agujero negro o qué es la materia oscura. «Es un momento muy interesante de la investigación porque hay muchos enigmas y muchas teorías como la de supercuerdas que sostiene que vivimos en un universo de 10 dimensiones (más allá de la del espacio y el tiempo que percibimos los humanos). Para demostrar estas teorías, como la de la supersimetría, necesitamos encontrar los ingredientes que las componen», dice Juste.

La naturaleza de la materia oscura es uno de estos grandes enigmas pendientes de la física; se sabe que existe, que es la materia dominante en el universo y que influye en él, pero por ahora no hay ningún indicio de la existencia de partículas de materia oscura en las colisiones, aunque se sigue buscando. Para entender la complejidad del funcionamiento del gran colisionador en su búsqueda de partículas bastan las palabras del CERN: «Solamente unas pocas de entre las 1.000 millones de colisiones cada segundo tienen las características especiales que puedan conducir a nuevos descubrimientos», «El modelo estándar ya está completo, pero

tan solo es capaz de predecir el 4% del universo conocido. Aún quedan preguntas por resolver a las que este modelo no da explicación tales como los neutrinos y sus masas, por qué hay más materia que antimateria, la presencia de la materia oscura o por qué la gravedad es tan débil en comparación con otras fuerzas. Estas incógnitas nos hacen pensar que lo que se ha visto hasta el momento no estodo lo que hay, por ejemplo, las deformaciones en el camino de la luz observadas con el telescopio Hubble, la rotación de las galaxias, etc., dan pistas sobre la existencia de la materia oscura. Esto quiere decir, que lo que ocurre es que hemos llegado al límite de lo que podemos observar con las herramientas de las que actualmente disponemos», matiza Raquel González de la UPM.

### Aplicaciones tecnológicas

¿Por qué es tan importante saber qué pasó en los primeros momentos del universo? Además de porque el ser humano quiere entender, algunas de estas grandes preguntas llevan aparejados desarrollos tecnológicos o aplicaciones comerciales. «La física de partículas trata de dar respuesta a estas preguntas y eso nos fuerza a desarrollar tecnología. Ejemplos de aplicaciones surgidas por la física son internet o las terapias con protones. Algunas de las preguntas pendientes nos llevarán cientos de años y quizá traigan aparejados aplicaciones para viajes interestelares o para generar energía usando el cosmos», dice Juste, a lo que Raquel González añade otros usos como «el desarrollo de la superconductividad a gran escala para su aplicación en la generación de altos campos magnéticos, que no podrían lograrse de otra mane-

En este querer entender cómo y por qué la materia en el universo es cómo es, el CERN se ha fijado un nuevo reto: aumentar la luminosidad del LHC para seguir buscando partículas de las que hasta ahora no se tiene constancia. «La consecución de estas energías podría darnos acceso al descubrimiento de nuevas partículas que contribuirían al desarrollo de una teoría unificada de la física. Otro de los objetivos es aumentar la energía a la que las partículas colisionan, la idea es hacerlo hasta conseguir energías de al menos 100 TeV, el LHC actual trabaja con una energía de 16 TeV. para lo que es necesario construir un nuevo colisionador hadrónico», concluye la investigadora de la UPM Raquel González.

# EMERGENTE

# Tecno

Arantxa Herranz, MADRID

a computación cuántica, una vez relegada al ámbito de la cienciaficción, está emergiendo como la próxima frontera en la tecnología de la información. Con países y corporaciones multinacionales invirtiendo en esta tecnología, la carrera cuántica está en pleno apogeo.

### La apuesta de España

La computación cuántica es una de las apuestas estratégicas del gobierno de España para, según defiende, situarse a la vanguardia de la innovación y el desarrollo tecnológico. Así lo demuestran las diferentes iniciativas que se han puesto en marcha en los últimos años para impulsar este campo, que promete revolucionar la ciencia, la industria y la sociedad en general.

Uno de los primeros ejemplos es el anuncio de la construcción de un ordenador cuántico en Barcelona, en el mismo lugar donde ahora se ubica el MareNostrum, el principal superordenador de nuestro país. Este proyecto, respaldado por una subvención estatal de 22 millones de euros, es un paso con el que se quiere posicionar a España en la carrera cuántica, actualmente liderada por empresas de otros países.

Otra de las iniciativas gubernamentales en relación a este tema es la Estrategia Española de I+D+i en Inteligencia Artificial, que se presentó en 2019 y que contempla la computación cuántica como una de las áreas prioritarias de investigación y desarrollo. Esta estrategia tiene como objetivo aprovechar el potencial de la inteligencia artificial y la computación cuántica para mejorar la competitividad, el crecimiento económico y el bienestar social de España.

Otra de las iniciativas es el Consorcio Nacional de Computación Cuántica, que se creó en 2020 y que agrupa a entidades públicas y privadas, entre las que se encuentran el CSIC, el CIEMAT, el CDTI, Telefónica, Repsol, BBVA o Iberdrola. El consorcio busca fomentar la transferencia de conocimiento y la colaboración en proyectos de computación cuántica, así como generar un ecosistema nacional que impulse este sector.

La tercera iniciativa es el Plan Nacional de Computación Cuántica, que se anunció en 2021 y que cuenta con una inversión de 50

# La revolución cuántica: el futuro de la computación

Los actuales sistemas tecnológicos, incluso los grandes superordenadores, tienen limitaciones que la física pretende resolver con la computación cuántica

millones de euros. El plan tiene como objetivo desarrollar una infraestructura nacional de computación cuántica, que permita acceder a recursos y servicios cuánticos avanzados, así como fomentar el talento, la formación, la innovación y el liderazgo en este campo.

El plan también pretende impulsar la participación de España en proyectos europeos e internacionales de computación cuántica.

# Apoyo privado

Estas tres iniciativas muestran el compromiso del gobierno de España con la computación cuántica, una tecnología que se espera que tenga un gran impacto en ámbitos como la salud, la energía, la seguridad, la comunicación, la educación o el medio ambiente. Con ellas, España aspira a convertirse en un referente mundial en esta materia y a aprovechar las oportunidades que ofrece la computación cuántica para el desarrollo económico y social del país.

Pero, además, hay otras administraciones que también están recibiendo el apoyo de empresas privadas para intentar liderar este campo del futuro de la computación. Uno de los mejores ejemplos lo encontramos en el País Vasco.

La multinacional IBM (una de las empresas que más está invirtiendo en investigación sobre esta materia) elegía, en colaboración con el gobierno vasco, San Sebastián para ubicar su sexto superordenador cuántico a nivel mundial y el segundo en Europa. Este centro de computación cuántica de IBM ha dado lugar a la alianza Basque Quantum de tecnologías cuánticas.





Otro ejemplo está en Galicia, donde la Xunta destinaba 13,9 millones de euros a la construcción de otro ordenador cuántico (esta vez de la mano de Fujitsu) para estar ubicado en CESGA (el Centro de Supercomputación de Galicia). Será un ordenador de 32 qubits basado en tecnología de superconductores así como diferentes infraestructuras complementarias.

Como en el caso del País Vasco, el CESGA plantea este ordenador cuántico para que pueda ser usado por la comunidad científica. De hecho, el acuerdo firmado con Fujitsu también contempla planes de formación específicos para las universidades y empresas.

También habrá convenios de I+D con otras entidades gallegas y se realizará un proceso de consultoría con el fin de detectar cuáles pueden ser las industrias más susceptibles de beneficiarse de esta tecnología.

Tanto el gobierno central como varias autonomías tienen planes de inversión en la materia

La computación cuántica puede dar respuesta a problemas que ahora sin irresolubles



# Qué es un ordenador cuántico

Así pues, taly como estamos viendo, la computación cuántica promete revolucionar numerosos campos, desde la medicina hasta los materiales o el conocimiento de nuestro propio planetay sufuncionamiento. Al simular el mundo cuántico, esta tecnología podría permitirnos entender el mundo microscópico que nos rodea, resolver problemas que actualmente no tienen solución y avanzar en la medicina personalizada.

Pero, ¿qué es exactamente un ordenador cuántico y cómo funciona? Un ordenador cuántico es una máquina que aprovecha los fenómenos de la mecánica cuántica. A diferencia de los ordenadores clásicos que utilizan bits para procesar información, los ordenadores cuánticos utilizan qubits. Un qubit puede existir en una superposición de sus dos estados base, lo que significa que puede representar tanto 0 como 1 simultáneamente. Esto permite a los ordenadores cuánticos procesar una gran cantidad de información de manera simultánea, lo que les da una ventaja significativa en términos de velocidad y capacidad de procesamiento para ciertos tipos de problemas.

Las inversiones en tecnología cuántica están alcanzando niveles récord. En 2022, los inversores invirtieron 2.350 millones de dólares en startups de tecnología cuántica. Estas inversiones están impulsadas por la confianza en el potencial comercial futuro de las tecnologías cuánticas. Las cuatro industrias que probablemente verán el impacto económico más temprano de la computación cuántica (automoción, química, servicios financieros y ciencias de la vida) podrían ganar potencialmente hasta 1,3 billones de dólares en valor para 2035.

Cada compañía tiene su propio enfoque para el desarrollo de la computación cuántica. IBM, por ejemplo, está invirtiendo en la creación de regiones cloud multizona y en la instalación de superordenadores cuánticos en diferentes partes del mundo. Por otro lado, Amazon está centrando en desarrollar procesadores para alimentar estas máquinas. Google, mientras, también pelea por tener el ordenador cuántico más potente. Estas propuestas reflejan la diversidad de aplicaciones y posibilidades que ofrece la computación cuántica.

Uno de los ordenadores que IBM ha desarrollado



Imagen de las instalaciones del actual colisionador

# El sucesor del LHC en el CERN: más potente y grande

El sustituto del Gran Colisionador de Hadrones será para explorar el universo

La Razón. BARCELONA

El Gran Colisionador de Hadrones (LHC, por sus siglas en inglés), el acelerador de partículas más grande y más potente del mundo., ya tiene sucesor.

La función del LHC es hacer chocar haces de protones a altísimas velocidades, recreando las condiciones del universo justo después del Big Bang, y analizar los restos de las colisiones para descubrir nuevas partículas y fenómenos físicos. Tras su entrada en funcionamiento en 2008 y tras haber logrado hitos históricos (como la confirmación de la existencia del bosón de Higgs en 2012, una partícula elemental que explica el origen de la masa de otras partículas), el CERN ya tiene sustituto.

Su reemplazo se debe a las limitaciones del LHC. A pesar de
su enorme potencia, «solo» puede explorar una pequeña fracción del universo conocido, que
se rige por el Modelo Estándar
de la física de partículas y que no
puede explicar algunos de los
misterios más profundos de la
naturaleza, como la materia oscura, la energía oscura, la gravedad cuántica o la antimateria.

Para intentar resolver estos enigmas, se necesita una máquina más grande y más potente que el LHC, capaz de alcanzar energías y distancias más pequeñas que nunca antes.

# Nuevo acelerador del CERN

El nuevo acelerador que está proyectando el CERN se llama Colisionador Circular Futuro (FCC, por sus siglas en inglés). Se trata de un proyecto ambicioso y a largo plazo, que costará unos 21.000 millones de euros y que se construirá en varias fases. Estas partículas, al tener una carga eléctrica opuesta, se aniquilan al chocar, produciendo una gran cantidad de energía y otras partículas. El acelerador de electrones y positrones podría empezar a funcionar en 2038 y tendría una vida útil de 15 años.

La segunda fase consiste en aprovechar el mismo túnel para instalar un acelerador de protones, similar al LHC pero mucho más potente. Este acelerador podría empezar a funcionar en 2055 con una vida útil de 25 años. Su objetivo sería hacer chocar haces de protones a una energía de 100 TeV (teraelectronvoltios), diez veces más que el LHC, y explorar los límites de la física de partículas.

El nuevo acelerador del CERN tendrá un enorme impacto en el avance del conocimiento científico y en el desarrollo de nuevas tecnologías. Podrá descubrir nuevas partículas y fenómenos que el LHC no puede detectar.

EMERGENTE

# **Tendencias**

# 24





Ramón Tamames
Catedrático de Estructura
Económica / Cátedra Jean Monnet

# Un cierto neodarwinismo

Darwin y Wallace la semana pasada, en el debate actual sobre la evolución por selección natural, el gran mantenedor actual de esa teoría es Richard Dawkins. Máxima representación del neodarwinismo militante, biólogo, etólogo, zoólogo, y divulgador científico, es destacado profesor en la Universidad de Oxford desde 2008.

Dawkins sostiene que no hay nada que no sea automático y por azar o necesidad en su área de la ciencia, llegando a coincidir con Robert M. Pirsig, un extraño filósofo norteamericano, que dijo aquello detanta exaltación: «cuando muchas personas padecen un delirio colectivo, eso se llama religión». ¿No sería que él era el primero en delirar ante lo que veía?

Reafirmando su posición, en su libro El gen egoísta (1976), Daw-kins aseveró que «toda la vida evoluciona por la supervivencia diferencial de los entes replicadores», sin ninguna aceptación de vías especiales evolutivas; ni siquiera para los dispositivos de la más extrema perfección: el ojo humano, el ADN como alfabeto especial de Dios –que dijo Collins–, etc. Gran número de estudiosos expresan que esos órganos tan complejos no pudieron hacerse solos, con el mero azar y necesidad.

Incluso por recomendación de su fallecido colega Stephen Jay Gould, Dawkins rechaza participar en debates con partidarios del Diseño Inteligente (DI), para no dar pie a los que ven que todavía la evolución no llega a ser una teoría completa.

Por lo demás, en su libro El relojero ciego (1986), Dawkins ya criticó duramente el propio DI, muy distinto del creacionismo. Que sustentan el Prof. Michael Behe, de la Universidad de Lehigh, y otros muchos científicos. Alos que nos referiremos en el tercer artículo de esta serie sobre la evolución, que empezó la semana pasada, y que terminará el próximo viernes. Correo electrónico:

# castecien@bitmailer.net

# SEMÁFORO



# Santander ahorra 71 toneladas de papel en sus oficinas reduciendo folletos informativos



Ana Botín

La entidad financiera se ha propuesto eliminar el uso de folletos
informativos de papel en todas
sus sucursales. Durante 2023 el
banco redujo un 27% el consumo
de papel en España respecto al
año anterior. La entidad pone en
marcha esta iniciativa como parte
de su programa de reducción de
su huella ambiental y es que la eliminación de esta documentación
equivale a «salvar» casi un millar
de árboles. Desde primeros de año,

los empleados de las oficinas pueden compartir toda la información de forma digital con los clientes que lo necesiten. Banco Santander trabaja en la digitalización de muchos procesos para multiplicar la reducción de residuos, al mismo tiempo que busca agilizar la contratación y gestión de productos y mejorar los tiempos y el servicio de atención al cliente. Hasta 8 millones de cliente prefiere recibir los avisos de forma digital.



Fundación Orange con la formación digital



Jean-François Fallacher

La Fundación Orange y la Fundación Máshumano han firmado un acuerdo de colaboración para el apoyo, visibilización y promoción de formaciones gratuitas en materia digital dirigidas a mujeres empadronadas en cualquier municipio de la Comunidad de Madrid. El programa «Impulso digital» es un programa de formación en herramientas digitales orientadas al empleo y emprendimiento y dirigido a las mujeres.



Al gobierno no le afecta la inacción climática



Teresa Ribera

La vicepresidente tercera del gobierno cree que a su gobierno no le afecta la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que ha condenado al Gobierno de Suiza por inacción climática, porque España va bien (dudable) y «sobrecumple» los objetivos climáticos. Ribera considera que solo podrían denunciar sectores como el agrario y no al Gobierno sino a fuerzas «retardistas».



Decathlon alquila por suscripción bicicletas



Borja Sánchez

La marca deportiva Decathlon se acaba de convertir en el primer retailer en España en ofrecer una gama completa de alquiler por suscripción de productos de ciclismo para adultos. Con este servicio, la compañía afianza su apuesta por la accesibilidad al deporte y demuestra su compromiso con la economía circular al ofrecer opciones con menor impacto medioambiental como alternativa a la propiedad.

# Gastrobar

# Es momento de rendirle culto al atún

### Kiara Hurtado. MADRID

Que la primavera no nos pille desprevenidos, porque con el arribo del buen tiempo llega el momento ideal para disfrutar del atún en su pura esencia. En Ponzano 59, donde la vida madrileña tiene una esencia única, el bullicio se funde con el aroma del mar en el restaurante DeAtún, para rendirle culto a esta especie que ahora comienza su mejor temporada.

Siendo el restaurante, especializado en atún rojo de Almadraba, están listos para rendirle un homenaje a este pescado azul con sus tradicionales «ronqueos».

Para quienes no conozcan este término, se trata del despiece del atún, que etimológicamente, proviene del sonido del cuchillo rozando el espinazo del atún salvaje. Tradicionalmente, los ronqueos inician en abril y se extienden hasta junio, pues son fechas cuando el atún tiene mejor sabor al pasar del océano Atlántico al mar Mediterráneo. En su cruce por el estrecho de Gibraltar, los pescadores ponen en marcha la Almadraba (forma tradicional de pescar el atún en las costas de Cádiz), para luego exprimir al máximo sus carnes. Popularmente, se conoce a este animal como el «cerdomarino», precisamente por el gran aprovechamiento que se hace de él. Esta costumbre comenzó hace 3.000 años con los fenicios y hoy el chef Damián Ríos y su equipo trabajan con gran cuidado en el corazón de Chamberí, convirtiéndose en el primer restaurante en implementar esta tradicional técnica en la capital.

Además de su pieza estrella, en su carta encontraremos a las gambas de Huelva y otras delicias como el sashimi de descargamento o el morrillo, la parte más preciada y reservada para los paladares más exigentes. Ambientado en un espacio donde la elegancia no pasa desapercibida, la buena sugerencia de vinos del equipo eleva la experiencia que seguro buscaremos repetir.

# **Breves**

# La pardela cenicienta, vigilante del plástico

La pardela cenicienta atlántica, Calonectris borealis, es la especie que, por ser un depredador marino ampliamente distribuido, acaba de ser propuesta como bioindicador para monitorizar los plásticos flotantes del Atlántico norte, gracias a una investigación desarrollada por un grupo conjunto formado por personal del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) y la Universidad de las Azores.

# Servicios ecosistémicos amenazados por invasoras

Mapache, avispa asiática, rana toro, visón americano, camalote o hierba de la Pampa; las especies invasoras amenazan la provisión de los servicios más importantes que prestan los ecosistemas de toda Europa y pueden además afectar gravemente a la salud humana. Así lo afirma un equipo internacional de científicos liderado por el Instituto Pirenaico de Ecología y la Estación Biológica de Doñana.

# El planeta suma 10 meses de temperatura récord

El pasado mes de marzo ha sido el marzo más cálido a nivel mundial desde que existen registros, con una temperatura media del aire en superficie de 14,14 °C, 0,73 grados por encima del promedio de 1991-2020 para marzo y 0,10 grados superior al anterior máximo, establecido en marzo de 2016. Se trata del décimo mes consecutivo más cálido registrado, según el Servicio de Cambio Climático Copernicus (C3S).

LA RAZÓN • Viernes. 12 de abril de 2024





### Laura Cano. MADRID

Esta es la historia de cómo dos ingenieros de Granada deciden convertirse en los jefes del té kombucha. Todo comienza con un viaje a Estados Unidos. Allí, Raúl de Frutos y Fernando Martín ven cómo se elabora la kombucha ecológica de fabricación artesanal. A su vuelta a España, se retiran a la cocina, donde pasan meses enfrascados en conseguir la receta perfecta. Dan con ella y, en 2019, deciden fundar Víver Kombucha. La pandemia no fulmina su sueño y, en 2020, arranca la distribución en comercios locales hasta alcanzar las 4.000 tiendas en España.

El negocio no para de crecer. Su producto se vende en grandes superficies, como El Corte Inglés o Carrefour. También surten a restaurantes y abren la venta online a 
través de su página web. La kombucha se convierte en la bebida 
fermentada de moda. Sus beneficios para la salud cada vez interesan más al ámbito científico, que 
relaciona su consumo con la pérdida de peso y la prevención de 
enfermedades. De la Reina Letizia 
a Lady Gaga, multitud de famosas

# La kombucha «eco» fabricada en Granada que arrasa en Europa

aparecen en los medios con un botella de kombucha entre sus manos. No tarda en convertirse en un producto en auge en la industria de bebidas mundial. El mercado de kombucha en España se convierte en el más dinámico en Europa en los últimos años, con crecimientos del 580% en su volumen de ventas entre 2020 y 2022, y Víver en la marca con mayor crecimiento en el último año. Hora de salir a vender fuera.

Por eso, ahora, Víver Kombucha ha firmado una alianza estratégica con la multinacional española AMC Global, que distribuye zumos refrigerados por todo el mundo y es líder europeo, con el objetivo de fabricar y comercializar su kombucha por toda Europa. La planta de fabricación de Víver en Granada pasará de fabricar 6 mi-

fabricante español
de esta superbebida,
cuyos beneficios
para la salud
generan cada vez
un mayor interés
científico, pasará de
poner en el mercado
6 millones a 60
millones de botellas
al año

llones de botellas anuales a 60 millones, una cifra que la asienta como el centro de producción de kombucha más grande del Viejo Continente.

«Gracias a este acuerdo la compañía se adentra de lleno en el mercado europeo, a través de la marca Vívery de un nuevo porfolio de marca blanca, con nuevas líneas de embotellado y enlatado para ofrecer sus productos bajo una amplia gama de tamaños; con nuevas formulaciones y sabores», explica Raúl, CEO de Víver Kombucha. «Esta alianza abarca toda la cadena de valor -continúa-, y combina el dinamismo y la experiencia en kombucha auténtica de Víver con la infraestructura de AMC Global». En la actualidad, este gigante cuenta con cinco plantas internacionales de exprimido

VÍVER KOMBUCHA

de fruta y produce más de 800 millones de litros, disponibles en más de 70 retailers europeos.

# Beneficios para la salud

El té kombucha es una bebida fermentada llena de probióticos, que proviene de la medicina tradicional asiática. Considerada como un «elixir de juventud» para estas culturas milenarias, para elaborarla se necesita aguay té de kombucha. Puede añadirse también té negro. Después, esta infusión se deja crecer con una mezcla de levaduras y bacterias. Finalmente, se añade azúcar, aunque éste se consume casi en su totalidad durante la fermentación, quedando una bebida muy baja en este hidrato de carbono. El resultado es una bebida ácida y ancestral.

«En Víver hacemos kombucha auténtica, con los mejores ingredientes y respetando la receta milenaria para obtener en cada botella mil millones de probióticos, hasta diez veces más que otras kombuchas del mercado», asegura de Frutos. En su caso, la tienen de seis sabores distintos: frutos rojos, limón, jengibre, naranja, piña o mango; añadiendo también los beneficios de estos alimentos. Así la kombucha se presenta como una alternativa saludable a los refrescosy bebidas alcohólicas, aunque se debe saber que contiene

pequeñas cantidades de alcohol. No es que se añada, sino que es fruto de la fermentación natural en el proceso de fabricación.

> Aunque la evidencia sobre los beneficios probióticos de la kombucha en humanos todavía no es lo suficientemente sólida, hay estudios prometedores que asocian esta be-

bida con mejoras del sistema digestivo. También parece tener propiedades antibacterianas y efectos antioxidantes en el hígado. Un estudio reciente realizado en un modelo animal y publicado en la revista «PLOS Genetics» afirmó que el té de kombucha puede reducir la acumulación de grasa y disminuir los triglicéridos. Un trabajo anterior, también en animales, demostró una bajada del colesterol en 30 días. Si los resultados se trasladaran en humanos, significaría que esta bebida podría prevenir la diabetes, la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares.



Raúl de Frutos y Fernando Martín Maica Rivera. BARCELONA



tan herm o s a como un sueño»,

afirmó Heinrich Heine. Y es que hablar de Noruega es, entre otras cosas, soñar con la naturaleza en estado puro, con glaciares, pueblos vikingos y granjas; pero también hacer senderismo, piragüismo y, por supuesto, ciclismo. Todo esto y mucho más ofrece Noruega y sus famosos fiordos, y un punto de partida ideal para explorarla es el conocido como «el corazón de los fiordos», la bonita ciudad de Bergen.

La combinación de mar, montaña y glaciares es la esencia de los fiordos noruegos, los cuales constituyen uno de los paisajes más espectaculares del planeta. Con esta carta de presentación, y teniendo en cuenta que Bergen se alza entre los dos fiordos más grandes e importantes, el de Hardanger y el Sognefjord, es imposible no pensar en visitar esta encantadora urbe en los próximos meses, ¿verdad?

No en vano primavera y verano son épocas perfectas para viajar a Noruega, pues las temperaturas son más altas y los días se alargan, sin olvidar que la nieve empieza ya a derretirse y con ella se dibujan en el horizonte impresionantes cascadas que se forman por todas partes.

# Día Nacional de Noruega

El 17 de mayo se celebra el Día Nacional de Noruega, un día muy especial para todo el país. Desfiles y procesiones con bandas musicales toman las calles este día festivo. En concreto, en Bergen se caracteriza por su tradicional Buekorps, un grupo vecinal que anima las calles a ritmo de sus tambores. Todo ello, unido al buen ambiente y la gastronomía, hace más que recomendable plantearse una visita alrededor de este día y disfrutar de él a la vez que los atractivos de la propia ciudad.

Cuando se viaja a Bergen existen algunos imperdibles que nunca defraudan. El primero es un paseo por Bryggen, el corazón histórico de la ciudad. Aquí sobresale, entre sus múltiples reclamos, el emblemático muelle hanseático, el primer lugar de Noruega en ser declarado Patrimonio de la Humanidad de la Unesco en el año 1979. En él se encuentran una serie de casas de madera llenas de encanto. Estas construcciones, aunque fieles réplicas de las originales,





# Bergen: el lienzo perfecto de mar, montaña y glaciares

La primavera y el verano son las estaciones ideales para descubrir este rincón de Noruega que deja boquiabierto

no son las mismas que históricamente ocuparon este enclave. Tras una serie de devastadores incendios, el más reciente en 1955, las estructuras primigenias se perdieron. Gracias a la meticulosa labor de reconstrucción, estas edificaciones hoy día conforman una postal de cuento. El muelle acoge además un museo, tiendas, galerías y restaurantes.

# Mercado de pescado

A unos pasos del mencionado muelle, se encuentra el famoso mercado de pescado, donde venden frutas, verduras, artesanía y otros objetos turísticos. Se trata de un lugar muy animado y frecuentado por locales y turistas, así como otra muestra de por qué Bergen fue nombrada Ciudad Creativa de la Gastronomía por la Unesco. El mercado celebra el pescado

fresco como estandarte de su oferta culinaria, donde delicias como la sopa de pescado, el tradicional pastel de pescado y el «persetorsk», un exquisito platillo de bacalao al vapor, dan testimonio de la rica herencia gastronómica de la ciudad.

La oferta cultural de Bergen es, sin duda, otro de los atractivos de la ciudad. La joya de la corona es el complejo museístico KODE, con siete edificios -KODE 1,2,3 y 4, situados en el centro, al lado del bucólico lago Lille Lungegardsvannet, y tres casas de compositores históricos-. Es el segundo museo de arte más grande de Noruega y aquí se pueden contemplar obras de Edvard Munch, Nikolai Astrup, Harriet Backer y J. C. Dahl.

Para despedirse a lo grande de la urbe, nada mejor que subirse al

# Pistas de Iberia

- Puede volar de forma directa hasta Bergen desde España con Iberia a partir del próximo 27 de abril.
- Elija la clase Business para un viaje más cómodo y una atención personalizada.
- Además, puede gestionar su vuelo + hotel en la web de iberia.
- Más información en iberia.com y app de Iberia.



funicular de Fløibanen. Ofrece un corto pero espectacular viaje hasta la cima del monte Fløyen. Desde allí, se puede admirar tanto la ciudad, como el mar y los fiordos circundantes, o embarcarse en una de las muchas rutas de senderismo que comienzan en este punto.

# Fiordos noruegos

Lo cierto es que Bergen, además del atractivo de su belleza y gastronomía, es reconocida como la mejor puerta de entrada a los fiordos noruegos (hay más de mil en el país escandinavo), por lo que no se entiende un viaje a Bergen sin ver estas maravillas naturales. Como tampoco se comprende visitarlos sin recorrer en algún momento Bergen.

A tan solo 75 kilómetros al norte de Bergen se encuentra el majestuoso Sognefjord, el fiordo más largo de Noruega y el segundo más grande del mundo. Este gigante natural, con sus 204 kilómetros de longitud, ofrece vistas espectaculares de antiguos templos cristianos de madera (conocidas en noruego como Stavkirke), glaciares imponentes y cascadas altísimas, como la de Vettisfossen, el salto de agua más alto de Europa.

Como un simbólico brazo del anterior fiordo citado, se despliega el Aurlandsfjord, el cual llega hasta el encantador pueblecito de Flåm. Aproveche para conocerlo también, merecerá la pena perderse por sus calles, así como suLA RAZÓN • Viernes. 12 de abril de 2024



# Hoteles

# FOTOS: DREAMSTIME

Las
coloridas
casas de
madera son
la típica
postal de
Bergen



Resulta obligado recorrer algunos de los fiordos noruegos

bir al mirador de Stegastein y ver una de las líneas ferroviarias más empinadas del mundo, la Flåmsbana. Las imágenes son sencillamente espectaculares.

Por último, y casi un «obligado» en cualquier ruta, está el fiordo Nærøyfjord, incluido en la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco. Este brazo, que también pertenece al Sognefjord, está rodeado de estrechas paredes de rocas cristalinas y paisajes de una belleza que no puede describirse

con palabras. Tiene que vivirse. Este inolvidable paraíso invita a hacer kayak y visitar el poblado vikingo de Njardarheim, Gudvangen. En ella se descubre cómo era la vida de los vikingos cuando no estaban en el mar, ¡es una experiencia muy bonita y divertida!

Todo esto es tan solo una pequeña muestra de lo que ofrece Bergen y los fiordos noruegos, ¿quién puede resistirse a este destino de viaje? ¡No olvide coger ropa de abrigo aún en verano!

# Hotel Casa Palacio Reina de Tardajos, una nueva cita en Soria

Este alojamiento de cuatro estrellas abrirá sus puertas la próxima semana en el pueblo soriano de Vinuesa

### R. Bonilla. MADRID

Enclavado en la Plaza Mayor de Vinuesa, en el corazón de la provincia de Soria, el Hotel Casa Palacio Reina de Tardajos se erige como un tesoro escondido que ahora abre sus puertas al viajero más exigente, pero también a ese que busca una experiencia única y diferente, de esas que dejan huella.

Este singular alojamiento ha conseguido reconstruir la misteriosa historia de amor de la Reina de Tardajos para que los huéspedes puedan descubrirla y revivirla en sus instalaciones.

Famosa para muchos en Soria, y desconocida para tantos otros, la leyenda de amor eterno de la Reina de Tardajos es el alma del hotel. Como si de un juego se tratase, el alojamiento propone a sus huéspedes embarcarse en la búsqueda de todos los fragmentos de la leyenda y recomponerla para descubrir la historia de amor que ha traspasado las barreras del tiempo. Los fragmentos pueden hallarse en cada habitación, pasillo y rincón del hotel.

Pero esto es solo el principio de la experiencia, ya que las instalaciones buscan que sus huéspedes sean también testigos del pasado, y parte de las telas y mobiliario original del siglo XIX han sido recuperados para su uso, como si de un museo se tratase. Todo ello englobado en el compromiso del



Interior del nuevo alojamiento

alojamiento con la sostenibilidad y la preservación del entorno.

Con todo, el próximo día 17 de abril, como víspera del aniversario de la muerte de la Reina de Tardajos, tendrá lugar la inauguración oficial del alojamiento con una visita guiada y una representación en directo de la vida de sus protagonistas: Pascuala Calonge, José Díez y Valentín Lacarta.

# Diez estancias únicas

El Hotel Casa Palacio Reina de Tardajos no ofrece un simple alojamiento, sino una experiencia que cautiva los sentidos y la imaginación. De hecho, el alojamiento atesora entre sus muros diez estancias equipadas con mobiliario original restaurado del S. XIX. Este peculiar estilo mezcla

El establecimiento está a la vanguardia de la tecnología con instalaciones 100% sostenibles el clásico castellano con las inspiraciones indianas a causa de los antiguos viajes de sus herederos por México y Argentina.

En el interior de estas instalaciones, de cuatro estrellas, manda la filosofía de «hotel libre», es decir, aquí no hay preguntas ni miradas y los huéspedes pueden disfrutar de las instalaciones con total comodidad. Para ello, se les entrega un código con el que poder moverse libremente por los espacios. Además, las zonas comunes son experienciales y están diseñadas para crear y guardar los recuerdos en los numerosos espacios teatrales.

El Hotel Casa Palacio está a la vanguardia de la tecnología para ofrecer al viajero todo tipo de comodidades en unas instalaciones cien por cien sostenibles y eficientes. Su compromiso con la sostenibilidad y la preservación del entorno natural pasa por el uso de energías renovables, materiales locales y productos ecológicos, como los «amenities».

Más información en la web: https://reinadetardajos.com.

# LA OFERTA



VIAJES El Corle ingles

# VIAJES EL CORTE INGLÉS

Hasta 500€ en cupón regalo de El Corte Inglés

Todo lo que le pides al verano, pídeselo a nuestros asesores y consigue hasta 500€ en un cupón regalo de El Corte Inglés y mucho más. Reserva ya tu destino: Caribe, Cruceros, Islas, Costas... Hasta 50% de descuento, si encuentras y precio mejor te lo igualamos y además sin gastos de cancelación. Consulta condiciones.

Más información en agencias de viajes, en el teléfono 91 330 72 63 y en la página web www.viajeselcorteingles.es

# Viajes

### Kiara Hurtado. MADRID

Relajados y felices, así es como normalmente regresamos de unas vacaciones, pero ¿Por qué limitar nuestra experiencia si simultáneamente podemos volver más bellos? Si alguna vez hemos visto regresar a alguien de un viaje con brillo especial y algunos notables arreglitos, quizás es porque acaba de llegar de Estambul, un destino donde es posible mejorar nuestro bienestar físico, mientras descubrimos un destino fascinante.

Para muchos, no es una novedad saber que Turquía es un gran receptor de pacientes procedentes de España cuando se trata de medicina estética, pues tal y como afirma el Centro Integral Acibadem de Turquía, los precios en comparación a lo que tenemos en Europa, son «mucho más accesibles». La relación «turismo y estética» consiste en una experiencia de viaje diferente, en el que además de conocer un nuevo país, el viajero puede aprovechar el tiempo para realizarse un tratamiento de belleza quirúrgico o de salud convencional.

# De España a Turquía

Acibadem Healthcare Group, uno de los grupos hospitalarios más prestigiosos de Estambul, se encarga de gestionar un «turismo

# Turquía, donde la belleza y el bienestar se unen a través del turismo sanitario de lujo

Acibadem, el grupo hospitalario turco de gran lujo y renombre, gestiona un paquete de viaje, incluyendo estudios médicos previos, atención en la clínica de Estambul, hoteles y avión



Atención en Acibadem, en sus instalaciones de Estambul, Turquía

sanitario de lujo», para que los visitantes puedan atenerse en sus instalaciones dotadas de tecnología de primer nivel en su visita al país. Poniendo la seguridad del paciente por delante, la clave de un tratamiento exitoso por parte de la clínica, nace desde la gestión y las consultorías previas que se realizan mucho antes de llegar a Turquía, a través de sus recientemente inauguradas oficinas comerciales en Madrid y Barcelona. Desde estos espacios, el viajero gestionará todos los detalles de su próximo viaje, incluyendo estudios médicos, guía del procedimiento, hotel y billetes de avión.

Si bien, desde España, el perfil del viajero que acude a la clínica busca mejorar su aspecto físico y sobre todo, corporal, la clínica ofrece una amplia variedad de tratamientos y cirugías médicas entre los que subrayan, los tratamientos con células madre o trasplantes de órganos, así como cirugía de columna, neurocirugía pediátrica, cirugía torácica o cardiovascular, entre muchas otras.

Para la clínica, algunos de sus «tratamientos estrella» son: las terapias con células CAR-T (o terapia delinfocitos T), o la implementación de ETHOS (sistema de métodos combinados con inteligencia artificial y terapia adaptativa). Por su puesto, uno de los procedimientos más conocidos es del demandado injerto capilar, para el cual invita a conocer diferentes técnicas como la Extracción de Unidades Foliculares (FUE) y la Implantación Directa de Cabello (DHI), que permiten «resultados más naturales y una recuperación inminente».

Desde la clínica, reconocen el alto nivel de la atención médica española; aunque la realidad es que, tal y como afirman, «muchas veces una atención de lujo como las que se ofrecen en Acibadem en Turquía, puede ser mucho más costosa en España».

Otro de los ámbitos en el que el grupo revoluciona es en la creación de la Universidad de Estambul de Acibadem, lo que fortalece su enfoque en la investigación, y la educación médica, asegurando que sus profesionales estén constantemente a la vanguardia del conocimiento en el sector salud. Se trata de una oportunidad única para estudiantes de todo el mundo que buscan educarse con la última tecnología del sector desde la práctica.



Al embarcarse en esta experiencia, la divinidad será todo lo que nos acompañe, por un lado, el grupo ofrece un servicio sanitario con cirujanos estéticos de renombre y cosméticos con las últimas innovaciones tecnológicas en el campo de la belleza, mientras que Estambul, deslumbra con su despampanante atractivo y su cultura exótica. Monumentos como la Mezquita Azul, la impresionante arquitectura de Santa Sofía o el Palacio de Topkapi, serán testigos de la rica historia de la ciudad. Pero, si lo que queremos es descansar después del tratamiento, el mejor plan es disfrutar de un crucero por el Bósforo para contemplar las vistas panorámicas de la ciudad que une dos continentes, aunque si lo que queremos es seguir consintiéndonos, una visita al Gran Bazar serán ideales para llenar las maletas de souvenirs.

Si ya hemos decidido que este 2024 será nuestro año de viajes y cambios, la clave es apostar por nosotros mismos, podemos regalándonos unas vacaciones sanitarias a Estambul, pero asegurándonos de que nuestra salud está en manos de profesionales.



59 LA RAZON • Viernes, 12 de abril de 2024





# Raquel Bonilla. MADRID

a pasión por la velocidad, el mar y el desarrollo sostenible se fusionan en un nuevo deporte global. Se trata dela E1, la fórmula 1 Off Shore Eléctrica, una emocionante actividad que cada vez cobra más trascendencia y que moviliza a miles de viajeros en todo el mundo que vibran con carreras sobre las olas.

La próxima parada de la fórmula 1 Off Shore Eléctrica será en nuestro país, ya que la E1 se celebrará en Puerto Banús, en la provincia de Málaga, los días 1 y 2 de junio. Y esta elección no es casual, ya que junio es el mes en que las aguas del litoral de Puerto Banús son más dóciles para la navegación rápida. Y esto resulta determinante, ya que la velocidad que alcanzan estas embarcaciones, que apenas rozan el agua con sus quillas, podría suponer un peligro para la vida de los pilotos si se realizara con un fuerte oleaje.

# Arranca Marc Anthony

El artista portorriqueño, Marc Anthony, será el encargado de inaugurar la prueba de E1 Off Shore. En concreto, el cantante, capitán de una de las escuderías que competirán en la prueba que albergará Puerto Banús, actuará en Oasisss Marbella Fest, en la finca La Caridad, la noche del 31 de mayo a partir de las 22.00 horas, en el que será su primer concierto en España de su gira «Historia Tour».

Ideado por Alejandro Agag y Rodi Basso (ingeniero italiano que ha colaborado con la NASA, Ferrariy Red Bull Racing), la E1 se cele-

# Puerto Banús, meca de la fórmula eléctrica del mar

Marbella acogerá los días 1 y 2 de junio la celebración de la E1, la fórmula 1 Offshore Eléctrica, por primera vez en España



Vista panorámica de Puerto Banús y su espectacular marina

bra este año 2024 en enclaves internacionales de máximo nivel como Mónaco, Hong Kong, Ginebra, Venecia... y en junio en Puerto Banús. «Ha sido posible traer este evento internacional a Puerto Banús gracias al apoyo decidido de las Administraciones que nos acompañan: Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Marbella, Diputación de Málagay el Ayuntamiento de Benahavis», reconocen los promotores de este

# En clave

- E1, la fórmula 1 Offshore Eléctrica, comenzará el 1 de junio en Puerto Banús.
- Marc Anthony ofrecerá un concierto de inauguración de E1 Puerto Banús GP en Oasisss Festival el 31 de mayo.
- El sábado 1 competirán los equipos en las carreras
- clasificatorias y el domingo 2 será la semifinal y final.
- Las gradas vip acogerán unas 3.000 personas, estando asegurado el hospitality de la competición, al nivel de la F1.
- Más información en: www:// puerto-banus.com/e1-seriesen-civitas-puerto-banus/

proyecto que aspira a consolidar a la Costa del Sol como uno de los destinos deportivos más importantes a nivel internacional.

La fórmula 1 eléctrica del mar es sinónimo de sostenibilidad, igualdad, exclusividad y glamour. No es para menos, ya que esta competición es exclusivamente eléctrica, lo que garantiza el cuidado y la protección del entorno. Además, es igualitaria porque cada equipo está compuesto por un hombre y una mujer que deben pilotar la embarcación durante el mismo tiempo.

Cada uno de los equipos participantes del E1 estará capitaneado por ejemplos de las carreras deportivas más exitosas y con mayor proyección mundial: Rafa Nadal, Sergio Pérez, Didier Drogba, Tom Brady, Steve Aoki o Marc Anthony, entre otros. Además, todos los equipos correrán en idéntica embarcación, la RaceBird, primándose las habilidades de los pilotos.

# Exclusividad y glamour

Alrededor de esta cita única, la experiencia para el visitante resulta espectacular. La exclusividad y el glamour también están garantizados, más aún cuando el escenario escogido es Puerto Banús, santo y seña del lujo en nuestro país, ya que está considerada la marina más exclusiva del Mediterráneo. Avenidas adornadas con coloridos jardines bañados por el mar y repletos de oportunidades de ocio y entretenimiento al máximo nivel, Cívitas Puerto Banús invita al viajero a disfrutar de más de 300 días de sol al año en un entorno único con cómodas instalaciones náuticas, una amplia oferta de shopping de alta costura, eventos y actividades para toda la familia.



# Javier Santaolalla

Físico, ingeniero y divulgador

# «Me sorprendió la humildad de Higgs»

Eva M. Rull. MADRID

ucedió a el martes, 9 de abril, a mediodía. Javier Santaolalla, el físico español que trabajó en el descubrimiento del bosón de Higgs, cuelga el teléfono tras ofrecer una entrevista a LA RA-ZÓN sobre los últimos avances del CERN. Pocas horas después, los periódicos de todo el mundo replican la noticia: el descubridor de la partícula de Dios, Peter Higgs, hamuerto. Santaolalla tiene la gentileza de volver a ponerse en contacto con la arribafirmante.«Sololovidosveces en mi vida, pero me sorprendió la humildadde Higgs. Eraunapersona muytímida. Él siempre decía que su contribución había sido pequeña». Sin embargo, su figura es enorme: «Abanderó la búsqueda del bosón y fue la figura visible necesaria para sacar adelante el proyecto».

# El LHC ha comenzado su actividad esta semana, ¿son habituales los parones?

El colisionadores una máquina que está todo el tiempo dando datos que, a su vez, permiten realizar diferentes procesos físicos y tienen que hacerse paradas frecuentes, en primer lugar para hacer labores de mejora. Hay momentos de shutdowno de parada, para realizar upgrades-otro nombre técnico, pero bueno, que se entiende en sí mismo-. Se hacen para mejorar ciertos dispositivos y aprovechar también para reparar cosas que pueden estar funcionando mal. Y en invierno, hasta marzo, se aprovecha para parar por el coste de la electricidad.

# ¿Qué le queda por descubrir a la física?

Haymuchísimas cosas que todavía quedan por saber del universo relativas a la antimateria o a la materia oscura. Los estudios científicos necesitan de muchos datos aportados por experimentos como los del CERN y de esas colisiones que tienen lugar en el Colisionador de Hadrones.

# ¿Qué busca el LHC?

Por un lado, experimenta todo lo relativo a la especulación de la física, porque al final hay muchas teorías que de alguna forma rivalizan por ser la correcta y cada una da predicciones. Por ejemplo, la supersimetría predice que hay un conjunto de partículas que deberían aparecer, mientras que la teoría de cuerdas dice que hay muchas dimensiones. Se hacen experimentos para intentar confirmar esas predicciones. También hay una línea muy interesante que es buscar así simplemente porque se dan descubrimientos casuales. Esa parte a veces no se menciona, pero es significativa cuando hay un estancamiento teórico como ahora.

# ¿Hay un estancamiento teórico?, ¿por qué?

Muchos físicos se alinean con el pensamiento de que las teorías actuales son muy exitosas, pero hay indicios de estancamiento. Desde que se desarrolló la teoría cuántica en los 60 no ha habido ninguna mejora que, de alguna forma, marque la dirección que hay que seguir para encontrar una teoría más completa que la actual. La de ahora funciona muy bien, aunque se sabe que no es perfecta, pero no hay ningún indiciofuerte que apunte a una nueva teoría y eso hace que se esté buscando. Es lo que se conoce en física como «más allá del modelo estándar» o física establecida. Se busca una nueva física.

# ¿Por qué apostó por divulgar ciencia en redes sociales?

Este boom de las redes sociales ha aportado algo muy interesante: las personas, hace 20 o 30 años, solo podían acceder al contenido científico yendo a la universidado comprando una revista científica; en definitiva, formando parte de cierta clase social. Las redes han permitido acceder al contenido científico a un grupo de personas que tradicionalmente no consumirían este tipo de divulgación. De alguna forma, lo han democratizado, lo ha masificado. No solo han cambiado

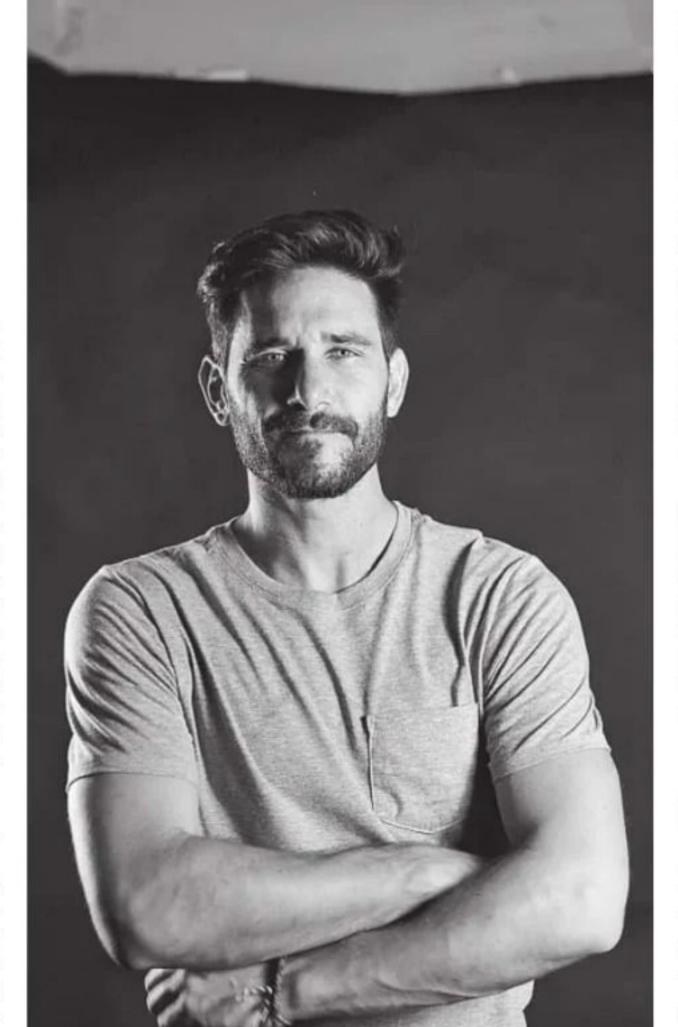

las plataformas, también los códigos. Creo que ha habido una diversificación y una clarificación de estilos divulgativos que ha favorecido que más personas se acerquen a la ciencia.

# Sin embargo, también divulgan fakes... lo hemos visto esta misma semana con el eclipse.

Bueno, es un fenómeno que ha ocurrido desde siempre y siempre va estar ahí y hay que aprender a lidiar con eso. La gente siempre va a especular, pero también habrá personas que intenten desmentir los fakes y informar de forma sensata a la población. Por ejemplo, ha pasado con la puesta en marcha el LHC justo el día del eclipse. Es una coincidencia de fecha sin ningún tipo de relación entre uno y otro.

# ¿La ciencia es lo primero en lo que recortan los gobiernos?

Siempre es lo más fácil de sacrificar. Si hay una huelga de transportistas o de controladores aéreos, se genera un caos terrible. Es un elemento de presión que puede colapsar la sociedad. Una huelga de científicos no tiene ese poder; el día pasa sin



Hay un estancamiento en física porque las teorías actuales son muy buenas»

«Las redes sociales han hecho que más personas se acerquen a la ciencia. La han democratizado»

# Perfil Estrella de la divulgación científica

divulgador científico de España, Javier Santaolalla (Burgos, 1982) es doctor en física de partículas. Junto con el Ciemat y la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN), formó parte del equipo que confirmó la existencia del llamado bosón de Higgs, la partícula que explica cómo se origina la masa de todas las

partículas. Tras su reciente traslado a México, recibió un premio del Senado por su contribución a la ciencia. Ha llenado pabellones enteros para hablar de conceptos tan abstractos como los campos cuánticos utilizando metáforas sobre Pokémon y otros fenómenos culturales. Es autor de varios libros y un canal de YouTube con más de un millón de seguidores.

dificultad. Las carencias en ciencia no se notan a corto plazo, sino a largo. Esto hace que muchas veces sea difícil presionar para que los gobiernos tomen en serio al sector. Pero bueno, eso es parte de mi trabajo: demostrar que sí es importante.

# Ha dicho que estudiar el universo es estudiarse a uno mismo, suena muy espiritual, ¿es creyente?

Creo que somos parte de un todo, aunque me definiría como agnóstico, porque básicamente mantengo mi curiosidad por saber en qué consiste la vida en el universo y encontrar mi propio camino y mi propia respuesta.

AGENDA 61

El retrovisor

352

Tal día como hoy del año 352 murió el Papa Julio I, aquel que vivió las luchas contra el arrianismo, al lado del Obispo Osio de Córdoba y bajo el reinado de Constantino I el Grande. Estuvo al lado de los cristianos ortodoxos en el Concilio de Nicea y durante toda su vida luchó contra los seguidores de Arrio. Siendo ya Papa, en el otoño del año 341,

convocó un concilio para ratificar una vez más el Credo de Nicea. A la muerte de Constantino el Grande el imperio se dividió y entraron en guerra los hijos Constancio y Constante, el primero arriano y el segundo cristiano. El año 350 Constante fue asesinado y se provocó una terrible persecución contra la Iglesia Católica. POR JULIO MERINO



Madrid

Presentación del informe sobre la visión de España en la UE Ayer, tuvo lugar en la sede en Madrid de la Comisión Europea la presentación del informe «Una visión española de la UE: 2024-2029». El acto contó con la participación de Francisco Fonseca, director del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid; Jesús González, director de Canal Europa; Mª Luisa Humanes, vicerrectora de Relaciones Internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos; Yago González, CEO de la empresa que impulsó el informe, Prestomedia; Javier Elorza, embajador de España en Italia y San Marino y director del estudio; y Lucas González Ojeda, director de la delegación de la CE en España, en la imagen, de izquierda a derecha.

# Valencia

# Conferencia de Adrià, sobre innovación en la gastronomía

El chef Ferran Adrià impartió ayer en la Universitat Politècnica de València (UPV), por la que es Doctor Honoris Causa, la conferencia «Imaginémonos: 100 años de innovación» sobre su experiencia en innovación y metodologías de investigación de los últimos años y en la que reivindicó el papel de la gastronomía como motor económico, pues es el único sector económico importante en España que ha sido líder en los últimos 15 años.



Obituario Joe Flaherty (1941-2024)

# Icono de la comedia y actor



n ejemplo de gran profesional de este entretenimiento de improvisación era el actor y cómico estadounidense Joe Flaherty, uno de los protagonistas de la serie canadiense «Second City Television (SCTV)» y la serie de NBC «Instituto McKinley». El intérprete ha fallecido a los 82 años, según informó su familia. Flaherty, que también intervino en películas como «Terminagolf» (1996) junto con Adam Sandler o «Regreso al futuro 2» (1989), fue compañero de algunos actores de la «edad dorada» de la comedia canadiense: es el caso del ya fallecido John Candy, así como de Martin Short, Rick Moranis y Catherine O'Hara, entre otros.

# Gran profesional

El cómico, nacido en Pittsburgh (EE UU), empezó en 1970 su carrera como cómico en la ciudad de Chicago al entrar a formar parte de Second City, un teatro especializado en la comedia de improvisación. Posteriormente se desplazó a vivir a Toronto para establecer una sucursal de Second City en la ciudad canadiense. Fue su trabajo en Toronto con SCTV entre 1976 y 1984 lo que le catapultó a la fama en Norteamérica. Flaherty también participó en Estados Unidos en «National Lampoon Radio Hour», un programa cómico de radio, en el que compartió espacio con John Belushi, Chevy Chase y Bill Murray entre otros.

F. Martinez. MADRID

enimosde años muy difíciles para el Barca en Europa y esta victoria demuestra que el Barça sigue vivo», dijo Xavi. Ganar en el Parque de los Príncipes no fue un triunfo más para el equipo azulgrana, era una necesidad como club después de tocar fondo las dos últimas temporadas, en las que quedó fuera en la fase de grupos, y venía además de las debacles contra el PSG, el Bayern Múnich, el Liverpool y la Roma. El 2-3 del miércoles fue un día de fiesta, pero el fútbol no para. «Estamos a mitad de camino», advirtió el entrenador catalán, muy comedido después del éxito, porque sabe que en su trabajo se pasa del blanco al negro y viceversa en un momento. El Barcelona y Xavi están a las puertas de una semana decisiva de verdad, en la que se decide si el campeón de Liga sigue en la pelea por defender su título y si se cuela también entre los cuatro mejores del continente.

Primero, visita mañana al Cádiz, un rival que se agarra a sus opciones de permanencia que además llega en una época de entreguerras de la Champions, lo que siempre suele ser motivo de despiste. Lewandowski, que cumple sanción, se lo pierde. Después está la vuelta contra el PSG y la oportunidad de volver a semifinales, donde no está desde 2019, aunque esa última vez fue para olvidar, por el 4-0 de Liverpool. Y a continuación, el domingo 21, la visita al Bernabéu, donde tiene que ganar si quiere seguir aspirando a la Liga.

La mala noticia es que para la vuelta contra el PSG ha perdido a dos centrocampistas por amarillas: Sergi Roberto, que se ha reivindicado las últimas semanas; y Christensen. Pero la buena es que recupera a otros dos como De Jong y Pedri. El neerlandés fue titular en París hasta que le duraron las fuerzas y mostró un buen tono físico pese al parón. El canario tuvo una reaparición impactante. Nada más salir dio la asistencia del empate a dos, además en el momento en el que más achuchados estaban, con el conjunto de Luis Enrique amenazando con el tercer tanto. Fue uno de los 19 pases que dio en algo más de media hora, todos a un compañero, sin fallo. «Raphinha es un tío que no para de picar. Se la he pasado y ha rematado como los ángeles», explicó el centrocampista, con toda naturalidad. «Habíamos hablado

El Barça recarga su moral como club importante con la victoria en París y recupera a futbolistas como Pedri y De Jong para jugar contra el Cádiz, la vuelta ante el PSG y el Clásico

# Rearmado para la semana decisiva

de este tipo de cambios, de que Pedri seguramente jugaría media hora después de la lesión. Ha estado extraordinario, nos ha dado pausa, calma... Es un futbolista diferencial en este sentido. Lo ve todo», lo alabó su técnico. El canario lleva dos temporadas en las que no puede tener continuidad por los continuos parones provocados por las lesiones en el recto femoral del muslo derecho. «He tenido muchas lesiones en esa zona, pero tengo la suerte de que cuando entro al campo no pienso



LA RAZÓN • Viernes. 12 de abril de 2024

DEPORTES 63

Pedri, torturado por la misma lesión, dice que no piensa en ello al jugar: «El pase fue con esa pierna»

Desde que Xavi anunció que se iba el próximo verano, el Barcelona no ha vuelto a perder



mucho en ello. El pase fue con esa pierna. Intento tener las mejores sensaciones para disfrutar», confesó el futbolista.

Incluso la marcha de Xavi podría no estar tan clara. «Siempre hemos estado con el míster a muerte y mientras esté con nosotros será así, esperamos que sean muchos días. Él se crio en el Barça e intentamos defender al club como él hizo como jugador. Ojalá se lo repiense y esté mucho tiempo», deseó Pedri. Hoy no parece tan imposible esa posibilidad, pero el debate ahora mismo tampoco tiene mucho sentido. La semana que viene todo puede reafirmarse o venirse abajo.

Desde que Xavi anunció que se iba del club no ha vuelto a perder: nueve partidos en Liga, con dos empates; y cuatro de Champions, un empate contra el Nápoles, más el triunfo de la vuelta ante los italianos y la victoria ante el PSG. En Europa ahora sí le vale el empate, pero en Liga no puede permitirse ni eso, por la distancia que le separa del Real Madrid.

En caso de éxito la próxima semana y de seguir en la pelea por los dos títulos, Xavi tiene muy enchufada a toda la plantilla, hasta futbolistas como Joao Félix están aportando saliendo desde el banquillo, con mucho compromiso. Ferran Torres también ha llegado. Únicamente Balde y Gavi están en la enfermería.

# Movistar Plus+ prescinde del Mono Burgos

▶Germán el Mono Burgos dijo antes del PSG-Barcelona, al ver unas imágenes de Lamine Yamal haciendo controles espectaculares: «Ojo que si no le va bien termina en un semáforo. Como la vida. el fútbol es como la vida». PSG y Barcelona se negaron a hacer declaraciones a Movistar +, como protesta. Burgos pidió perdón, pero la cadena tomó una medida drástica: «Movistar Plus+ y Germán El Mono Burgos dejarán de colaborar con carácter inmediato».

Pedri trata de quitarle el balón a Zaire-Emery en el partido de París



El Athletic Club celebra la Copa subido a la gabarra

# El orgullo de la ría

El Athletic Club celebra su primer gran título en 40 años con la gabarra navegando el Nervión ante cientos de miles de aficionados

Domingo García. MADRID

Los aficionados del Athletic Club bromeaban en las redes apostando quién sería el primer jugador en tirarse a la ría y el primero en caerse, el que más bebería y cosas por el estilo, pero la celebración de la gabarra paseando por la ría fue otra cosa. Un acontecimiento familiar, como reclamaba Iker Muniain, subido en hombros de un compañero, durante la celebración de la plantilla por las calles de Bilbao.

Una familia interminable que reunió a aproximadamente un millón de personas en las márgenes de la ría para ver pasar a sus jugadores con la Copa del Rey. Un acontecimiento que llevaban esperando 40 años. Por eso a los más jóvenes, los que no vivieron aquel gol de Endika al Barça de Maradona y Schuster, no les importó coger sitio desde las 9 de la mañana para ver el paso de sus ídolos en la gabarra, todos con camisa rojiblanca y con pañuelo al cuello. Y la Copa como invitada especial.

No estaban solos los héroes de La Cartuja, los que han conseguido llevar la Copa de vuelta a casa. Al lado de la gabarra viajaban 35 traineras que acompañaban la comitiva. Y otras embarcaciones que participaban en la celebración. En alguna de ellas viajaban los que habían conseguido el doblete 40 años antes, aquel equipo entrenado por Javier Clemente, que también acompañaba la comitiva, y que lideraban futbolistas como Goikoetxea y Sarabia, aunque fue suplente en aquella final.

Dentro de la gabarra había algo que conectaba a los dos equipos. La camisa que lucía Jon Aspiazu, el segundo entrenador de Ernesto Valverde, que en 1984 era futbolista del Bilbao Athletic, aunque ya disputó algunos partidos con el primer equipo, era la misma que lució 40 años atrás. Y toda la comitiva, por supuesto,

35

traineras acompañaron a la gabarra en su camino hasta el Ayuntamiento

millón de personas vieron pasar la comitiva en las márgenes de la ría presidida por el «Txopo», José Ángel Iribar.

La fiesta estuvo tranquila. Ninguno se tiró a la ría y ninguno se cayó. Lo más que hicieron algunos fue quitarse la camisa, como Iker Muniain, Unai Gómez y Nico Williams. Mientras Iker, el capitán del equipo, se quitaba la ropa, el otro capitán, Óscar de Marcos, charlaba animadamente con el entrenador, que parecía contarle anécdotas mientras paseaban con la gabarra.

Los balcones estaban llenos para ver el paso de la embarcación camino del Ayuntamiento, donde esperaba el clásico aurresku como homenaje.

Pero antes, la plantilla había homenajeado a los que se fueron, a los aficionados que no han llegado a ver este título de Copa regando con pétalos de rosas rojas y blancas las aguas de la ría. Igual que hacía Ernesto Valverde con la camiseta que llevaba debajo de su camisa en homenaje a su amigo fallecido.

En la fachada de enfrente del Ayuntamiento, una lona con una camiseta del Athletic y un inmenso 12 en homenaje a la afición. Y el orgullo que demuestran las palabras de Muniain: «No hace falta ganar para estar orgulloso de esta filosofía. Pero encima hemos ganado la Copa y nos da la razón».



Pedro Rocha, candidato a la presidencia de la Federación

# Rocha, candidato único a presidir la Federación

PEl lunes será proclamado de manera automática al no tener rivales y no hacer necesarias las elecciones

# Domingo García. MADRID

Pedro Rocha es el único candidato a la presidencia de la Federación Española de Fútbol (RFEF). El hombre que sustituyó a Rubiales ha presentado 107 avales de los 138 posibles, lo que hacía prácticamente imposible que otro candidato consiguiera los 21 avales necesarios para competir en las elecciones. Las primeras que se celebrarán este año, porque todavía quedan las reglamentarias después de los Juegos Olímpicos.

Rocha se ha quedado solo después de que algunos precandidatos «amenazaran» con competir con él. Entre ellos, el periodista Carlos Herrera, que aseguraba a través de su entorno hace unos días contar con el apoyo del Getafe y del Rayo Vallecano y que ha conseguido pocos más, insuficientes para presentar batalla contra Rocha.

Tampoco Eva Parera, abogada e

hija del histórico gerente del Barcelona, Antón Parera, ha conseguido reunir los avales suficientes para concurrir a las elecciones. Para ella, que fue diputada por el PP en las cortes catalanas, ha sido muy difícil conseguir apoyos, igual que para cualquiera que pretenda hacerse con la presidencia de la Federación desde fuera.

«El CSD tendría que haber intentado convencer a Rocha de que él no podía ser el candidato, aunque siguiera dentro de la Federación. Y entonces tendría que haber intentado con todos los candidatos y demás estamentos encontrar un consenso para hacer una candidatura única», decía Parera en una entrevista concedida a 20 Minutos.

Rocha ha demostrado tener tan dominada la asamblea como la tenía Rubiales. Incluso más, porque el expresidente presentó «sólo» 101 a las anteriores elecciones. En el complejo mundo de los comicios federativos, la clave es la asamblea. Y en estas elecciones, la

107 avales ha presentado, más que Rubiales en las últimas elecciones que ganó asamblea es la misma que eligió a Rubiales.

La fortaleza de Rocha se demostró el martes cuando ya había registrado 90, pero en el último día
de plazo ha sumado 17 más. Cuando se formalice que la del anterior
presidente en funciones es la única candidatura a presidir la RFEF
será proclamado de manera inmediata. Entre los avales presentados no figura el del propio Rocha, ya que un candidato no se
puede avalar a sí mismo. Su mandato concluirá en septiembre,
cuando debía haber concluido el
de Luis Rubiales.

El plazo para presentar los avales finalizaba el jueves y hoy será proclamado candidato único Pedro Rocha. Después, el reglamento electoral establece dos días para presentar alegaciones y la candidatura debe ser proclamada de manera oficial y definitiva el lunes 15 de abril.

Rocha será presidente durante el verano en la disputa de las grandes competiciones que afrontan las selecciones españolas. Primero, la Eurocopa masculina y después, los Juegos Olímpicos, en los que España cuenta con representación en los dos torneos, el masculino y el femenino.

Después, se volverá a abrir el proceso para elegir al próximo presidente.

# Adiós a un mito sospechoso

La eterna duda rodea al legendario O. J. Simpson que ha fallecido a los 76 años

M. Ruiz Díez. MADRID

Orenthal James Simpson, O.J. Simpson, fue una leyenda del fútbol americano que se convirtió en un personaje global cuando protagonizó el «Juicio del siglo» por el asesinato de su ex esposa, Nicole Brown Simpson, y su amigo, Ron Goldman, en el que salió absuelto en 1995. Simpson falleció ayer víctima de un cáncer con 76 años.

En octubre de 1995, O.J. Simpson fue declarado en Los Ángeles «no culpable» de los cargos de doble asesinato de su exesposa Nicole Brown y de un amigo de ésta, Ronald Goldman, al término de un juicio que mantuvo en vilo a todo el país. La trascendencia mediática del juicio llevó incluso al entonces presidente estadounidense, Bill Clinton, a pedir «respeto» por el veredicto del jurado que declaró inocente al jugador en octubre de 1995.

Mucho antes, O.J. Simpson ya era considerado una leyenda de la NFL. Fue el mejor jugador colegial del país y fue elegido en el número uno del draft por el Buffalo Bills. Permaneció en la franquicia neoyorquina hasta 1977 cuando recaló en los San Francisco 49ers donde disputó sus dos últimos cursos en activo. Fue el Jugador Más Valioso de la temporada y Mejor Jugador Ofensivo en 1973, cinco veces seleccio-

nado para el Pro Bowl, cuatro veces líder corredor de la NFL, dos veces corredor con más «touchdowns»... esos logros le llevaron al Salón de la Fama de Ohio en 1985. Allí sigue un busto suyo después de que fuera robado un 23 de julio de 1995 y recuperado pocos días después.

Después de una tumultuosa separación de su esposa Nicole, su vida cambió la mañana del 13 de junio de 1994, cuando se descubrieron los cuerpos apuñalados de ésta y su amigo Ron Gold-

# Primero fue una gran estrella de la NFL y luego protagonizó el «Juicio del siglo»

man. Cuatro días después, O. J. Simpson protagonizó una persecución a bordo de su camioneta Ford Bronco con la policía de Los Ángeles. Fue arrestado, procesado y juzgado con un dictamen en el que fue absuelto, pero sus problemas con la justicia no acabaron ahí. En 2008, O. J. Simpson volvió a un tribunal acusado de doce delitos graves, secuestro y robo a mano armada. Fue condenado a 33 años de cárcel y en 2017 obtuvo la libertad condicional. Siete años después ha fallecido.



O. J. Simpson, leyenda del fútbol americano

# Las Guerreras se acercan a los Juegos

F. M. MADRID

La selección femenina de balonmano venció con claridad a la República Checa (21-31) y dio un paso importante para estar el próximo verano en los Juegos Olímpicos de París. Solo era el primer partido del Preolímpico, que se está disputando en Torrevieja y que tuvo un ambiente impresionante en el Palacio de los Deportes Tavi y Carmona, pero era el duelo clave. El conjunto dirigido por Ambros Martín se enfrentahoyaArgentina(21:00 horas), el choque, en principio más cómodo de los tres, para cerrar el domingo contra Países Bajos (18:00), el gran favorito. Se clasifican dos.

Elencuentro contra la República Checa venía precedido por lo que había sucedido en el Mundial de diciembre, en el que sorprendieron a las Guerreras, pero esta vez no hubo posibilidad. Las chicas de Ambros Martín rompieron pronto el partido, con una buena defensa y saliendo a la carrera. Mireya González fue nombrada la MVP, por sus siete goles en diez intentos. Al descanso el encuentro ya estaba muy encaminado, con un contundente 10-19. No perdió la concentración España, que siguió plantando el muro atrás y encontraba con facilidad a las extremos. El trabajo coral se vio tanto en el trabajo defensivo como en el ofensivo, pues 13 de las 14 jugadoras de campo lograron marcar.

21. R. Checa (10+11): Kudlackova; Sustackova (1), Frankova(2), Zachova(1), Jerabkova(2), Mala(1) y Cholevova (7, 1p) – siete inicial – Stellnerova (2), Striskova, Kuxova, Kordovska, Desortova (1), Anna Frankova (2), Dresslerova, Kovarova (2) y Novotna (ps).

31.España (19+12): Merche Castellanos; Jennifer Gutiérrez (3), Marta López (4), Kabba Gasama, Alicia Fernández (4, 1p), Sandy (3) y Mireya (7) -siete inicial- Echeverría (1), Lara González (1), Paula Arcos (2), Arderius (1p), Sole López (2), Tchaptchet (1), So Delgado (1), María Prieto (1) y Darly (ps).



El piloto asturiano podrá permanecer en la F-1 hasta los 45 años

# Alonso, un lujo para la Fórmula Uno hasta 2026

Aston Martin anunció la renovación del español por dos años más. Carlos Sainz apunta a Mercedes

Fran Castro. MADRID

El pasado enero, Ferrari y Lewis Hamilton reventaron el mercado de pilotos con el anuncio del fichaje del heptacampeón mundial por la escudería italiana. Aquella decisión puso en alerta a pilotos como Carlos Sainz (principal perjudicado porque se daba por hecho la renovación con su actual equipo) y a aquellos que terminan contrato a final de este año, entre ellos Fernando Alonso o Sergio Pérez. Y entre tanto, la marejada interna creada en Red Bull puso, tímidamente, sobre la mesa la posibilidad de que Verstappen se marchara de la estructura energética, con lo cual ponía más salsa aún a las distintas negociaciones cruzadas. Ayer, la primera variante quedó despejada porque Aston Martin anunció la renovación hasta 2026 de Fernando Alonso con un contrato multianual que puede renovarse año a año. El comunicado fue muy sencillo. Contenía el logo del equipo, el de los colaboradores y una sola frase de cinco palabras en inglés: «I m here to stay» («Estoy aquí para quedarme»).

¿Qué ha pasado durante estos días atrás? Tanto Mercedes como Red Bull han hablado con el español o con su representante, Flavio Briatore. Pero el propio Alonso ya comentó la pasada semana en el circuito de Suzuka que Verstappen no iba a salir de su actual equipo, con lo que las posibilidades se reducían. Desde Liberty Media, promotores del campeonato, vieron con buenos ojos la llegada de Fernando Alonso a Red Bull y así, debido a su total dominio, esperar carreras con duelos entre ambos pilotos. Pero ni siquiera la guerra interna que se desató en el equipo campeón, azuzada por factores externos e interesados, ha dado sus frutos.

Con la renovación de Alonso, el asturiano se asegura dos temporadas más, algo impensable e increíble hace años, y reafirma su compromiso con la estructura que confió en él cuando estaba en Al-

# Claves

- Alonso y su representante, Flavio Briatore, hablaron con Mercedes y Red Bull cuando el mercado se activó tras el fichaje de Hamilton por Ferrari.
- Liberty Media, organizador del campeonato, vio con buenos ojos que Alonso y Verstappen compartieran equipo para ofrecer mejores carreras.
- Finalmente, Verstappen habría decidido permanecer en Red Bull junto a Sergio Pérez pese a la guerra interna que tiene la escudería.
- Mercedes también habló con Alonso, pero los números dicen que la opción de Carlos Sainz es mejor para ellos. Es rápido, tiene un perfil muy «alemán» a la hora de trabajar y un pasado inmaculado.

pine y apenas podía tener buenos resultados. Aston Martin tiene muchas opciones de triunfar y Alonso ha visto un proyecto en el que creer y también crecer, tanto en la pista como fuera de ella. Además, la idea de correr Le Mans con el equipo británico también ronda la cabeza del piloto español.

¿Por qué no ha fichado por Mercedes? Las conversaciones existieron, pero la edad y los antecedentes de Alonso han pesado demasiado. El asturiano estaba sentenciado cuando una declaración suya a la FIA terminó en un proceso de investigación que costó a McLaren-Mercedes una multa de 100 millones de dólares que debió pagar a medias. Desde entonces se la tienen jurada.

Toto Wolff, jefe de Mercedes F-1, valoró la llegada de Alonso, pero en la actualidad hay otro piloto español que brilla, es más joven, sin pasado conflictivo y tiene una imagen más amable y un perfil muy «alemán» para trabajar. No es otro que Carlos Sainz, que apunta al equipo alemán para sustituir a Hamilton, con lo que se produciría un intercambio de pilotos entre Ferrari y Mercedes. El madrileño ha estado en las quinielas de Red Bull en el caso de que Verstappen se marchara, pero ahora todo parece enfocado a Mercedes. Eso sí, en el horizonte está Kimi Antonelli, la estrella que en 2024 disputa la F2 y no sería de extrañar que en 2025 ya estuviera en la categoría reina en alguno de los equipos que motoriza la propia Mercedes.

### Mariano Ruiz Diez. MADRID

El Real Madrid ha fijado en 27 victorias el récord de triunfos en la primera fase de la Euroliga. El equipo de Chus Mateo sumó uno más en Kaunas para ratificar una trayectoria sobresaliente en las 34 primeras jornadas. Desde la quinta en la que alcanzó el liderato, el equipo blanco no se ha bajado del primer puesto y ha superado el récord de 26 victorias que acumuló el Fenerbahçe en la 2018/2019. Ahora está a la espera de conocer la resolución del «Play-In» para saber qué rival ocupa el octavo puesto y se convierte en el cruce de cuartos previo la Final Four.

El nuevo invento de la Euroliga, inspirado en la NBA, consiste en un duelo directo entre el séptimo –el Maccabi– y el octavo del que saldrá el séptimo clasificado para cuartos de final. El perdedor de ese cruce se medirá con el ganador del duelo entre el noveno y el décimo –de momento el Anadolu Efes después de haber ganado al Estrella Roja con lo que Partizán y Milán ya no tienen opciones– y de ahí saldrá el octavo equipo, el rival del Real Madrid, para las eliminatorias previas a la Final Four.

Disputada la mitad de la última jornada, el Barcelona ya tiene claro que solo puede aspirar a conservar la cuarta plaza, la última que tiene el factor cancha en los cuartos de final. El Panathinaikos ganó al ALBA Berlín con lo que termina segundo y el Mónaco pudo con el Bayern así que será tercero. Los azulgrana tienen perdido el basket-average con Mónaco y Panathinaikos así que su partido ante el ASVEL Villeurbanne



Hezonja fue el mejor jugador en la victoria del Real Madrid en Kaunas

# Un récord y el peor rival posible a la vista

El Real Madrid cerró la primera fase con 27 victorias y podría cruzarse en cuartos con el Anadolu Efes. El Barça será cuarto

es intrascendente. El problema para el Barça... y también para el Madrid es que el cuarto de la primera fase se cruza en una de las semifinales de la Final Four con el líder. Traducción: en Berlín podría haber Clásico en semifinales. Después de la victoria del Anadolu Efes ante el Estrella Roja resta por definir el orden del octavo al décimo puesto para el «Play-In». El Baskonia depende de sí mismo. Si gana en Bolonia a la Virtus será octavo con lo que tendría dos

oportunidades, la primera ante el Maccabien su destierro de Belgrado, para llegar a cuartos. En caso de derrota, los vascos serán décimos por detrás del Anadolu Efes. En ese caso, para llegar a cuartos, deberían ganar al Efes en Estam-

# Euroliga

|                        | 1. | G. | P. | PF.   | PC.   |  |
|------------------------|----|----|----|-------|-------|--|
| I. Real Madrid         | 34 | 27 | 7  | 2.924 | 2.681 |  |
| 2. Panathinaikos       | 34 | 23 | 11 | 2.752 | 2.580 |  |
| 3. Mónaco              | 34 | 23 | 11 | 2.770 | 2.671 |  |
| 4. Barcelona           | 33 | 22 | 11 | 2.740 | 2.616 |  |
| 5. Olympiacos          | 33 | 21 | 12 | 2.574 | 2.457 |  |
| 6. Fenerbahçe          | 33 | 20 | 13 | 2.774 | 2.639 |  |
| 7. Maccabi Tel Aviv    | 34 | 20 | 14 | 2.969 | 2.939 |  |
| 8. Baskonia            | 33 | 17 | 16 | 2.752 | 2.774 |  |
| 9. Virtus Bolonia      | 33 | 17 | 16 | 2.637 | 2.709 |  |
| 10. Anadolu Efes       | 34 | 17 | 17 | 2.871 | 2.855 |  |
| 11. Partizán           | 33 | 15 | 18 | 2.703 | 2.736 |  |
| 12. Milán              | 34 | 15 | 19 | 2.645 | 2.631 |  |
| 13. Valencia Basket    | 33 | 14 | 19 | 2.512 | 2.595 |  |
| 14. Zalgiris Kaunas    | 34 | 14 | 20 | 2.694 | 2.692 |  |
| 15. Bayern Múnich      | 34 | 13 | 21 | 2.604 | 2.724 |  |
| 16. Estrella Roja      | 34 | 11 | 23 | 2.764 | 2.816 |  |
| 17. ASVEL Villeurbanne | 33 | 8  | 25 | 2.570 | 2.787 |  |
| 18. ALBA Berlín        | 34 | 5  | 29 | 2.591 | 2.944 |  |
|                        |    |    |    |       |       |  |

### 34ª jornada

| Mónaco-Bayern Múnich         | 89-85   |
|------------------------------|---------|
| Zalgiris Kaunas-Real Madrid  | 62-64   |
| Anadolu Efes-Estrella Roja   | 100-55  |
| Maccabi Tel Aviv-Milán       | 92-86   |
| Panathinaikos-ALBA Berlín    | 84-75   |
| Olympiacos-Fenerbahçe        | (20:15) |
| Partizán-Valencia            | (20:30) |
| Virtus Bolonia-Baskonia      | (20:30) |
| ASVEL Villeurbanne-Barcelona | (21:00) |

\*Todos en Movistar +

bul y luego visitar al perdedor del duelo entre el Maccabi y la Vir-

La victoria del Madrid en Kaunas tenía el aliciente de saber si Llull era capaz de superar el récord de triples de Juan Carlos Navarro. El capitán del Real Madrid dispuso de minutos -jugó 21:39-, pero no tuvo la puntería suficiente. Cerró el partido con 1/6 en triples con lo que no batirá el récord de su amigo Navarro hasta la eliminatoria de cuartos. El capitán del Madrid sí fue determinante para que su equipo superase al Zalgiris. Fue capaz de encontrar a Deck en el último ataque del equipo y el argentino anotó desde seis metros para sellar la victoria en Lituania.

# Arabia Saudí también apuesta por la hípica

Priad acogerá la próxima semana la Final de la Copa del Mundo de la Federación Ecuestre Internacional

# Shelly Ramírez Pino. MADRID

Fútbol, golf, Fórmula Uno, motociclismo, NBA, Euroliga, tenis, balonmano... y ahora hípica. Riad, la capital de Arabia Saudí, acogerá del 16 al 20 de abril la Final de la Copa del Mundo de la Federación Ecuestre Internacional. Se trata de un evento cumbre en el calendario hípico en las disciplinas de Salto y Doma Clásica.

En la pista de Salto, la competición en la capital del país contará con siete de los diez mejores jinetes del ranking mundial. Entre ellos estará el campeón olímpico, el británico Ben Maher; el francés Julien Epaillard o el sueco Henrik Von Eckermann. La participación en Doma Clásica incluye a las medallistas olímpicas alemanas y números uno y dos del ranking, Jessica von Bredow-Werndl e Isabell Werth.



Riad acogerá un evento cumbre en el calendario hípico

Riad también contará con presencia española con la participación de Mariano Martínez Bastida y Borja Carrascosa. Lo harán junto a «Belano vd Wijnhoeve Z» y «Sir Hubert NRW», respectivamente. El murciano fue sexto en la Copa del Mundo de Basilea y brilló en el 1,55 del Andalucía Sunshine Tour yel 1,50 de Oliva Nova. Carrascosa arrastra medias por encima del 75 por ciento en numerosos concursos y logró podios en los CDI-W de Polonia, Gotemburgo y Motesice. La competitividad de ambos está garantizada.

La equitación es un deporte con una amplia tradición en Arabia Saudí. Entre sus binomios estará un ilustre de la Copa del Mundo y medallista olímpico como Ramzy Al Duhami y Khaled Almobty. La Final de la Copa del Mundo de la Federación Ecuestre Internacional 2024 en Riad marcará un hito histórico, ya que es la primera que se celebra en la región. Se repartirán unos 2,6 millones de euros en premios en el prestigioso Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones de Riad a partir del próximo martes.

TIEMPO 67 LA RAZÓN • Viernes. 12 de abril de 2024

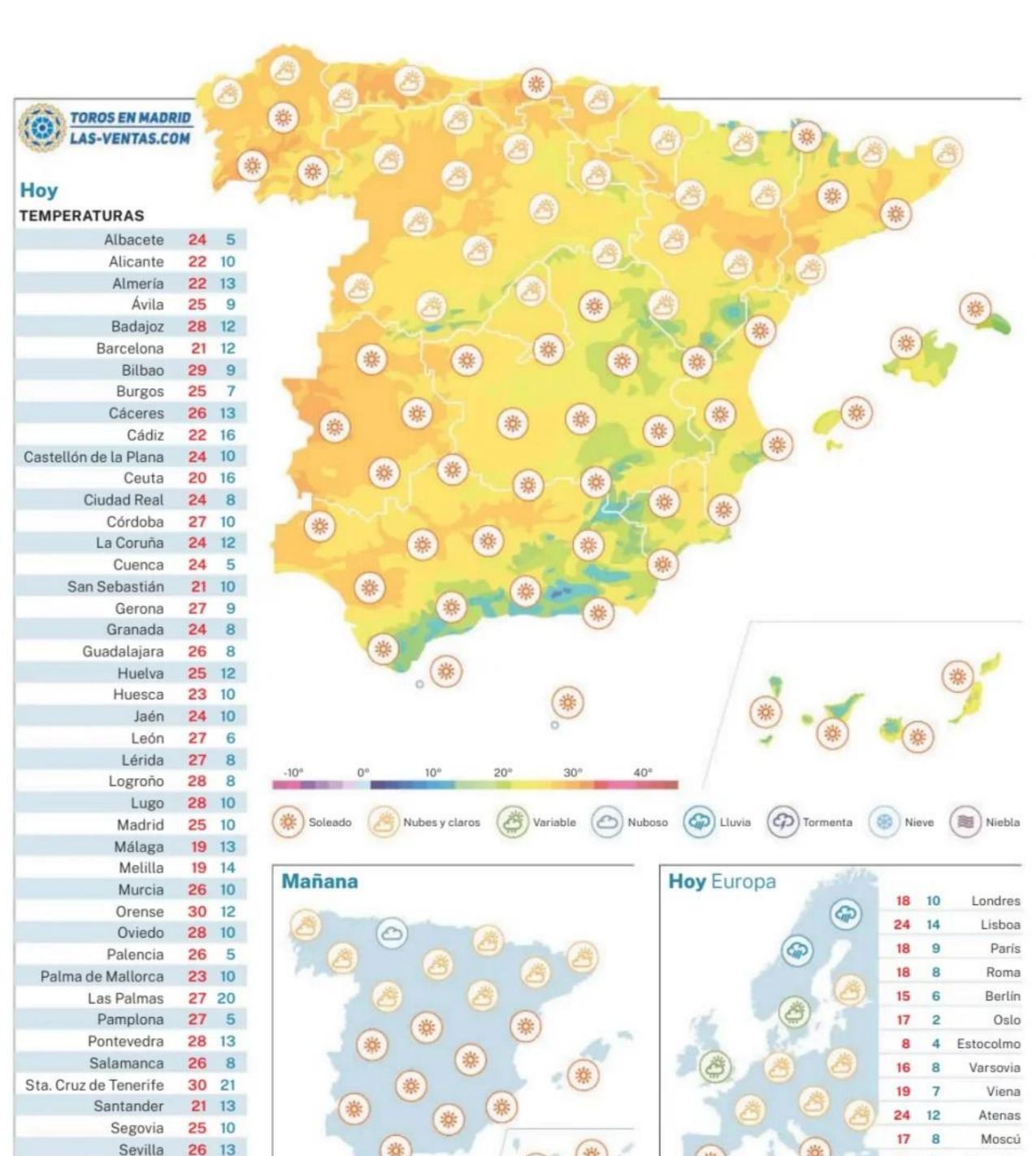

El hombre del tiempo

# Como en verano



# Roberto Brasero

 eguirán subiendo las temperaturas en los próximos días. Este viernes subirán sobre todo en la mitad norte peninsular y bajarán algunos grados en el sur de Andalucía. Bajarán algunos grados en Lanzarote y el oeste de Fuerteventura pero en el resto del archipiélago serán parecidas a las de ayer y eso significa que son muy altas para la fecha con valores que superan los 38º durante el día y no bajan de los 35º por la noche. Ayer se batió el récord de la temperatura más alta en un mes de abril en el observatorio del aeropuerto de Tenerife Sur, con datos desde 1980. La calima se va a repetir hoy en Canarias y el sol reinará en el resto de España con menos viento que en días anteriores. Mañana será otro día de ascenso de las temperaturas, apenas dos grados más que hoy, pero el ascenso será generalizado llevándonos a temperaturas propias del mes de junio en la mayor parte de España, e incluso en Canarias y el Cantábrico podrían ser perfectamente de un día de agosto. El domingo un día similar, con más nubes en el noroeste.

# A tener en cuenta



El proyecto KBA Ecuador informa de que ha identificado 125 áreas clave para la biodiversidad, protegiendo más de 450.000km<sup>-</sup>, con 878 especies de flora y fauna, destacando la importancia de los ecosistemas de montaña y las islas Galápagos.



El Zoo de Santillana del Mar ha acogido el nacimiento de unos trillizos de titíes de Geoffoy, el máximo número de crías que un primate de este tamaño puede gestar.

### **Precipitaciones Embalses** % capacidad

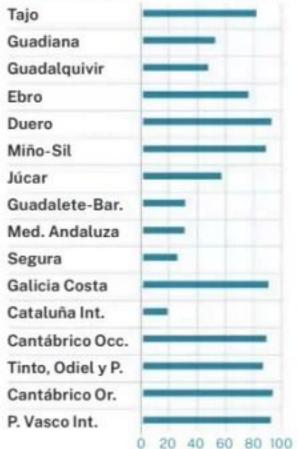

Sevilla

Tarragona

Soria

Teruel

Toledo

Vitoria

Zamora

Zaragoza

Madrid

07:43 20:49

Nueva

Llena ()

Menguante () 29/04

Creciente (

Valencia

Valladolid

25

21

25

27 5

24 10

27 8

27 6

27 8

27 10

09:46 00:38

8/04

16/04

24/04

5

9

9

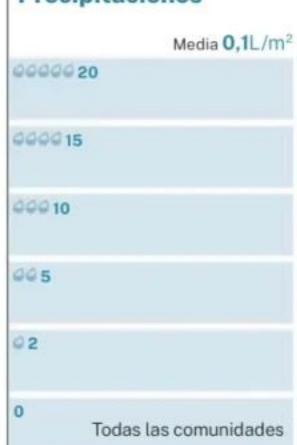



12

Bruselas

21

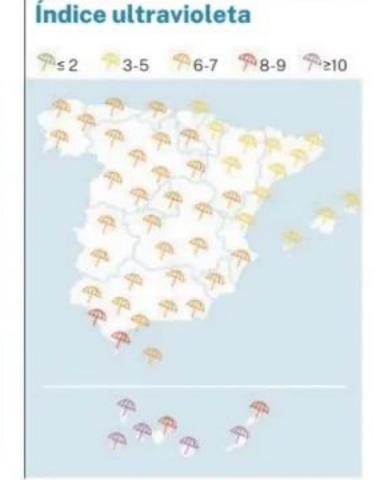

# Mosaico

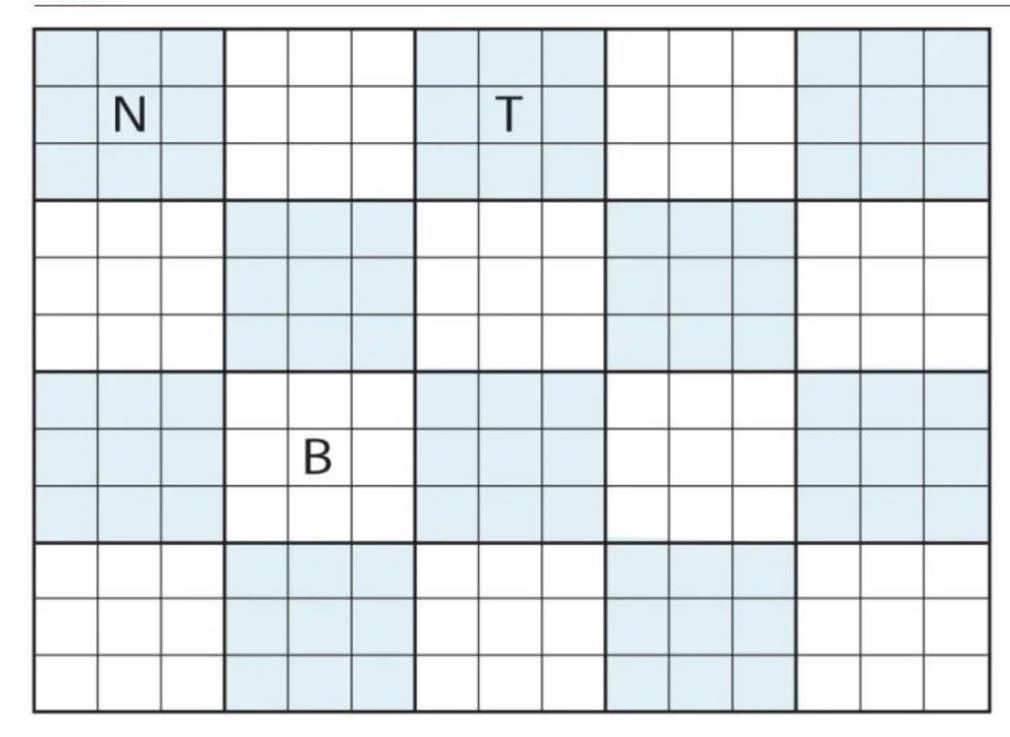

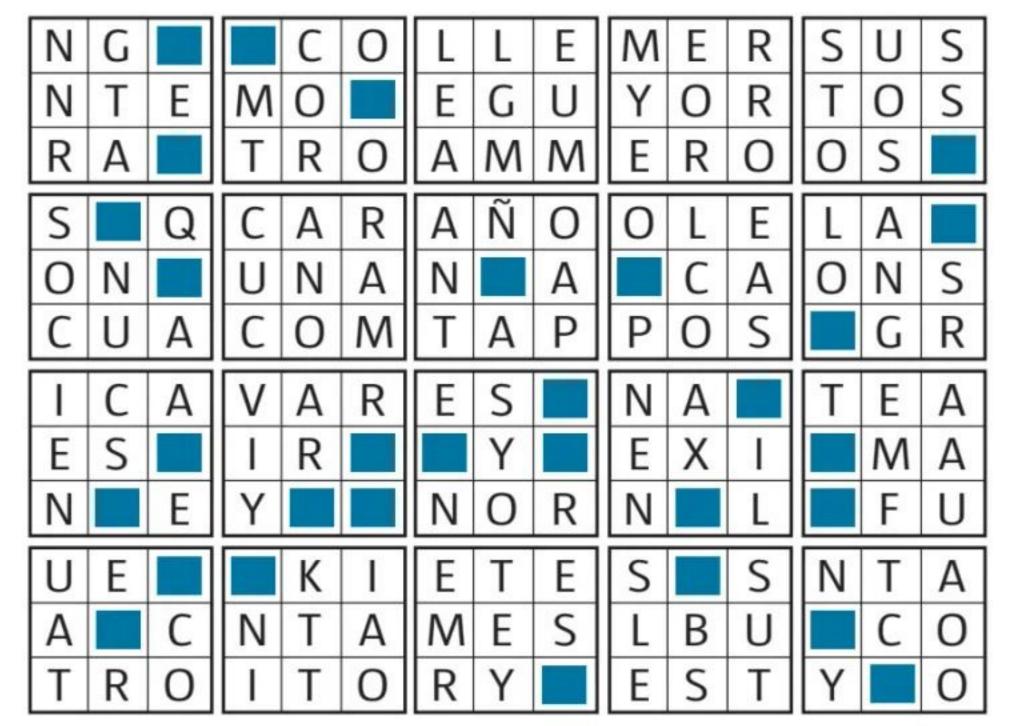

Los veinte recuadros de abajo incluyen un texto en desorden. Ponga cada uno en su lugar correcto y aparecerá el mensaje ordenado

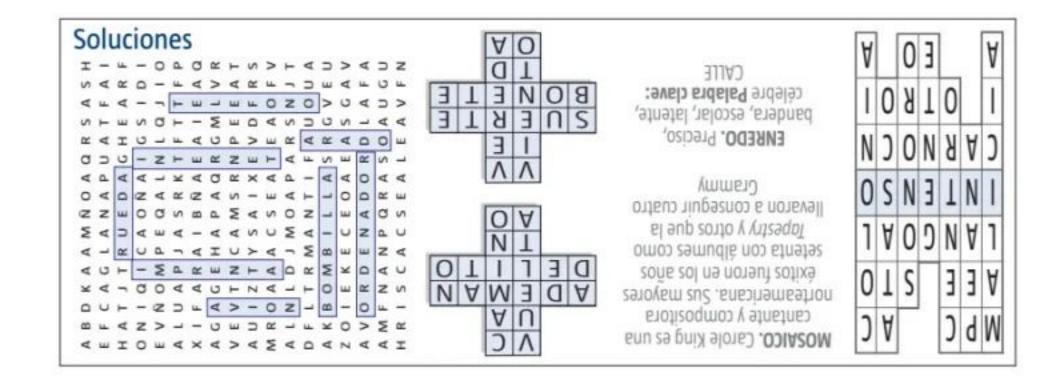

# Sopa de letras

DKAAMÑOAQRSASH CAGLANAPUA RUEDAGH CAOÑAI ÑOMP EQAL ΒÑ HAPAQRGM NCAMSRN E JMOAPA R A S RGV

Ocho grandes inventos

# Cruzado mágico

# Escalera

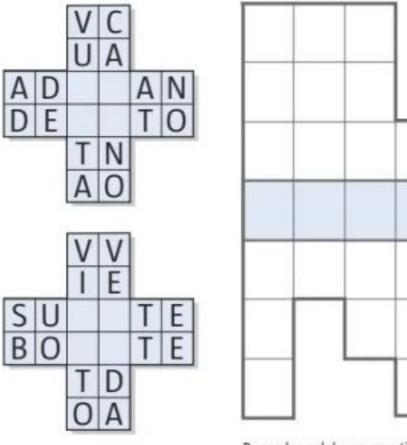

Ponga las letras que faltan para completar las palabras

Ponga las palabras en vertical de forma que en la banda de color se forme una palabra clave: Sonoro, peana, colonia, atasco, malicia, gente, centro

# Enredo

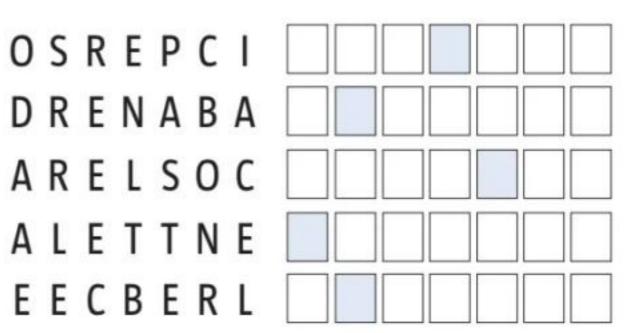

Componga los anagramas siguientes de forma que aparezca la palabra clave en las casillas de color

PASATIEMPOS 69 LA RAZON • Viernes, 12 de abril de 2024

# Autodefinido Sudoku

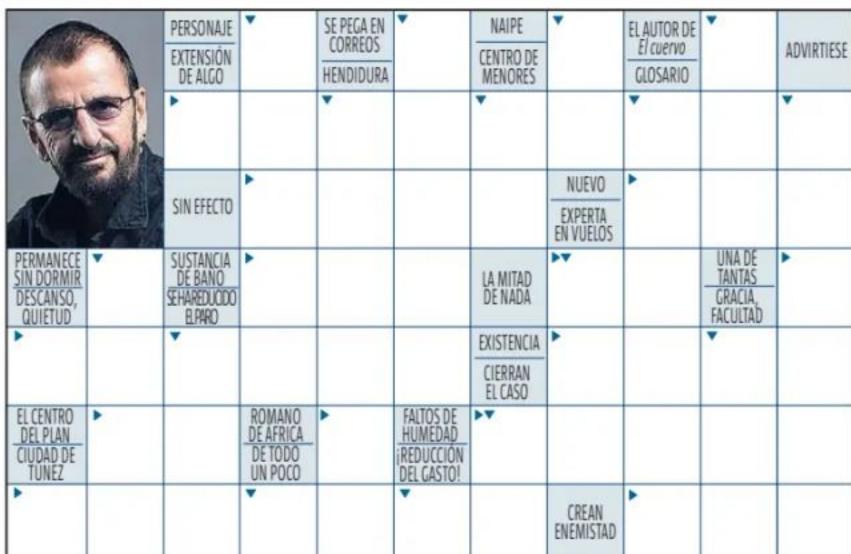

Medi 3 8 6 8 9 5 6 9 3 6 3 8 3 6 5 8 6

# Difficil 3 5 6 9 3 9 8 9 6 8 9 8 8

# 6 9

# Radioteléfono App Whatsapp 610203040

82 00 www.rttm.es • www.pidetaxi.es

# Crucigrama

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 6 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 7 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 8 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 9 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |

Horizontales: 1. Artificiales, industriales. - 2. Actual, innovador. Sospechar que hay algo oculto. - 3. Faltos de fuerzas, tristes y desanimados. La mitad de nada. - 4. Tiemble, tirite. Disfrute, sienta placer. Trozo de jamón. - 5. Al revés, perfectamente calculado y calibrado. Una buena parte de Aragón. -6. Faja de cuero con dos cuerdas para llevar carga a cuestas. Sección de moda. - 7. Instrumento para remover estiercol. Relativo a Isis. - 8. Naturales de la antigua ciudad de Setabis. - 9. Religioso. - 10. Un buen pedazo de salmón. Pequeño cilindro para rizar el pelo. Centro de deporte. - 11. Animales peligrosos para el ganado. Van en cadena. - 12. Pasase por el horno. Abrasado en parte.

Verticales: 1. Cuerdas gruesas. Lo mejor para acabar con la grasa. - 2. Firmeza, resistencia. Ración de calamares. - 3. Placenteras, paradisiacas. Ni una sola boa en Lisboa. - 4. Idioteces, sandeces. Entran en materia. - 5. Inician el tratamiento. Asombraras, causaras admiración. - 6. Enunciado difícil de interpretar. Haga moneda con troquel. - 7. Entero o en su totalidad. Moneda de plata usada por los romanos. - 8. Anuncian el ocaso. Relativa al suero. - 9. Dar puntada con hilo. Hacen el indio. - 10. Están en el olvido. Al revés, sosegada, tranquila. - 11. Lo más corriente de París. Líquido volátil usado como disolvente. - 12. Sale del tronco. Guarida de oso.

Jeroglífico

0

**Ajedrez** 



Juegan blancas

8888

¿Qué falta con esa mercancía?

# Ocho diferencias











AJEDREZ: 7. TXd7! ep entre ga

ENTRECA, La

JEROGLÍFICO: LA



### Santoral

Grupo Alfil

Alferio, Constantino, Damián. Erkembodone, Sofía y Visia.

### Cumpleaños



**CARLOS SAINZ** piloto de rally (62)

# **GEMMA MENGUAL**

nadadora (47)

# ANDY GARCÍA

actor (68)

### SHANNEN DOHERTY

actriz (53)

### Loterias

| Jueves, 11 de abril | ONCE               |
|---------------------|--------------------|
| Número premiado     | S:030 29404        |
| Miércoles, 10       | S:031 <b>75168</b> |
| Martes, 9           | S:019 45574        |
| Lunes, 8            | S:021 06394        |
| Domingo, 7          | S:008 57383        |
| Sábado, 6           | S:012 62818        |
| Viernes, 5          | S:066 30979        |

### BONOLOTO



Números 05-06-16-30-35-47 C-46/R-5

3.271,17

# LOTERÍA NACIONAL

((1)) Jueves, 11 de abril Número premiado 61838 1-4-8

# **EUROMILLONES**



•

25,66

Números

19-23-26-27-46

Martes, 9 de abril

02-10 Números estrella

# LA PRIMITIVA

Jueves, 11 de abril





Aciertos euros 30.804.392,91 6+R 1.352.638,49 54.836,70 5+C 2.680,91

# **EL GORDO**

Domingo, 7 de abril

Números

08-18-28-40-47





Todos los participantes de la undécima edición de «Tu cara me suena» rodean a Manel Fuentes, presentador un año más del exitoso formato

**Después de diez ediciones** con famosos, una infantil y otra con concursantes anónimos, el formato se renueva y vuelve más fuerte al prime time de Antena 3

# ¡Es viernes de «Tu cara me suena»!

David Jaramillo. MADRID

i hay un formato que pueda hacer sentir orgullo en Atresmedia TV y Gestmusic ese es, sin lugar a dudas, «Tu cara me suena». Es el niño mimado de la casa, no solo porque ha sido fruto de su propia creatividad, sino que también ha logrado escalar rápidamente hasta instalarse como uno de los programas favoritos de los españoles y, además, ha sido exportado con total éxito a más de 40 países. La propia Carmen Ferreiro, directora de Entretenimiento de Atresmedia TV, lo describió en la rueda de prensa de presentación de la nueva temporada como «un Ferrari de la televisión. Es entretenimiento puro».

Y no se equivoca, ahí están las audiencias que lo demuestran y los muchos y muy importantes personajes que han visitado el plató de «Tu cara me suena» jugar a hacer imitaciones del más alto nivel. En esta nueva edición, la undécima del formato, que comienza esta misma noche a las 22:00 horas en Antena3, los encargados de asumir los retos del pulsador serán Raquel Sánchez Silva, David Bustamante, Juanra Bonet, Conchita, Raoul Vázquez, Supremme de Luxe, Julia Medina, Valeria Ros y Miguel Lago.

Tinet Rubira, director de Gestmusic, aseguró que «para completar este grupo tuvimos que ver más de 60 personajes. Este formato es muy exigente, no basta con tener capacidad para hacer un par de buenas imitaciones, son muchas galas, muchos retos y se necesita de mucho talento para hacer televisión de esta dimensión. Estamos muy contentos porque en las primeras grabaciones hemos podido comprobar que acertamos con estos nombres, no solo hay un nivel brutal, sino que se ha creado una fraternidad entre ellos que solo puede venirle bien al programa».

«Es verdad lo que dice Tinet», subrayó Manel Fuentes a LA RA-

ZÓN, «es la primera vez que en el ambiente no hay uno que sobresalga sobre los demás en cuanto a talento, ambición o competitividad, esta vez están todos muy parejos, puede que los cantantes, como Bustamante, Julia, Raoul, Conchita y Supremme, tengan una ventaja en ese aspecto, pero es que los demás no lo hacen nada mal y, además, se hacen fuertes en su terreno, con una interpretación e imitación del personaje quizás con más desparpajo, entonces todo se equilibra. Pero, más allá de todo esto, se respira una atmósfera de generosidad tremenda, todos tienen una consciencia de espectáculo y del

Valeria Ros: «Pensé que bailaba y cantaba muchísimo mejor. En mi cabeza era espectacular» entretenimiento que debemos generar en el televidente, yeso hace que lo den todo en el escenario, es maravilloso», añadió el presentador.

Lo cierto es que ese ambiente se palpaba con facilidad, tanto en la rueda de prensa, como en los corrillos en los que pudimos charlar contodos los participantes. Se nota que se lo pasan bien. Las risas, las miradas cómplices y las bromas no cejaban. «Es que somos como una 'troupe' que va de pueblo en pueblo haciendo un espectáculo nuevo cada día, todos tenemos un papel y te aseguro que estamos plenamente comprometidos en hacerlo lo mejor posible», señaló Miguel Lago.

Al consultar sobre los favoritos, al parecer, en la opinión de la mayoría, el que más va a sorprender es el presentador Juanra Bonet, quien sale de su zona de confort y ahora se pasa al «otro lado», el del concursante, y no uno cualquiera, sino uno de los más bromistas. «No para, todo el día es igual, él y Bus-

# Un formato con audiencias de récord

«Tu cara me suena» destaca como el talent show musical que más ediciones ha emitido en televisión de forma consecutiva. Desde su estreno, ha mantenido una sólida audiencia con un promedio del 20,4% de cuota de pantalla y más de 2,7 millones de espectadores. La edición anterior alcanzó un 19.1% de cuota y casi 1.8 millones de espectadores, con notables resultados entre el público joven (18,4%). La gala final de «Tu cara me suena 10» obtuvo un impresionante 23,4% de cuota y 1,9 millones de espectadores, datos que le convierten en uno de los formatos de televisión de más éxito de todos los tiempos.

tamante, son incansables, divertidísimos y talentosísimos», dice la monologuista Valeria Ros, quien aseguró que «estar aquí es increíble. Aparte de ser una experiencia brutal, yo pensaba que bailaba y cantaba muchísimo mejor. En mi cabeza era espectacular, pero parece que no lo soy tanto. Yo lo intento, que al final es lo importante, y me lo paso bien, aunque no entiendo por qué el pulsador se empeña en hacerme bailar».

Para Raquel Sánchez Silva «'Tu cara me suena' es un reto mucho más difícil que 'El Desafío'. Estoy aprendiendo una barbaridad y lo estoy disfrutando muchísimo». «La verdad», interrumpió Juanra, «nos lo curramos todos mucho. Cuando actuamos, la ilusión es de festival de fin de curso semanal. Pero el trabajo y el compromiso es mucho. Eso hace que nos sorprendamos unos a otros».

«Ah, y se me olvidaba, las risas están garantizadas con el maravilloso jurado que tenemos, con Carlos Latre, Chenoa, Àngel Llàcer y Lolita, cuyas anécdotas son mejores este año, te lo aseguro. Pensé que no se podía superar, pero me tiene con la boca abierta», apuntó finalmente Manel Fuentes.

Contodos estos ingredientes, no queda más que esperar a que sean las 22:00 horas, poner Antena 3 y disfrutar de la nueva temporada de «Tu cara me suena».



# «SUEÑOS DE LIBERTAD»: EL ODIO DE JESÚS HACIA LOS MERINO



Antena 3 estrena hoy, a partir de las 15:45 horas, un nuevo episodio de su exitosa serie

diaria «Sueños de libertad», disponible en atresplayer. En el capítulo de hoy, Luis no comprende el odio de Jesús hacia los Merino. Digna y Joaquín, que saben los verdaderos motivos de su

rencor, sufren. Fina no sabe cómo lidiar con su ficticia relación con Gaspar y sus sentimientos hacia Marta. Damián no está por la labor de perdonar a Don Agustín tras su traición, pero el cura está dispuesto a jugar sucio. Tasio, que no cesa en su empeño de ser mejor persona, invita a Carmen a que le acompañe a Illescas. Jesús se quiere vengar de Joaquín. "Sueños de libertad" está protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay. Nancho Novo, Ana Fernández, Roser Tapias, Marta Belmonte y completan el reparto de la serie. La serie transcurre en la España de 1958.

### LA1

14:00 Informativo territorial. 14:10 Ahora o nunca. 15:00 Telediario 1.

15:50 Informativo territorial. 16:15 El tiempo.

16:30 Salón de té La Moderna.

17:30 La Promesa. 18:30 El cazador stars.

19:30 El cazador.

20:30 Aquí la Tierra. 21:00 Telediario 2.

21:50 La suerte en tus manos. 22:00 Cine. «S.W.A.T.: los hombres de Harrelson».

23:50 Cine. «Tierra de nadie». 01:30 Cine. «Ella Schön: Notas discordantes».

### LA2

15:45 Saber y ganar. 16.30 Grandes documentales. 18:00 El escarabajo verde. 18:35 Atención obras. 19.00 Se ha escrito un crimen.

20:30 Días de cine. 21:30 Plano general. 22.00 Historia de nuestro cine. «Balada triste de

trompeta». 23:45 Historia de nuestro cine: coloquio.

Con Elena S. Sánchez. 00.05 Historia de nuestro cine. «¡Viva lo imposible!».

# TELEMADRID

15.30 Cine de sobremesa. «Tess y su guardaespaldas». 17:10 Disfruta Madrid.

19:00 Madrid directo. 20:30 Telenoticias.

21:15 Deportes. 21:30 El tiempo.

21:35 El show de Bertín.

23:45 Juntos v... 01:10 Atrápame si puedes Celebrity.

### ANTENA 3

08:55 Espejo público. Con Susanna Griso. Con la colaboración de Lorena García, Victoria Arnáu, Miguel Valls y Gema López.

13:20 Cocina abierta con Karlos Arguiñano.

13:45 La ruleta de la suerte. Concurso con Jorge Fernández.

15:00 Antena 3 Noticias 1. Con Sandra Golpe.

15:30 Deportes. Con Rocio Martinez, Angie Rigueiro y Alba Dueñas.

15:35 El tiempo.

15:45 Sueños de libertad.

17:00 Pecado original. 18:00 Yahora Sonsoles. 20:00 Pasapalabra.

Concurso con Roberto Leal. 21:00 Antena 3 Noticias 2.

Con Vicente Vallés y Esther Vaquero. 21:45 Deportes.

Con Rocio Martinez, Angie Rigueiro y Alba Dueñas.

21:55 El tiempo.

22:10 Tu cara me suena. 01:30 Tu cara me suena. Grandes éxitos.

# TRECE

18.50 Western, «Traición y olvido».

20:30 Trece noticias 20:30. 21:05 Trece al día.

21:40 El tiempo en Trece. 21:50 Classics presentación. 22.00 Cine Classics.

«Encadenados». 00:00 Classics tertulia. 00:50 Cine. «La pasión de

Cristo».

### LA SEXTA

07:00 Previo Aruser@s. 09:00 Aruser@s. 11:00 Al rojo vivo. 14:30 La Sexta noticias 1ª edición.

Con Helena Resano. 15:10 Jugones.

15:30 La Sexta meteo.

15:45 Zapeando. 17:15 Más vale tarde.

20:00 La Sexta noticias 2<sup>a</sup> edición.

Con Cristina Saavedra y Rodrigo Blázquez. 21:00 La Sexta Clave.

21:20 La Sexta meteo. 21:25 La Sexta deportes. 21:30 La Sexta Columna.

Exilio, 1939: el cazador de rojos: Acabada la Guerra Civil, medio millón de españoles huyeron a Francia para escapar de la dictadura. Un éxodo en el que el franquismo también los persiguió, enviando a siniestros personajes, como el desconocido Pedro

22.30 Equipo de investigación. -El legado oculto de Franco.

02:50 Pokerstars. 03:30 Play Uzu Nights.

Urraca.

MOVISTAR PLUS+

16:00 Cine. «James Bond contra Goldfinger».

17.48 Bellas artes. 19:30 InfoDeportePlus+. 20:10 Previa EuroLeague. 20:30 EuroLeague.

Virtus Segafredo Bologna Baskonia Vitoria-Gasteiz. 22:30 Cine. «El favor».

00:06 Ilustres ignorantes. 00.37 Muertos, S.L..

### NEOX

07.00 Neox Kidz. 10:00 El príncipe de Bel Air. 12:40 Los Simpson. 16:00 The Big Bang Theory.

18:30 El joven Sheldon. 22:00 Cine. «Los juegos del hambre: En llamas».

00:40 Cine. «Blade Runner». 02:40 The Game Show.

03:25 Minutos musicales. 06:00 Mutant busters.

### NOVA

10:40 Doctor en los Alpes. 14:30 Cocina abierta con Karlos Arguiñano.

15:00 Esposa joven. 16:20 El zorro, la espada y la

rosa. 18:15 Bella Calamidades.

19:45 Cabo. 21:30 Melek.

23:55 La hija del embajador.

02:30 VIP casino.

09:55 Crímenes imperfectos.

MEGA

14:00 Mountain men. 16:30 Vida bajo cero. 19:00 La casa de empeños.

21:10 ¿Quién da más? 02:30 Jokerbet: ¡damos juego! 03:10 Ventaprime.

03:55 Crímenes imperfectos.

STAR CHANNEL

16:10 Cine. «Bumblebee». 18:03 Cine. «Vengadores: La era

de Ultrón». 20:11 CSI Las Vegas. «Flores silvestres».

21:05 Blue Bloods. 22:00 Ley y orden.

«Sueño imposible». 22:54 Cine. «Asesinato en el Orient Express».

01.44 CSI Las Vegas.

### **CUATRO**

07.30 ¡Toma salami! 08:05 Planeta Calleia. 09.25 Alerta Cobra.

11:30 En boca de todos. 14:00 Noticias Cuatro.

14:45 ElDesmarque Cuatro. 15:05 El tiempo.

15:20 Todo es mentira. 18:00 Tiempo al tiempo.

20:00 Noticias Cuatro. 20:40 ElDesmarque Cuatro.

20:55 El tiempo. 21.05 First Dates 22.10 Primavera salvaje.

«Salvaje». 23.40 Primavera salvaje. «Salvajes».

02:10 The Game Show.

### TELECINCO

08:55 La mirada crítica. 10:30 Vamos a ver.

15:00 Informativos Telecinco.

15:30 ElDesmarque Telecinco. 15:40 El tiempo.

15:50 Así es la vida. 17:00 TardeAR.

20:00 Reacción en cadena. 21:00 Informativos Telecinco. 21:35 ElDesmarque Telecinco.

21:45 El tiempo.

22:00 ¡De viernes! 02:00 Casino Gran Madrid

Online Show.

# WARNER TV

07:57 Robot Chicken. 08.09 Friends.

12.18 The Big Bang Theory.

16:43 Cine. «La trampa». 18:33 Cine, «Personal

Assistant». 20.16 El joven Sheldon. 22:53 Cine. «Godzilla».

00:52 Cine. «El becario». 02:44 Cine. «Arturo y Merlín. Los

caballeros de Camelot».

¿Aún no tienes



# LARAZON 25

te trae la FREIDORA DE AIRE más práctica para preparar

**RECORTA LOS CUPONES DE LUNES A VIERNES** 

comida sana casi sin aceite

Solo 34,95€. Promoción válida para todo el territorio nacional excepto Baleares, Canarias, Melilla, Navarra, País Vasco, Soria, Tarragona, Lérida y Gerona.



No olvides hacer la reserva en tu punto de venta antes del domingo 14 de abril





viernes, 12 de abril de 2024

n otras ocasiones he expresado que la obsesión de Sánchez por Ayuso es tan ridícula como sintomática de su incapacidad de asumir los propios errores políticos que ha cometido con pertinaz insistencia. Su inclusión en la lista de comparecientes en el Congreso es excéntrica, ya que se debería investigar la corrupción sistémica del PSOE que ha puesto de manifiesto la trama de Koldo y sus colegas. La respuesta lógica del PP debería ser incluir al presidente del Gobierno, ya que es el secretario general del PSOE y máximo responsable de las medidas irregulares e inconstitucionales que se adoptaron durante la pandemia. El desorden gubernamental permitió que algunos desaprensivos, que eran afectos al socialismo y sus redes clientelares, se aprovecharan del drama que sufría la sociedad española. No se pide que acudan todos los presidentes autonómicos, sino la política que es la némesis del sanchismo. Por tanto, es una comparecencia que no tiene sentido y que se volverá en contra de Sánchez y sus poco recomendables aliados. A estas alturas, la brutal e inconsistente campaña desarrollada por la izquierda política y mediática

Sin Perdón

# ¿Por qué tiene que comparecer Ayuso?



Francisco Marhuenda

«No se pide que acudan todos los presidentes autonómicos, sino la política que es la némesis del sanchismo» con la Operación Ayuso hace inevitable que Sánchez y su esposa tengan que comparecer en el Senado.

El nerviosismo en las filas socialistas, como muestra la horda de portavoces intentando hacer méritos ante el jefe, es sintomático. Si fuera Sánchez exigiría comparecer. Es una cuestión de transparencia y buen gobierno. En numerosas ocasiones ha dicho que se hizo todo bien y que no hay nada que esconder en su entorno. Por tanto, lo más cómodo es utilizar un altavoz tan potente como el Senado para poner de manifiesto que no existe ningún atisbo de duda sobre su gestión. El problema es su oportunismo cortoplacista, así como de sus aliados mediáticos, que se han olvidado del Caso Koldo y los desmesurados enriquecimientos de los empresarios y los comisionistas de las redes clientelares socialistas. El escandaloso comportamiento de las cloacas contra la pareja de Ayuso muestra que el sanchismo no solo utiliza la mentira, sino que es un proyecto carente de cualquier ética o principio. Sánchez se ha abrazado a los independentistas y a los antiguos dirigentes del aparato político y militar de ETA mientras intenta destruir personalmente a Ayuso. No lo conseguirá.

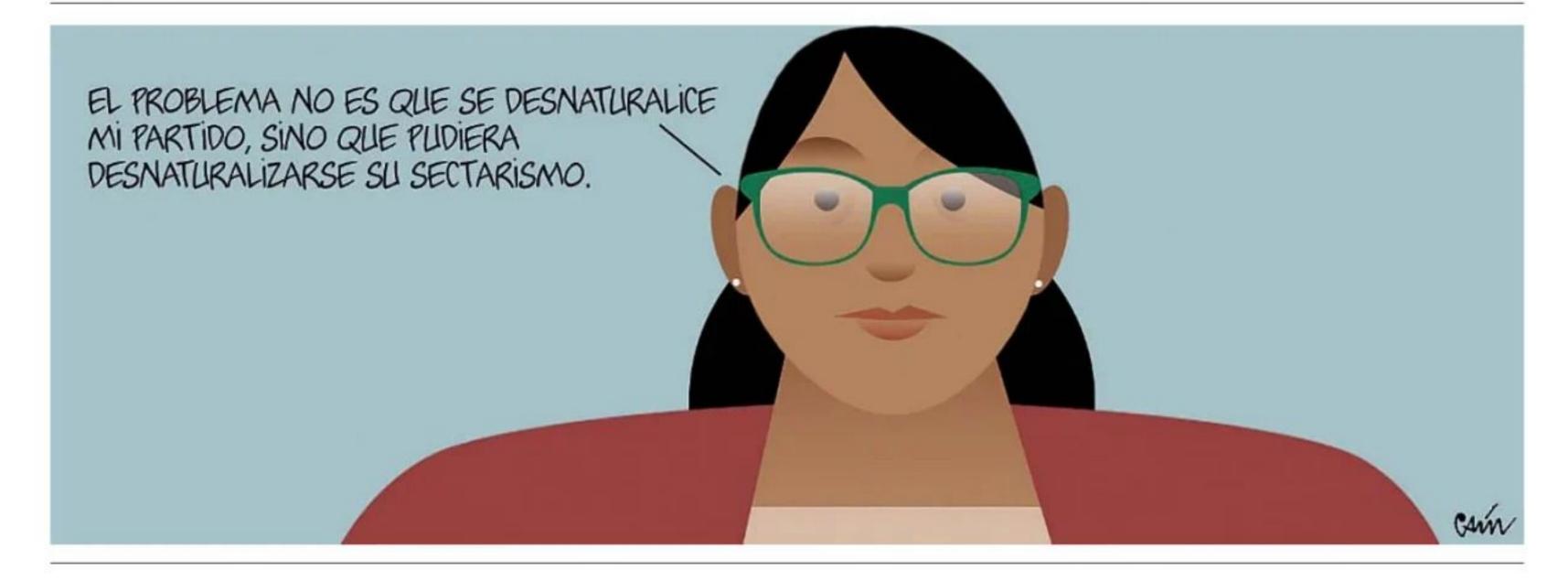

ientras la gabarra navegaba ayer la ría de Bilbao, a bordo la apoteosis de la victoria, fueron muchos los aficionados que recordaron a Piru Gaínza, el jugador que más veces ganó la Copa. Nada menos que en 7 ocasiones. Tiene Gaínza otro récord admirable: 21 años jugando en el primer equipo del Athletic. Fue el futbolista que más goles marcó en un partido entre equipos de Primera División: 8, que pudieron ser 9 porque cuando le hicieron un penalti, como Panizo no había marcado en aquel 12 a 1 contra el Celta, Piru le cedió tirarlo.

Escartín, el prestigioso árbitro internacional, que vio todo el fútbol español del siglo XX desde Belaunde a Raúl, escribió: «Zamora ha sido el mejor jugador de la historia del fútbol español. Tras él, Piru Gaínza». Zamora, por cierto, tiene el mayor récord de nuestro deporte rey: fue 17 años seguidos internacional.

Stanley Matthews está considerado como uno de los más destacados futbolistas británicos. A los 42 años, en 1957 jugó su último partido internacional; el primero fue en 1934. La Reina le ennobleció y su leyenda permanece viva en InglaCanela fina

# Tras la gabarra, en memoria de Gaínza



Luis María Anson

de la Real Academia Española

«Cuando el fútbol no era cuestión de dinero, el Athletic fue el que más campeonatos de Copa ganó» terra. Cuando al concluir el Mundial de 1950 en Brasil, le preguntan a Matthews quién fue el mejor jugador en aquel campeonato, no vaciló en contestar: «El extremo izquierda español, Gaínza».

A los nombres de Zamora y Gaínza, como mejores jugadores del fútbol español, yo añadiría los de Iniesta y Casillas, si bien las cifras resultan muchas veces engañosas. Zarra, por ejemplo, ha sido el gran goleador de la Liga. Seis años «pichichi», en la temporada 1946-47 alcanzó el récord por nadie superado: 1,42 goles por partido. Messi, en su año estelar consiguió 1,26 goles por partido. Y Ronaldo, en su mejor temporada, 1,25. En cifras absolutas, las cosas cambian porque en época de Zarra jugaban 14 equipos en Primera División y ahora 20.

Se comprende, en fin, que el recuerdo a Piru Gaínza flotara ayer en torno a la gabarra bilbaína. Cuando el fútbol no era cuestión de dinero, el Athletic fue el que más campeonatos de Copa ganó. Ahora es casi un milagro que un equipo en el que siempre juegan once españoles, todos además del País Vasco, haya sido capaz de levantar la Copa que entregó a su capitán el Rey Felipe VI.

Valencia. Teléf.: 963.52.49.77.